

بؤريسته كارزة عبرالغزيز سفي الباطين لابتراح النعري

عصـــر أبي فراس الحبداني

الدكتور يوسف بكار

#### تصدير

إذا كانت مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري في الدورات السابقة قد اتجهت إلى العصر الحديث واختارت أربعة من أعلام الشعر فيه، ليكون القارىء على إلمام بالتضاريس الأساسية في خريطة الشعر المعاصر، فإنها في هذه الدورة تتّجه من الحاضر إلى التراث الشعري، وهي في هذه الانتقالة لا تنفصل عن الحاضر إلى جذوره، فالتراث الشعري هو الفضاء الذي تتحرك فيه كل البداعاتنا الراهنة، وهو السجل الأمين لتجليات الروح العربية خلال العصور.

وعندما بحثت المؤسسة عن اسم شاعر من التراث ليكون بطل هذه الدورة، وقع الاختيار على أبي فراس الحمداني، ولم يكن هذا الاختيار عشوائياً، فهناك شعراء أكثر بروزاً في حقل التراث، ولكن أبا فراس شاعر له طابع خاص قد لا يتوافر في غيره من الشعراء.

يتميز أبو فراس بمعلمين بارزين: الأول يتعلق بدوره في الحياة، والثاني بموقفه من الشعر، كان دوره الذي اختاره في الحياة هو دور الفارس، فقد ولد أبو فراس في قرن مضطرب، وفي دولة ثغور، وعلى بعد أميال من عدو تاريخي، في ساحة اختلطت فيها الصراعات المذهبية والقومية والقبلية والدينية فشكّلت لوحة ملتبسة، وفي ظرف كانت السيوف لا الأقلام هي التي تكتب التاريخ، فقد كان اختيار الشاعر للفروسية منهجاً في الحياة على الرغم من موهبته الشعرية هو الاختيار الصائب، وبقي الشعر لديه هواية وليس عملاً، ورديفاً وليس أساساً.

ولكن السيف الذي شق به طريقه في الحياة لم يكن كباقي السيوف، ففي حين أصبح الكثير من الفرسان تجار حرب يؤجرون قوتهم لمن يدفع، وحول البعض سيوفهم

إلى الحصن الواحد يقتطعون منه بعض أحجاره ممالك لهم ولو على حساب تخريب الحصن، أدرك أبو فراس بفطرة نقية الاتجاه الصحيح للصراع وهو الصراع مع العدو الخارجي «الروم»، فكرس حياته لهذا الهدف النبيل، ودفع من دمه ومن حريته ثمناً لهذه الحرب المقدسة، وكانت حياته القصيرة معركة متصلة مع هذا الخصم الذي أراد أن يعيد العرب إلى ذل الهيمنة.

والسمة الثانية لأبي فراس ليست في شاعريته بل في توجيه هذه الشاعرية، فإذا كان الشعر موهبة فطرية فإن توجيه هذه الموهبة خيار ذاتي، وأبو فراس لم يُرد لشعره أن يكون أوسمة تعلق على صدره بحثاً عن مكانة اجتماعية لم يكن يفتقدها، فقد أودع قصائده عند أستاذه ابن خالويه، ككنز مخبأ للأجيال وحظر نشره، ونأى بشعره أن يكون - كما فعل الكثيرون باباً للرزق يستعيره الآخرون لتلميع صورهم أو لتشويه خصومهم مما أوقف الشعر على حافة سقوط استمر قروناً.

غدا الشعر من خلال أبي فراس تعبيراً عن أعماق نفس الشاعر بكل ما تجيش به من أحزان وأفراح وآمال وخيبة ، الشعر أولاً هو حديث النفس المرهفة مع ذاتها ، وهذا الحوار الداخلي الذي يستكنه أعماق النفس ، هو جوهر الشعر ، والحديث مع الذات الناضجة ليس انعزالاً بل هو حديث عن كل ذات ، وبذلك أدرك أبو فراس مسار الشعر الصحيح ، ونأى به عن المسارب المنحرفة التي بدأت تنظر إلى الشعر كقدرة لغوية تسخّر لرغبات الآخرين ، وعندما يبتعد الشعر عن جذره (ذات الشاعر) يصبح نبتة اصطناعية ميتة ، ولا يعبر عن أي ذات .

كان العصر العباسي يغص بالفرسان وبالشعراء، ولكن أبو فراس من بين قلة استطاع ان يعيد الفروسية إلى وضعها الأصيل كدفاع عن المجموع ضد العدو الخارجي، وتمكن أن يعيد الشعر إلى جوهره: التعبير عن أعماق نفس الشاعر، وجه سيفه إلى الخارج ووجه شعره إلى داخل نفسه، وبذلك حقق المعادلة الصحيحة

بين الكلمة والفعل.

إن أبا فراس بهاتين الميزتين يدخل عصرنا لا كضيف زائر بل كأحد مقوّمي الخلل في البنية العربية، لقد جمع بين السيف والقلم، وعرف بذكاء ومهارة كيف يرتب هذا الثنائي من حيث الأهمية في لحظة تاريخية خطيرة، وعرف كيف يوجه سيفه إلى العدو الحقيقي، وكيف يوجه قلمه إلى النبع الثرّ، وبذلك يكتسب أبو فراس أهمية بالغة في عصرنا كضمير تاريخي يحرس الثوابت القومية والفنية التي نحتاجها في كل عصر لحماية أمتنا وازدهار أدبنا، وفي عصرنا الراهن حيث فقدت بعض السيوف اتزانها، فعاثت في اللحمة القومية تمزيقاً، وانحرفت بعض الأقلام عن مسارها الصحيح بحثاً عن مجد مدنّس، من حقنا وواجبنا أن نستدعي أبا فراس إلى مشهدنا الراهن ليكون حكماً ومعلّماً، ولهذا السبب نحن نحتفل بهذا المقاتل وبهذا الشاعر في مفتتح الألفية الثالثة، وبعد مرور أكثر من ألف عام على وفاته فإن أبا فراس لا يفقد حضوره معنا، وهذا طابع الشخصيات العظيمة.

واني اذ أقدم هذا الكتاب ضمن إصدارات دورة أبي فراس الحمداني فإني اتوجه بالشكر الجزيل إلى الأستاذ الدكتور يوسف بكار الذي أنجزه في فترة قياسية ليكون بين أيديكم.

ومن الله التوفيق، ،

عبدالعزيز سعود البابطين أغسطس ٢٠٠٠



#### هذا الكتـــاب

فحين كرمتني مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري الزاهرة وكلّفتني تأليف هذا الكتاب عن عصر أبي فراس الحمداني لدورتها السابعة " دورة أبي فراس الحمداني " رحبت بالتكليف شاكراً لها ثقتها الكريمة وأنا أعي تماماً جسامة المسؤولية ووعورة هذا المركب الصعب. فالوقت قليل وضيق لعصر هو القرن الرابع الهجري بأكمله، والمصادر كثيرة ولا تقل المراجع التي كتبت عنه وعن الحمدانيين وعن أبي فراس عنها عدداً. بيد أنّني قبلت التكريم التحدي إيماناً مني باختلاف المناهج وطرائق التناول وزوايا الرؤية والقراءات العلمية، وانطلاقاً من تجربة وخبرة سابقتين لي مع القرن الثاني الهجري تمخضتا عن كتابي «اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجري»، وإدراكاً لما جدّ من مصادر وموادّ قد تسعف بشيء أو أشياء من الجدة والاجتهاد.

لقد رسمت لنفسي منهجاً ينهض على التكثيف العلمي في إبراز السمات الكُبر والمهمة بإيراد المُثُل الكافية الشاملة لكل موضوع أو مبحث عرضت له في إطار ما طلب إلي التركيز عليه والاعتناء به أكثر من غيره في حدود الأطر الثلاثة الأهم: السياسي والاجتماعي والعلمي والأدبي، وهي الأطر التي ينهد بها الكتاب الذي يتألف من مدخل، وفصول ثلاثة. ولم يفتني أن أركّز بأمانة، في كل فصل، على أدوار الحمدانيين ومواقعهم أياً كان نوعها ولبوسها ما دام الكتاب موقوفاً على عصر شاعرهم الفارس.

تعمدت أن يكون المدخل مكتّفاً جداً عن بني حمدان بدءاً بالسلف الأول الأدنى منذ عهد جدّهـم "حمدان" وانتهاء بالخلف الضعيف سعد الدولة بن سيف الدولة

وحفيده سعيدالدولة، ومروراً بما بين الأول والآخر من رجالاتهم وشؤونهم.

فأمّا الفصل الأول فانعقد للعصر السياسي وعُني بصواه الأبرز وأحداثه السياسية الكبرى والأهم لا سيما ضعف الخلافة العباسية والنيل منها، وانقسام أرض الإسلام إلى دول وإمارات شتّى متباينة الأعراق والمذاهب تتنازع بينها في الداخل وتتصارع مع غيرها في الخارج؛ ووقف الوقفة التي اقتضاها الموقف والموقع عند أحداث الدولة الحمدانية الداخلية في صراعها مع القبائل والقادة والغلمان وأهل المدن والقرامطة والبويهيين والإخشيديين والفاطميين. أما الوقفة الأطول فكانت مع الأحداث الخارجية ومحاربة الروم تحديداً، ولم يكن ليفوته أن يظهر موقع أبي فراس الحمداني في الدولة الحمدانية وأحداثها.

وأمّا الفصل الثاني فموقوف على العصر الاجتماعي بسكانه من حيث الأعراق والأديان والمذاهب، وبأكبر ظاهرتين فيه الثراء والفقر من حيث الأسباب والمظاهر والمخرجات المختلفة في كلّ منهما، وهي كثيرة. ولم يخل من أن يكون للمرأة مكان فيه لما كان لها هي في العصر ذاته من مواقف وأدوار شتّى.

وأمّا الفصل الأخير، فأفردته للعصر العلمي والأدبي الذي كان حظّه، لأسباب عدّة من الازدهار والتقدم، كبيراً بنحو مفارق لما كان عليه العصر السياسي من تردّ وتمزّق وفوضى، والعصر الاجتماعي من تخلخل وتفاوت ومفارقات عجيبة. ولقد تجلت مظاهر ازدهاره في استمرار حركة الترجمة، وما كان ثمة من مجالس للعلم والأدب ودور للكتب ومعاهد للعلم، وفي الاهتمام بالعلوم النقلية والعقلية والتأليف فيها كما يتبدّى في مباحث التفسير والحديث والفقه، وعلوم اللغة بكل ضروبها، والبلاغة والنقد، والتاريخ والجغرافية، والفلسفة، والطب، والكيمياء والصيدلة، والرياضيات والفلك والنجوم، والإبداع الأدبي بجنسيه الكبيرين النثر والشعر. والأدبي وحظّ دولتهم منه.

ولست أملك في الختام سوى الشكر الجزيل أزجيه خالصاً لمؤسسة البابطين والقائمين على إدارتها، فلولاهم جميعاً لما كان هذا الكتاب. أمّا الأخ الكريم والصديق العزيرز الوفي الأستاذ الدكتور عبدالجليل عبد المهدي الأستاذ بالجامعة الأردنية بعمّان وصاحب كتاب "أبوفراس الحمداني: حياته وشعره "، فقد غمرني، كعادته، بما تفضّل علي به من مصادر ومراجع؛ فله مني كل الشكر والعرفان كفاء ما قدم ويقدم، وجزاه الله عني خير الجزاء. وأمّا السيدة الفاضلة لطيفة تفّال، فهي قمينة بكل تقدير وشكر جزاء ما كابدته وتحملته من مشاق وصرفته من وقت وجهد في طباعة أصول الكتاب ومعاودتها المرة تلو المرّة.

والله أسأل دائماً السّداد والتوفيق، فهو المولى والملجأ ونعم المعين، وإليه ترجع الأمور جميعاً.

يوسف بكسار

إربد / الأردن ٢٠٠٠/٦/٢٠

\*\*\*



## مدخل مكثف بنوحمدان

فيرتد أصل الحمدانيين إلى قبيلة تغلب المشهورة على مرّ الأعصر. يقول أبوفراس  $^{(1)}$ 

# لــنـــا أوّلٌ في المــكـــرمـــات، وآخـــرُ وبــاطن مــجــدٍ تــغــلــبيّ، وظــاهــرُ

بيد أن ثمة عبارة لافتة للانتباه للدكتور طه حسين كتبها في الهامش، هي: "يشك بعض المؤرخين في عربية بني حمدان"(٢)، دون أن يذكر مصدرها أو واحداً من أولئك المؤرخين حتى قال أحد الباحثين (٢): «ولا أدري مصدر ذلك».

ربما يكون مصدر طه حسين ما عثر عليه الدكتور عبدالجليل عبدالمهدي عند الهمداني صاحب "صفة جزيرة العرب "وعند ابن خلدون. فالأول عد "آل حمدان بن حمدون " - جد الحمدانيين الأول ـ من موالي " تغلب "(٤)، والآخر عزا إلى ابن حزم الأندلسي أنه لم يشر إلى "آل حمدان " في " الجمهرة " وأنه عدهم موالي بني أسد.

وفي الأمرين معاً، يقول الدكتور عبدالجليل ( $^{\circ}$ ): "أمّا ما ذكره الهمداني، فلا يعتد به، لأن عداوة حدثت بينه وبين النزارية والمتنزرة بسبب كتابة "القصيدة ( $^{(7)}$ ) الدامغة النونيّة "على معدّ والفرس، كما نسب إليه أنه هجا النبي ( $^{(7)}$ ) فسجن، وكان يخاف العلويين ( $^{(7)}$ ). أمّا ابن حزم، فقد رجعت إلى جمهرته فلم أجد حديثاً ينص على أن بني

حمدان من موالي بني أسد " .

ينتسب الحمدانيون إلى جدّهم الأول الأدنى حمدان بن حمدون (^^) (أبو العبّاس) صاحب قلعة "ماردين" بالقرب من الموصل، الذي أعلن استقلاله فيها عام ٢٧٤هـ، وقد برز اسمه أول مرة عام ٢٥٤هـ حين ضمّه الحسن بن أيوب بن أحمد التغلبي إلى عسكره لمحاربة مساور بن عبد الحميد الذي استولى على أعمال الموصل، ثم جعل اسمه يتردد لمشاركته في بعض الحروب في محيطه. وقد وصف بأنه "كان يحارب بالطريقة التي تروقه، ويغزو في الجبهة التي يستشعر من ورائها فائدة محققة، وكان يعدّ نفسه لزعامة خطيرة لقوة شخصيته وجرأتها. . . ، ولكثرة أبنائه وشجاعتهم وفروسيتهم . . . ، ولاضطراب الأمور العامة في دولة الخلافة وتمزقها . . . "(٩).

وجاز في حروبه محيطه إلى حرب الروم، فقيل إنه وصل إلى "ملطية" وبنى لها سوراً كتب اسمه عليه، وقد وجده سيف الدولة في المرتين اللتين دخل ملطية فيهما: الأولى عام ٣١٣ (أو ٣١٨هـ) مع ابن عمه أبي العلاء، والأخرى بعد عشرين سنة وكان أبوفراس معه. يُروى عن أبي فراس عن سيف الدولة (١٠٠): "دخلت ملطية أنا وعمي أبو العلاء سنة ثلاثمائة وثلاث عشرة (أو ثماني عشرة)، فقرأت اسم جدي على سورها". وقال أبوفراس: «ودخلتها أنا مع سيف الدولة، بعد فتحها بعشرين سنة ، وقد اجتزنا بها في بعض غزواته وقصدنا موضع الاسم، فوجدناه مكتوباً". وفي هذا قال أبوفراس شعراً (١١٠):

أسا داء شخر كان أعيا دواؤهُ وفي قالب مَلْك الروم داءً مخامرُ بنى شغرها الباقي على الدهر ذكرهُ نتائج فيها السابقات الضّوامرُ

ووصل حمدان إلى أوج مجده السياسي في الدولة العباسية إثر تحالفه مع هارون

الشاري الخارجي ودخولهما الموصل فاتحين عام ٢٧٢هـ، وقد دام تحالفهما عشر سنوات خاضا فيها عدداً من الحروب قد يكون أهمها الحرب مع بني شيبان التي انتصر فيها الحليفان، لكن لمّا دعا هارون الخارجي لنفسه بالموصل وسار إليها عام ٢٨١هـ هرب حمدان من قلعته (ماردين) مخلفاً عليها ابنه " الحسين " الذي سلّمها دون مقاومة، أما أبوه فقد قبض عليه بعد عام من هروبه وزج "به في السجن ببغداد.

ولمّا أحس الخليفة المعتضد بخطر الشاري ورغب في التصدي له والقضاء عليه ندب إلى مقارعته ابن حليفه السابق الحسين بن حمدان الذي عاد به أسيراً بعد قتال قصير معه مما سرّ المعتضد كثيراً وحمله على مكافأة الحسين بأن أطلق سراح أبيه، وأزال الإتاوة عن بني تغلب، وضم خمسمائة فارس منهم إليه (١٢). وفي هذا يقول أبو فراس (١٣):

# وأقبل "بالشباري " يُقاد أمامَهُ والقيد في كلتا يديه ضفائرُ

وكان للحسين بن حمدان ، كذلك ، دور في مجاهدة القرامطة إذ حاربهم ، بعد أن استفحل أمرهم في الشام عام • ٢٩هـ ، غير مرة في الشام والأردن وانتصر عليهم عامي ٢٩٣ و ٢٩٨هـ وهو الذي أسر "صاحب الشامة " الذي دخل دمشق وأخذ منها الخراج ثم تحوّل إلى حمص وخطب على منابرها وسمّى نفسه " المهدي أمير المؤمنين" . وفي أسر صاحب الشامة يقول أبوفراس : (١٤)

وشنّ على "ذي الخال " خيلاً تناهبتْ
"سماوة كلب " بينها و "عُراعرُ
أضقنَ عليه البيد، وهي فضافضٌ
وأضللنه عن سُبْله، وهو خابرُ

ومهما يكن الأمر، فإن الخوارج، بموت هارون الشاري، ضعف أمرهم، لكنهم

ظلّوا يقلقون الفاطميين في المغرب حتى خلافة المنصور الفاطمي (778 - 78هـ) فهو الذي قبض على زعيمهم مخلّد بن كيدار وسيق إلى المهدية حيث مات عام 778هـ، ويقلقون العباسيين لا سيما في اليمن وعمان إلى منتصف القرن الخامس الهجري ( $^{(\circ)}$ ).

والحسين بن حمدان هو نفسه الذي حارب الطولونيين بمصر ومعه أخواه: داود بن حمدان ولقبه "المزرفن" (١٦) وأبو الوليد ولقبه "الحرون"، فانتصر عليهم وحكم مصر، بيد أنه كرهها فتركها وعاد الى بغداد بغنائم كثيرة. وفي هذا يقول أبوفراس (١٧):

وأجلت له عن فتح "مصر "سحائب من الطعن سنقياها المنايا الحواضر تنخالط فيها الجحفلان كلاهما فيها ونُبْنَ البواتر والمنايا القناعنها ونُبْنَ البواتر

والحسين بن حمدان هو الذي فتح بلاد فارس أيضاً، وشارك عدداً من القادة في خلع الخليفة المقتدر عام ٢٩٦ه وتنصيب ابن المعتز الخليفة التعس الذي لم يحكم سوى ليلة واحدة عاد المقتدر بعدها إلى سدة الخلافة، وأرسل في طلب الحسين بن حمدان الذي كان قد هرب إلى الموصل، فبعث الخليفة إلى أخيه أبي الهيجاء عبدالله بن حمدان ليقبض عليه، فاقتتل الأخوان مرتين دون أن يتمكن أبو الهيجاء من القبض عليه. غير أن الخليفة قبل شفاعة الوزير ابن الفرات فيه فعاد إلى بغداد، وولي قم وقاشان في بلاد الفرس، وربما تشفع الخليفه له لشجاعته وسابق فضله في نصرته. وكان الحسين وإخوته شجعاناً مغاوير، وقد تغنى بعض الشعراء بشجاعتهم (١٨). واللافت حقاً أن يشترك أبوالهيجاء في خلع المقتدر مرة ثانية عام ١٧٣هـ غير أنه يفشل فيقتل.

وكان لحمدان من الأبناء غير الحسين (أبي العشائر)، إبراهيم (أبو إسحق)، وداود المزرفن (أبو سليمان) وعبدالله (أبوالهيجاء)، ونصر (أبو السرايا)، وقد كان لهم شأن وحول في الدوله العباسية إذ تقلدوا مناصب وإمارات فيها.

فالحسين (الذي توفي عام ٣٠٦هـ وقيل قتل) تولى، فضلاً عما سلف، ديار بكر

وربيعة مدة من الزمان، وسعيد تولى نهاوند عام ٣١٢هـ والموصل من عام ٣١٧ حتى ١٢هـ، وداود تولى ديار ربيعة عام ٣٠٩هـ، وأبو الهيجاء تولى الموصل منذ عام ٣٩هـ، وغير الموصل منذ عام ٢٩هـ حتى قتل عام ٣١٧هـ، ثم وليها ابنه الحسن (ناصر الدولة) الذي ضم إليها بلاد ربيعة وتمكن من أن يؤسس فيها نواة دولة بنى حمدان.

ومهما يكن أمر أبي الهيجاء، فقد كانت له أعمال جليلة، إذ حمى الحج من فتن القبائل، وقضى على ثورة " يوسف بن الديوداذ أبي ساج " وقتله، وفي هذا وغيره يقول أبوفراس (١٩٠):

وعَمَّي الذي سُلَّتْ بنجد سيوفَهُ

فروع بالغَوْرين مَن هو غائسرُ
تناصرت الأحياء من كلّ وجههة
وليس له إلاّ من الله ناصرر وساق إلى ابن " الدَّيْوَداذ " كتيبةً
لله المن " وزماجر وأساح الجبّ، من دونها، وزماجر وأساح الجبّ، من دونها، وزماجر

ولقد وصف رجال الحمدانيين هؤلاء بأنهم "كانوا على جانب كبير من الذكاء والكياسة وحسن الفهم لسياسة الدولة، فكانوا يبسطون سلطانهم على الخليفة بسطاً تاماً، فإذا لاحظوا خطراً يحدق بهم بدأوا يتراجعون. ولقد دخلوا السجن مرات كثيرة، بل كثيراً ما دخلوا دفعة واحدة كما حدث سنة ٣٠٣هـ لخروج كل من الحسين وأبي الهيجاء على الخلافة ومحاربة جيوشها، وقد ظلوا في السجن هذه المرة عامين كاملين "(٢٠).

والحسن هذا هو الذي قَتل عام ٣٢٣ه عمّه سعيداً (أبا العلاء) والد أبي فراس لأنه ضمن الموصل وديار ربيعة سراً، وقد كان بها ناصر الدولة، فأنكر الخليفة الراضي عليه ذلك، ووجّه إليه ابن مقلة فرحل ناصر الدولة عن الموصل، بيد أنه عاد إليها بنحو ما وطلب الصفح من الخليفة فأجيب إلى طلبته (٢١). وهو نفسه، الذي هرب إليه واحتمى به الخليفة المتقى ومعه أمير الأمراء ابن رائق من "البريديين "(٢٢).

بيد أنه، طمعاً في أن يلقب بأمير الأمراء، أوعز بقتل ابن رائق (عام ٣٣٠هـ) وهو

ضيفه، فرضي الخليفة عنه وخلع عليه لقب " ناصر الدولة " وجعله أمير الأمراء، كما لقب أخاه الأصغر علياً " سيف الدولة "(٢٢).

يرى آدم متز (٢٤) أن عام ٣٣٠هـ الذي فر فيه الخليفة إلى الموصل كان بدء عهد الفساد الحقيقي ببغداد، ففيه فتح البريدي المدينة، وظلم الناس ظلماً بشعاً (٢٥).

هكذا واتت الفرصة لأن يكون للحمدانيين الدور الذي عملوا من أجله وانتظروه، فتوجه الحسن (ناصر الدولة) ومعه أخوه سيف الدولة والخليفة عام ٣٣٠ه بجيش كبير إلى بغداد وطردوا البريديين منها ولاحقوهم حتى واسط والبصرة، ثم جعل ناصر الدولة يمارس سلطته في بغداد، فاستوزر أبا العباس بن عبدالله الأصفهاني، وضيق على الخليفة في النفقات وغصب ضياعه وضياع أمه، واهتم بالعمارة، وضرب دنانير جديدة وتصدى للصيارفة في مسألة أخذ "الربا" (٢٦). لكن إمرة الحمدانيين ببغداد لم تعمر أكثر من ثلاثة عشر شهراً لاضطراب الأمور فيها، وخلافات سيف الدولة مع الجنود الأتراك، فقرر ناصر الدولة أن يعود إلى الموصل حيث بسط سلطانه على البلدان المجاورة لها.

وبعد أن دخل القائد التركي (توزون) بغداد وجعله الخليفة المتقي أمير الأمراء ثم اختلفا، استنجد الخليفة بالحمدانيين وذهب إليهم في الموصل عام ٣٣٢ه، ونشبت حرب بينهم وبين توزون فهزمهم، لكنهم أبرموا صلحاً يقضي بأن تكون الأعمال من الموصل إلى آخر أعمال الشام لناصر الدولة، وأعمال السنّ (مدينة فوق تكريت آنئذ) (٢٠٠) حتى البصرة لتوزون دون أن يتعرض أحدهما للآخر (٢٨٠).

ولمّا سيطر البويهيون على بغداد عام ٣٣٤ه في عهد المستكفي، طلب معز الدولة البويهي إلى ناصر الدولة الحمداني أن يحمل إليه الأموال التي يدفعها عما في يده من البلدان فرفض، فسار إليه معز الدولة وتحاربا فانهزم ناصر الدولة لكنهما تصالحا بآخرة عام ٣٣٥ه (٢٩) وتكرر الأمر حتى إن ناصر الدولة استنجد بأخيه سيف الدولة عام ٣٤٧ه فتكفل بالأموال وانتهى الموضوع (٢٠).

وتفاقم الخلاف بين الحمدانيين، فقبض أبو تغلب بن ناصر الدولة (٢١) على أبيه عام ٣٥٦ه وحبسه في قلعة "كواشي " (شرقي الموصل) إلى أن مات عام ٣٥٨ه ه، فضلاً عن اختلاف أبنائه أنفسهم إلى حد الاقتتال، إذ قتل حمدان أخاه أبا البركات. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، إنما وصل التفرق بهم إلى أن يلاطف أبو تغلب طاغية الروم ويهادنه ويقدم إليه الميرة، ويدخل بعضهم في طاعة البويهيين، وآخرون في طاعة عزيز مصر، ومنهم من دخل في طاعة عمهم شريف (أبي المعالي) في حلب (٢٢). وهكذا انتهت دولة الحمدانيين في الموصل عام ٣٦٨ هه تقريباً.

وصفوة الرأي أن "الحمدانيين نشأوا في ديار بني ربيعة، وملكوا الموصل وما جاورها سبعين سنة ونيفاً، ولكن هذه الديار لم تكن خلال هذه السنوات تحت سيطرتهم الفعلية فقد جلوا عنها وعادوا إليها، وكانت مرتبطة ببغداد مقر الخلافة.

وقد حاول الحمدانيون أن يعطوها شبه استقلال مركزي فوفقوا مرة وخذلوا مرات، وكانت المطامع توقظ حماسة غيرهم من المتغلبين، وكانت الدسائس تلعب دورها والحروب العنيفة تقوم بقوة، وكانت الثورات تعلن في وجه الخليفة الضعيف. ومع أنّ هذه المآسي قد تكررت أكثر من مرة على مسرح الموصل فكان هم أكثر الأمراء الحمدانيين الاستئثار بخيرات هذه الديار دون أن يلتفتوا إلى مفهوم الدولة وعزّة الملك بمعناه الواسع الذي فهمه حفيدهم الأمير سيف الدولة "(٢٦).

أمّا سيف الدولة، ففتح حلب وأنشأ فيها ملكاً وسلطاناً عام ٣٣٣هـ، إذ انتزعها من يد أبي الفتح عثمان بن سعيد الكلابي (٤٦) والي الإخشيد عليها، وإن كان أول من ولي حلب من الحمدانيين الحسين بن سعيد أخا أبي فراس عام ٣٣٢ هـ، وكان سيف الدولة، قبل ذلك، على واسط ونواحيها. ولما تقلبت به الأحوال انتقل إلى الشام، وملك دمشق وكثيراً من الشام والجزيرة. وحين توفي عام ٢٥٦ هـ قبل أبي فراس بعام واحد، ملك بعده ابنه سعد الدولة (٥٦) (أبو المعالي شريف بن سيف الدولة) حتى وفاته عام ٢٨٦هـ، فخلفه ولده أبو الفضائل (سعيد الدولة) الذي انقرض بموته مسموماً عام ٣٩١ هـ ملك بني سيف الدولة وحكمهم الحقيقي في حلب (٢٩١).

وعلى الرغم من أن ابن سيف الدولة وحفيده لم يكونا مثله، فقد كان البون شاسعاً بين سعد وابنه. فأما الأب فقد استطاع عام ٣٦٣ه أن يستعيد ملكه الذي غصبه عام ٣٥٨ هـ "قرغويه " غلام والده، وأن يقيم الدعوة فيها للعزيز الفاطمي، فاصبحت حلب ولاية فاطمية بعد أن كانت عباسية؛ وهو الذي أضاف عام ٣٦٧ هـ إلى الأذان " حي على خير العمل، محمد وعلي خير البشر ". وقد أثبت جدارته في حروبه الداخلية مع "قرغويه " و " بكجور " القائد، وهزم الروم غير مرة. ومات عام ٣٨١ هـ بالرقة (٢٧).

أمّا الابن (سعيد الدولة)، فكان رأسه المدبر صاحب جيشه وحماه (من بعد) الأمير أبا محمد لؤلؤ الكبير السيفي. وفي عهده حدثت مناوشات بينه وبين الفاطميين جعلته يستعين عليهم بالروم الذين أنجدوه غير مرة، لعل أهمها تلك التي خرج فيها "باسيل" الملك نفسه، فهزم الفاطميين وتسامح مع سعيد الدولة كثيراً (٢٨).

واستخلص آدم متز من مجمل تاريخ بني حمدان وما تناقله الرواة والمؤرخون عنهم ما يأتي (٢٩) :

- ١ أنهم "أسوأ من يمثل خصال البدو" ، لأن ابن رائق قال لعلي بن حمدان في مجلس شراب: " وأي شيء تسوون أنتم ، وأي مكان كان لكم ، وهل أنتم إلا أعراب؟ ".
- ٢ نهبهم أموال الرعية وأملاكهم، وجورهم على الزراع، وعداوتهم للعمارة والأشجار، وتخريبهم، ونقضهم الدائم للعهود، وقتل ناصر الدولة ابن رائق وهو ضفه، كما سلف.
- ٣ استشراء النزاع وعدم رعاية حقوق الطاعة بينهم لا سيما فرعهم في الجزيرة كالذي كان يحدث بين ناصر الدولة وأولاده. وكذلك الحال في فرعهم بالشام إذ قتل كان يحدث بين ناصر الدولة وأولاده. وكذلك الحال في فرعهم بالشام إذ قتل كما في إحدى الروايات ـ أبو المعالي بن سيف الدولة أبا فراس بعد استئمانه، وأخذ رأسه وترك جثته في البريّة (٤٠). وكان قد قُتل سعيد والد أبي فراس عام ٣٢٣هـ على

يد ابن أخيه ناصر الدولة (١٤).

بيد أن المستشرق يستثني سيف الدولة ، ناسياً أبا فراس ، ويقول عن الأول : "ولم يظهر أحد من الحمدانيين بشيء من الفروسية والأعمال العظيمة إلا سيف الدولة" ، لكنه يستدرك " على أننا نلاحظ أنه كان في حربه مع الروم يقع دائماً في نفس الفخ " ويستشهد بقول أبي الفداء " وكان سيف الدولة معجباً بنفسه ، يحب أن يستبد ولا يشاور أحداً ، لئلا يقال عنه أنه أصاب برأي غيره "(٢٠) .

أحسب أن جلّ هذه الأمور طبيعية في حياة الناس وذوي السلطان حتى لو كانوا ذوي قربى، وليست مقصورة على الحمدانيين وحدهم، وقد وصفهم الثعالبي عامة وسيف الدولة خاصة، فقال (٢٤): "كان بنو حمدان ملوكاً وأمراء أوجههم للصباحة، وألسنتهم للفصاحة، وأيديهم للسماحة، وعقولهم للرجاحة، وسيف الدولة مشهور بسيادتهم، وواسطة قلادتهم. كان . . . غرّة الزمان، وعماد الإسلام، ومن به سداد الثغور، وسداد الأمور، وكانت وقائعه في عصاة العرب تكفّ بأسها . . ، وتفلّ أنيابها، وتذل صعابها، وتكفي الرعية سوء آدابها. وغزواته تدرك من طاغية الروم الثأر، وتحسم شرهم المثار، وتحسن في الإسلام الآثار " . كما وصف أبا فراس بقوله (٤٤): "كان فرد دهره، وشمس عصره : أدباً وفضلاً، وكرماً ونبلاً، ومجداً وبلاغة وبراعة . . . " . مهما يكن الأمر، فقد كان الحمدانيون في الجزيرة والشام النفوذ العربي الوحيد إزاء النفوذ التركي والنفوذ الفارسي في القرن الرابع الهجري . وعظم نفوذهم بالموصل وحلب، ورغبوا في الاستيلاء على بغداد ، وطرد ذينك النفوذين، واستخلاص الخليفة لهم .

وكانت حياتهم "مظهراً من مظاهر الحياة البدوية المتحضرة: حبّ للحرب، واستبداد السادة بالرعية، وكرم ومروءة، وشهامة ونجدة، وعصبية للعربية ضد الفرس والترك، وعصبية للقبيلة ضد بني كلاب وبني عُقيل، وعصبية للإسلام ضد الروم "(٥٠٠).

وعلى أية حال، فإن لأبي فراس رائية طويلة عدّتها (٢٢٥) بيتاً، مطلعها (٢١٥):

### لعلّ خيال العامريّة زائسرُ فيُسْعدَ مهجور، ويُسْعدَ هاجرُ

وقد ذكر فيها، كما يقول ابن خالويه (٤٧): "أيام أسلافه، وآبائه، وأعمامه، وأهله، والأقربين، في الإسلام دون الجاهلية، لأن فضل الخلف ما زاد على توارث السلف ".

ويذكر ابن خالويه، كذلك، أن أبا فراس قال له: "أيام أسلافي، ومفاخر آبائي، وأجدادي، أكثر من أن يجمعها شعري. فقد اضطررت إلى ذكر الوقائع المشهورة، والعساكر الجامعة، فلم أذكر من الوقائع إلا ما كان بقبائل بأسرها، فلو عددت ما عددت العرب أمثاله. . . لعددت ما لا تسعه الكتب، فاقتصرت على ما ذكرت والفضل مشترك ".

وقد ختم القصيدة بقوله:

نطقتُ بفضلي، وامتدحتُ عشيرتي وما أنا مدّاح، ولا أنا شاعر ً!

وشرح ابن خالويه (٤٨) القصيدة مركّزاً في الوقائع المشهورة التي اهتم بها أبوفراس نفسه.

\*\*\*

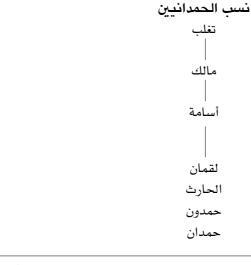

| الحسين                         | سعيد                             | نصر                    | داود              | إبراهيم                | عبدالله                   |  |
|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|--|
| علي                            | أبوفراس                          | مهلهل                  |                   | تغلب (أبو وائل)        | (أبوالهيجاء)              |  |
| أبوالعشائر                     |                                  |                        | ۹۹م               | المتوفي سنة ٣٣٨هـ/٩٤٩م |                           |  |
| (فاطمة)                        | ) (2                             | (علي الملقب بسيف الدول | خولة              | اصر الدولة             | الحسن الملقب بناصر الدولة |  |
| توفاة سنة                      | 11                               | رأس الفرع              | لمتوفاة سنة       | رع ا                   | رأس الضرع                 |  |
| ۶۳۵/۵۰۶م                       | £                                | الأكبر الحاكم في حلب   | ۶۳۵ <u>۲</u> ۵۲۶م | لموصل "                | الحاكم في الموصل          |  |
| والمعالي أبوالمكارم            |                                  |                        | أبوا              | أبوالهيجاء             |                           |  |
| لدا إحدى                       | <i>فوه أبوا</i> لمعال <i>ي و</i> | فضائل وأ-              | أبوال             | المتوفي سنة            | المتوفي سنة               |  |
| أخوات أب <i>ي</i> فرا <i>س</i> |                                  |                        |                   | ۸۳۳/۹٤٩م               |                           |  |

للاطلاع على شجرة نسب الحمدانين المتامة راجع وفيات الأعيان لابن خلكان المداد (الأنساب وتاريخ الأحداث في تاريخ الإسلام بالفرنسية هانوفر الأنساب وتاريخ الأحداث في تاريخ الإسلام بالفرنسية هانوفر المعتبة الألمانية لبلاد (المبور Freytag Zambaur) فريتاخ زامبور قدي مجلة الجمعية الألمانية لبلاد الشرق) ٤٤٠/١٠ Z.D.M.G

حاشية: إن الأشخاص الموضوعة أسماؤهم بين قوسين هم الذين مدحهم المتنبي)

# الفصل الأول

#### العصرالسياسي

#### أولاً: السمات الكبر

عصر أبي فراس السياسي هو القرن الرابع الهجري، القرن الذي ازداد فيه ضعف الدولة العباسية وتبعثرت في أطرافها الدول والإمارات التي انفصلت عنها أو انشقت عنها بدءاً من منتصف القرن الثالث الهجري إذ " دبت إلى الخلافة في بغداد عناصر الفوضى، واستحكمت أسباب الفساد، فمالت مع القرن إلى الانحدار، وأصبح للأتراك الصولة والدولة. وكانت الأطراف الواسعة ترقب بغداد، فلما عرفت عجز الخلافة، استقلت عن الحاضرة الأم، فولدت حواضر جديدة في مشارق المملكة الإسلامية ومغاربها: استقل القرامطة بالبحرين، والسامانية بخراسان، والعلوية بإفريقية، والناصر بالأندلس.

وولد مع هذه الدول الجديدة والفوضى الضاربة، والخطوب الناشبة، شيع تفت في عضد الخلافة، وطوائف تقتل الوحدة وتدفن الأمن. أما الروم فقد تفاقم شرهم، وتتابع غزوهم، وهم كذلك يترقبون الفرصة لاسترداد البلاد المغصوبة والمدن المسلوبة.

وهكذا أتى القرن الثالث على هذا الملك الواسع وعفّى على الأطراف، إلا الجزيرة وما بين النهرين، فقد كان الحمدانيون فيها يدينون بالولاء للخلافة، وهؤلاء بقية العرب من نزار قطنوا هذه الديار قبل الإسلام، وعمروا هذه الأصقاع، وتفرقوا في حواضرها، وأفادوا من جوار الفرس والروم، ولبثوا في عز ومنعة، لا يخضعون لظلم الأتراك ببغداد، ولا يقرون لهم بالحكم.

وكان على الخلافة أن تستنجد بشجاعتهم ضد الخوارج والقرامطة، وأن تستفيد من كثرتهم في إخماد الثورات والعصاة، فاتصل تاريخهم بتاريخ الخلافة، وتغلغلوا في الحكم، فأفادوا مناصب عالية ومنحاً جليلة وإقطاعات واسعة، وسايروا السياسة المتقلبة، فداروا مع الخليفة أو الوزير في الرضا والغضب، ووقفوا مع الأحزاب المتباينة، فلربما كان حمداني في جانب، وحمداني آخر في جانب، فأصبح رؤوس الأسرة الحمدانية صورة للانقسام في الدولة، يستغلون الضعف، ويستأثرون بالحكم، ويستقلون بالإقطاعات "(٤٩).

كان من أبرز أحداث هذه الحقبة ، مثلاً ، ثورة "الزنج " بالبصرة بزعامة البرقعي "علي بن محمد" ومعاونه " رشيد القرمطي " . فقد ثار الأول عام ٢٥٥هـ ، العام الذي قتل فيه "المعتز بالله " ، وقبل عام من خلافة " المعتمد "(٢٥٦ - ٢٧٩ هـ) ، وظل للزنج السيطرة والاتساع إلى أن قضى عليهم المعتضد (٢٧٦ ـ ٢٨٩ هـ) أخو المعتمد نهائياً عام ٢٧٠ هـ بعد أن هدم مدينتهم " المختارة " .

وكان منها، كذلك، حركة القرامطة التي انطلقت بزعامة "حمدان قرمط"، من جنوبي العراق عام ٢٧٧هـ وانتشرت في بادية الشام والبحرين والأحساء، واشتد عودها وكثر فسادها في الثلث الأول من القرن الرابع بظه ورأبي طاهر سليمان(٣٠١-٣٣٣هـ)، الذي قطع طريق الحج وانتزع الحجر الأسود من الكعبة وحمله إلى الأحساء حيث ظل إلى أن أعاده إلى مكانه ابنه سابور عام ٣٣٩هـ في خلافة" المطيع "(٠٠).

ثمة عدد من الدول غير العربية التي انفصلت عن جسم الخلافة العباسية في القرن الثالث الهجري واستقلت عنها لكنها ظلت تعترف للعباسيين بالسلطة الدينية، ومنها ما امتد عمرها إلى القرن الرابع والقرن الخامس. فالدول الفارسية، هي:

- (١) الطاهريّة في خراسان (٢٠٥ ٢٥٩ هـ)، ومؤسسها طاهر بن الحسين.
- (٢) الصفاريّة في فارس (٢٥٤ ٢٩٠ هـ)، ومؤسسها يعقوب بن الليث الصفّار.
- (٣) السامانيّة فيما وراء النهر (٢٦١ ٣٨٩ هـ) ، ومؤسسها نصر بن أحمد الساماني .
- (٤) الساجيّة في أذربيجان (٢٦٦ ٣١٨هـ)، ومؤسسها يوسف بن أبي الساج. وثمة دولة تركية واحدة، هي الدولة الطولونية بمصر (٢٥٤ ٢٩٢ هـ) ومؤسسها أحمد بن طولون.

أمّا الدول العربية التي أنشئت قبل القرن الثالث واستمرت فيه وبعضها امتد إلى القرن الرابع، فهي :

- (١) الإدريسية بمراكش (١٧٢ ٣٧٥ هـ)، ومؤسسها إدريس بن عبدالله.
- (٢) الأغلبيّة بتونس وغيرها (١٨٤ ٢٨٩ هـ)، ومؤسسها إبراهيم بن الأغلب.
  - (٣) الدَّلفيّة بكردستان(٢١٠ ـ ٢٨٥ هـ)، ومؤسسها أبو دلف العجلي .
    - (٤) العلوية بطبرستان (٢٥٠ ٣١٦ هـ)، ومؤسسها الحسن بن زيد.

وليس ثمة من حاجة إلى ذكر خلفاء بني العباس في هذه الحقبة التي تسلط عليهم الأتراك فيها ولم يكن لهم حول ولا قوة (٥١).

بدأ القرن الرابع والخليفة هو المقتدر بالله (أبو الفضل جعفر بن المعتضد) الذي بويع عام ٢٩٥ هـ، والدولة العباسية في أوج اضطرابها من جرّاء نفوذ الأتراك الشديد وتدخلهم السافر في شؤون الدولة كافة، والذي دامت خلافته خمسة وعشرين عاماً وإن خلع ليوم واحد ولّي فيه عبدالله بن المعتز بتوطئة من الأتراك وأبي علي الحسين بن حمدان عمّ سيف الدولة وأبي فراس بعد أن قتلوا وزيره الحسن بن أيوب الجرجرائي. وقد قتل المقتدر عام ٣٢٠هـ العام الذي ولد فيه أبو فراس، إثر حرب بينه وبين حاجبه

مؤنس المظفر الذي كان المقتدر قد جعله "أمير الأمراء" بعد أن أعاده إلى الخلافة.

وهكذا حكم هذا الخليفة خمسة وعشرين عاماً، وقد نُصِّب وهو في الثالثة عشرة، لأنه "صبي لا يدري أين هو، وعامة سروره أن يصرف من المكتب"، بيد أن أمه، وهي أم ولد رومية، كانت هي الحاكم الفعلي حتى قيل: إن خلافة المقتدر كانت «تحت جناحيي أمه» (٢٥٠).

المهم أن أبا فراس عاصر خمسة من خلفاء بني العباس ، هم :

- (١) القاهر (٣٢٠ ٣٢٢ هـ).
- (٢) الراضي (٣٢٢ ٣٢٩ هـ ).
  - (٣) المتقى (٣٢٩ ٣٣٣هـ ).
- (٤) المستكفى (٣٣٣ ٣٣٨ )
  - (٥) المطيع (٣٣٨ ٣٣٣هـ).

حسبنا المطيع مثالاً على ضعف خلفاء هذا العصر، وتحكم الأتراك وغيرهم من أصحاب لقب "أمير الأمراء"، ناهيك عن الوزراء. فلما أغار الروم عام ٣٦١ه على ديار الجزيرة وعاثوا فيها نهباً وفساداً، هرع أعيان بغداد إلى " بختيار "، وهو يتصيد بنواحي الكوفة، منكرين عليه انشغاله بالصيد وقتال عمران بن شاهين وهو مسلم، وترك جهاد الروم ومنعهم عن بلاد الإسلام، لمّا فعلوا هذا استجاب لهم ووعدهم بالتجهز للغزاة، وأنفذ إلى المطيع يطلب إليه مالاً لهذا الأمر، فقال المطيع: " إن الغزاة والنفقة عليها، وغيرها من مصالح المسلمين، تلزمني إذا كانت الدنيا في يدي وتجبى إلي الأموال، وأمّا إذا كانت حالي هذه فلا يلزمني شيء من ذلك؛ وإنما يلزم من البلاد في يده، وليس لي إلا الخطبة؛ فإن شئتم أن أعتزل فعلت "(٥٠).

أما الخلفاء المتأخرون بعد المطيع، في القرن الرابع، من مثل ابنه " الطائع "(٣٦٣ -

 $^{"}$  841 هـ)، و "القادر "( $^{"}$  841 هـ) فيوصفون بأنهم "لم يكن لهم عمل في إدارة الدولة، فطال لذلك حكمهم " $^{(30)}$ .

وأمّا الدول والإمارات التي نشأت في القرن الرابع الهجري من غير التي استمرت فيه، كالدولة العلوية، فكانت متعددة وعددها لم يكن قليلاً، وبعضها امتدت بها الأيام إلى ما بعد القرن الرابع. فمن الدول الفارسية كانت الدول الآتية:

- (١) الدولة الزياريّة في جرجان (٣١٦ ـ ٤٣٤هـ)، ومؤسسها مرداويج بن زيّار .
- (٢) الدولة البويهية (٣٢٠ ٣٤٤هـ)، ومؤسسها علي بن بويه الذي كان يلقب "عماد الدولة"، وقد ساعده أخواه حسن (ركن الدولة) وأحمد (معز الدولة). وكانت البداية أن استولى علي عام ٣٢٠هـ (عام ولادة أبي فراس الحمداني) على أصفهان، ثم اتسعت رقعة هذه الدولة حتى شملت بغداد.

ومن الدول التركية ، كانت هذه الدول :

- (١) الأيكيّة في تركستان (٣٢٠ ٥٦٠ هـ) ، ومؤسسها عبدالكريم ستق.
- (۲) الإخشيدية في مصر (۳۲۳ ۳۵۸ هـ)، ومؤسسها محمد الإخشيدي (۲٦٨ ۳۲۸ أو ۳۳۵ه). والإخشيد لقب خلعه الخليفة الراضي على (محمد بن طغج) حين ولاه أمر مصر، غير أنه لما قويت شوكته استقل بأمر الخلافة، واحتل فلسطين والحجاز وسورية. ولما مات كان له ولدان ضعيفان نُصِّب كافور أبو المسك، الذي كان الإخشيد قد اشتراه، وصياً عليهما فتولى الحكم في ظل الخليفة العباسي واستطاع أن يدافع عن مصر والشام وينازع الدولة الحمدانية (٥٠٠)
- (٣) الغزنويّة في أفغانستان والهند(١٥١ ٥٨٢ هـ)، ومؤسسها سبكتكين، وكان السلطان محمود الغزنوي أعظم ملوكها.

وربما كانت الدولة الحمدانية بحلب والموصل (٣١٧ ـ ٣٩٤ هـ) أهم دولة عربية في القرن الرابع الهجري (٥٦).

لقد أصيب العالم الإسلامي، في نحو عام ٣٢٤هـ(٩٣٥م) بانقسام كبير، حتى كأنه عقد انفرط، أو صخرة تفتّت قلام صحيح أنه كان قد انفصل عنه قبل ذلك خراسان والمغرب، لكن لم يتمزق هذا التمزق إلا في نحو هذا العام فصارت فارس والري وأصبهان والجبل في أيدي بني بويه، وكرمان في يد محمد بن إلياس، والموصل وديار بني ربيعة وديار بكر وديار مضر في أيدي بني حمدان، ومصر والشام في يد محمد بن محمد بن طغج الإخشيد، والمغرب وأفريقيا في يد الفاطميين، والأندلس في يد عبدالرحمن الناصر، وخراسان في يد نصر بن أحمد الساماني، والأهواز وواسط والبصرة في يد البريديين، واليمامة والبحرين في يد القرامطة، وطبرستان وجرجان في يد الديلم، ولم يبق للخلافة العباسية إلا بغداد. ولكن ما أسسه أبو جعفر المنصور والمهدي من خلق وسائل تحمل الناس على تقديس الخلافة العباسية جعل كثيراً من ولاة هذه الأقطار المستقلة يطلبون مسالمة الخليفة العباسي، والطاعة الاسمية له مع أنهم أقدر منه "٥٠٠".

خلاصة الرأي، أن العصر السياسي الذي وجد أبو فراس الحمداني نفسه فيه، كانت له سمات يكاد المؤرخون والدارسون يجمعون عليها، وهي تتمثل في: "غروب شمس الدولة العباسية، وما كان من ضعف الخلفاء، واستبداد العمال، وتغلب النزعات الأعجمية على الروح العربية الصميمة، وانبثاق دويلات في أطراف المملكة الإسلامية كان هم رجالها أن يستأثروا بخيرات هذه الممالك وتوطيد نفوذهم الشخصى، وإرهاق الشعب بضروب من العسف "(٥٠).

ورافق هذا كثرة الدسائس والاضطرابات والفوضى (٥٩)، " وكانت المملكة الإسلامية تغلي غلياناً في جحيم الاضطرابات والدسائس. كانوا ينهش بعضهم لحوم

بع ــــــض، ويحفرون مقبرة الإمبراطورية الكبرى بهذا التفكك الذي أطمع البيزنطيين أن يعيدوا الكرّة على بلاد الإسلام. . . وكانت البلاد تواجه خطرين : خطر الانقسامات الداخلية ، وخطر هجمات الإفرنج الخارجية . . . "(١٠).

ولقد شبّه بلاشير حال الإسلام في الشرق في بداية القرن الرابع الهجري بحال النصرانية في الغرب في الحقبة نفسها. ففي حين كانت الحروب الداخلية تجتاح جرمانية، وكان شارل البسيط في فرنسا وبيرانجية في إيطاليا يحاولان عبثاً إعادة تأليف الوحدة "الكارولنجية"؛ كانت الخلافة في بغداد تسير نحو تفكك تام ونهائي. وكان «لتلاشي سلطة الخليفة، وشيوع الفوضى في الإدارة المركزية، والاضطرابات التي أوجدتها مؤامرات الجند، ارتداد على جميع أنحاء المملكة، ولا ريب أن... النزعة الانفصالية في الولايات... اتسعت اتساعاً لم يسمع بمثله...».

يضاف إلى تلك الأسباب استمرار حركة القرامطة التي ولدت في أواخر القرن الثاني الهجري (٢١).

فمع إطلالة القرن الرابع الهجري قتل أبا سعيد الحسن بن بهرام الجنّابيّ كبير القرامطة عام ٣٠١ه أحدُ خدمه الصقالبة في الحمام، وقتل معه أربعة من رؤسائهم كذلك. وكان أبو سعيد قد استولى على هجر والأحساء والقطيف والطائف، وسائر بلاد البحرين، وخلفه ابنه الأصغر أبو طاهر سليمان الذي غلب أخاه الأكبر سعيداً، بعد أن عهد إليه أبوه بالأمر، لعجزه وضعفه (١٢).

وفي عام ٢١١ه قصد أبو طاهر هذا البصرة، وكان عليها سُبُك المُفلحيّ، ووضع السيف في أهلها وقتل خلقاً كثيراً، وأقام فيها سبعة عشر يوماً يحمل منها ما يقدر عليه من المال والأمتعة (٦٢).

ودخل أبو طاهر نفسه في السنة التالية الكوفة، بعد أن طلب من المقتدر البصرة والأهواز فلم يجبه، وأقام ستة أيام بظاهرها، وحمل منها ما قدر عليه من الأموال وغيرها، ثم عاد إلى هجر(١٤).

وفي عام ٢٥٥هـ توغل القرامطة، بزعامة أبي طاهر، في العراق، فدخلوا الكوفة التي سيّر المقتدر إليها يوسف بن أبي الساج لقتالهم، فاشتبك معهم بدءاً، وقتلوه بآخرة، ثم استولوا على الأنبار، وقصدوا "هيت" التي جوبهوا فيها بشدة فعادوا عنها (٢٠٠).

وسار أبو طاهر، كذلك، عام ٣١٦هـ إلى "الدالية " و "الرحبة " و " الجزيرة " و الرقة، وغيرها، فقتل ونهب وعاث فساداً (٢٦٠). وظهر في العام ذاته عدد من القرامطة في سواد العراق، فنهبوا وسبوا، وقتلوا، وجبوا الخراج (٢٠٠).

وواصل أبو طاهر القرمطي حملاته، إذ دخل مكة عام  $^{(N)}$ » واعتدى على الحجّاج، ونهب أموالهم، وقلع الحجر الأسود وأخذه إلى هجر  $^{(N)}$ » ولم يعده إلى مكة إلاّ عام  $^{(N)}$ ». لكنه لم يكف عن مداهمة الحجيج، فقد اعترضهم عام  $^{(N)}$ » في القادسية، وسأله جماعة من العلويين بالكوفة أن يكفّ عنهم، ففعل بعد أن طلب إليهم أن يعودوا إلى بغداد، فعادوا، ولم يحج في هذه السنة من العراق أحد  $^{(N)}$ »، وكان قد اعترض في العام ذاته الحجّاج في القادسية ومنعهم من الحج أيضاً  $^{(N)}$ ». بيد أن أمور القرامطة اختلت وقتل بعضهم بعضاً عام  $^{(N)}$ ه، عمّا جعلهم يتمسكون بهجر لا يحيدون عنها، ويتركون البلدان الأخرى وشأنها ويريحونها من إفسادهم  $^{(N)}$ »، ويقال، كذلك، إن سابور بن أبي طاهر القرمطي طلب عام  $^{(N)}$ ه الى أعمامه أن يسلموا الأمر إليه والجيش، وذكر أن أباه عهد إليه بذلك، فأبوا وحبسوه في داره إلى أن مات  $^{(N)}$ ».

ووسع القرامطة دائرتهم، إذ وصلوا عام ٣٦٠هـ بزعامة الحسين بن أحمد بن بهرام القرمطي إلى دمشق وملكوها، وقتلوا جعفر بن فلاح، لأنهم خافوا أن يفوّت

عليهم، بعد أن استولى عليها، (٣٠٠) ألف دينار سنوياً اتفقوا عليها مع ابن طغج. ثم ساروا إلى الرملة بعد أن أمنوا أهل دمشق، ومن الرملة ساروا إلى مصر لكنهم عادوا إلى الشام بعد نصر تارة وهزيمة طوراً. ثم حصروا يافا حصراً شديداً، فأرسل جوهر من مصر نجدة إلى أصحابه المحصورين فيها، غير أن الظفر كان للقرامطة (١٤٠).

وساروا عام ٣٦٣هـ بقيادة الحسن بن أحمد من الأحساء إلى مصر دون أن يأبه الحسن لاسترضاء المعز لدين الله له، ولما وصلوا إلى عين شمس عاثوا قتلاً ونهباً، فأتاهم من العرب خلق كثير فيهم حسّان بن الجرّاح الطائي أمير العرب بالشام ومعه جمع غفير. لقد هال هذا المعز، فنُصح بأن يستميل ابن الجرّاح بالمال لينشق عن القرامطة، فكان له ذلك. إذ ذاك حمل المعزّ بعسكره على القرامطة، وتظاهر ابن الجرّاح بالهزيمة، فانهزم القرامطة ونزلوا أذرعات (درعا اليوم)، ومنها إلى الأحساء (٥٠).

#### ثانياً: أحداث الدولة الحمدانية

صحيح أن عهد سيف الدولة كان عهد الحمدانيين الذهبي ، بيد أن دولتهم في الموصل وحلب لم تكن بمعزل عما كان يسود العصر كله في الخلافة العباسية ، وهو كثير ، أهمه (٢٧) ، فضلاً عمّا تقدم وتأكيداً له :

(۱) خلع الخلفاء وتعذيبهم وقتلهم، وسمل عيونهم كالذي حدث للخليفة المتقي (۱) خلع الخلفاء وتعذيبهم وقتلهم، وسمل عيونهم كالذي حدث للخليفة المتقي (۱) عام ٣٣٣هه، وللخليفة المستكفي عام ٣٣٤هه، فقد قيل فيه: "وما زال مغلوباً على أمره مع توزون وابن شيرزاد. ولمّا بويع المطيع لله سُلّم إليه المستكفى، فسمله وأعماه، وبقى محبوساً إلى أن مات "(۸۷).

(٢) التناحر والتقاتل داخل الحكم الواحد، إذ تناوب في عهد (المقتدر)، مثلاً،

ثلاثة عشر وزيراً انتهى حكم أكثرهم قتلاً.

- (٣) الصراع بين الفرس والترك.
- (٤) سعي بعض الدول التي انسلخت عن جسم الخلافة ، كالبويهيين ، مثلاً ، إلى إسقاط الخلافة العباسية وتسلم الحكم .
- (٥) توسيع بعض الدول المستقلة، كالدولة الغزنوية، من رقعتها ونفوذها معاً. ناهيك عمّا كان بين الحمدانيين أنفسهم من تنافس ودسائس وتصارع على السلطة والحكم، كالذي سلفت الإشارة إليه، وكالذي كان بين عبدالله بن حمدان (أبي الهيجاء) وأخيه الحسين، وبين ناصر الدولة وعمّه أبي العلاء سعيد والد أبي فراس، وبين أبي فراس وأبي المعالي والحاجب قرغويه.

الأهم أن ثمة أحداثاً داخلية وأخرى خارجية جابهت الحمدانيين لا مناص من التذكير بها والكلام عنها بإيجاز، لكثرة ما كتب عنها وقيل فيها.

#### ١ ـ الأحداث الداخليــــة:

قال المتنبى لسيف الدولة (٧٩):

وسوى الروم خلف ظهرك رومٌ

فعلى أيّ جانبيك تميل وقعد الناس كلهم عن مساعيل كوقامت بها القنا والنصول (١٠٠)

وهكذا كان، فقد عرض للحمدانيين عامة ولسيف الدولة خاصة عدد من الأحداث الداخلية التي اضطرته إلى أن يتصدّى لها في حين أنه كان يحسب ألف

حساب للروم وخطرهم المتفاقم.

#### أ - مع القبائل:

في عام ٢١٤ه أفسد الأكراد والعرب بالموصل وطريق خراسان التي كان يتولاها جميعاً عبدالله بن حمدان وهو ببغداد، فتصدى لهم هو وابنه ناصر الدولة، ونكّل بهم، فكفوا عن الفساد والشر وانقادوا إليه (٨١).

واتفقت القبائل النزارية واليمانيّة عام ٣٤٣هـ على مقابلة سيف الدولــــة ومناجزته وأوقعت بعامله "الصّباح المحارقيّ "على "قنسرين "، فنهض إليهم ومعه أبو فراس حتى أوقع بهم وهزمهم، وقتل وجوههم وسراتهم واتّبع فلهم ثم انكفأ إلــى "بني نمير " فأخضعهم ونزلوا على حكمه، فصفح عنهم وأحلهــم " بالجزيرة ". وقد ذكر أبو فراس هذا كله في البائية التي مطلعها (٨٢):

أبت عبراته إلا انسكابا ونار ضار صلوعه إلا التهابا

فقال:

لنا الجبل المطلّ على "نسرزار"
حللنا النجد منه والهضابا وقد علمتْ "ربيعة " بل " نرار"
بأنّا الرأس والناس الذُنابي فلما أنْ طغتْ سفهاء " كعبٍ فلله فلما أنْ طغتْ سفهاء " كعبٍ وقاد " ندي بن جعفر "(٢٨) من «عُقيل» وقاد " ندي بن جعفر "(٢٨) من «عُقيل» فلما كانوا لننا إلاّ أساري

وشدوا رأيهم "ببني قُريع" (٤٨)

فخابوا - لا أبا لهم - وخابا..
ومِلْنا بالخيول إلى «نُميْرٍ»

تُجَاذبنا أعنتها جذابا

وفي عهده أسرت " بنو كلاب " سيد بني " قَطَن " راعي الإبل " عيسي بن عبّاد " فخرج إليهم حتى انتزعه منهم قسراً ، وقال( ه ) :

رددتُ على بني "قَطَنِ " بسيفي السيفي السيراً، غير مرجو الإياب السيراً، غير مرجو الإياب " سنرت بفكه حَييْ " نُصير " وسنُؤتُ بني " ربيعة " و " الضّباب " فهل مُثْنِ عليَّ فتى " نُصير " فهل مُثْنِ عليَّ فتى " نُصير "

وكان "بنو كلاب " من أكثر القبائل عصياناً في عهد سيف الدولة الذي كان لا يبالي في أن يصفح عنها، ولا يتردد في أن ينهض في طلبها. وقد خرج في طلب بني كلاب ومن انضم إليها من القبائل، فلحق حلّة " بني نمير " وكان رئيسها " مماغت "، فاحتوى عليها، فخرجت إليه ابنة " مماغت " مسفرة، حافية تتوسل، فصفح لها عن الحلة وأمر برد ما أخذ. وفي هذا كله قال أبو فراس بائيته التي أولها(٢٨):

وما أنْسَ لا أنْسَ يصوم المَنْ فَارْ محجّبة لفظتْ ها الحُجُبْ

وفي صفح الأمير عن بني كلاب، قال الببغاء مقطوعته "الميميّة "التي مطلعها (١٨٠) إذ است لّك الجانون أغمدك الحلمُ وإن كفّك الإبقاء أنهضك العرمُ

ولما أحدث بنو كلاب حدثاً بنواحي "بالس" (بين حلب والرقة)، سار سيف الدولة خلفهم، والمتنبي معه، فأدركهم وأوقع بهم وملك الحريم فأبقى عليهم. قال أبوالطيب بعد الرجوع من هذه الغزوة بائية طويلة أنشدها سيف الدولة عام ٣٤٣هـ، وقد ذكر تفاصيلها، ومطلعها (٨٨):

بغيركَ راعياً عبَثَ الذئابُ وغيركَ صارماً ثَلمَ الضّرابُ

وهذا الحدث هو الذي أراده أبو فراس في هذا البيت (٨٩):

كما أهلكتْ "كلباً" غواة جناتها وعمَّ "كلاباً" ما جنتُه " الجعافرُ"

وشرح تفاصيله ابن خالويه في شرحه القصيدة التي هو فيها(٩٠).

#### ب- مع القادة والغلمان:

لما آنس بعض عمال سيف الدولة وقادته في نفوسهم قوة ومنعة ، لا سيما في أخريات عهده ، أظهروا عصيانهم وتمردهم وخرجوا عليه . ففي عام ٣٥٢هـ حاول هبة الله بن ناصر الدولة التمرد في "حرّان" (قصبة ديار مضر) ، فتوجه إليه "نجا" غلام سيف الدولة ، فهرب إلى أبيه في الموصل (١٩٠).

واللافت أن "نجا "هذا توجه من "حرّان "إلى "ميافارقين "وأعلن عصيانه ثمة، ثم راسل معز الدولة البويهي يعرض عليه أن يساعده على الحمدانيين، فتوجه إليه سيف الدولة فهرب؛ لكن الأمير عفا عنه وأعاده، بيد أن غلمان سيف الدولة قتلوه عام ٣٥٤هـ (٩٢).

ويدخل في عداد هذا عصيان قرغويه لسعد الدولة، بتقربه إلى أهل حلب بالإعمار فيها، فاستولى عليها. وكذلك الأمر مع الغلام " بكجور " الذي شارك قرغويه في الأمرحتى إنه " دُعي لهما على المنابر... وكتب اسم بكجور على السكّة، وكان يخاطب قرغويه بالحاجب، وغلامه بكجور بالأمير". وقد دارت بين أنصار سعد الدولة وذينك الغلامين عام 80ه حروب يطول ذكرها كما يقول ابن العديم  $(^{97})$ ، حتى إن سعد الدولة استعان بالروم، واستعان بكجور بالفاطميين، فكان لهما الغرم وللروم والفاطميين الغنم  $(^{96})$ .

ويدخل فيه، كذلك، وقوع سعيد الدولة بن سعد الدولة في شرك لؤلؤ الذي آلت إليه الوصاية عليه، فطمع في ولايته وقتله هو وزوجه ابنة لؤلؤ نفسه (٩٠٠).

#### ج - مع أهل المدن :

في عام ٣٥٢هـ امتنع أهل "حرّان" على واليها هبة الله بن ناصر الدولة بن حمدان ، الذي كان والياً على ديار مضر كذلك، وعصوه لتعسف نوابه وظلمهم، وكان حينئذ بحلب عند عمّه. ولما سمع هبة الله بالخبر عاد إليهم وحاربهم أكثر من شهرين وقتل خلقاً كثيراً، لكن سيف الدولة راسلهم وأجابهم إلى ما طلبوه لمّا أوجس منهم شراً فاستجابوا له وصالحوه، فهرب العيارون خوفاً من هبة الله (٢٦).

وفي عام ٣٥٤ هـ عصى أهل أنطاكية سيف الدولة بتأليب من رشيق النسيمي ومساعدة ابن الأهوازي له منتهزين وجود سيف الدولة في ميافارقين وعجزه عن العودة إلى الشام. ولم يكتف رشيق بأنطاكية ، إنما سار إلى حلب ، فنشب بينه وبين " قرغويه " النائب عن سيف الدولة حروب كثيرة ، ولما تحصن قرغويه في قلعة حلب أمده سيف الدولة بعسكر مع خادمه " بشارة " . ولما علم رشيق بهذا انهزم عن حلب ، وسقط عن فرسه ، فقتله أحدهم وحمل رأسه إليهما . لكن ابن الأهوازي عاد إلى أنطاكية وعاث فيها ظلماً ، فسار إليه قرغويه وهزمه بدءاً لكنه انهزم بآخرة وعاد إلى حلب . وأخمد سيف الدولة ، بعد أن عاد إلى ميافارقين ، الفتنة بأسر ابن الأهوازي ، ثم قتله (١٩٥) .

وفي عام ٣٥٩ هـ تمرد أهل حرّان على ناصر الدولة بن حمدان فنازلهم وحاصرهم، لكنهم جنحوا إلى الصلح أخيراً، وعاد هو إلى الموصل ليتصدى لبني نمير الذين عاثوا فيها (٩٨).

#### د - مع القرامطة:

يرتد أمر الحمدانيين مع القرامطة إلى الحسين بن حمدان الذي أبلى فيهم بلاء حسناً، كما سلف، حتى قيل فيه: "كان السيف الذي دوّخ القرامطة، وطاردهم في كلل مكان "(٩٩).

ففي عام ٣١٧هـ ظهر خارجيّان في نصيبين: ابن مطر وقد قاتله ناصر الدولة بن حمدان وأسره، ومحمد بن صالح بالبوازيج الذي أسره أبو السرايا نصر بن حمدان (١٠٠٠).

أمّا سيف الدولة، فظهر في عهده "المبرقع" الذي دعا الناس إلى نفسه والتفّت عليه القبائل، وافتتح مدائن من أطراف الشام، وأسر أبا وائل تغلب بن داود بن حمدان عامل سيف الدولة على حمص، وألزمه شراء نفسه بعدد من الخيل وجملة من المال. ولما بلغ سيف الدولة هذا أسرع إليه من حلب حتى لحقه في اليوم الثالث بنواحي دمشق، فأوقع به وقتله، ووضع السيف في أصحابه فلم ينج منه منه المبرقع "على فرسه. وعاد سيف الدولة إلى حلب ومعه أبو وائل وبين يديه رأس "المبرقع "على رمح (١٠٠١). وقد ذكر أبو فراس هذا، فقال (١٠٠١).

وأنقذَ مِن مسّ الحديد وثقْلِهِ

" أبا وائل " والدهر أجدع صاغرُ
وأب ورأس القرمطيّ أمامهُ
له جسدٌ من أكْعُب الرّمح ضامرُ

كما ذكر المتنبي فكاك أبي وائل، فقال من قصيدة في مدح سيف الدولة (١٠٠٠): ولو كنت في أسر غير الهوى في أسر غير الهوى في أسر غير الهوى في أسر غير الهوائل

وفي عام ٢٥٤هـ لما توجه سيف الدولة إلى الفداء مخلفاً على حلب غلامه وحاجب " قرغويه "، خرج مروان العقيلي، وكان مستأمنة القرامطة، ودخل حلب، وجعل يظلم الناس ويصادر أموالهم، لكن مدته لم تطل إذ قتل بضربة من «بدر» أحد غلمان سيف الدولة (١٠٤٠):

### ه - مع البويهيين :

البويهيون يرتفع نسبهم من بويه إلى واحد من ملوك الفرس، وليسوا من الديلم، وإغّا سمّوا بالديلم لأنهم سكنوا بلاد الديلم  $(^{(\circ,1)})$ . وهم من ولد أبي شجاع بويه  $(^{(\circ,1)})$ . أقدمهم "علي " الذي ولاّه مرداويج، الذي حكم طبرستان بعد الدولة العلوية، على  $(^{(\circ,1)})$ . ولقد استبد بعلي طموح الحكم والاستبداد، فاستولى عام  $^{(\circ,1)}$ ه (عام ولادة أبي فراس) على أصفهان وأرّجان، ثم على شيراز عام  $^{(\circ,1)}$ 

للّا اغتال مرداويج جندُه الأتراك عام ٣٢٣هـ لأنه كان كثير الإساءة للأتراك، نهد البويهيون لأخذ دورهم وتحقيق طموحاتهم في الحكم، فثبّت علي حكمه على أصفهان وشيراز، واستولى أخوه الحسن على فارس، وأخوه أحمد علي كرمان(١٠٧).

بعد عشر سنوات من حكمهم اشرأبت أعناقهم إلى دار الخلافة ببغداد مستغلين ما كان يتجاذبها من اضطرابات وفتن وضعف الخلفاء لا سيما في عهد المستكفي، فاتجه الحسن بن بويه من الأهواز، التي كان قد استولى عليها، إلى بغداد بجيش لجب من الديالة، ودخلها مبايعاً الخليفة باسم البويهيين ممثلين بالإخوة الثلاثة. وقبل الخليفة هذا

الولاء المبطن بالتهديد، وأقرهم على ما في أيديهم من ولايات، ولقب عليّاً عماد الدولة، والحسن معزّ الدولة، وأحمد ركن الدولة.

وما كان من معز الدولة إلا أن دخل بغداد وملكها عام ٣٣٤ه، وخلع في منتصفه المستكفي وولّى مكانه أبا القاسم الفضل بن الخليفة المقتدر وسمّاه "المطبع"، وسلبه كلّ مقاليد الحكم، ولم يبق لوزيره إلاّ مهمة الإشراف على أراضيه ونفقات بيته (١٠٠٨) يقول ابن الأثير: (١٠٠٩) " وازداد أمر الخلافة إدباراً، ولم يبق لهم (الخلفاء) من الأمر شيء البتّة، وقد كانوا يُراجعون ويؤخذ أمرهم فيما يفعل، والحرمة قائمة بعض الشيء. فلما كان أيام معز الدولة زال ذلك جميعه بحيث إن الخليفة لم يبق له وزير، إنّما كان له كاتب يدبّر إقطاعه وإخراجاته لا غير، وصارت الوزارة لمعز الدولة يستوزر لنفسه من يريد. . . وتسلم معز الدولة العراق بأسره، ولم يبق بيد الخليفة منه شيء البتة، إلاّ ما أقطعه معز الدولة مما يقوم ببعض حاجته ". لقد كانت دولة البويهيين، إذاً، تسيطر على أربعة أقاليم : الأهواز، وإقليم الجبل، وفارس، والعراق. بيد أن نفوذهم تسيطر على أربعة أقاليم : الأهواز، وإقليم الجبل، وفارس، والعراق. بيد أن نفوذهم أعدائهم من السامانيين في خراسان، والزياريين في طبرستان، والحمدانيين في الموصل والمجازية الفراتية، ولا سيما في عهد أعظم ملوكهم عضد الدولة "١٠٠٠).

ففي السنة نفسها (٣٣٤هـ) التي دخل فيها معز الدولة بغداد عزم على محاربة ناصر الدولة بن حمدان، ووقعت الحرب بينهم ببغداد، وبعد أخذ ورد كانت الغلبة لمعز الدولة على خصمه، فاستقر هو في بغداد وخصمه بعكبرا. وبعد أن عاد ناصر الدولة إلى الموصل تاركاً الأتراك التوزونية لأنهم أرادوا أن يقتلوه، عقد صلحاً مع معز الدولة عام ٣٣٥هـ(١١١).

غير أنّ معز الدولة سار عام ٣٣٧هـ إلى الموصل قاصداً ناصر الدولة، فلما سمع هذا بقدومه تركها إلى نصيبين مما يسر لمعز الدولة أن يملكها ويأخذ الأموال ويظلم

الناس، وكان يعتزم امتلاك ولاية ناصر الدولة لولا أن أخاه ركن الدولة طلب إليه المدد لصد عساكر خراسان التي قصدت الري وجرجان (۱۱۲)، مما حمله على مصالحة ناصر الدولة من جديد والعودة إلى بغداد. وكان الصلح مشروطاً بأن يؤدي ناصر الدولة ثمانية آلاف درهم سنوياً عن الموصل والجزيرة كلها والشام، وأن يخطب في بلاده لأبناء بويه الثلاثة (۱۱۲).

وحين أخّر ناصر الدولة عام ٣٤٧هـ حمل المال، ، الذي اتفق عليه في صلح عام ٣٣٧هـ، تجهز معز الدولة إلى الموصل وسار نحوها، ففارقها ناصر الدولة، واستولى عليها معز الدولة، بيد أنّه تركها، لضيق الأقوات، إلى نصيبين مخلفاً عليها سبكتكين الحاجب الكبير، وفي الطريق نهب عسكره ما كان في معسكر أبناء ناصر الدولة بسنجار. وواصل معز الدولة السير إلى نصيبين، ففارقها ناصر الدولة إلى ميّافارقين ومنها إلى حلب عند أخيه سيف الدولة، لأن أصحابه فارقوه وعادوا إلى معز الدولة مستأمنين.

راسل سيف الدولة معز الدولة في الصلح، فقبل بعد أن ضمن سيف الدولة البلاد منه بـ (٢٠٩, ٢) ألف درهم، على أن يطلق معز الدولة من أسر من أصحابه بسنجار وغيرها. وتم الصلح عام ٣٤٨ه، وكان من أهم أسباب قبول معز الدولة له، بعد تمكنه من البلاد، أن ضاقت عليه الأموال وتقاعد الناس في حمل الخراج. وعاد إلى بغداد من جديد، ورجع ناصر الدولة إلى الموصل (١١٤).

ظل معز الدولة مشغوفاً بالموصل، واهتبل عام ٣٥٣هـ فرصة عدم استجابة ناصر الدولة، الذي تصالح معه على مبلغ سنوي يحمل إليه، ليكون اليمين لابن معز الدولة أبي تغلب فضل الله الغضنفر معه، اهتبلها فرصة وتجهز وتوجه إلى الموصل، ولما قاربها تركها ناصر الدين إلى نصيبين. وبعد أن دخلها وملكها سار يطلب ناصر الدولة تاركاً عليها صاعد بن ثابت (أبا العلاء) ليجبي الخراج ويحمل الغلات، وبكتوزون وسبكتكين في جيش يحفظها ويحميها، غير أنه لما قارب نصيبين تركها ناصر الدولة.

ولما لم يعرف وجهته وخشي أن يخالفه إلى الموصل عاد إليها وترك في نصيبين من يحفظها، وكان أبو تغلب بن ناصر الدولة قد قصد الموصل وحارب من بها من أصحاب معز الدولة وكانت الدائرة عليه، فانصرف بعد أن أحرق سفن معز الدولة وأصحابه.

وظل معز الدولة يترصد ناصر الدولة ويلاحقه في المدن التي كان يذكر له أنه قصدها في حين أنه كان قد سار هو وأولاده وعساكره إلى الموصل وأوقع بمن فيها من أصحاب معز الدولة، فقتل كثيراً، وأسر كثيراً، وكان في الأسرى أبو العلاء وسبكتكين وبكتوزون.

في إثر هذا، توجه معز الدولة إلى الموصل، فرحل عنها ناصر الدولة إلى سنجار. ولمّا عرف معز الدولة بهذا عاد إلى نصيبين، وسار أبو تغلب بن ناصر الدولة إلى الموصل لكنه لم يتعرض لأحد من أصحاب معز الدولة، وحين عرف معز الدولة بنزول أبي تغلب بالموصل سار إليها، ففارقها أبو تغلب إلى الزّاب وراسل معز الدولة في الصلح، فأجابه وعقد عليه ضمان الموصل وديار ربيعة والرّحبة، وما كان في يد أبيه بمال قرّره، وأن يطلق من عندهم من الأسرى، ثم رحل إلى بغداد وبرفقته سنان بن ثابت بن قرّة (١١٥).

في عام ٣٦٧ه استولى عضد الدولة على الموصل رافضاً طلب أبي تغلب "أن يضمن البلاد"، وقال له "هذه البلاد أحب "إلي من العراق "، فسار أبو تغلب إلى نصيبين، غير أن عضد الدولة ظل يلاحقه بنفسه وعماله وحج ابه وعساكره، في كل المدن التي كان يتوجه إليها حتى إن أبا تغلب استعان ببعض الروم لما هرب من بدليس إليهم، لكن دون جدوى، فعاد إلى بلاد الإسلام، ونزل بآمد شهرين إلى أن فتحت ميافارقين (١١٦).

## و - مع الإخشيديين :

يرتد الإخشيديون الذين حكموا في مصر والشام (٣٢٣ -٣٥٨هـ) إلى جدهم الأول"جف" الذي اتصل بثلاثة من الخلفاء العباسيين الأوائل: المعتصم والواثق والمتوكل، ومات في الليلة التي قتل فيها الأخير.

كان لجف ابن اسمه "طغج" رزق سبعة أولاد أشهرهم محمد الإخشيد الذي اشتهر أمره في الدولة العباسية عام ٢٠٣هـ حين ولاه "تكين" على طبرية وجبال الشراة لإيقاعه بجماعة من لخم وجذام كانوا قد دهموا حاج الشام وجماعة من أهل العراق. ولما انتصر على جند الفاطميين الذين غزوا مصر (٣٢١ – ٣٢٤هـ) أسبغ عليه الخليفة لقب" الإخشيد" الذي كان يطلق على ملوك فرغانة.

ظل الوفاق بين الدولة العباسية والإخشيد قائماً حتى عام ٣٢٨ه، إذ اختلت الأمور بمسير محمد بن رائق إلى الشام يريد مصر بتقليد من الخليفة ، مما حدا بالإخشيد إلى أن يلغي الخطبة للخليفة العباسي ويذكر اسم الخليفة الفاطمي مكانه. وعلى الرغم من هزم الإخشيد لابن رائق وفراره إلى الرملة فقد انعقد بينهما صلح وفقاً لشروط ابن رائق بتقليده ولاية الأراضي الشامية شمالي الرملة ، وبأن يدفع الإخشيد له الجزية مما عد للا على ضعف سياسته. غير أنه عادت إلى الإخشيد ، بعد مقتل ابن رائق ، كل بلاد الشام سلماً ، ودخلت مكة والمدينة في حوزة الإخشيديين ، ولم ينغص عليهم سوى خروج العلويين في مصر ، ومناوأة الحمدانيين (١٧٠٠).

من المعروف ، تاريخياً ، أن سيف الدولة قد انتزع عام ٣٣٣هـ حلب من أبي الفتح عثمان بن سعيد الكلابي والي الإخشيد عليها مستغلاً ضعفه واختلاف الكلبيين وحسد إخوته له على هذه الولاية . كل هذا بعد أن طلب سيف الدولة من أخيه ناصر الدولة ولاية ، فقال له ناصر : "الشام أمامك ، وما فيه أحد يمنعك منه "(١١٨).

ثم بدأت المناوشات والحروب بين سيف الدولة والإخشيديين، فضلاً عن تربص

الروم وتنبه سيف الدولة واستعداده لهم. وأغلب الظن أنه ما كان "ليريد هذه الحروب مع الإخشيديين الذين يرتبطون مع الحمدانيين برباط الإسلام، بل كان يحاربهم بقلب يقطر دماً لأنه كان يرغب لو أن هذه القوى تضافرت مجتمعة وانضوت تحت لوائه لصد هجمات الغزو الأجنبي، وليعيد للإمبراطورية الإسلامية لواءها الخفّاق "(١١٩).

مهما يكن الأمر، فقد ثقل على الإخشيد الأمر، وسيّر في السنة نفسها (٣٣٣هـ)، التي ملك فيها سيف الدولة حلب، عسكراً إليها بقيادة كافور ويأنس المؤنسي مفيداً من غزو سيف الدولة لأرض الروم إذ هتك "الصّفصاف "، و" عربسوس " فغنم كثيراً ورجيع، وسار توا للى عسكر الإخشيد وهزمهم في "الرّستن " (بين حماة وحمص)، فهرب كافور إلى حمص ومنها إلى دمشق وأقام بها، وكاتبه الإخشيد يلتمس منه الموادعة والاقتصار على ما في يده، فرفض؛ لكنه خرج منها إلى الأعراب ولما عاد إليها منعه أهلها من دخولها.

حين عرف الإخشيد بذلك سار خلف سيف الدولة يتعقبه ، فلما وصل إلى طبرية عاد سيف الدولة إلى حلب دون حرب لأن أكثر أصحابه وعسكره استأمنوا إلى الإخشيد. ولما أصر الإخشيد على متابعته التقيا في قنسرين دون أن يظفر أحدهما بالآخر وإن هرب سيف الدولة إلى الجزيرة ودخل الرقة ، وقيل إنه أراد دخول حلب فمنعه أهلها(١٢٠).

دخل الإخشيد عام ٣٣٤هـ حلب، وأفسد أصحابه في جميع النواحي، وبالغوا في أذى الناس لميلهم إلى سيف الدولة. وبعد أن ترددت الرسل بين سيف الدولة والإخشيد عاد الأخير إلى دمشق، وأفرج لسيف الدولة عن حلب وحمص وأنطاكية، وقرّر عن دمشق مالاً يحمله إليه سنويّاً. وعاد سيف الدولة إلى حلب، ثم تزوج ابنة أخى الإخشيد عبيدالله بن طغج. يقول أبو فراس في هذا(١٢١):

## فلمًا رأى الإخشيد ما قد أظلَّه

# تلافاه يثني غربه، ويكاشرُ رأى الصنهر والرسل الذي هو عاقدٌ يُنال به ما لا تَنال العساكرُ

ومات الإخشيد ـ الذي كان مولده عام ٢٦٨هـ ببغداد ـ بدمشق عام ٣٣٤هـ وقيل ٣٣٥هـ ، وملك بعده ابنه أبو القاسم أنُوجور، فسار كافور بعساكر مولاه إلى مصر حيث آل إليه السلطة والتدبير.

لما خلت دمشق من عساكر الإخشيديين طمع فيها سيف الدولة، وسار إليها عام ٣٣٥هـ فملكها واستأمن إليه يأنس المؤنسي في قطعة من الجيش. أقام سيف الدولة بدمشق وجبى خراجها، وقد حدثته نفسه، وهو يسير يوماً مع الشريف العُقيلي بغوطتها بتملكها كما بدا من قوله للشريف: "ما تصلح هذه الغوطة تكون إلا لرجل واحد". فقال له العقيلي: "هي لأقوام كثيرة"، وقال سيف الدولة: "لئن أخذتها القوانين(السلطانية) ليتبرأن أهلها منها". فأسرها الشريف في نفسه، وأعلم أهل دمشق بها، فكاتبوا كافوراً يستدعونه، فخرج في العساكر المصرية ومعه أنوجور، ونشبت بين الطرفين حرب انهزم فيها سيف الدولة إلى حمص وجمع جمعاً من عدد من القبائل لم يجتمع له مثله قطّ، وخرج من حمص فخرجت له عساكر الإخشيد، والتقيا في "مرج عذراء" (تبعد ١٥ كم من الشمال الشرقي لدمشق)، فكانت الوقعة أولاً لسيف الدولة ثم آخرها عليه، فانهزم وملكوا سواده، وتقطع أصحابه فهلكوا.

تبع الإخشيديون سيف الدولة إلى حلب، فعبر إلى الرقة، ووصل ابن الإخشيد حلب في ذي الحجة عام ٣٣٥هـ فأقام بها وسيف الدولة في الرقة، لكن ابن الإخشيد جعل المدينة ليأنس المؤنسي، الذي انشق عن سيف الدولة وسار إلى أنطاكية، بعد أن

اتفق معه على أن يقوم في وجه سيف الدولة بحلب؛ ويقال إن الإخشيديين عادوا، لكن يأنس لم يقم بحلب سوى شهر إذ أسرى إليه سيف الدولة عام ٣٣٦هـ فكبسه، وانهزم يأنس إلى" سرمين" (من أعمال حلب) يريد الإخشيد، غير أن سيف الدولة أنفذ إليه من لاحقه، فانهزم إلى أخيه بميّافارقين تاركاً كل شيء خلفه حتى أولاده.

وترددت الرسل بين سيف الدولة وابن الإخشيد، وتجدد الصلح بينهما بالشروط التي كانت بينه وبين أبيه دون المال المحمول عن دمشق. واستقرت ولاية سيف الدولة لحلب من عام ٣٣٦ه ، فعمّر داره / قصره بالحلبة، وقلد أبا فراس " منبج " وما حولها مسن القلاع (١٢٢).

#### ز- مع الفاطميين:

أسس الدولة الفاطمية (٢٩٧ – ٢٥٥هـ) في المغرب أبو محمد عبيدالله المهدي عام ٢٩٧هـ، ثم انتقل الفاطميون فجأة إلى مصر عام ٣٥٩هـ بعد أن فتحها قائدهم جوهر الصقلي بعام واحد (١٢٣)، وبعد مقتل أبي فراس الحمداني بثلاث سنوات. وقد وسع سلطانها الحجاز واليمن ومعظم الشام، وكانت في عهد إمامها الخامس أبي منصور نزار العزيز (٣٦٥ – ٣٨٦هـ) أعظم سلطاناً من خلافة بغداد.

لم تثبت للعلويين دولة كما ثبتت هذه الدولة التي عمّرت مئتين وسبعين عاماً على الرغم من أنها كانت تقاوم العباسيين في بغداد، والأمويين في قرطبة، والقرامطة والحمدانيين بالشام، ثم حاربت الصليبيين والأيوبيين إلى أن كانت نهايتها على يد صلاح الدين عام ٧٦٥ هـ(١٢٤).

جعلت أنظار الفاطميين تتجه إلى بلاد الشام وفلسطين والحجاز، التي كانت تابعة لمصر منذ أيام الطولونيين، بعد أن استقروا في مصر وثبتوا أقدامهم فيها كما يبدو من تسيير جوهر عام ٣٥٨هـ جعفر بن فلاح الكتامي إلى الشام، فاستولى على الرملة

وطبرية، ثم قصد دمشق ودخلها وعاث فيها، غير أن أهلها ظلّوا يقاومون حتى عام ٣٦٠هـ، واستنجدوا بالقرامطة والأتراك الذين تفاقم خطرهم في عهد المعز (١٢٠٠).

وبعد وفاة سيف الدولة وابنه سعد الدولة عزم الفاطميون على دخول حلب في عهد أميرها سعيد الدولة مستصغريه، فأرسلوا إليها عام ٣٨٢هـ أمير الجيوش عنجتوكين "(١٢٦) التركي، الذي كان والياً للعزيز على دمشق، فانصاع للأمر وتوجّه إلى حلب، وفتح حمص وحماة في طريقه، ورفض كلّ عروض سعيد الدولة للرحيل عنها، فاستعان الرجل بالروم، فأعانوه بجيش بقيادة ميخائيل البرجي والي إنطاكية الذي انهزم في مواجهته مع منجتوكين، وظل الفاطميون يتتبعون فلول الروم إلى أنطاكية، ومنها إلى مرعش حيث قتلوا وأسروا، وغنموا، وخرّبوا، وأحرقوا(٢٢٠).

وفي عام ٣٨٣هـ خرج منجتوكين من دمشق فنزل هو ومن معه "شيزر" وقاتلوها وفتحوها، وأمنوا واليها سوسن الغلام الحمداني وجميع من كانوا معه، ثم ساروا إلى أفامية "فتسلموها من نائب سعيد الدولة، ومنها إلى أنطاكية (١٢٨).

وعاد الفاطميون عام ٣٨٤هـ إلى حصار حلب بقيادة منجتوكين والحسين بن المغربي الكاتب، الذي كان وزيراً لسعد الدولة وفارقه عن وحشة، ولما شدّوا عليها الحصار استنجد سعيد الدولة وصاحب جيشه لؤلؤ السيفي بالروم، فهبّ البطريق البرجيّ والي أنطاكية بعساكر الروم لمساعدتهم، لكن انهزم الحمدانيون والروم معاً في اللقاء، فتبع الفاطميون الروم، فقتلوا وأسروا وغنموا منهم الكثير الكثير، وعادوا إلى حصار حلب، فبنوا المدينة بإزائها وشتّوا بها، ودام الحصار أحد عشر شهراً.

وبعث سعيد الدولة ولؤلؤ، هذه المرة، إلى باسيل ملك الروم بالقسطنطينية يطلبان عونه، فخرج بنفسه في (١٣) ألفاً، وهزم الفاطميين إلى قنسرين، فخرج أبو الفضائل بنفسه إلى باسيل وشكره، وقدم إليه هدية جليلة القدر (١٢٩).

وعصى رباح السيفي عام ٣٨٦هـ بالمعرة مولاه أبا الفضائل، فخرج إليه مع لؤلؤ، وانحاز السيفي إلى المغاربة / الفاطميين، ولما جاء منجتوكين لنجدته انهزما ودخللا حلب (١٣٠).

وفي سنة ٣٨٩ هـ، خرج باسيل، بعد وقعة للروم مع الفاطميين، إلى أفامية فجمع عظام القتلى من الروم وصلّى عليهم ودفنهم، وسار إلى شيزر ففتحها بالأمان من المغاربة، ثم سار إلى "وادي حيران" فسبى منه خلقاً عظيماً من المسلمين، وخرج إليه أبو الفضائل من حلب إلى شيزر، فأكرمه ووهبه حلب و" سطيل ذهب"، وقال له: "اشرب بهذا". ومات سعيد الدولة عام ٣٩٢هـ مسموماً(١٣١).

وبعد موت سعيد الدولة مُلِّك ولداه علي وشريف، لكن الحكومة الفعلية كانت للؤلؤ السيفي، فسيرهما إلى مصر مع حرم سعد الدولة عام ٣٩٤هم، واعترف بسيادة الفاطميين على حلب، وظل يدفع الجزية إلى الروم(١٣٦٠).

ولمّا توفي لؤلؤ عام ٣٩٩ أو ٠٠٤هـ، خلفه ابنه منصور، فضيَّق على الحمدانيين كثيراً حتى لجأ بعضهم كأبي الهيجاء بن سعد الدولة إلى الروم ومات عندهم. ولمّا لم يقو منصور على إخماد ثورة شبّت ضده بحلب، هرب إلى أنطاكية، فأقطعه الروم إقطاعات كبيرة ليظل سلاحاً يهددون به حلب أنّى أرادوا(١٣٣). ودخلت حلب في حكم الفاطميين عام ٢٠٤هـ.

### ٢ - الأحداث الخارجية: محاربة الروم

لعل أهم الأحداث الخارجية في عصر أبي فراس حروب الدولة الحمدانية غير القليلة مع الروم الذين استمروا في صراعهم مع العرب بضراوة في العصر العباسي، غير أن الخلفاء الأقوياء من بني العباس تصدوا لهم ودافعوا عن الثغور ببسالة(١٣٤)، لكن

عبء محاربة الروم وحماية الثغور أصبح بعد وفاة المعتصم عام ٢٢٧هـ من مهمات الولاة الذين استطاعوا أن يقوموا بها حتى عهد "المستعين" إذ أخذ الضعف يدب في الثغور "الجزرية" في حين كانت الثغور" الشامية "أحسن حالاً منها بفضل مدينـــة "طرسوس" (١٣٥).

ولما أطل القرن الرابع كانت الثغور الجزرية في غاية الوهن، حتى إن ملك الروم كتب عام ٣١٣هـ إلى أهل الثغور " يأمرهم بحمل الخراج إليه . . . ، وقال : إنني صح عندي ضعف ولاتكم "(١٣٦). ولما لم يفعلوا سار إليهم ، وأخرب البلاد ، ودخل ملطية عام ٢١٤هـ وأقام فيها ستة عشر يوماً يعمل التخريب والسبي والنهب ، وقصد أهلها الخليفة المقتدر (٢٩٥ – ٣٢٠هـ) مستغيثين فلم يغاثوا(١٢٧).

وفي سنة ٣١٥هـ دخلت الروم "سُمَيْساط"، وغنموا ما فيها من مال وسلاح، وضربوا في الجامع بالناقوس أوقات الصلوات، بيد أن المسلمين خرجوا في إثرهم وقاتلوهم، وغنموا منهم كثيراً(١٢٨).

وفي هذه السنة، أيضاً، خرجت سرية من "طرسوس " إلى بلاد الروم بيد أن هؤلاء كانت لهم الغلبة وأسروا من المسلمين (٠٠٤) رجل قتلوا صبراً.

وفيها سار "الدّمستق "في جيش عظيم إلى مدينة "دبيل "وكان عليها نصر السُّنكي، فتصدى لهم المسلمون بشجاعة، وقاتلوهم، وانتصروا عليهم، وأخرجوهم من المدينة بعد أن قتلوا منهم نحو عشرة آلاف رجل.

وفيها، كذلك، انتصر المسلمون على الروم الذين لقيهم" ثمل " في طريق عودته إلى طرسوس من الغزاة الصائفة سالماً، وقتلوا منهم كثيراً، وغنموا ما لا يحصى حتى إنهم ذبحوا من الغنم وحدها (٣٠٠ ألف) رأس سوى ما سلم معهم. كما قتلوا رجلاً

من رؤساء الأكراد كان يعرف بـ" ابن الضحّاك " هو ومن معه ، لأنه ارتد عن الإسلام وصار إلى ملـــك الروم(١٣٩).

وفي سنة ٣١٦هـ أصبحت الثغور البكريّة بأيدي الروم (١٤٠٠). وفي سنة ٣١٧هـ ضعفت الثغور الجزريّة عن دفع الروم عنها، منها: آمد، وملطية، وأرزن (١٤١١) وميافارقين (١٤٢)، وعزم أهلها على طاعة ملك الروم، والتسليم إليه، لعجز المقتدر عن نصرتهم (١٤٢٠).

على الرغم من هذا، فقد غزا والي طرسوس عام ٣١٩ هـ بلاد الروم فانتصر عليهم وغنم شيئاً كثيراً، وحاربهم في العام نفسه سعيد بن حمدان وردهم عن سميساط، وكان المقتدر قد ولاه الموصل وديار ربيعة، وشرط عليه غزو الروم (١٤٤).

في أوان الضعف ذاك ، ظهر سيف الدولة ، فكانت له مع الروم سجالات وأحداث ومعارك حتى قيل قديماً إنه: "غزا الروم أربعين غزوة له وعليه "(°٬۱۰) ، وقيل حديثاً: "فذاع اسمه في العالم الإسلامي لا على أنه أمير حلب ، بل على أنه بطل الجهاد ضد البيزنطيين "(٬۱۶۱) . وقيل حديثاً ، كذلك: "إن الأمير الحمداني كان يرمي في حروبه وغزواته إلى فكرة قومية بحتة لصون حمى الوطن من طغيان الأجنبي ، بينا كان البيزنطيون يثيرونها حرباً دينياً (كذا) لاسترداد بلاد دخلت في حوزة الإسلام . ويستطيع من يبحث "الحروب الصليبية "أن يرد بدء عهدها إلى هذه الحروب لا إلى تلك التي أثارها بطرس الناسك والبابا أربانوس الثاني في القرن الحادي عشر والثاني عشر ، أي إلى عهد السلطان صلاح الدين الأيوبي "(۱۶۷) .

يعزز هذا أن "نقفور"، بعد أن فتح طرسوس عام ٣٥٤هـ، نصب رمحين جعل على أحدهما مصحفاً، وعلى الآخر صليباً، وقال لأهلها: "من اختار بلد الإسلام

فليقف تحت المصحف، ومن اختار بلد النصرانية فليقف تحت الصليب"، ثم صعد المنبر، وقال لمن حوله: "أين أنا؟ فقالوا: على منبر طرسوس، فقال: لا، ولكني على منبر بيت المقدس، وهذه كانت تمنعكم من ذلك "(١٤٨).

ونقفور هذا، هو الذي بنى بقيسارية مدينة وأقام بها هو وأهله، والذي عمر طرسوس بعد تخريبها وأراد أن يقيم بها "ليقرب من بلاد الإسلام "(١٤٩).

المعروف، كما تقدم، أن محاربة الحمدانيين للروم قديمة، لعل أقدمها حرب جدهم الكبير حمدان بن حمدون لهم في " ملطية ".

فأمّا سيف الدولة، فقد عرفهم وعرفوه وحاربهم أو شارك في محاربتهم قبل أن يؤسس إمارته في حلب، وهو ما عرف بغزواته الأولى ضدهم.

كانت أولى غزواته عام ٢٢٤هـ، ولم يكتب له نجاح فيها(١٥٠١)، وكانت الثانية عام ٣٢٦هـ إذ حاربهم في الأرض الواقعة بين حصني " زياد "(١٥١) و " سُلام " ، وانتصر عليهم انتصاراً عظيماً، وأسر منهم(٧٠) بطريقاً، وأخذ سرير الدمستق وكرسيّه(٢٥١)، وكانت غزوة عام ٣٢٨هـ التي خرج فيها يريد مدينة " قالقيلا " التي بنى الروم حذاءها مدينة " هفجيج " ، فلما علموا بمقدمه خربوا المدينة وهربوا . وفي هذه الغزوة " تسلم حصوناً كانت ضرراً على المسلمين ، وخرب مدينة " موش " وهدم بيعة جليلة القدر عند النصرانية ، ودخل إلى بلد الروم فهدم حصوناً كثيرة وفتح قلاعاً منيعة ، ووطىء مواطىء لم يطأها أحد من المسلمين قبله " ؛ ثم قصد " قلونية " وأحرق رساتيقها وسلب ضياعها ، وقتل من الروم مقتلة لا يحصيها إلا الله تعالى (٢٥٠١).

بيد أن الروم استغلوا فرصة غياب سيف الدولة في السنوات ٣٣٠ و ٣٣١

و٣٣٢هـ، وحاربوا العرب وحققوا مكاسب جمة. ففي عام ٣٣٠هـ وصلوا قرب حلب فخربوا ونهبوا وسبوا حوالي (١٥) ألف شخص ؛ وإن دخل الثملي إلى بلادهم من ناحية طرسوس ، فقتل وسبى وغنم، وأسر عدداً من بطارقتهم المشهورين.

وفي عام ٣٣١ هـ دخلت جيوش الروم ديار بكر وسبوا من أهلها جماعة كثيرة، وفتحوا "أرزن" وخربوها، ووصلوا إلى قرب نصيبين وطلبوا إلى أهل الرها أن يعطوهم المنديل الذي في كنيستهم والذي يقال إن المسيح مسح به وجهه فارتسمت صورته فيه مقابل إطلاق أسرى المسلمين الكثر، فكان لهم ذلك بشروط وهدنة نقضها سيف الدولة عام ٣٣٨هـ، وألزم أهل الرها أن يغزوا معه في سنة غزاة المصيصة. غير أن الروم عادوا إلى ديار بكر عام ٣٣١هـ نفسه وفتحوا مدينة "دارا"، وإلى «رأس عين» عام ٣٣٢ هـ، وأقاموا بها يومين، وسبوا من أهلها زهاء ألف شخص وانصرفوا(١٥٠٠).

بعد أن أقام سيف الدولة دولته عام ٣٣٣ه جعلت حروبه مع الروم تترى، وكانت بين مد وجزر وانتصار وهزيمة، وهذه هي سنة الحياة، ولا سبيل إلى الخروج عليها، لكنه ليس من شأن هذه الدراسة أن تستقري الأربعين غزوة التي أشار إليها الثعالبي وتتبعها:

- (١) فلما ملك سيف الدولة حلب عام ٣٣٣هـ سارت الروم إليه، فخرج إليهم وقاتلهم بالقرب منها، فظفر بهم وقتل منهم (١٥٠٠).
- (٢) وغزا سيف الدولة أرض الروم عام ٣٣٣هـ كذلك، فهتك بلد "الصفصاف" (كورة من ثغور المصيصة)، و "عربسوس" (من ثغور الشام الجزرية)، فغنم ورجع (١٥٦).
- (٣) في عام ٣٣٧هـ هزم الروم سيف الدولة ، وأخذوا مرعش ، وأوقعوا بأهل

طرسوس ( $^{(1)}$ )، لكنه فتح حصن " برزويه " وسار إلى ميافارقين مخلّفاً محمد بن ناصر الدولة على حلب الذي أوقع به " لاون بن برداس " في " بوقا " وقتل عدداً وأسر آخر ممن كانوا معه عام  $^{(1)}$ .

وأنشد المتنبي سيف الدولة ، بعد أن عاد إلى أنطاكية ، قصيدة ميميّة لفتحه حصن «برزويه» ، مطلعها(١٥٩) :

# وفاؤكما كالربع أشبجاه طاسمهُ (١٦٠) بأن تُستعدا والدّمع أشفاه ساجِمهُ

- (٤) دخل سيف الدولة بلاد الروم عام ٣٣٩هـ، وأوغل فيها، وفتح حصوناً كثيرة، وسبى وغنم، بيد أنهم أخذوا عليه المضايق في طريق العودة، فهلك خلق كثير من المسلمين أسراً وقتلاً. واسترد الروم الغنائم والسبي، وغنموا أثقال المسلمين وأموالهم. وقد نجا سيف الدولة بأعجوبة ومعه عدد يسير. وسميت هذه الغزاة غزاة "المصيبة "(١٦١).
- (٥) ندب سيف الدولة (١٦٢) عام ٣٤٠هـ أبا فراس إلى بناء "رعبان " التي خربتها الزلازل ، فبناها في (٣٧) يوماً ، ووافاه " قسطنطين بن الدّمستق " ليزيله عنها ، فردّه أبو فراس بغيظه ، فقال أحد الشعراء :

أرضيت ربّك وابن عمك والقنا

وبذلتَ نفساً لم تزل بَذَّالَه اللهِ وبنديتَ مجداً في ذؤابة "وائل"

لو طاولته " بنات نعش " طالها ردّ الجيوش، وقد أتَـتُكَ ذليلــةً

طَعْنٌ ينكّب بينها أبطاله وتركت " رَعْباناً " بما أوليتَها

تُثني عليك سهولها وجبالها

أما أبو فراس نفسه، فنظم قصيدة ينكر فيها على "أحمد بن عبد الله التنوخي"، وقد كان جباناً، تأخره عن المسير، منها:

أيا بدر السماء بلا مُحساقِ
ويا بحر السماح بغير شاطي!
التحرك أنْ تبيت قرير عين القي المساكر والبواطي؟!
وأخرج نحو " رعبان " كائي
بشوق، قد دُعيت إلى سماط!

(٦) بنى سيف الدولة " " مرعش " عام ٣٤١هـ، وأتاه الدمستق بعساكره ليمنعه ، فأوقع به سيف الدولة الوقعة العظيمة المشهورة (١٦٢). وفي هذا قال المتنبي (١٦٤):

سراياكَ تَـــــــــرى والــدمـســـــــق هــاربُ وأصـحــابه قـــتــلى وأمــواله نُــهـ بــَـــى أتى مــرْعشــاً ــســـــقـربُ الـــُـعُـد مُـقــدلاً

وأدبر إذ أقبلت يستبعد القُربا كفى عجباً أن يعجب الناس أنّهُ بنى مرعشاً، تناً لأرائهم تنا

(۷) دخل سيف الدولة عام ٣٤٢هـ بلاد الروم (١٦٥)، وأغار على "زبطرة" واشتبك مع "قسطنطين بن برزاس"، وقُتل من الفريقين خلق غير قليل، ثم اشتبك سيف الدولة مع الدمستق وراء مرعش فأوقع به، وهزم جيشه، وقتلل "لاون" البطريق، وأسر قسطنطين ولد الدمستق الذي ظل ثمة حتى مات. أمّا الدمستق فاستتر وترهّب ولبس المسوح، وفيه قال المتنبي (١٦٦١):

فلوكان بُندي من "على "ترهّب فلسوك من "على "ترهّب وليس المسوح من "على "على "ترهّب وليس المسوح من "على "ترمّب وليس المسوح من "على "ترهّب وليس المسوح من "على "ترهّب وليس المسوح من "على "ترمّب وليس المسوح من "على "تربي وليس المسوح من "عبي وليس المس

# ترهّبت الأملاكُ مَـثْنى ومَـوْحَـدا

وقال أبو العباس النامي:

لكنّه طلب الترهّب خيف في المحدّ الأعمالُ مصن له تتقاصر الأعمالُ

أمَّا أبوفراس، فقال(١٦٧):

وأبنَ بقسط خطينَ وهو مُكبّلٌ تحفُّ بسط ساريق به وزراور (۱۲۸) وولّی علی الرسم الدمستق هارباً وفی وجهه عندر من السنف عاذر ً

(٨) عظم الأمر على الدمستق للذي حدث عام ٣٤٢هـ، فأراد أن يثأر، وجمع عام ٣٤٣هـ عساكر من الروم والأرمن والروس والصقلب والسلاف، وقصد الثغور، والتقى مع سيف الدولة عند «الحدث» فكانت معركة شديدة كتب لسيف الدولة أن ينتصر فيها نصراً مؤزراً، وانهزم الروم، وقتل منهم وممن معهم خلق عظيم، وأسر صهر الدمستق وابن ابنته وكثير من بطارقته، وعاد الدمستق مهزوماً مسلولاً "(١٦١). وفي هذا قال أبو فراس (١٧٠):

على مثلها في العزتُثنى الخناصرُ عدلنا بها في قسمة الموت بينهـــم وللسيف حكم في الكتيبة جائــرُ

وكان أهل ثغر الحدث قد أسلموه إلى الدمستق بالأمان عام ٣٣٧هـ. أما سيف

الدولة، فأكمل بعد المعركة بناءه " ووضع آخر شرافة منها بيده "(١٧٢)، وفي هذه الواقعة وبناء " الحدث " قال المتنبى قصيدته المعروفة(١٧٢).

على قَدْرِ أهل العزم تأتي العزائمُ وتأتي على قدر الكرام المكارمُ

ومنها:

وقد حاول الدمستق عام ٣٤٤هـ أن ينقض على الحدث من جديد، لكن سيف الدولة كان له بالمرصاد، ولما عرف ذلك عدل عما بيّته وقفل هارباً، بعد أن أوقع السكان ببعض عسكره وأخذوا آلة حربهم (١٧٠٠). وفي هذا قال المتنبى قصيدته اللاميّة (١٧٠١):

ذي المعالي فليع لونْ مَن تعالى هكذا وإلاّ فك لا لا هكذا هكذا وإلاّ فك لا لا حال أعدائنا عظيمٌ وسيفُ الكولة ابنُ السيوف أعظم حالا

(٩) عام ٣٤٥هـ غزا "سيف الدولة ووطئ من أرض الروم موطئاً لم يطأه المسلمون منذ ثلاثين سنة "، وقصد مدينة " تل بطريق " فأحرقها، وبلغ من السروم مبلغاً عظيماً فقتل منهم حوالي أربعة آلاف وغنم غنائم كثيرة وعاد سالماً إلى "آمد" فدخلها، وأنشد المتنبي فيها " نونيته " المشهورة (١٧٧٠).

# الرائي قبل شجاعة الشجعانِ هـو أولٌ وهي المحلّ الـشاني

وفي السنة نفسها بلغ سيف الدولة «سمندو» و«حصن زياد» و «خرشنة» و«صارخة» فتح عدة حصون، وسبى وأسر، وأحرق، وأكثر القتل في الروم، وعاد إلى «أذنة» فأقام بها إلى أن جاءه رئيس طرسوس، فخلع عليه، وعاد إلى حلب. ولما سمع الروم بما فعل ساروا إلى ميّافارقين، وأحرقوا سوادها، وخرّبوا، وسبوا ونهبوا(١٧٨).

(۱۰) حاك الروم عام ٣٤٦هـ مع بعض غلمان سيف الدولة ـ بعد أن أغروهم بالمال ـ مؤامرة للقبض عليه ، لكنها فشلت بفضل أحد الفرّاشين الذي كشف "لابن كيغلغ "عنها . وفتك سيف الدولة بالغلمان المتآمرين فأعدم (١٨٠) منهم ، وعاد إلى حلب وقتل أسرى الروم وكان عددهم نحو(٤٠٠) ، وزاد في قيد ابن الدمستق وضيّق عليه ، وأحسن إلى الفرّاش ، وقلّد ابن كيغلغ أعمالاً (١٧٠) .

ومّ ما يؤسف له أن الدمستق نزل في هذه السنة على حصن " الحدث " وفتحه صلحاً وآمن أهله فانصر فوا إلى حلب، وخرّب هو الحصن (١٨٠).

(۱۱) في عام ٣٤٧ه ساريأنس بن الشمشقين إلى ناحية آمد وأرزن وميّافارقين ونزل على حصن "اليماني" من أعمال آمد، فسيّر إليه سيف الدولة غلامه "نجا الكاسكي" في عشرة آلاف. ولمّا التقى الطرفان انهزم نجا وقتل الروم نحو نصف عسكره، وأسروا قرابة ثلاثة آلاف.

ثم ساريأنس والباركمومنس ونزلا على "سميساط" وفتحاها، ومنها إلىك "رعبان"، وأوقع الروم بسيف الدولة وعسكره، وقتلوا وأسروا عدداً كبيراً حتى قيل إن يأنس أدخل القسطنطينية (١٧٠٠) فارس من الأسرى وطوّف بهم وهم على خيولهم وبكامل أسلحتهم. كما غارت الروم على "قورس" وسبوا خلقاً من أهلها خلصهم

سيف الدولة نفسه (١٨١).

(۱۲) توجه " لاون بن بردس الفقاس " عام ٣٤٨ه نحو طرسوس، وسبى وقتل، وفتح " الهارونية "، وسار إلى ديار بكر. وتوجه إليه سيف الدولة، فرحل الدمستق عائداً إلى الشام، وقتل من أهله عدداً متوافراً، وأخرب حصوناً كثيرة من حصون المسلمين، وأسر محمد بن ناصر الدولة (١٨٢).

(۱۳) غزا سيف الدولة عام ٣٤٩ه بلاد الروم في جمع كثير، فأثر فيها آثاراً كثيرة، وأحرق، وفتح عدة حصون، وسبى وغنم وأسر كثيراً، ووصل إلى خرشنة. ولمّا أراد أن يعود من الدرب الذي دخل منه نُصح بألا يفعل لأن الروم أخذوا عليه المضايق وملكوا الدرب، لكنه أبى وعاد من الدرب نفسها. حينئذ ظهر الروم عليه واشتروا ما كان معه، ووضعوا السيف في أصحابه فأتوا عليهم قتلل وأسراً، وتخلص هو في (٣٠٠) رجل بعد مشقة ونصب (١٨٠٠). ويقال إن أبا فراس كان من بين أسرى هذه المعركة "معركة مغارة الكحل" (١٨٤).

يرى الدكتور نصرت عبد الرحمن أن هذه الوقعة كانت خاتمة المطاف في حياة سيف الدولة العسكرية، فقد حطمته الهزيمة حطمة لن تجبرها الأيام، فانفرط بعدها عقد الثغور دون أن يقوى بطل بنى حمدان على أن يفعل شيئاً (١٨٥).

(١٤) وفي عام ٣٥٠هـ سار جمع من أنطاكية إلى طرسوس، وصاحب أنطاكية معهم، فخرج عليهم كمين للروم، فأخذ من كان فيها من المسلمين، وقتل كثيرين منهم، بيد أن صاحب أنطاكية أفلت وبه جراحات.

وفي السنة ذاتها دخل نجا غلام سيف الدولة بلاد الروم من ناحية ميّافارقين غازياً، فغنم وسبى وأسر، وخرج سالماً (١٨٦١). ثم سار إلى بلد ابن مسلمة، وسبى وقتل وانصرف، فأخذ الروم عليه الدرب، فقتل كلّ من معه من الأسرى، وقاتل على

الدرب حتى ملكه، وهزم من عليه وخرج هو ومن معه سالمين. ثم سار إلى قاليقلا، فأسر (٥٠٠) فارس وأخذ من الأبقار والأغنام ما أعجز المسلمين سوقه، ورجع إلى حلب (١٨٧).

(١٥) كانت سنة ١٥٦هـ من السنوات المؤلمة في تاريخ المسلمين عامة وسيف الدولة خاصة. ففيها استولى الروم على "عين زربة" (عين زربى) بعد أن طلب أهلها الأمان من الدّمستق. ولقد وصف المؤرخون سقوط المدينة وصفاً مؤثراً وتحدثوا عما فعله الروم بأهلها. وأقام الدمستق فيها واحداً وعشرين يوماً، وفتح حول المدينة أربعة وخمسين حصناً منها: دلوك، ومرعش، ورعبان ؛ بعضها بالسيف وبعضها بالأمان (١٨٨٠).

وفيها، وهذا هو الأهم، باغت الدمستق أهل حلب وسيف الدولة معاً، واستولى عليها فسقطت سقوطاً ذريعاً إذ قتل كثيرون من القلة الذين استطاع سيف الدولة أن يجمعهم، وقُتل أبناء داود بن حمدان جميعاً، وانهزم سيف الدولة، وظفر الروم بداره "الدارين" ونهبوا كل ما فيها وحرقوها، وأحرقوا المسجد الجامع والأسواق وأكثروا الأسارى من الرجال. ولم يعرض الدمستق لسواد حلب والقرى التي حولها، وقال: "هذا البلد قد صار لنا، فلا تقصروا في عمارته، فإنا بعد قليل نعود إليكم "(١٨٩).

(١٦) دخل أهل طرسوس عام ٣٥٢ هـ بلاد الروم غازين، ودخلها، أيضاً، نجا غلام سيف الدولة من درب آخر، ولم يكن سيف الدولة معهم لفالج أصابه قبل سنتين، بل أقام على رأس درب من تلك الدروب. وأوغل أهل طرسوس في غزواتهم حتى وصلوا إلى "قونية " وعادوا، فرجع سيف الدولة إلى "عرسوس في خلواتهم حتى وصلوا ألى " قونية " وعادوا، فرجع سيف الدولة السي حلب (١٩٠٠).

(١٧) حصر الروم سنة ٣٥٣هـ مع الدمستق "المصيصة"، وقاتلوا أهلها ونقبوا

سورها، واشتد قتال أهلها على النقب حتى دفعوهم عنه بعد قتال عظيم . وأحرق الروم رستاقها ورستاق أذنة وطرسوس لمساعدتهم أهلها، فقتل من المسلمين(١٥) ألف رجل. أقام الروم ثمة خمسة عشر يوماً لم يقصدهم من يقاتلهم، ثم عادوا لغلاء الأسعار وقلة الأقوات.

وورد إلى حلب في هذه السنة عسكر من خراسان لغزو الروم، فأخذهم سيف الدولة وسار بهم إلى بلاد الروم فوجدوا الروم قد عادوا، وتفرق الخراسانيون في الثغور لشدة الغلاء، وعاد أكثرهم إلى بلادهم عن طريق بغداد.

وقد سوع الدمستق لأهل المصيصة وأذنة وطرسوس عودته بقوله: "إني منصرف عنكم لا لعجز، ولكن لضيق العلوفة وشدة الغلاء. وأنا عائد إليكم، فمن انتقل منكم فقد نجا، ومن وجدته بعد عودتي قتلته"(١٩١).

وفي السنة عينها نزل ملك الروم على طرسوس وحصرها، ونشبت بينهم وبين أهلها حروب كثيرة سقط الدمستق بن الشمشقين في بعضها أرضاً وكاد يؤسر، وأسر أهل طرسوس بطريقاً كبيراً، لكن الروم غادروها لعدم الأقوات وكثرة الوباء (١٩٢٠).

(١٨) وفي عام ٣٥٤ هـ عرض أهل المصيصة وطرسوس على نقفور أن يبذلوا له إتاوة، وينفذ إليهم بعض أصحابه يقيمون عندهم، وكاد يوافق لولا أنه أخبر بضعفهم وعجزهم، وبأن الغلاء قد اشتد عليهم حتى إنهم أكلوا الكلاب الميتة وكثر فيهم الوباء. وكان أن جمع الجيوش، وسار إلى المصيصة بنفسه فحاصرها، فأذعن أهلها بالطاعة، وطلبوا الأمان، فأجابهم إليه، وفتحوا هم البلد، فأمرهم بأن يحملوا ما يطيقون مما لديهم، ففعلوا، وساروا براً وبحراً إلى أنطاكية وقد سير معهم من يحميهم.

والمؤسف أكثر أنه جعل المسجد الجامع إصطبلاً، وأحرق المنبر، ثم عمّر طرسوس

وحصّنها، وجلب الميرة إليها حتى رخصت الأسعار، وعاد إليها كثيرون من أهلها، ودخلوا في طاعته، وتنصّر بعضهم (١٩٢٦).

(١٩) في عام ٣٥٥هـ أراد سيف الدولة أن يهرب مع الناس من نصيبين خوفاً من الروم الذين اقتربوا منها إذ لم يمكنهم أهل آمد من فتحها، لكن الناس عادوا قبل أن يهرب سيف الدولة فأقام بمكانه (١٩٤).

#### وفاة سيف الدولة :

مات سيف الدولة مريضاً بحلب يوم الجمعة العاشر من صفر عام ٣٥٦ه، وحمل إلى ميافارقين ودفن فيها. وكان "قد جمع من نفض الغبار الذي يجتمع عليه في غزواته شيئاً وعمله لبنة بقدر الكف، وأوصى أن يوضع خدّه عليها في لحده "فنُفّذت وصيته (١٩٥٠).

لقد ودع سيف الدولة بموته "حياة ملئت بالجهاد والبطولة . عاش نصف عمره في طرد الروم من حدود آسيا الصغرى . ولم يكن بين الملوك . . . من هو أغزى منه ، وانتهت حياة هذا البطل العربي بهذه الخاتمة المحزنة ، كسره البيزنطيون في عاصمة ملكه ، وتفرق عنه أنصاره ورجاله ، وانتفضت المقاطعات ثائرة ، وهده المرض وهو في إبّان كهولته . . .

وبوفاة سيف الدولة تلاشت المملكة الحمدانية، ولم يقو ابنه أبو المعالي شريف على توطيد ما عجز عنه أبوه، فأفسح المجال أمام البيزنطيين ليوغلوا في ديار الشام وفي أراضي العراق بعد أن "كان عبور الفرات في الجهات الواقعة أسفل جبل طوروس مستحيلاً على الإغريق منذ أيام هرقل. ولكن زه ميسكيس استطاع أن يكتسح كثيراً من المدن العريقة في الشهرة، من أمثال: الرها، وديار بكر، وميافارقين، ونصيبين الواقعة عند حدود الإمبراطورية القديمة على نهر دجلة "(١٩٦١).

بيد أنه حسب سيف الدولة أن يقول فيه المستشرق "سيشلمبرجر (١٩٧) ": "شغل

سيف الدولة أذهان المؤرخين والكتّاب والشعراء في القرن العاشر، فما إن تقرأ صفحة لمؤرخ بيزنطي ، أو قطعة لكاتب من كتاب ذلك العصر، أو قصيدة من قصائد شاعر من شعراء العرب أو اليونان حتى يستهويك الوصف والحديث عن هذا العدو الجذّاب الذي حارب الإمبراطورية البيزنطية بفرسان كان نصفهم من شعراء البوادي وكان نصفهم الآخر من أمراء الحواضر "، وأن يقول فيه في بحثه: "حلب تنافس بيزنطة ": "كان سيف الدولة عظيماً في انتصاره، كما كان عظيماً في انكساره. وكانت إمبراطورية البيزنطيين . . . التي ملكت العالم القديم تخافه منتصراً وتجلّه منكسراً . . . ". وحسبه، كذلك، أن يقول قيصر الروم لقادته في واحدة من معاركه مع سيف الدولة : " لا أريده قتيلاً ، بل أريده أسيراً . فأيكم كانت له القدرة على أسره منحته مقاطعة كاملة" (١٩٨٠).

على الرغم من هذا، فإنه مما يؤخذ على سيف الدولة أنه "على ما كان يتمتع به من دراية في أفانين القتال قد عجز عن تكوين خط دفاعي قوي يستطيع أن يرد الروم دون معونته، ولم يبن جبهة قوية تقوى على دفعهم، وظل هو وحده يتحمل مسؤولية مقاتلة الروم. فإذا سار الروم إلى بلد في الثغر توجه لردهم بنفسه، وقد استنزفت هذه الطريقة قواه، وأعقبت المصائب التي حلّت بالثغور، وأدّت إلى سلسلة من الهزائم (١٩٩١).

#### الروم بعد سيف الدولة:

لقد تخلص الروم من سيف الدولة في حين أن ديار الإسلام لم تتخلص من شرورهم، إنما ظلوا سادرين لتحقيق مآربهم الأبعد والأعمق من حملاتهم على الثغور والمدن. فماذا فعلوا بعد رحيله؟

لقد استولى نقفور عام ٣٥٧ هـ على كفر طاب (بين المعرّة وحلب)، وشيزر، وحماة، وعرقة (غربي ملطية)، وجبلة (قرب اللاذقية)، ومعرّة النعمان، ومعرّة مصرين وتيزين (من أعمال حلب)، وحمص، وطرابلس، واللاذقية، وأنطاكية (٢٠٠٠).

وفي عام ٣٥٨هـ استفحل خطرهم، فدخل ملكهم الشام دون أن يمنعه أحد، أو يقاتله. وسار إلى طرابلس وأحرقها، وحصر قلعة عرقة وملكها، ويقال إنه كان يأسر وينهب ويسبي، وإنه "ملك ثمانية عشر منبراً، فأمّا القرى فكثير لا يحصى، وأقام في الشام شهرين يقصد أي موضع شاء، ويخرب ما شاء، ولا يمنعه أحد إلا أن بعض العرب كانوا يغيرون على أطرافهم، فأتاه جماعة منهم وتنصروا وكادوا المسلمين من العرب وغيرهم، فامتنعت العرب من قصدهم، وصار للروم الهيبة العظيمة في قلوب المسلمين ".

كما سيّر ملك الروم سرية كثيرة إلى الجزيرة، فبلغوا كفر توثا، ونهبوا وسبوا وأحرقوا وعادوا دون أن يكون لأبي تغلب بن حمدان في ذلك نكير ولا أثر (٢٠١).

والأنكى أن " قرغويه " غلام سيف الدولة استولى في هذا العام على حلب، وأخرج أبا المعالي شريف بن سيف الدولة، فتوجه الرجل إلى حران، فمنعه أهلها من دخولها في حين سمحوا، بطلب منه، لأصحابه أن يدخلوها ليتزودوا منها يومين. ثم دخل إلى والدته وهي ابنة سعيد بن حمدان - بميّافارقين، وتفرق عنه أكثر أصحابه ومضوا إلى تغلب بن حمدان (٢٠٢).

واستمرأ الروم السيطرة على المدن الشاميّة، إذ استولوا عام ٣٥٩هـ على أنطاكية بمؤامرة حاكوها مع أهل حصن " لوقا"، وقد كانوا نصارى ، ووضعوا في أهلها السيف ولم يستثنوا إلاّ المشايخ والعجائز والأطفال، أمّا سائر السكان فأخذوهم سبايا إلى بلادهم (٢٠٣).

ثم أنفذ الروم جيشاً كثيفاً إلى حلب، وكان يحاصرها شريف بن سيف الدولة وبها قرغويه متغلباً عليها. فلما سمع أبو المعالي بهم تخلّى عن حصار المدينة وتركها. ولما دخلها الروم عقدوا هدنة مع قرغويه على ما يحمله إليهم، وأن لا يمكّن، إذا أرادوا الغزاة، أهل القرايا من الجلاء عنها ليبتاع الروم ما يحتاجون إليه منها. وكان مع حلب:

حماة، وحمص، وكفر طاب، والمعرة، وأفامية، وشيزر، وما بين ذلك من الحصون والقرايا. ولمّا سلم سكان هذه الأماكن رهائن للروم عادوا عن حلب وتركوها للمسلمين (٢٠٤).

وفي عام ٣٦١هـ أغار الروم على الرها ونواحيها وتوغلوا في ديار الجزيرة حتى بلغوا نصيبين، فغنموا وسبوا وأحرقوا وخربوا، وفعلوا الشيء نفسه في ديار بكر، ولم يبد أبو تغلب بن حمدان حراكاً سوى أنه حمل إلى ملك الروم مالاً كفّه به عنه. غير أن عدداً من الناس ساروا إلى بغداد مستنفرين محذرين من خطر الروم، وانضم إليهم أهل بغداد وقصدوا دار الطائع دون جدوى، وتركوه إلى بختيار الذي كان يتصيد بنواحي الكوفة فوعدهم خيراً، وكاد يفعل لولا ما جرى بينه وبين الخليفة المطيع الذي لم يكن يمكن يمكن المال الذي يجهز به الغزاة (٢٠٠٠).

رأى الدمستق بعد أن نهب ديار ربيعة وديار بكر أن الطريق مجهدة أمامه للتوسع، فسار عام ٣٦٢هـ إلى آمد وكان عليها "هزارمرد" غلام أبي الهيجاء بن حمدان، فكتب إلى أبي تغلب يستغيثه، فأرسل إليه أخاه أبا القاسم هبة الله بن ناصر الدولة، واجتمعا على حرب الدمستق في مضيق لا تجول فيه الخيل وكان الروم على غير أهبة، فانهزموا، وأسر المسلمون الدمستق الذي مرض في حبسه ومات عام ٣٦٣هـ (٢٠٦).

يطول الكلام لو واصلنا تتبع غارات الروم وحملاتهم وأفعالهم في الحقبة الأخيرة من حياة الدولة الحمدانية. حسبنا ما لخصه "كانار" في هذا الصدد: "وماتلا وفاة سيف الدولة من حروب بين المسلمين والبيزنطيين، إنما تتصف بأنها حروب بين الدولة البيزنطية والشرق الإسلامي لا الحمدانيين. فالأمراء الحمدانيون أضحوا، بعد وفاة سيف الدولة، من الضعف ما جعلهم يتعرضون لضغط وخطر البويهيين، الذين تطلعوا إلى الاستيلاء على الموصل، كما تعرضوا أيضاً لخطر الفاطميين الذين أرادوا أن يستولوا على حلب، يضاف إلى ذلك ما وقع بين أفراد الأسرة من الحروب الداخلية.

ولم يكن عسيراً على الدولة البيزنطية أن توطد سلطانها في هذه الجهات لولا انصرافها إلى الحروب في أوروبا والغرب. ولم يكن للأمراء الحمدانيين من الصفات ما تحلى بها سيف الدولة، فصاروا يعهدون بقيادة الجيوش إلى قادتهم، بعد أن كان يتولاها سيف الدولة. كما أن روح الجهاد الديني أخذت تخبو عند خلفاء سيف الدولة، الذين لم يجدوا غضاضة في الالتجاء إلى بيزنطة، إذا اقتضت مصالحهم ذلك. أمّا الدولة البيزنطية فاتخذت خطة الهجوم والتوسع، ورأى الأباطرة أن يستردوا ما فقدوه من ممتلكات، بما في ذلك فلسطين والأراضي المقدسة، وسرى في القسطنطينية وقتذاك روح الحروب الصليبية "(٢٠٠٧).

# ثالثاً - موقع أبي فراس في الدولة الحمدانية وأحداثها:

أبو فراس (۲۰۸) الحارث بن سعيد بن حمدان (۳۲۰ ـ ۳۵۷هـ)، ولد قبل ثلاث سنوات من مقتل والده بيد أخيه ناصر الدولة عام ۳۲۳هـ لأن الخليفة العباسي الراضي ولاه على الموصل عام ۳۱۸ هـ بعد أن عزل ناصر الدولة عنها. بعد مقتل أبيه حضنته أمه "ونقلته في مواطن الحمدانيين: آمد، وميّافارقين، وماردين، والرقة. ولعلها أقامت بين الموصل والرقة، فتفتحت عين الطفل على جمال الموصل ودجلة، والرقة والفرات "(۲۰۹).

كان لأبي فراس عدد من الإخوة: حرب (أبو الهيجاء)، وأبو الفضل، والحسين (أبو عبدالله) الذي كانت له منزلة عالية في عهد عمه ناصر الدولة إذ قلّده حلب وديار مضر عام ٣٢٣هه وأعمال المعاون بأذربيجان عام ٢٢٦هه على الرغم من أنه هو الذي قتل أباه، وأحمد (أبو الأغر). غير أن ما يدعو للتسال أن أيّاً من أولئك الإخوة لم يتكفل أبا فراس أو يرعه، بل إن سيف الدولة، الذي كان يعمل تحت إمرة أخيه الكبير ناصر الدولة حتى عام ٣٣٠هه، هو الذي رعاه وربّاه وأخذه هو وأمه معه إلى حلب حين استقل فيها وأسس إمارته عام ٣٣٣هه. يقول أبو فراس عن نفسه معترفاً بفضل سيف الدولة (٢١٠):

ف مِنِ " سعيد بن حصدانٍ " ولادتُهُ ومِنِ " عليّ بن عبدالله " سائِرهُ ! لقد فقدتُ أبي طفلاً، فكان أبي من الرجال كريم العود ناضرهُ فهو ابن عميَ دنيا حين أنسبهُ للكنّه لي مولى لا أناكرره

ويقول<sup>(٢١١)</sup> :

هيهات لا أجحد النّعماء منعمها خلفت "يا بن أبي الهيجاء "في أبي ويقول (٢١٢):

عليّ لسيف الدولة المَلْك أنْعمُ أوانسُ لا يَنفرن عنّي ربائب أأجدده إحسانه بيّ إنّني لكافر نُعمي، إنْ فعلتُ، مُواربُ

ويقول معرّضاً بعمه ناصر الدولة لما استجار عام ٣٤٧هـ بسيف الدولة هارباً من معزّ الدولة (٢١٣):

هذي شيوخ " بني حمدان " قاطبة للذوا بدارك، عند الخوف واعتصموا... شيخوخة سبقت لا فضل يتبعها وليس يَفضُل فينا الفاضل الهَ رِمُ لا تُنكروا، يا بنيه، ما أقول فلنْ تُنسى التّرات، ولا إنْ حال شيخكمُ

بيد أنه، على الرغم من موقفه هذا وتأخره عن لقاء ناصر الدولة متجاهلاً دعوة

أخيه أبي الهيجاء إلى ذلك، وهو ما ذكره في شعره (٢١٤)، لم يغفل سهمة ناصر الدولة ودوره في دولة بني حمدان وفي حماية الخليفة "المتقي "الذي استجار به وبسيف الدولة فاراً هو وابن رائق والوزير ابن مقلة من "البريديين " بعد أن هزموا محمد بن رائق، وفتحوا بغداد ونهبوا دار الخلافة (٢١٥)، فأجاراه ونصراه وأعاداه إلى ملكه، حينئذ أطلق الخليفة على علي " سيف الدولة ".

يقول أبو فراس من الرائية الوثيقة التي مضت الإشارة إليها (٢١٦):

ف ف ي نا لدين الله عزّ وم نع ق و " ناصر "
وف ي نا لدين الله " سيف " و " ناصر " "
ه ما، وأم ي ر المؤم نين مشرد،
أجاراه لما لم ي جد من يُ بُ ج اور وردّاه، حتى مل كاه سري رُهُ

لا عجب، إذاً، أن يقول الثعالبي (٢١٧) (ت ٤٢٩هـ): "وكان سيف الدولة يعجب جداً بمحاسن أبي فراس، ويميزه بالإكرام عن سائر قومه، ويصطنعه لنفسه، ويصطحبه في غزواته، ويستخلفه على أعماله، وأبو فراس ينثر الدر الثمين في مكاتباته إيّاه، ويوفيه حق سؤدده، ويجمع بين أدبي السيف والقلم في خدمته".

ولقد عزا المحسن التنوخي (ت ٣٨٤ هـ) قبل الثعالبي ما عرف عن أبي فراس من مناقب حميدة " لأنه نشأ في تربية سيف الدولة . . . وحجره ، وأخذ أخلاقه ، وتأدب بآدابه "(٢١٨).

المهم في الأمر أن سيف الدولة اصطحب معه عام ٣٣٣هـ أبا فراس ووالدته إلى حلب. ويقال إن أبا فراس كان يوماً بين يدي سيف الدولة في نفر من ندمائه، فقال لهم سيف الدولة: " أيكم يجيز قولي، وليس إلا سيدي (يعني أبا فراس):

لكَ ج س مي تُ ع لُهُ

ف دمي لِمْ تح لُهُ

لكَ م نِي ق ل بِيَ الم ك الله ك اله ك الله ك الله

فارتجل أبوفراس، وقال:

أنا إنْ كنتُ مالكاً فلي الأمرر كاله

فاستحسنه، وأعطاه ضيعة بمنبج تغلّ ألفي دينار سنوياً (٢١٩). ربما تكون هذه هي أول أعطية من هذا النوع يمنحها سيف الدولة لابن عمه قبل أن يوليه عام ٣٣٦هـ "منبج" وما حولها من القلاع (٢٢٠) ملقياً على كاهله مسؤولية الحكم وهو يافع في السادسة عشرة لم يبلغ الحلم بعد، ولولا أن سيف الدولة كان يراه أهلاً لذلك لما أقدم عليه لا سيما أن المنطقة التي وليها أبو فراس كانت قريبة من حدود الروم، وكانت بعض القبائل الثائرة تعيش حواليها (٢٢١)، أليس هذا اصطناعاً له وتمييزاً عن سائر قومه كما يقول الثعالبي، الذي يقول (٢٢٢) عنه، كذلك: "كان فرد دهره، وشمس عصره، أدباً وفضلاً، وكرماً ونبلاً، ومجداً وبلاغة وبراعةً، وفروسية وشجاعة». . . .

لقد جرّب سيف الدولة أبا فراس وخبره غير مرة، فقد دخل الرجل مع ابن عمه ملطية عام ٣٣٣ه بعد فتحها بعشرين سنة كما تقدم، ثم جعلت مشاركاته لابن عمه في الحروب والإعمار تترى إمّا بمبادرة منه وإمّا بتكليف من سيف الدولة نفسه. نُقل عن أبي فراس نفسه أنه غزا عام ٣٣٩ه مع سيف الدولة، وفتحوا "حصن العيون"، وأوغلوا في بلاد الروم، وفتحوا "حصن الصفصاف"، إذ قال ابن عمّه زهير مهلهل بن نصر في هذه الغزوة:

# لـقد سَخَنَتْ عـيـون الـروم لـمّـا

# فتحنا عنوة "حصن العيون " و "بالصّفصاف " جرّعنا علوجاً شداداً، منهم، كاس المنون ودوّخ نا بلادهم بجُ ردٍ سواهم، شُزّب، قبّ البطون (۲۲۲)

وفي هذه الغزاة أحرقت مدينتا خرشنة وصارخة ، وهزم الدمستق ، وأخذ مرارقته (٢٢٤).

الظاهر أن أبا فراس يعني " غزاة المصيبة " التي انتصر فيها سيف الدولة بدءاً، لكن الروم، كما تقدم، أخذوا عليه المضايق في طريق العودة فهزموه وعاثوا في عسكره، ونجا بأعجوبة. غير أن أبا فراس وشعراء هذه الحقبة ما كانوا ليصوروا إلا حالات النصر وحدها، وهو ما فطن إليه نصرت عبدالرحمن، وسوعه بقوله (٢٢٥): "لم أعثر على شعر يصور المعارك التي هُزم فيها العرب، أو يتحدث عن المآسي التي حلّت بالثغور. ولا أريد أن أتهم الشعراء، فأقول: إن الشعراء كانوا يمدحون في سبيل العطاء، ولا مال يصل إلى أيديهم عندما يتحدثون عن الهزائم ولكنني إخال أن الثقة بالنصر كانت تعمر قلوب الشعراء، وهي ثقة مردّها اتساع رقعة بلاد الإسلام، واليقين بأن الهزيمة لن تحطم أمة كبيرة تمتد رقعة أرضها من الأندلس إلى الصين ".

في عام ٣٤٠ هـ ندبه سيف الدولة إلى بناء "رعبان "التي خربتها الزلازل كما تقدم.

ويذكر أبو فراس أنه سار مع سيف الدولة إلى ديار مضر حين استفحل أمر قبائل "كعب" الذين هربوا لما عبروا الفرات إليهم، حينئذ أمر سيف الدولة أبا فراس بأن يلحق بهم، ويردهم إلى الطاعة، ففعل. ثم ساروا لفتح بلاد الروم، وقد قدّمه سيف الدولة، ففتح حصن «عرقة».

ولما عادوا إلى درب " مَوزار " وجدوا عليه قسطنطين بن الدمستق، ولما كان الخروج صعباً عادوا إلى بلاد الروم، وقتلوا منهم مقتلة عظيمة (٢٢٦).

وفي عام ٣٤٢هـ كان أبو فراس مع سيف الدولة حين اشتبك مع الدمستـــق وراء «مرعش» (٢٢٧). وكان معه، كذلك، عام ٣٤٣هـ في قتاله قبائل النزاريّة واليمانية الذي مضى الكلام عنه، وأبو فراس هو الذي هزم قبيلة "كلاب" ببالس بعد أن أوقع بها سيف الدولة وشردها، ثم توسط في أمرهم مع سيف الدولة، وقال (٢٢٨):

سلي عند اسراة "بني كلاب" بالسّ عند مشتجر العوالي بالسّ اعند مشتجر العوالي لقيناهم بأسياف قصار كفين مؤونة الأسل الطّوال

ولما أغار صباح بن جعفر الكلابي وبنو كلاب على ولاية أبي فراس ركب حتى لحقهم بـ"خُساف"، فقاتلهم صباحاً، وهزمهم جميعاً، وقال(٢٢٩):

ألا أب لغ سكراة بني كالب إلى الماغ سكراة بني كالب إذا ندبت نوادبهم "صباحا" جزيت سفيه هم سوءاً بسوء ملي فلا حرجاً أتيت ولا جُناحا

وقد كان، كابن عمه سيف الدولة، متسامحاً مع القبائل على الرغم من تماديهم وتمردهم، فحين غزا" بني كلاب" ومعه "بنو كلب" وظفر بهم فرحت الأخيرة، عمد إلى أن ردّ على بني كلاب ما أخذه منهم لئلا يشمت بهم الآخرون. ولقد نظم في هذا قصيدة منها الأبيات الآتية شاهداً على حلمه وصفحه وتسامحه (٢٢٠):

فــلّــمــا ســمـعتُ ضـجـيج الـنــســــا عِ نـــاديتُ "حـــارِ" ألا فـــاقـــصـــــرِ أ "حــــارثُ "، مَنْ صـــافِحٌ غـــافـــرٌ

# لهنّ، إذا أنتَ لم تعف فروا فإني أقوم بحقّ الجوا رثم أعود إلى العنصر

وقد كان أبو فراس يكره القعود عن محاربة الروم تحديداً. فقد روى عنه أستاذه ابن خالویه: "عزم سيف الدولة على مغادرة بلد ابن شمشيق، واستخلافي على الشام، فغلظ علي القعود، دفعة بعد دفعة، وتفرده بالوقائع مع نفر من عساكره " فكتب إليه القصيدة التي مطلعها: (٢٢١).

أشددة مسا أراه مدنك أم كرم تجود بالنفس، والأرواح تُصْطلمُ؟!(٢٣٢)

ومنها:

لا تشغلني بأمر الشام أحرسة ألله من الشام أحرسة ألله من السلام على من من من من من من من الله من الا يحرمني سيف الدين صحبته ألله النسم ألله المناه المناه المناه المناه أوامره وما اعترضت عليه في أوامره المناه نعم ألله ألله ألله المناه نعم ألله المناه المناه ألله ألله ألله المناه ألله المناه المناه

ولمّا خرج سيف الدولة في واحدة من غزواته ولم يأذن الأبي فراس أن يسير معه، قال(٢٣٣):

دع العبرات تنهمر انهمارا
ونار الوجد تستعر استعارا
التُطفا حسرتي وتقرُّعيني
ولم أوقد، مع العارين، نارا؟

# رأيتُ الصبر أبعد ما يُرجّبى إذا ما الجيش بالغازين سارا

#### أسرأبي فراس:

مسألة أسر أبي فراس من المسائل المهمة في حياته وفي الدولة الحمدانية معاً، وهي من المسائل الجدلية التي اختلف فيها القدماء وما زالت كذلك حتى الساعة، واختلاف المحدثين لا يخرج في إطاره العام عن اختلاف القدماء، بل هو امتداد له وانبجاس عنه. قد يكون المرحوم سامي الدهان، الذي تعد نشرته لديوان أبي فراس (بيروت قد يكون المرحوم سامي الدهان، الذي تعد نشرته لديوان أبي فراس (بيروت عديم) أحسن النشرات قاطبة إلى الآن، أكثر الدارسين تتبعاً للمسألة من أكثر جوانبها، وظل موقفه منها حتى عام ١٩٥١م العام الذي أصدر فيه الجزء الأول من «زبدة الحلب» على حاله (٢٢٤).

لقد جاء تتبعه وافياً شاملاً لذلك التاريخ ، انطلق فيه من روايتي ابن خالويه وابن العديم المختلفتين وجعل يعالج المسألة بحذافيرها دون أن يأبه هو وغيره للفظة "تسع" بعد "قيل " في نص ابن العديم الآتي : (٢٢٠)

قال ابن خالویه (۲۳۱ (۳۰۰ – ۳۷۰ هـ): "... وما زالت الرسل تتردد إلى أن أُسر أبو فراس سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة (۵۱ هـ) ".

وقال ابن العديم (۲۲۷) (۵۸۸ – ۱۹۶ه)، وهو يتكلم عن غزوة "مغارة الكحل " عام ۳٤٩هـ ويعدد الأسرى: "غزا سيف الدولة في سنة (ثمان) وقيل (تسع وأربعين وثلاثمائة). . . ، وأسر أبو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان، وثرك بخرشنة ".

صفوة القول، إن المرحوم الدهّان قسّم القدماء في المسألة قسمين (٢٣٨):

الأول، يرى أنه أسر عام ٣٤٨ه، وسيق إلى خرشنة، وهم: ابن الزرّاد الديلمي، وابن العديم، وابن العماد الحنبلي (١٠٣٢ - ١٠٨٩هـ)، والصلاح

الصف  $L_{2}^{(\Upsilon^{27})}$  (۲۶۱ – ۲۷۲هـ) والشيخ المكين ( $^{(\Upsilon^{2})}$  (۲۰۲ – ۲۷۲ هـ)، وابن جماعة ( $^{(\Upsilon^{2})}$  ( $^{(\Upsilon^{2})}$  ( $^{(\Upsilon^{2})}$  ( $^{(\Upsilon^{2})}$  ).

والآخر، يذكر الأسر في عام ٥٥١هـ، وهم : الذهبي وابن الأثير ٥٥٥ وابن الأثير ٥٥٥ وابن تغري بردي (٨١٣ – ٨٤٧هـ)، وابن عام ١٣٠هـ) وابن تغري بردي (٨١٣ – ٨٤٧هـ)، وابن الوردي ظافر الأزدي (٢٤٠) (٥٦٧ – ٢٣٢هـ)، وأبو الفداء وأبي الفردي في تاريخه.

فأمّا الدارسون العرب المعاصرون لذلك التاريخ، فيأخذون بالروايتين معاً، أي أنه أسر مرتين، متأثرين بابن خلّكان (٢٠٨ - ١٨١هـ) الذي أورد رواية ابن الزرّاد الديلمي (٢٤٠٠): "وكانت الروم قد أسرته في بعض وقائعها، وهو جريح قد أصابه سهم بقي نصله في فخذه، ونقلته إلى خرشنة، ثم منها إلى القسطنطينية (٢٤٦)، وذلك في سنة ثمان وأربعين وثلثمائة، وفداه سيف الدولة في سنة خمس وخمسين "، غير أنه قال: "هكذاً قال أبو الحسن علي بن زرّاد الديلمي، وقد نسبوه في ذلك إلى الغلط، وقالوا: أسر أبو فراس مرتين، فالمرة الأولى بمغارة الكحل سنة ثمان وأربعين وثلثمائة، وما تعدّوا به خرشنة. . . ، والمرة الثانية أسره الروم على منبج في شوال سنة إحدى وخمسين، وحملوه إلى قسطنطينية. وأقام في الأسر أربع سنين . . . ".

وهؤلاء الدارسون، هم: فؤاد أفرام البستاني، وبطرس البستاني، وأحمد الزين، وراغب الطبّاخ، والقس سليمان الصائغ.

وتابع المستشرقون، سوى اثنين، رواية ابن خلكان الثانية، وهم: فون كريمر، وهامر يورغشتال، وبروكلمان، وفريتاخ، وبلاشير.

أمّا المستشرقان الآخران، فهما "رودولف دفورجاك" و "ماريوس كانار"، وهما يقطعان أن الأسر كان مرة واحدة عام ٢٥١هـ ليس غير، وأنه لم يزد على أربع سنوات.

وبعد هؤلاء وأولئك، جاءت أجيال من الباحثين لم تخرج عن تينك

الروايتين (٢٤٧)، وليس ثمة من داع لتتبعهم في هذه القضية الغامضة التي لم يمط اللثام عنها على الرغم من المعالجات الكثيرة لها (٢٤٨). كما أنه ليس من داع كذلك لتناول كيفية الأسر التي لم يخل منها مصدر أو مرجع مما عرض لأبي فراس، والتي اختلطت فيها الحقيقة بالأسطورة كما عند ابن خلكان مثلاً (٢٤٩).

وعلى الرغم من كل ذلك التفاوت، فإن القدامى أجمعوا، ما عدا ابن العديم (٢٠٠٠)، على أن الفداء كان عام ٣٥٥هم، وأن أبا فراس على الرغم من ترجح الروم في معاملته بالحسنى تارة وبالإساءة طوراً لأسباب شتّى لم يغفلها القدماء ولم تفت اجته ادات المعاصرين؛ على الرغم من كل هذا ومما رافق حقبة الأسر من ألم وحسرة وشدة، ومن تراخي ابن عمه في افتدائه، فإن أبا فراس ظل قوياً لم يذل ولم يتطامن أو ينل أعداؤه منه. يُروى (٢٥٠١) أنّه أحفظ الدمست في مناظرة جرت بينهما، إذ قال الدمست : "إنّما أنتم كتاب أصحاب أقلام، ولستم بأصحاب سيوف، ومن أين تعرفون الحروب؟ فسأله أبو فراس متهكماً : " نحن نطأ أرضك منذ ستين سنة بالسيوف أم بالأقلام؟"، وقال شعراً :

أترعم يا ضخم اللغاديد أنّنا ونحن أسود الحرب لا نعرف الحربا؟! فويلكَ مَنْ للحرب إنْ لم نكن لها؟ ومن ذا الذي يُمسى ويُضحى لها تربا؟!

أمّا تراخي سيف الدولة في افتداء ابن عمه ، فقد قيل فيه الكثير قديماً وحديثاً ، وعُزي إلى غير سبب ، كعدم تمكن سيف الدولة من دفع الفدية التي كانت كبيرة ، وتخوفه السياسي من منافسة أبي فراس لولي العهد أبي المعالي (٢٥٢) ، وشرطه أن يكون الفداء عاماً . ربما يكون تفسير فؤاد أفرام البستاني قبل ثلاثة أرباع القرن (٢٥٢) في الافتداء أقرب التفسيرات إلى الحقيقة التاريخية التي كان يحياها سيف الدولة آنذاك . يقول : (٢٥٤) " بيد أن الحقيقة التاريخية تبرر موقف الملك من ابن عمه . فإن هذه الحقبة لم تكن من العهود الزاهرة في بلاط حلب ، وقد قويت شوكة الروم ، وتقدم جيشهم الضخم بقيادة الدمستق نقفور ، فاكتسح مملكة الحمدانيين في مقاطعاتها الشمالية ، وأناخ على حلب حتى سقطت في يده . . . ، فأخرب الدمستق قصر سيف الدولة ، بينما كان هذا يتراجع إلى ناحية ميّافارقين ،

وهو على اضطراب في صحته وفي داخلية بلاده . . . ثم تولى قيادة الجيش البيزنطي يانس بن الشمشقين . . . فتتابعت انتصارات الروم ، ولم يتنفس سيف الدولة الصعداء إلا في سنة ٩٦٦م ، فأسرع إلى افتداء أسراه ، وفي طليعتهم ابن عمّه . ومن الطبيعي أن هذه الصعوبات التي كان يتخبط بها سيف الدولة لم تكن تبلغ أبا فراس . . " .

## أبو فراس بعد الأسر:

وعاد أبو فراس إلى حلب بعد سني الأسر المريرة التي أنجبت قصائد "الروميّات" بمزيد من الخبرة بالناس والحياة حركت مكامن النفس وطموحاتها المكبوتة. ويبدو أن سيف الدولة قد فاجأه حين عينه والياً على حمص التي يكاد نفر من المؤرخين يجمعون على أنه ظلم أهلها وأكثر من التعدي عليهم، وليس يُدرى سرّ هذا سوى ما يقال إنه ربما يعود إلى اشتغاله بالتمكين لنفسه في حمص تحقيقاً لطموحاته وآماله القديمة (٢٥٥).

ولم تكد تمر سنة على فكاك أسره حتى توفي ابن عمه ومربيه سيف الدولة، وبدأت ألاعيب " قرغويه " حاجب سيف الدولة وغلامه الذي ملك زمام الأمور بعد مولاه متسلطاً على مولاه الجديد أبي المعالي سعد الدولة، ومحاولاته الدس بين أبي فراس وابن أخته، ونجح في خلق " وحشة "بينهما (٢٥٠١)، بعد أن كان أبو المعالي وأخوه أبو المكارم ممن طلب إليهما خالهما الأسير في قصيدة أن لا يتوانيا هما وأبوهما عن افتدائه (٢٥٠٧):

ياسيًديً أراكم المساقة وياسية المناف المساقة وياسية المناف المساقة وياسية وياس

## الفصسل الثاني



## العصرالاجتماعي

فلا مندوحة ، بدءاً عن تأكيد أمور أربعة : أولها ، تداخل السياسي بالاجتماعي والاقتصادي والأدبي والفكري بحيث لا يمكن الفصل الحديد بينها .

وثانيها، أن العصر الاجتماعي، كصنوه السياسي والأدبي والفكري، موضوع فضفاض ممتدة حدوده واسعة آفاقه في القرن الرابع، وربما في غيره من القرون، وأحسب أن الإحاطة الكاملة به والاستقراء التام له يتسع لمجلدات مما يستوجب التكثيف والاقتصار على الظواهر البارزة والاستشهاد عليها بمثل واضحة الدلالة اكتفاء من القلادة بما أحاط بالعنق.

وثالثها، أن العصر الاجتماعي في كثير من مظاهره لا يمكن أن يبدأ من فراغ. وما القرن الرابع إلا استمرار في هذا الكثير النسبي من قضايا الاجتماع للقرون التي سبقته في الامتزاج الحضاري والثقافي الذي ترسخ في الدولة الإسلامية في العصر العباسي الأول الذي عنيت بإبراز أظهر ملامحه في القرن الثاني الهجري الذي يعد من أخصب العصور وأغناها بالتحولات التي غذتها روافد إرهاصات سابقة سياسية واجتماعية وثقافية وعلمية (٢٦٠). وكذا الشأن في هذا العصر عصر أبي فراس الحمداني.

وآخرها، أن عصر القرن الرابع مثال كبير على الثنائيات المتضادة: انحطاط سياسي وازدهار علمي وأدبي؛ طبقات مترفة وطبقات فقيرة، وهكذا دواليك في شؤون أخرى كثيرة.

#### (١) السكان: الأعراق والأديان والمذاهب:

كان العرب والفرس أهم عناصر الدولة الإسلامية حتى عهد الخليفة المعتصم في بدايات القرن الثالث الهجري إذ ولّي الخلافة عام ٢١٨هـ، فهو الذي استقدم الأتراك عنصراً جديداً في الدولة الإسلامية. ومنذ ذلك التاريخ " دخل في نزاع العصبية عنصر قوي جديد، فقد كان النزاع قبل بين الفرس والعرب، فأصبح بين العرب والفرس والترك؛ وكان العرب قد ضعف أمرهم في نزاعهم مصع الفرس، فجاءت قوة الترك ضغثاً على إبّالة (٢٦١)، وتوجهت قوة الترك أولاً لإضعاف شأن هؤلاء الفرس المستبدين بالسلطان، وأخذ التاريخ الإسلامي يصطبغ بالصبغة التركية (٢٦٢). وقد ضاق المتوكل بهم ذرعاً، فتخلصوا منه على يد " باغر" قبل أن يتخلص هو منهم، فكان قتله أول حادثة اعتداء على خلفاء بني العباس لأن من قبله من الخلفاء مات حتف أنفه سوى الأمين الذي قتل بعد هزيمته في الحرب، وكان، كذلك، قتلاً لسلطان الخلفاء وحياة للأتراك وسلطانهم الذي تدرجوا فيه من بعد (٢٦٢) حتى أضحت لهم السيادة، وصاروا للأتراك وسلطانهم الذي تدرجوا فيه من بعد (٢٦٢) حتى أضحت لهم السيادة، وصاروا "خطراً يهدد الخلفاء أنفسهم، حتى إن كثيرين منهم ذهبوا ضحية تامرهم، وإن أدرك بعضهم خطر هذا العنصر، فاستعانوا، بالمغاربة والفراعنة والأكراد والقرامطة وإن لم يسلموا من شر هؤلاء الذين كانوا ينضمون إلى الأمراء تارة وإلى الخلفاء طوراً" (٢٦٢).

ولقد كان الأتراك بدواً بطبعهم أو أشبه بالبدو ولم تكن لهم مدنيّة أو حضارة قديمة كما كان للفرس (٢٦٠)، حتى إن الجاحظ دعاهم "أعراب العجم" (٢٦٠).

وكانوا شرهين في حبهم المال ومطالبة الخلفاء به، ومولعين بمصادرته من الخلفاء والموسرين، وحوك المؤامرات على الخلفاء وغير الخلفاء.

ويعد المسلمين في هذا ويعد أحمد أمين (٢٦٧) من آثارهم الاجتماعية الحسنة في حياة المسلمين في هذا العصر دخول كثيرين منهم في الإسلام مستشهداً بما ذكره مسكويه في حوادث عام

٣٤٩هـ من أنه أسلم منهم حوالي مئتي "خركاه "(٢٦٨)، ومن آثارهم الاجتماعية كثرة الجواري والغلمان منهم في قصور الخلفاء والعظماء والأغنياء. فقد كان، مثلاً، لعز الدولة البويهي غلام تركي أسر في وقعة له مع عضد الدولة البويهي، فعز عليه ذلك جداً، ولما طالب عضد الدولة برده صار ضحكة بين الناس، لكنه رده إليه في نهاية الأمر. ومن عجب أن كان لمعز الدولة غلام تركي اسمه "تكيز الجامدار "جعله رئيساً لسرية أرسلها لمحاربة بني حمدان، فدارت الدائرة عليه، وقال فيه الشاعر (٢٦٩):

وكان لسيف الدولة الحمداني مملوك تركي اسمه " يماك (٢٧٠)"، ولما مات بحلب عام ٢٤٠هـ حزن عليه حزناً شديداً، ونظم المتنبي بائية يعزيه، مطلعها (٢٧١):

لا يُحْزن الله الأمير فإنّني ساخذ من حالاته بنصيب

ومنها:

لأبقى يماكُ في حشايَ صبابةً

إلى كلّ تركيّ النّجار جليب (٢٧٢)
وما كلّ وجه أبيض بمبارك ولا كلّ جفن ضيّق بنجيب

أما الفرس، فعزّ عليهم أن تؤول الأمور إلى الأتراك بعد أن كانوا فرس الرهان في العصر العباسي الأول، وظلّوا يتربصون بهم الدوائر للانقضاض عليهم واستعادة مجدهم التليد. فمرداويج الفارسي مؤسس الدولة الزّيارية(٣١٦ – ٤٣٤هـ)، الذي كان شعاره "أنا أردّ دولة العجم، وأبطل دولة العرب "(٢٧٢) جعل عسكره صنفين: جيل (سكان جيلان وراء طبرستان) وديلم (سكان القسم الجبلي من جيلان) وكان هؤلاء خواصه وأهل بلده، وأتراك وأهل خراسان. ولما اختص نفراً من الأتراك وجد الديلم عليه وعاتبوه، فقال: إنما اتخذت الأتراك لأقيكم بهم، وأقدمهم يحاربون بين أيديكم، وأنتم خاصتي وأنا بكم ولكم. فلمّا عرف الأتراك ذلك أجمعوا على قتله، فكادوا له وقتلوه ونصبّوا " بجكم " رئيساً، وكان ذلك عام ٣٢٣هـ(٢٠٢٠).

ولقد استطاع الفرس، كما مضى في الفصل الأول، أن يقتطعوا أجزاء من دولة الخلافة ويكونوا دولاً كان لها وجود في هذا العصر كالسامانية (٢٦١ – ٣٨٩هـ)، والزيارية (٣١٦ – ٤٣٤هـ)، والبويهية (٣٢٠ – ٤٤٤هـ) التي استولت على العراق وسيطرت على الخليفة وأبعدت هيمنة الأتراك عليه وحلّت محلهم، واختلف سلوكهم مع الخلفاء العباسيين عن سلوك أسلافهم مع خلفاء العصر العباسي الأول، ولا يستدعى الأمر مزيداً من الأمثلة (٢٧٥).

ومن الشعراء الفرس من تعصب لجنسه كمهيار الديلمي الذي يقول مفتخراً (٢٧٦):

أع جبَتْ بي بين نادي قومها

أمُّ سعد " فصضتْ تسسأل بي

سَرُها ما علمتْ مِنْ خُلُقي فأرادتْ علمها ما حسبي

فأرادتْ علمها ما حسبي

لا تخافي نسباً يخفضني

قومي استولوا على الدهر فتى ومرشوا فوق رؤوس الحقب ومرشوا فوق رؤوس الحقب عمّ موا بالشمس هاماتهم بالشهب وبنوابي كسرى على إيوانه أين في النفي وفي النفي النفي وقب ستُ المجد منْ خير أب وضمتُ المجد منْ خير أب وضمتُ النفي منْ أطرافه وضمتُ النفي منْ أطرافه وضمتُ النفي النفي منْ أطرافه وضمتُ النفود النفرس ودين النعور برب

وعلى أية حال، فقد عادت السيادة إلى العنصر التركي بقضاء محمود الغزنوي عين الله (٣٨٨ - ٢٦١هـ) على السامانيين (٢٧٧).

أمّا العنصر العربي فلم يكن له نفوذه السابق الذي تقلص إلاّ ما كان من وضع الخلفاء المترجح أكثره ووضع الدولة الحمدانية في الموصل وحلب(٣١٧ – ٣٩٤ هـ) التي كانت، كما تقدم، تناوش وتحارب في غير جبهة داخلية وخارجية، وقد حاولت أن تستولي على بغداد وتطرد الترك والفرس الذين يمثلهم آل بويه لكن عهدهم فيها كان قصيراً (٣٣٠ – ٣٣١ هـ). وقد أرجع "ميور" هذا إلى أن "العرب لم تعد لديهم القدرة على مناوأة العناصر المتبربرة التي أصبحت لها السيادة في بغداد في ذلك الوقت " وأن "الجند من العرب الذين أهمل شأنهم وطرح بهم في زوايا النسيان، لم يقووا بعد على التماسك والاحتفاظ بشخصيتهم أمام الأتراك الذين مرنوا على الحرب وألفوا حسن النظام (٢٧٨).

وثمة من يرجع السبب إلى أمور العراق التي كانت مضطربة أشد الاضطراب وأن الحمدانيين فضلوا عدم التورط في مشكلات الخلافة التي أحسوا بعجزهم عن حلّها

وآثروا التفرغ لمهماتهم الثغرية (٢٧٩). ومهما كانت الأسباب، وما كان من ردة فعل الناس على أفعال ناصر الدولة وصنيعه مع الخليفة المتقي بالله، وما "كثر به الشاكي له والداعي عليه" ومن غلاء الأسعار والفاقة (٢٨٠٠)، فإن الناس اجتمعوا إلى ناصر الدولة «وسألوه ألا يباعد إلى الموصل فيضيع البلد» (٢٨١) وإن التجار صعب عليهم خروجه (٢٨٢).

على الرغم من هذا فكثيراً ما اشتبك الحمدانيون مع الترك (٢٨٣) والبويهيين، ناهيك عن قتالهم الروم أكثر من ستين سنة كما قال أبو فراس الحمداني لملك الروم.

ناهيك عن نزاع هذه العناصر الثلاثة السياسي وأثره الكبير في انقسام الدولة الإسلامية إلى دول شتّى، فإن كل واحد منها كان يطبع البلاد التي يحكمها بطابعه الخاص؛ فطابع الترك كان حب الجندية والفروسية، واستكثار الجند من جنسهم، وكثرة الخلافات بينهم، وتعصب كلّ فريق لقائد ما، واحتقار أهل الأمصار التي يحكمونها، والانتصار لأهل السنة، وعدم الميل إلى الفلسفة والجدل، وتقريب علماء الدين لا سيما علماء التفسير والحديث، وحب الأموال وغصبها ومصادرتها، وقلة العناية بموارد المال والثروة.

أمّا طابع الفرس، الذين كانوا أهل حضارة موروثة، فكان رغد العيش والميل إلى الترف والنعيم واللذائذ، والمقدرة على تنظيم الحكم، وإدارة موارد الثروة، والعناية بالأدب والعلم، وكثرة مذاهبهم في الإسلام.

وأما طابع العرب، فكان في مجمله الميل إلى البداوة، والاعتزاز بالدم والقبيلة، وسرعة التأقلم والتحضر. ولم يكن تعصب الحمدانيين ضد الفرس والترك والديلم والروم فحسب، إنّما تخطاه إلى تعصبهم لقبيلتهم دون غيرها (٢٨٤)، وقد تقدم ما كان من أمرهم مع بعض القبائل كبني كلاب وبني قشير وبني عجلان. قال أبو فراس (٢٨٥):

# وقد علمت "ربيعة "بل" نـزارً بـانـا الـرأس والـنـاس الـذّنـابـى فـلـمـا أن طغت سفهاء «كعب» فـلـمـا أن طغت سفهاء «كعب»

المهم أنه كثيراً ما كان يتعاقب على القطر الواحد هذه العناصر الثلاثة أو اثنان منها؛ فالعراق تعاقبوا عليه جميعاً، وتعاقب على مصر العرب والترك، فكان لكل قطر مزاج هو نتيجة طبع الأمة مع من تعاقب عليها من عناصر وأجناس (٢٨٦).

والأهم أن ذلك أدى إلى أشياء من عدم التوازن، وإلى التفكك والمنازعات. فأهل السنة في عهد الخلفاء وعهد نفوذ الأتراك وإمرة الأمراء كانوا في أمان وحرية واطمئنان في حين أن الشيعة كانوا على غير هذا، وحدث العكس في ظل البويهيين. ولم يقف الأمر عند هذا، بل جازه إلى النزاع بين السنة والشيعة لا سيما زمن البويهيين. يقول أحمد أمين: «فكانت المملكة الإسلامية مسرحاً للعصبيات الجنسية والعصبيات المذهبيّ ق ، وأوضح الأمثلة لذلك حالة العراق في عهد الدولة البويهية. فقد كان مملوءاً بالأتراك والديلم، والأولون سنيّون، والآخرون فرس شيعيون، والحروب والفتن والمصادرات وكبس البيوت لا تنقطع بينهما. وقد ذهب في سبيل ذلك ضحايا كثيرة من الوزراء والكتّاب والعلماء ". ويستشهد ببختيار الديلمي، معتمداً على مسكويه في حوادث عام ٣٦٠ هـ، الذي عمد إلى عقد مصاهرات بين الباطن» (١٨٠٠) كالذي حدث في عهد الخليفة المطيع، إذ كُتب عام ١٥١ هـ لعن معاوية على أبواب مساجد بغداد، ومُحي في الليل، فأراد معز الدولة أن يعيده، لكن الوزير وسلم ". وفي يوم عاشوراء سنة ٢٥٦هـ ألزم معز الدولة الناس بغلق الأسواق، وعلقوا المهليه وسلم ". وفي يوم عاشوراء سنة ٢٥٣هـ ألزم معز الدولة الناس بغلق الأسواق، وعلقوا

عليها المسوح، وأخرجوا نساء منتشرات الشعور يلطمن في الشوارع ويقمن المآتم على الحسين، وهذا أول يوم يناح عليه فيه ببغداد. . . وفي الثاني عشر من ذي الحجة منها عمل عيد غدير خم، وضربت الدبادب (٢٨٨و ٢٨٨) . ولم يخل عهد الفاطميين في مصر من هذا كذلك لكنهم كانوا متسامحين إذ لم يمنعوا العامة عام 777ه من أن يحتفلوا بعيد لأهل السنة هو عيد دخول الرسول (ص) مع أبي بكر غار حراء (٢٩٠).

ليس هذا فحسب، إنما طالت الخلافات أهل السنة أنفسهم، فالحنابلة الذين كانوا قوة كبيرة، حالوا عام ٣١٠هـ دون دفن محمد بن جرير الطبري نهاراً، ودفن ليلاً بداره، لأنه جمع كتاباً في اختلاف الفقهاء لم يذكر فيه أحمد بن حنبل الذي كان يعده هـو محدّثاً (٢٩١).

وفي خلافة المقتدر بالله هاجت عام ١٨ هد فتنة كبرى ببغداد بسبب قوله تعالى: «عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً» (٢٩٢) ، إذ ذهب الحنابلة إلى أن معناها " يقعده على عرشه "، وزعم غيرهم أنها " الشفاعة"؛ ودام الخصام واقتتلوا جماعة كثيرة (٢٩٣). وقد كان للحنابلة دور كبير في النزاع بين المذاهب الفقهية. روى ابن الأثير في حوادث عام ٣٢٣هه، فقال (٢٩٤): " وفيها عظم أمر الحنابلة، وقويت شوكتهم، وصاروا يكبسون من دور القوّاد والعامّة، وإن وجدوا نبيذاً أراقوه، وإن وجدوا مغنية ضربوها وكسروا آلة الغناء، واعترضوا في البيع والشراء، ومشي الرجال مع النساء والصبيان...

وزاد شرّهم وفتنتهم واستظهروا بالعميان الذين كانوا يأوون المساجد، وكانوا إذا مرّ بهم شافعيّ المذهب أغروا به العميان، فيضربونه بعصيّهم حتى يكاد يموت. . . . " .

والظاهرة اللافتة للانتباه في هذا العصر اقتتال بعض هذه العناصر العرقية والمذهبية اقتتالاً داخلياً كالذي كان يحدث بين البويهيين أنفسهم، وبين بني حمدان ذاتهم، وبين الأتراك أعينهم، فضلاً عمّا كان يجري، أحياناً، من وقوف عنصر من

هذه العناصر المتضادة إلى جانب عنصر آخر. فالحسين بن حمدان عم سيف الدولة لم ينعه تشيعه من السعي في البيعة لابن المعتز (٢٩٥).

قد تكون هذه الظاهرة هي التي حدت ببعض الباحثين أن يقول (٢٩٦): " وأكبر الظن أن النزعة الدينية عند بني حمدان، وعند سائر حكام ذلك العصر جميعاً، كانت في الدرجة الثانية بعد شهوة الملك ونزعة التغلب "، في حين ذهب زكي المحاسني (٢٩٧) إلى أن: «الحرب المذهبية كانت الدافع الأول، وأن خوف الحمدانيين على بلادهم من استيلاء الروم عليها كان السبب الثاني ". غير أنه يستدرك، فيقول: " ولعل الحمدانيين كانوا يجمعون بين الأمرين، فتكون حروبهم تارة لهذا السبب الديني، وآونة لذلك الدنيوي ".

وثمة عناصر أخرى عرقية ودينية كان لها وجودها في هذا العصر، وكان لها أثرها في الحياة الاجتماعية والأدبية والفكرية كذلك.

فالروم الذين ترجع علاقة العرب والمسلمين بهم إلى ما قبل الإسلام، كثرت الحروب، كما تقدم، بينهم وبين المسلمين في هذا العصر، وظلت الثغور الجزرية والشامية في حالة استنفار واستعداد دائمين. وقد أدت تلك الحروب إلى أسر عدد كبير منهم، واسترقاق عدد آخر، وحوى الفصل الأول أمثلة كثيرة لهذا لا سيما بينهم وبين الحمدانيين. ولا بأس، هنا، من ذكر حرب نشبت بين الروم والمسلمين في صقلية عام ٣٥٣هـ، استولى المسلمون بعد سجال وكر وفر على "رمطة" عنوة، وقتلوا من فيها، وسبوا الحرم والصغار، وغنموا ما فيها، وكان شيئاً كثيراً عظيماً "(٢٩٨).

وقد نتج عن هذا وغيره انتشار الروم من جوار وغلمان انتشاراً واسعاً في قصور الخلفاء والموسرين، فالمقتدر الذي يقال إن أمه كانت رومية (٢٩٩)" كان في داره أحد عشر ألف غلام خصيان غير الصقالبة والروم والسود "(٢٠٠). أمّا سيف الدولة، فيروي ابن

خالويه عن أبي فراس (٢٠١): "وافى رسول ملك الروم يطلب الهدنة، فأمر سيف الدولة بالركوب بالسلاح فركب من داره ألف غلام مملوك بألف جوشن مذهب على ألف فرس عتيق، بألف تجفاف (٢٠٢).

والزنج، الذين كانوا يستقدمون، في الأغلب، من سواحل أفريقيا الشرقية للخدمة والذين كثروا في العراق وهدّدوا الدولة العباسية ما يزيد على أربع عشرة سنة (٢٥٥ – ٢٧٠ هـ) فيما عرف بثورة الزنج في البصرة (٢٠٠٠) حتى تغلب عليهم الموفق (٢٠٠٠) "ت ٢٧٨ هـ" (أخو الخليفة المعتمد على الله) وابنه أبو العباس (الخليفة المعتضد بالله بعد ذلك ٢٧٩ – ٢٨٩هـ) الذي لقب بـ " السفّاح الثاني " لأنه جدّد ملك بني العباس (٥٠٠٠)، إن أولئك الزنج كثروا كثرة ملحوظة في هذا العصر، فغصت بهم قصور الخلفاء والعظماء، حتى إن بيوت الأوساط والفقراء لم تكن لتخلو منهم، إذ كانت الجواري الســـود أرخص ثمناً من البيض (٢٠٠٠). ويقال، مثلاً، إن أمير الأمراء ابن رائق اشترى جارية مغنية بأربعة عشر ألف دينار (٢٠٠٠).

وكان لأهل الكتاب من نصارى ويهود انتشارهم في أرجاء الدولة الإسلامية ، وقد اعترف آدم متز بأن أكبر فرق بين الإمبراطورية الإسلامية وأوروبا ، التي كانت كلها على المسيحية في العصور الوسطى ، هو وجود عدد هائل من أهل الديانات الأخرى بين المسلمين (٢٠٨) . وفي أثناء القرن الرابع الهجري اعترف للمجوس بأنهم أهل ذمة كاليهود والنصارى (٢٠٩) .

ويبدو مما أورده المقدسي في "أحسن التقاسيم" أن أعداد اليهود في هذا القرن كانت أكثر من غيرهم لا سيما في العراق وبلاد العجم وجزيرة العرب، ويليهم المجوس في العراق وفارس حيث كان" المجوس أكثر من اليهود، وبه نصارى قليل (٢١٠). يذكر ابن الأثير في حوادث عام ٣٦٩ه أن فتنة عظيمة نشبت بين عامة شيراز من المسلمين

والمجوس نُهبت فيها دور المجوس، وضربوا وقتل منهم جماعة، ولما تناهى الخبر إلى مسامع عضد الدولة سيّر إليهم من جمع كلّ من له أثر في ذلك، وضربهم، وبالغ في تأديبهم وزجرهم (٢١١).

على أية حال فإن المشاغبات بين المسلمين وأهل الذمة كانت قليلة ، وقد ذكرها آدم متز مما يغنى عن ذكرها هنا(٢١٢).

يقول المقدسي عن الشام: "إن أكثر الجهابذة والصياغين والصيارفة والدبّاغين بهذا الإقليم يهود، وأكثر الأطباء والكتبة نصارى» (٣١٣) ".

لم يغيب أهل الكتاب في هذا العصر، أن يكون لبعضهم مناصب في الدولة، فقد كان إصطفان بن يعقوب النصراني (ت ٣٢٤هـ) صاحب بيت مال الخاصة لمؤنس الخادم (٢١٤)، واتخذ كل من عضد الدولة البويهي في بغداد والخليفة العزيز في القاهرة وزيراً نصرانياً (٢١٥). وعامل الفاطميون أهل الكتاب " معاملة تنطوي على العطف والرعاية، فتقلدوا أرقى المناصب في عهد الخليفة العزيز، وشغلوا في عهد المستنصر ومن جاء بعده من الخلفاء معظم المناصب المالية في الدولة، بل تقلدوا الوزارة أيضاً. (وقد أدى طمعهم في هذا إلى اعتناق أعداد منهم المذهب الإسماعيلي» (٢١٦).

صفوة القول بعد هذا العرض المكثف، أن "هذه العناصر الجنسية (العرقية) من أتراك وفرس وعرب وروم وزنج وغيرهم، وما تستلزم من عصبيات؛ وهذه العصبيات المذهبية والطائفية من تسنن وتشيّع، ومن حنابلة وشافعية وحنفية، ومن مسلمين ويهود ونصارى... كانت كلها حركات تموج بها المملكة الإسلامية، تتعاون حيناً، وتتفاعل حيناً، وتؤثر في السياسة وفي الدين وفي العلم، ونشأ عنها المؤامرات السرية أحياناً، والقتال الصريح أحياناً أخرى، وكان لها أثر واضح في كل ناحية من النواحي الاجتماعية: فقد أثّرت في الحياة المالية إمّا مباشرة وإمّا عن طريق الحكم والسياسة،

فعمّرت من ناحية وخرّبت من أخرى ، وعدّلت في ناحية وظلمت في أخرى .

وأثرت في المرأة بكثرة الأجناس ذوات الخصائص المختلفة، وقد حملت من هذه الأجناس خصائص الجمال والقبح في المظهر وفي الأخلاق وفي العادات، وغزون البيوت بما كان يعرضه النخاسون منهن في سوق الرقيق، وبما كان يحمله الغزاة معهم في حروبهم مع الروم ومع الترك ومع الفرس ومع الزنج، وما كانوا يوزعونه على الجنود وعلى الأهل والأقارب، وما كانوا يتخلون عنه فيعرضونه في الأسواق.

وأثّرت في الدين من كثرة الجدل بين الفقهاء . . . ، ومن تدخّل السياسة في الأمور الدينية والالتجاء إلى الفقهاء يسألونهم الحلول فيما يعرض لهم من مشاكل سياسية واجتماعية . . .

وبما كان من الاحتكاك الشديد بين المسلمين واليهود والنصارى، وما كان بينهم من تسامح أحياناً، وخصومة أحياناً أخرى. . . وأثّرت في العلم بما كان يحمله النصارى واليهود والفرس والهنود من علوم آبائهم. . . (٢١٧) ".

## (٢) الثراء والفقر: المظاهر والمخرجات:

الثراء والفقر هذا الثنائي المتضاد في أسبابه ومخرجاته ظاهرة لا يكاد يخلو منها عصر من العصور وإن تتفاوت تفاوتاً نسبياً، وهي في هذا القرن امتداد لما كان عليه الحال في معظم القرون السابقة لا سيما العصر العباسي الأول.

لقد كان الناس، في الغالب، طبقتين متوازيتين متمايزتين: ثرية مترفة تتمثل في أكثر الخلفاء والأمراء ورجالات الدولة وكل من يلوذ بهم بنحو من الأنحاء وسبب من الأسباب، وطبقة فقيرة من عامة الناس غير المنضوين في كنف الطبقة الأولى.

كانت أهم مصادر أموال الطبقة الأولى الجزية والخراج ينفقون منها، بعد أن

تدخل بيت المال، على أنفسهم ومناحي عيشهم المختلفة، ثم مصادرة أموال الموسرين إذا ما لزم الأمر.

والحقيقة أن الثروة في أصقاع المملكة الإسلامية في هذا العصر لم تكن موزعة توزيعاً عادلاً ولا متقارباً، وأن الحدود بين الطبقات كانت بارزة أشد البروز (٢١٨)، فضلاً عن استغلال الطبقة الأولى للطبقة الأخرى أبشع استغلال وأسوأه.

### أ- القصور وترف العيش؛

يتحدث التاريخ عن قصور خيالية شادها عدد من أفراد الطبقة الثرية ، وعما كان فيها من أثاث وفرش وخدم وغلمان وجوار، وما يدور فيها من مجالس اللهو والطرب والغناء وما إليها.

من أظهر الأمثلة على تلك القصور ماحوى قصر (أو قصور) الخليفة المقتدر بالله الذي فصّل الخطيب البغدادي في وصفه إثر زيارة رسول الروم لصاحبه، ومما قاله (٢١٩):

" وفتحت الخزائن، والآلات فيها مرتبة كما يفعل لخزائن العرائس، وقد علقت الستور ونظم جوهر الخلافة في قلايات على درج غشيت بالديباج الأسود، ولما دخل الرسول إلى دار الشجرة ورآها كثر تعجبه منها، وكانت شجرة من الفضة وزنها خمسمائة ألف درهم، عليها أطيار مصوغة من الفضة تصفر بحركات قد جعلت لها، فكان تعجب الرسول من ذلك أكثر من تعجبه من جميع ما شاهده. . .

كان عدد ما علّق في قصور أمير المؤمنين المقتدر بالله من الستور الديباج المذهبة بالطرز المذهبة الجليلة، المصورة بالجامات والفيلة والخيل والجمال والسباع والطرد (٢٢٠) والأرمنية والواسطيّة والبهنسيّة السواذج، والمنقوشة والديبقية المطرزة، ثمانية وثلاثين ألف ستر.

وأدخل رسل صاحب الروم من دهليز باب العامة الأعظم إلى الدار المعروفة بخان الخيل، وهي دار أكثرها أروقة بأساطين رخام، وكان فيها من الجانب الأيمن خمسمائة فرس عليها خمسمائة مركب ذهباً وفضة بغير أغشية، ومن الجانب الأيسر خمسمائة فرس عليها الجلال الديباج بالبراقع الطوال، وكل فرس في يد شاكري بالبزة الجميلة. ثم أدخلوا من هذه الدار إلى المرات والدهاليز المتصلة بحير الوحش، وكان في هذه الدار من أصناف الوحش التي أخرجت إليها من الحير قطعان تقرب من الناس، وتتشممهم وتأكل من أيديهم. ثم أخرجوا إلى دار فيها أربعة فيلة مزينة بالديباج والوشي، على كل فيل ثمانية نفر من السند والزراقين بالنار، فهال الرسل أمرها. ثم أخرجوا إلى دار فيها مائة سبع خمسون يمنة وخمسون يسرة، كل سبع منها في يد سباع وفي رؤوسها وأعناقها السلاسل والحديد. ثم أخرجوا إلى الجوسق المحدث، وهي دار بين بساتين في وسطها بركة رصاص قلعي (۱۳۲۲)، حواليها نهر رصاص قلعي أحسن من الفضة المجلوة، طول البركة ثلاثون ذراعاً في عشرين ذراعاً، فيها أربع طيارات لطاف بمجالس مذهبة. . . وحوالي هذه البركة بستان بميادين فيه نخل وأن عدده أربعمائة نخلة، وطول كل واحدة خمسة أذرع . . . .

ثم أخرجوا من هذه الدار إلى دار الشجرة، وفيها شجرة في وسط بركة كبيرة، مدورة فيها ماء صاف، وللشجرة ثمانية عشر غصناً لكل غصن منها شاخات كثيرة عليها الطيور والعصافير من كل نوع مذهبة ومفضضة، وأكثر قضبان الشجرة فضة، وبعضها مذهب. وهي تتمايل في أوقات، ولها ورق مختلف الألوان يتحرك كما تحرك الريح ورق الشجر، وكل من هذه الطيور يصفر ويهدر، وفي جانب الدار يمنة البركة تماثيل خمسة عشر فارساً على خمسة عشر فرساً قد ألبسوا الديباج وغيره، وفي أيديهم مطارد على رماح....

ثم أدخلوا إلى القصر المعروف بالفردوس فكان فيه من الفرش والآلات ما لا

يحصى ولا يحصر كثرة، وفي دهاليز الفردوس عشرة آلاف جوشن مذهبة معلقة. ثم أخرجوا منه إلى ممر طوله ثلاثمائة ذراع، قد علّق من جانبيه نحو من عشرة آلاف درقة وخوذة وبيضة ودرع وزردية وجعبة محلاة وقسيّ، وقد أقيم نحو ألفي خادم بيض وسود صفّين يمنة ويسرة. ثم أخرجوا بعد أن طيف بهم ثلاثة وعشرين قصراً إلى الصحن التسعيني وفيه الغلمان الحجريّة، بالسلاح الكامل، والبزّة الحسنة، والهيئة الرائعة. . . . وكانت عدة كثير من الخدم والصقالبة في سائر القصور، يسقون الناس الماء المبرد بالثلج والأشربة ومنهم من كان يطوف مع الرسل، فلطول المشي بهم جلسوا واستراحوا في سبعة مواضع واستسقوا الماء فسقوا، ووصلوا إلى حضرة المقتدر بالله وهو جالس في التاج مما يلي دجلة، بعد أن لبّس بالثياب الديبقية المطرزة بالذهب على سرير أبنوس قد فرش بالديبقيّ المطرّز بالذهب، وعلى رأسه الطويلة، ومن يمنة السرير تسعة عقود مثل السبّح معلقة، ومن يسرته تسعة أخرى من أفخر الجواهر وأعظمها قيمة تسعة عقود مثل السبّح معلقة، ومن يدي بليه خمسة من ولده ثلاثة يمنة واثنان ميسرة، عملي الرسول وترجمانه بين يدي المقتدر بالله . . . " .

والمقتدر، وإن كان جيد العقل صحيح الرأي، لكنه كان "مؤثراً للشهوات والشراب مبذّراً، وكان النساء غلبن عليه، فأخرج عليهن جميع جواهر الخلافة ونفائسها، وأعطى بعض حظاياه الدرّة اليتيمة ووزنها ثلاثة مثاقيل، وأعطى زيدان القهرمان سبحة جوهر لم يُرَ مثلها، وأتلف أموالاً كثيرة . . . "(٢٢٣).

ومن مظاهر إسرافه الأخرى أن النرجس الذي أراد أن يشرب عليه في بستان لطيف سمّد بالمسك بدلاً من السماد، ونهب البستانيون المسك بعد أن قام عنه، وقد خرج مال عظيم ثمناً له (٢٢٤). شبيه بهذا فعل الخليفة الراضي الذي أمر بتغيير مجلس شرابه العادي في أحضان الفاكهة مرتين بحيث فرش في الأولى "ريحاناً ونيلوفر"، وفي الأخرى غيّر الريحان بشيء من الكافور حتى صار "الريحان كالمغطّى

ببياض الكافور، وكأنه ثوب أخضر، قد ندف عليه قطن رقيق، أو روضة سقط عليها ضرائب الثلج "(٣٢٥). وينسب إليه أيضاً أنه أمر أن توزن كل آجرة جلس عليها واحد من ندمائه ويدفع إليه وزنها دراهم أو دنانير(٢٢٦).

ومن مظاهر إسراف غير الخلفاء أن أبا القاسم البريدي شرب بالبصرة على ورد بعشرين ألف درهم في يوم واحد (۲۲۷)، وأن الوزير المهلبي اشترى، في ثلاثة أيام متتابعة، ورداً بألف دينار، فطرح في بركة عظيمة كانت له في دار كبيرة تعرف بدار البركة، وشرب عليه، ونهب (۲۲۸).

الأمثلة كثيرة (٢٢٠) على القصور الفخمة والبساتين العريضة والأموال الطائلة كالذي يُروى عن بستان عضد الدولة وقصوره (٢٣٠)، الذي يصفه المقدسي بقوله: (٢٣١) «وبنى بشيراز داراً لم أرّ في شرق ولا غرب مثلها. . . خرق فيها الأنهار، ونصب عليها القباب، وأحاطها (٢٣٢) بالبساتين والأشجار، وحفر فيها الحياض . . . وسمعت رئيس الفرّاشين يقول: فيها ثلاثمائة وستون حجرة وداراً كان مجلسه كلّ يوم واحدة إلى الحول . . . " . وكذلك الأمر بشأن الحيوانات التي كان يربيها الوزير ابن مقلة في قصره، وأموال ابن الفرات وزير المقتدر الذي "كان يملك أموالاً كثيرة تزيد على عشرة آلاف دينار، وكان يستغل من ضياعه في كلّ سنة ألفي ألف دينار ينفقها (٢٣٣) "، وكذلك كان شأن الإخشيديين والفاطميين والأمويين بالأندلس (٤٣٤).

أمّا الحمدانيون فلم يكونوا، على الرغم من انشغالهم بحرب الروم وإخمادهم الفتن الداخلية ومنازعاتهم هم، في منأى عن سمت عصرهم من حيث بناء القصور والترف والانصراف إلى لذات الحياة ومتعها ما واتت الفرصة، وقد عُدّ غرام الحمدانيين ببناء القصور الفخمة "عدوى" سرت إليهم عن العباسيين من خلال إقامتهم ببغداد حقباً "لم يكونوا خلالها بعيدين عن قصور الخلفاء، لقد عرفوها من كثب، واشترك

بعضهم في الهجوم عليها عند عزل خليفة أو مطاردة قائد "(٢٢٥).

وكان أفخم قصور بني حمدان قصر سيف الدولة الذي أقامه بالحلبة شمالي عاصمته حلب وأجرى إليه نهر قويق وأطافه به (٢٣٦) وزينه بأيدي أسرى الروم الذين كان يحتفظ بهم ويحترمهم ويكافئهم أحسن مكافأة، فكان آية من آيات ذلك العصر كما وصفه بعض المستشرقين من مثل "سيشلمبرجر" Schlumberger و "دايفنش " Devens اللذين وصفاه بإعجاب منقطع النظير حتى عُد مدينة قائمة بذاتها، ومما قيل فيه نقلاً عن مؤرخين رومانيين: «وعندما فتحت أبواب القصر للمرة الأولى كان ذلك مثار الدهشة والإعجاب، لأن الأبواب كانت من البرونز النحاسي نقشت عليها آلاف التصاوير المستغربة الجميلة، وهي تدور على قواعد من الزجاج حتى لا تأتي بحركة، وإذ تدخل الباب تواجهك قاعات متتابعة ملأى بالأعمدة المرمرية المزركشة والموشاة بالذهب والفضة، وجعل المصورون رسوم الزهور في أواسط القبب العالية حيث حفروا بين جهة وأخرى آيات من كتاب الله الكريم بأحرف كوفية جميلة وأبيات مختارة لأعاظم الشعراء بأحرف فارسية فتّانة».

وقيل كذلك: "وكان للقاعة الكبرى خمس قبب بلون اللازورد يحملها (١٤٢) عموداً من المرمر المزركش بالفضة والذهب، تنيرها ألوف من النوافذ الزجاجية الملونة، وفي وسط كل عمود خرجت زهريات ملأى بالزهور والنباتات النادرة. وفي الوسط إفريز عظيم من خشب الأبنوس الموشى بالذهب جعل خصيصاً لجلوس الأمير ورجاله الأخصاء، وحفر عليه رسم الأمير منتصراً على الصحراء".

ناهيك عمًّا كان فيه من السجاد الفاخر والدمقس الغالي ومحارق البخور، والبحيرات المتناثرة في حدائقه، والحرم النفيس الذي كان يتسع لسكنى (٣٠٠) امرأة، والحمّامات الرائعة، والمياه البلورية التي كانت تتدفق من فم اثنتي عشرة سمكة من

الذهب، والإصطبلات ذات المعالف الرخامية لألف جواد وأكثر، والموسيقى التي كانت الراقصات تدخل على أنغامها متشحات بالغلالات الشفافة من حرير الموصل، وهن "يضربن بالدفوف ويتثنين برقصاتهن المثيرة (٢٢٧).

ولقد دعا هذا كلّه غوستاف سيشلمبرجر نفسه إلى أن يقول، كذلك: "ولقد أقسم مؤرخ بيزنطي زار حلب في عصر سيف الدولة أن قصور الخلفاء في بغداد وقصور ملوك الروم في القسطنطينية كانت أقل بهاء من قصور سيف الدولة. وقال هذا المؤرخ: «إن الفنون على تباين أنواعها كانت مضطهدة في عاصمة المسيحية، ولكنها كانت تنعم بتسامح كبير في عاصمة الدولة الحمدانية. . . وقد كان المصورون والمثّالون من الروم يخرجون من ديارهم على كره منهم، لأن قيصر قد أرادهم على هذا التشريد. . . فكانت حلب تستقبل جميع هؤلاء، وكان سيف الدولة يكرمهم، ثم يستفيد منهم، ويمتحن عبقرياتهم ثم يستغلها استغلالاً حسناً، ويقبس من تحاسينها وتزاويقها ما يزيد في تحاسين حضارة بلاده . . . (٢٢٨) ".

ذلكم هو القصر الذي هدمه، كما تقدم، "نيقفور فوكاس" عام ١٥٣ه حين استولى على حلب، ونهب كل ما فيه وأحرقه. ولولا ذلك لكان في حلب الشهباء اليوم «أثر فني قل أن يكون نظيره في الشرق، ولكانت الألف السنة التي تصرمت عليه قد زادته روعة وجمالاً وقيمة أثرية نادرة»(٢٢٩).

كانت قصور سيف الدولة تغص بالجواري من أسرى الروم. يقال كانت له «جارية من بنات ملوك الروم، لا يرى الدنيا إلا بها، ويشفق من الريح الهابة عليها فحسدتها سائر حظاياه على لطف محلها منه، وأزمعن إيقاع مكروه بها من سم وغيره، وبلغ سيف الدولة ذلك، فأمر بنقلها إلى بعض الحصون احتياطاً على روحها، وقال:

## راقبتنى العيون فيك فأشفق

تُ ولم أخلُ من إشهها فيها ورأيتُ العدول يحسدني فيها في منها من الأعلاق على منها الأعلاق على منها أن تكوني بعيداً في منيتُ أن تكوني بعيداً والذي بعيداً من الودّ باق والذي بيننا من الودّ باق ربّ هجرٍ يكون من خوف هجرٍ وفراق يكون غير وفراق يكون خوف فراق (٢٤٠)

وكان أكثر تلك القصور مسرحاً للهو والشراب والغناء. يذكر أن سيف الدولة وإن كان قلما ينشط لمجلس الأنس لاشتغاله عنه بتدبير الجيوش وملابسة الخطوب وممارسة الحرب -(٢٤٦) والوزير المهلبي كانا يتنافسان على مغنية أديبة مشهورة اسمها «الجيداء» التي كان لها في مجالس سيف الدولة من ارتجال الألحان والأدب البارع ما اشتهر أمره. واشتهر في عهده، كذلك، المغنية المشهورة " بنت يحنا " في أنطاكية (٢٤٢).

ويقال إن إحدى المحسنات من قيان بغداد وافت حلب، فتاقت نفس أبي فراس إلى سماعها، ولم ير أن يبدأ باستدعائها قبل سيف الدولة، فكتب إليه يحثّه على استحضارها، فقال (٢٤٣):

مصحالك الجوزاء، بل أرفع وصدرك الدهاء المناء (٢٤٤٣)، بل أوسع وصدرك الدي لم يسزل وقالبك السرحب الدي لم يسزل لله موضع والمهازل به موضع وقد سمعاً غدا وسمعاً غدا قرع العود سمعاً غدا قرع العوالي جلّ ما يسمع فجودك الغامر ما ينقضي وفضلك الباهر لا يُدْفَع وُ

وبلغت هذه الأبيات الوزير المهلبي، فأمر القيان والقوّالين بحفظها وتلحينها، وصار لا يشرب إلا عليها.

ويقال إن "الهنكري "مغني سيف الدولة كان يغني له ـ فيما يغني ـ بعض أشعار ابن الحجّاج (الحسن بن أحمد) الشاعر المعروف بالتهتك والسخف والمجون (٢٤٥)، من مثل:

أميري يا من ندى كفّهِ
يزيد على العارض المصطر
أرى يومنا يوم كأس تدو
ر من يدد في دعج أدْ ور
وأبيضَ يحدوكَ سكر الغرام
على لثم شاربه الأخضر
بحمرة وجنته تستدلُ
على أنّه من بني الأصفر
وشعر ابن حجّاج يا سيّدي

ومثل:

مَ الِكُ لَ و لَم يَ كُنْ مِن مُ الْكِهِ غير دار وُشَّ حَتْ بالنَّعمِ لو رمى شدّاد فيها طرفهُ زهّدتْه بعدها في إرم

كل هذا جنباً إلى جنب مع ما تتناقله كتب التاريخ عمّا كانت عليه حلب في عهد سيف الدولة من " مجد وزهو وعمران واستباقها المدن المجاورة لاحتضان ثقافة

البيزنطيين وكل ما أخذه العباسيون عن حضارة الفرس والإغريق حتى أصبحت بقية العواصم كدمشق وبغداد تحسدها على مركزها المدني الجديد، وتتمنى لو أن لها بعض صوره وألوانه ولكن هذا المركز الأثيل الذي تمتعت به في عهد الحمدانيين لم يطل... (٢٤٦)".

وكان للحمدانيين بالموصل قصورهم أيضاً من مثل قصر ناصر الدولة الذي أسهب السري الرفّاء في وصفه ووصف بستانه والدولاب الذي كان فيه، فقال فيما قال(٢٤٧):

والقصر يبسم في وجه الضحي فترى

وجه الضحى عندما أبدى لنا شحبا يبيتُ أعلاه بالجوزاء مُنْتطقاً

ويغتدي برداء الغيم مُحتجبا إذا القصور إلى أربابها انتسبت

أضحى إلى القمّة العلياء مُنْتسبا أنشأته منزلاً في قلب دجلة لا

تمتاح جنّته الغدران والقُلُبا

كأنَّ بينهما من رقَّةٍ نَسبا فمن جنان تُريكَ النَّور مُبتسماً

في غير إبّانه والماء مُنسكبا ومن سواق على خضراء تحسبها

مخضرة البُسط سلّوا فوقها القُضُبا كان دولابها إذ حنّ مُعُنت رب بُ

ناى فحنَّ إلى أوطانه طَرَبا

والقصيدة طويلة لا تكاد تترك شيئاً عن القصر ومتعلقاته الجمالية الكثيرة. وبنى أبو فراس، كذلك، المنازل الكبيرة والدور الفخمة بمنبج، تلك التي تذكّرها وحنّ إليها وعرّف بها، وهو في أسر الروم، في الهمزية التي مطلعها (٢٤٨):

## 

ولم تكن القصور في عهد بني حمدان وقفاً عليهم وحدهم، إنما بنى عمالهم قصوراً لهم كذلك، من مثل قصر كاتب سيف الدولة ونديمه أبي محمد عبدالله بن محمد بن الفيّاض في حلب كما يبدو من قصيدة طويلة مدحه فيها السريّ الرّفاء، فقال (٢٤٩):

## وبين ملاعبِ الدَّيرينِ مَ<u>غُنى</u> غ<u>ن</u>يتُ به ودار أخٍ حميم

ومن مظاهر الطبقة المترفة الاجتماعية الطعام والشراب، فقد كان في بيوت الكبراء، فضلاً عن الخلفاء عمل "صاحب المطبخ " و " الشرابي " الذي يعنى بالشراب وآلته وبالفاكهة والروائح (٢٠٠٠). ولقد أسرفوا، بعد عصور الإسلام الذهبية الأولى، في الطعام والشراب ولوازمهما إسرافاً شديداً لا سيما بعد امتزاج الأعراق المختلفة.

واستمرت في هذا العصر أنواع المطعوم والمشروب ورسومها المختلفة بوسائل وأنماط من التفنن والتأنق حتى إنَّ المؤرخ المعروف مسكويه الذي كان خازن كتب عضد الدولة ألَّف في الطبيخ كتاباً عنوانه " تركيب الباجات من الأطعمة "، وقد " أحكمه غايات الإحكام، وأتى فيه من أصول علم الطبخ بكل غريب حسن "(٢٥١). ومن رسومهم أنهم كانوا يفصلون وقت المسامرة عن وقت الطعام، وكان لا يبتدىء إلا مع أقداح الشراب، وكانت المشهيّات تسمى " النُّقل " - وهي فارسية -، وكان لأهل

التظرّف، نساء ورجالاً تحديداً، رسوم خاصة في هذا وفي أكلهم عامة كما يروي «الوشّاء»(٢٥٢).

وكان الإخشيديون يعنون بالطعام عناية خاصة من حيث تنوعه وقيمته الغذائية حتى إنه كان للإخشيد طبيب خاص لهذا الغرض وربما لغيره كذلك، ويُذكّر شيء من هذا عن سيف الدولة الذي كان يحضر على مائدته، حين يأكل، أربعة وعشرون طبيباً ليدلّوه على ما يوائم مزاجه من الطعام (٢٥٣).

وكان كافور ينفق على مائدته إلى حد التبذير (٢٥٤)، روى ابن خلكان عن وكيل كافور: "خدمت الأستاذ والجراية التي يطلعها ثلاث عشرة جراية في كلّ يوم، ومات وقد بلغت على يدي ثلاثة عشر ألفاً في كل يوم "(٥٥٠).

ومن العجب ما يروى، مثلاً، عن الوزير المهلبي (الحسن بن محمد) في شدّة تأنقه بلباسه وطعامه حتى إنه كان لا يأكل إلا بملاعق الذهب، وما كان يأكل بالملعقة إلا لقمة واحدة، فكان يوضع له على المائدة أكثر من ثلاثين ملعقة  $(r^{\circ 7})$ ، وهو الذي حدّث عن نفسه أنه كان في أيام حداثته وقصر حاله يسكن داراً لطيفة  $(r^{\circ 7})$  (صغيرة).

وكثيراً ما كان يجمع على مائدته العلماء والكتاب والندماء، ويكثر الحديث على الطعام وأكثره مذاكرة بالأدب وضروب الحديث الأخرى (٢٥٨). وكان يفعل قريباً من هذا الوزير ابن الفرات في مطالع القرن الرابع الهجري (٢٥٩).

ومن مظاهر ترفه الأخرى ما حدّث به القاضي أبو علي التنوخي، فقال: (٢٦٠) «شاهدت أبا محمد المهلبي قد ابتيع له في ثلاثة أيام ورد بألف دينار فَرش به مجالسه وطرحه في بركة عظيمة كانت في داره، ولها فوّارات عجيبة يطرح الورد في مائها وتنفضه، وبعد شرابه عليه وبلوغه ما أراده منه أنهبه ".

أمّا الشراب فقد كان، على الرغم من تحريمه دينياً، منتشراً بكثرة، وكان يعاقره الخلفاء والكبراء والعلماء والعامة، وقد كانت له، كالطعام، رسوم وتقاليد خاصة أيضاً (٢٦١).

فالخليفة القاهر بالله ( ٣٢٠ - ٣٢١هـ) أمر عام ٣٢١هـ بتحريم الغناء والخمر وسائر الأنبذة، وقبض على المغنين، ونفى المخانيث، وكسر آلات اللهو، وأمر ببيع المغنيات من الجواري على أنهن سواذج، وكان مع ذلك لا يصحو من السكر، ولا يفتر عن سماع الغناء (٢٦٢).

ويقول الصولي (٢٦٣) عن الخليفة الراضي بالله (٣٢٢ – ٣٢٩هـ): "ولم يزل الراضي نحو سنتين من خلافته، لا يشرب النبيذ ونشربه نحن بين يديه، وربما شرب الجلاب (٢٦٤) وأنا مصوب له ذلك مساعد عليه حتى أغواه أصحابنا، فقال: إني أعطيت الله عهداً أن لا أشربه أبداً. وكتب رقعة بلفظه بيمينه وعرضها على الفقهاء، فوجد رخصة، فوجّه بألف دينار إلي لأتصدق بها عنه، وشرب ". أمّا الخليفة المستكفي بالله (٣٣٣ – ٣٣٤ هـ) فكان قد ترك النبيذ، وحين أفضت الخلافة إليه دعا به من وقته، ودعا إلى شربه (٢٦٥).

ويحكى عن أبي منصور الأزهري اللغوي المشهور صاحب "تهذيب اللغة " أنه دخل على ابن دريد محمد بن الحسن (٢٢٣ - ٢٢١هـ) صاحب "جمهرة اللغة " «والاشتقاق»، وقد جاز التسعين، فوجده سكران، فلم يعد إليه قط (٢٦٦). وكان زوّاره يدخلون عليه، فيستحيون مما يرونه من العيدان المعلقة والشراب المصفّى موضوع، وهو في تلك السن (٢٦٧).

والغريب ما يرويه المقدسي عن الشراب في مصر، فيقول: (٢٦٨) «لا يتورع مشايخهم (٢٦٨) عن شرب الخمور... وترى الشيخ سكران».

وكان من مستلزمات الشراب الغناء والرقص والحكايات القصيرة من النوادر وأحاديث اللباقة (٢٧١)، وربما متع أخرى كما في الحكاية الطويلة التي يرويها التنوخي والتي تجمع كل المتع والملاذ الحسية (٢٧١). وقد كان للموسيقى شأن في بلاط سيف الدولة كما تدل الرواية الآتية المبنيّة على حوار بين سيف الدولة وأبي نصر الفارابي الفيلسوف (ت ٣٣٩هه) في أول لقاء بينهما بعد أن خلا المجلس إلا منهما "... فقال السيف الدولة) له: هل لك في أن تأكل؟ فقال: لا، فقال: فهل تشرب؟ فقال: لا، فقال: فهل تسمع؟ فقال: نعم. فأمر سيف الدولة بإحضار القيان، فحضر كل ماهر في هذه الصناعة بأنواع الملاهي، فلم يحرك أحد منهم آلته إلا عابه أبو نصر، وقال له: أخطأت. فقال له سيف الدولة: وهل تحسن في هذه الصناعة شيئاً؟ فقال: نعم، ثم أخرج من وسطه خريطة ففتحها وأخرج منها عيداناً وركّبها، ثم لعب بها، فضحك أخرج من وسطه خريطة ففتحها وأخرج منها عيداناً وركّبها، ثم لعب بها، فضحك منها كل من في المجلس، ثم فكّها وحرّكها فنام كل من في المجلس حتى البواب، فتركهم نياماً وخرج (٢٧٢)".

وقد كرر هذه الحادثة في مجلس للصاحب بن عبّاد، وكتب على "البربط" قد حضر أبو نصر الفارابي واستهزأتم به فنوّمكم، وغاب " فلما أفاق الصاحب وندماؤه تعجبوا من حذقه في صناعة الموسيقى، وتأسفوا على فوات منادمته، ثم قال الصاحب: أديروا الكؤوس على اسمه لعل الزمان يردّه علينا، ولما قرأ ما كتب على العود وعرف أنه أبو نصر شقّ جيبه واستغاث، وجهز أعوانه في طلبه (٢٧٣). والفارابي هو واضع آلة "القانون" وأول من ركبّها هذا التركيب (١٤٧٦)، وقد قيل بأنه كان مطرب سيف الدولة (٢٠٧٦)، الذي أكرمه إكراماً عظيماً وعظمت منزلته عنده، وكان أنه لم يقبل منه سوى أربعة دراهم يومياً لأنه كان أزهد الناس في الدنيا لا يحتفل بأمر مكسب ولا مسكن ولا بشيء من أمور الدنيا (٢٧٦). ولما مات صلّى عليه

سيف الدولة في أربعة من خواصه (٣٧٧).

ومن مظاهر الترف غير المسوع ما يتصل بالموت، ناهيك عن المقابر الخاصة  $(^{(77)})$ ، من حيث تغسيل العظماء والكبراء وتكفينهم، فلما مات سيف الدولة غُسِّل تسع  $^{(77)}$  مرات بالماء وماء الورد والعطور السائلة، ثم ثلاث مرات بالماء المقطّر، ونشف بدبيقي  $^{(77)}$  ثمنه خمسون ديناراً أخذه الغاسل قاضي الكوفة عبدالحميد بن سهل المالكي فضلاً عن أجرته، ثم دهن بالزعفران والكافور، ووضع على خديه ورقبته مائة مثقال من الغالية، وفي عينيه وأذنيه ثلاثون مثقالاً من الكافور، وبلغ ثمن كفنه ألف دينار، ثم وضع في تابوته ورش عليه الكافور $^{(77)}$ .

ولما مات يعقوب بن كلّس (بكسر الكاف) وزير العزيز صاحب مصر عام ٣٨٠ هـ كُفِّن وحُنَّظ بعشرة آلاف دينار، وأمر العزيز أن يدفن في داره أي دار الوزارة بالقاهرة داخل باب النصر في قبة كان قد بناها، وألحده بيده في قبره، وانصرف حزيناً لفقده، وأمر بإغلاق الدواوين أياماً بعده. وابن كلّس هو الذي أوصى في علة وفاته العزيز بأن «سالم الروم ما سالموك، واقنع من الحمدانيّة بالدعوة والسكّة ". ويقال إن إقطاعه من العزيز كان مائة ألف دينار سنوياً ووجد له من العبيد والمماليك أربعة آلاف غلام، وجوهر بأربعمائة ألف دينار، وبزّ من كل صنف بخمسمائة ألف دينار، وكان، على الرغم من كل هذا، مديناً للتجار بستة عشر ألف دينار قضاها عنه العزيز من بيت المال (٢٨٢).

## ب - الألعاب:<sup>(٣٨٣)</sup>

واستمرت في هذا العصر ضروب التسلي بالألعاب المختلفة الأصيلة والوافدة، وكانت في الأعم الأغلب من ألعاب الكبراء والأثرياء والخواص. فالشطرنج الذي عرفه المسلمون منذ عهد الخليفة الرشيد، كان أبو بكر الصولي (ت ٣٣٥ أو ٣٣٦هـ)، مثلاً،

أوحد وقته فيه إذ أضيف إلى اسمه لقب" الشطرنجي"، وضرب فيه المثل فقيل: «فلان يلعب الشطرنج مثل الصولي» حتى زُعم خطأ أنه هو الذي "وضع الشطرنج "(٢٨٤)، وذهب الخليفة الراضي إلى أن لعب الصولي بالشطرنج أحسن من بستان مونق وزهر رائق. وكانت اللّعبة سبب تفضيل المكتفي له (٢٨٥). ومنها النرد والصوالجة (الكرة والصولجان)، وهما لعبتان فارسيتان. ويقال إن الرشيد كان أول مسن لعب النرد (٢٨٦). وكان للشطرنج والنرد آداب خاصة تجب مراعاتها والأخذ بها لا سيما في حال لعب الندمان مع الرؤساء (٢٨٧).

وسباق الخيل كان من أهم الرياضات، وكذلك الصيد والقنص بضروبها كافة، وارتباط الحيوانات كالسباع وصيدها كما كان دأب الخليفة الفاطمي العزيز بالله مثلاً. ولتساج الدولة بن عضد الدولة البويهي قصيدة طرديّة يصف فيها الصيد بالفهود مطلعها: (۲۸۸)

# صرنا مع الصباح بالفهود مردفة فوق متون القُود

ولأبي فراس نفسه مزدوجة طردية طويلة تدل على ولوعه وولوع الحمدانيين بالصيد، مطلعها: (٢٨٩).

## مــا الــعــمــر مــا طــالتْ به الــدهــورُ الـــعـــمـــر مـــا تمّ به الـــســرورُ

وألف كشاجم الرملي في هذا العصر كتابه "المصايد والمطارد". وكانت السباحة والمصارعة من أشهر ضروب التسلية في هذا العصر. يقول السيوطي (٢٩٠٠) عن الخليفة المستكفي بالله / أبي القاسم (٣٣٣ - ٣٣٤ هـ): "... وأغرى المصارعين والسبّاحين، فانهمك شباب بغداد في تعلم المصارعة والسباحة، حتى صار السبّاح يسبح وعلى يده كانون وفوقه قدرة، فيسبح حتى ينضج اللحم".

#### ج - الأعياد والمواكب والاحتفالات:

ظل الاحتفال بالأعياد في هذا العصر قائماً كما كان الأمر عليه في العصر الذي قبله، كالأعياد الدينية: الفطر والأضحى ورأس السنة الهجرية عند المسلمين عامة لا سيما في البلاد والمدن التي يكون الشعور الإسلامي فيها قوياً من مثل طرسوس التي كانت قبلة أهل الغزو من المسلمين في الاحتفال بالعيدين اللذين كانا يُعَدّان من محاسن الإسلام، ولما ضاعت من المسلمين ظلت صقلية معروفة بحسن عيديها (٢٩١). وكان الفاطميون في مصر يحتفلون بأعياد أخرى غير العيدين الكبيرين ورأس السنة، من الفاطميون في مصر يحتفلون بأعياد أخرى غير العيدين الكبيرين ورأس السنة، من مثل: يوم عاشوراء، ومولد الإمام علي كرم الله وجهه، ومولد ابنيه الحسن والحسين رضي الله عنهم (٢٩٢).

وكان الناس يحتفلون، كذلك، بالنوروز والمهرجان والرام التي أصبحت في الأعصر العباسية من الأعياد القومية تُقَدم فيها التهنئات والهدايا ويتغنى بها الشعراء والكتّاب. وكان النصارى وغيرهم يحتفلون بأعيادهم. وقد كانت للأعياد كافة تقاليد وعادات ورسوم خاصة (٢٩٣).

وكانوا يعنون كثيراً بالاحتفالات التي تتبدّى فيها مظاهر الأبهة والعظمة، كالذي أجري عام ٣٠٥ هـ في عهد المقتدر لرسولي ملك الروم إذ أدخلا عليه بعد مراسم خاصة " وقد جلس لهما، واصطف الأجناد بالسلاح والزينة التامة "(٢٩٤)، وقد توسع السيوطي في وصف هذا الاحتفال (٢٩٥). وكان من هذا الضرب استقبال الحاكم الفاطمي رسول إمبراطور الروم، واستقبال الحكم المستنصر عام ٣٥١ هـ لأردون ملك الروم في قرطبة (٢٩٦).

ومن مظاهر الاحتفالات ضرب السكة كالذي فعله سيف الدولة عام ٣٥٤هـ حين زُوَّج (٢٩٧٧) ابنته "ست الناس " من أبي تغلب الحمداني ، إذ ضرب دنانير خاصة على أحد

وجهيها "محمد رسول الله، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فاطمة الزهراء، الحسن والحسين، جبريل"، وعلى الوجه الآخر" أمير المؤمنين المطيع لله، الأميران الفاضلان ناصر الدولة وسيف الدولة، الأميران أبو تغلب وأبو المكارم "(٢٩٨).

أما المواكب التي يراد بها خروج الخليفة أو السلطان أو الأمير أو من لف لفهم في عيد أو غير عيد، فكانت معروفة منذ أقدم العصور وعند العرب منذ الجاهلية، وقد كان لكل عصر سماته ومظاهره، وليس من شك في أن تلك السمات والمظاهر قد تطورت في هذا العصر من جرّاء اختلاط العرب في أعصر الحضارة والتمدن بغيرهم من أهل الحضارات القديمة كالفرس والروم، وقد كانت تلك المواكب تختلف وفقاً لأهدافها وناسها ومناسباتها (٢٩٩).

ولقد كانت المواكب في الأعصر العباسية جميعاً - وهذا العصر الذي ندرسه فيها - أروع من مواكب الأمويين عموماً، لا سيما في أيام الجمع وفي مواكب الحج. ولم تكن المواكب العباسية - في الأغلب - تخرج عن أنهم "كانوا يخرجون على الخيول أو في القباب، وحولهم الأعوان ركوباً والشرطة مشاة، وكذلك الغلمان على اختلاف طبقاتهم يلبسون مناطق الذهب أو يحملون المقارع أو الطبرزينات (١٠٠٠) المحلاة بالذهب، ويقف الناس أو الجند في الطريق صفين يسير الموكب بينهما. ويختلف طول هذا الموكب باختلاف ما يريدونه من إظهار الأبهة "(١٠٠١).

وقلّد الخلفاء الفاطميون العباسيين في مواكبهم، وزادوا عليهم الركوب بالمظلّة والشمسيّة اللتين كانوا يستعملونهما يوم الجمعة إلى الجامع الأزهر بين حوالي (٠٠٠٥) ماش، وعلى الخليفة الطيلسان والسيف وبيده قضيب الخلافة حتى يأتي الجامع ويصلي، فضلاً عن رسوم كثيرة يؤدونها قبل الصلاة وكانت لهم رسوم أخرى في المبايعة أو الاحتفال بفتح (٢٠٠٠).

أمَّا السلاجقة ، فكانوا يركبون بالطبل والبوق والعلم وبالجتر (٤٠٣) على

رؤوسهم (أعنه). ومن الأمثلة على مواكب الحج، أن جميلة بنت ناصر الدولة الحمداني حجت عام ٣٦٦هد في موكب من (٤٠٠) جمل، ونشرت في الكعبة عشرة آلاف دينار، وخلعت على الناس خمسين ألف ثوب (٥٠٠).

ويقال إن سيف الدولة كان يركب في خمسة آلاف من الجند وألفين من غلمانه ليزور قبر والدته (٢٠٠٠).

#### د - الفقر: الأسباب والمخرجات:

قال الشاعر:

ذرياني للغنى أسعى فانتي رأيت للناس شرهم الفقيل رأيت الناس شرهم الفقيل وأبعدهم وأهونهم عليهم وإن أمسى له حسب وخير رُ(٧٠٤) ويُ قصيه النديّ، وتزدريه حليلته، وينه ره الصغير وتلائد في ذا الغني وله جلال يكاد فواد صاحبه يطير ولل يكاد فواد صاحبه يطير ولل في في ولل خين ربّ غفور ولكن الغني ربّ غفور ولكن الغني ربّ غفور ورأي

وقال آخر : (۲۰۸)

حياة بلا مال حياة ذميمة وعلم بلا جاه كلام مُضيعً

قاتل الله الفقر ما أصعبه! ألم يقل الإمام عليّ، كرّم الله وجهه: «لو كان الفقر

رجلاً لقتلته». الفقر ظاهرة عامة لا يكاد يخلو منها عصر أو زمن مهما أوتي من الثراء والبذخ والترف، حتى العصور التي تكاد تستفحل فيها هذه الأمور! إن هذا العصر ليس بدعاً بين الأعصر الخوالي واللواحق، فهو، مثلاً، كالقرن الثاني الهجري (٢٠٠٩) استشرى فيه الفقر على الرغم من مظاهر الثراء وكثرة الموسرين وتعدّد ضروب اللهو والبذخ وما إليها. ولقد طال الفقر فيه عامة الناس من غير الخلفاء وعمّال الدولة الكبار ومن يلوذ بهم ويعيش في أكنافهم، حتى إنّ بعض الخلفاء، الذين أسقط في أيديهم، ووقف بجامع المنصور يطلب الصدقة من الناس، فرآه بعض الهاشميين فمنعه من ذلك وأعطاه خمسمائة درهم (١٠٤٠). ويكاد أحمد أمين في عدد من الأقوال يلخص الموضوع وأعطاه خمسمائة درهم (١١٤٠): "لقد كان التوازن الاجتماعي في هذا العصر مختلاً في الناحية المالية، فلا تقارب. وما نجده من وصف الإمعان في الحضارة والإسراف في الترف والتفنن في النعيم، إنّما هو وصف فئة قليلة العدد، وهي قد أسرفت في الترف على حساب إمعان السواد الأعظم في البؤس. وفي الناحية الخلقية انحلال بين الأغنياء، وتكبر وتجبر من الساسة وأولي الأمر، وذلة وضعة في الفقراء البائسين؛ وما يوى لنا من عزة وإباء، وتمسك بالحق وبالفضيلة، فصفات الأقاين النادرين".

ويقول: (٢١٢) "قد كان هناك طبقتان متميزتان كلّ التميز، فالخليفة ورجال دولته وأهلوهم وأتباعهم طبقة الخاصة، وهم عدد قليل بالنسبة إلى مجموع الأمة، وبقية الناس - وهم الأكثر - طبقة العامة من علماء وتجار وصنّاع ومزارعين ورعاع، وأغلب هؤلاء فقراء إلاّ من اتصل منهم بالخلفاء والأمراء ".

ويقول: (٢١٣) كان عصراً أرستقراطياً لا ينعم فيه إلا الأرستقراطيون ومن شاء أن يعيش على موائدهم، بل من شاءوا أن يُؤكّلوه من موائدهم. . . وأمّا من بعدوا عن القصور (من العلماء) فكانوا فقراء غالباً لا يكادون يجدون ما يسدّ رمقهم. . . ".

ويقول: (١٤١٤) "... لهذا كله كانت كل أنظار الناس موجهة إلى الخلفاء والأمراء؛ فالعلماء إن أرادوا الغنى لم يجدوه إلا في خدمتهم؛ والشعراء إن أرادوا الغيش لم يجدوه إلا في مديحهم؛ والتُجار إن وقع شيء ثمين في يدهم من جوهر أو جَوار لا يجدون نَفاقاً لها إلا في قصورهم؛ والصنّاع إذا أحسنوا صناعة شيء فهم مقصدهم. أمّا سائر الشعب ففقير بائس قلّ أن يجد الكفاف . . . ".

وليس من شك في أن كان لهذا الأمر وغيره من مصادر المال الأخرى في هذا العصر من ضرائب وجزية وجباية وخراج وإقطاع ومصادرة أموال (٢٠١٥) بعض الخلفاء والأمراء والوزراء وذوي قرباهم بعد أن تدور بهم الدوائر وينقلب السحر على الساحر، فضلاً عن الحروب والمنازعات والفتن بين الطوائف وأصحاب المذاهب والنتحل وإفساد اللصوص وقطّاع الطرق ومن إليهم، ليس من شك في أن أكثرها قد ساعد على خلق الفقر والحياة الاقتصادية المتردية، وأن بعضها والمصادرة تحديداً تسبب في إخفاء الأموال والتظاهر بالفقر، وهرب بعيدي النظر من التقرب من الخلفاء وذويهم، ونشأ في الأدب العربي كثير من الشعر والنثر يحمد الفقر والبعد عن البلاط، كما نشأ شيوع التصوف والميل إليه (٢١٤).

يقول عبدالجيد الحر: "وهذا الإسراف البعيد عن كل دراسة مالية صحيحة، وتلك اللامبالاة في تصريف شؤون الدولة، وإكثار الإنفاق على ما أعطي ولم ينفّذ في مرافق الدولة وداخل البلاط؛ أدّى إلى حالة إقتصادية متردّية، لقي السكان منها أشدّ العنف والإجهاد والضَّنك. وكان لا بدّ للأسعار من أن ترتفع إزاء تلك الفوضى الضاربة عرض الحائط بحاجات الشعب الفقير المعدم، والمؤدية ـ فيما بعد ـ إلى اضطراب اجتماعي سيّئ العواقب على مركز الخليفة والرعيّة في آن "(١٧٠).

يقال، مثلاً، إنه لما أحصيت ثروة عضد الدولة بعد وفاته كانت: ٢,٨٧٥, ٢٨

ديناراً و ٧٩٠, ٨٦٠, ٧٩٠ درهماً، وشيئاً كثيراً من الجواهر واليواقيت واللؤلؤ والماس والبلور والسلاح والمتاع (١٠٠)، رُوي عنه أنّه لما احتضر ما كان لسانه ينطق إلا بقولـــه تعالى: (٤١٩) «ما أغنى عني ماليه. هلك عني سلطانيه» (٤٢٠).

ويقال إن ابن الفرات وزير المقتدر لثلاث مرّات كان يملك من الأموال ما يزيد على عشرة آلاف ألف دينار سنوياً، وأنه أعطى أبا بكر الصولي ستمائة دينار على قصيدة واحدة مدحه فيها (٢١٠).

أمّا سيف الدولة فقد ضرب، حين زوّج ولديه، دنانير من الذهب (٢٢٠). فمن مظاهر التردي العام والغلاء، مثلاً، ما يذكره ابن الأثير في حوادث عام ٣٣٤ه: «وفيها اشتد الغلاء ببغداد حتى أكل الناس الميتة، والكلاب، والسنانير، وأخذ بعضهم ومعه صبي قد شواه ليأكله، وأكل الناس خروب الشوك فأكثروا منه، وكانوا يسلقون حبّه ويأكلونه، فلحق الناس أمراض وأورام في أحشائهم، وكثر فيهم الموت حتى عجز الناس عن دفن الموتى، فكانت الكلاب تأكل لحومهم، وانحدر كثير من أهل بغداد إلى البصرة فمات أكثرهم في الطريق، ومن وصل منهم مات بعد مديدة يسيرة، وبيعت الدور والعقار بالخبز، فلما دخلت الغلات انحل السعر» (٢٢١).

ويذكر أنه في عام ٣٧٣هـ" غلت الأسعار بالعراق وما يجاوره من البلاد، وعدمت الأقوات، فمات كثير من الناس جوعاً "(٤٢٤)، وأنه في عام ٣٧٦هـ" كان بالعراق غلاء شديد جلا لشدّته أكثر أهله" (٤٢٥).

ويقول في حوادث عام ٣٨٢ هـ: "وفيها غلت الأسعار ببغداد، فبيع رطل الخبز بأربعين درهماً "(٢٦١)، ويقول في عام ٣٨٣هـ: "كان بالعراق غلاء شديد، فبيعت كارة (٤٢٦) الدقيق بمائتين وستين درهماً، وكرّ (٢٥٨) الحنطة بستة آلاف وستمائة درهم

غياثيّة "(٤٢٩).

أمّا مظاهر فقر العلماء والأدباء وعامة الناس ممن لم تتصل أسبابهم بذوي السلطان والحكم فكثيرة. فالقاضي عبدالوهاب البغدادي المالكي (٣٦٢ – ٤٢٢هـ)، الذي كان فقيها أديباً شاعراً وكان ثقة لم يُلقَ من المالكيين أحد أفقه منه، نَبَتْ به بغداد فغادرها إلى مصر وهو يقول لمن شيّعه من أهلها: "لو وجدت بين ظهرانيكم رغيفين كلّ غداة وعشيّة ما عدلت ببلدكم بلوغ أمنية "، وقال شعراً:

سلامٌ على بغدادَ في كلّ موطن وحُقَّ لها مِنْي سلام مُضاعَفُ وحُقَّ لها مِنْي سلام مُضاعَفُ فو اللهِ ما فارقتُها عن قلصى بها وإنّي بشطيْ جانبيها لعارف ولكنها ضاقتْ عليَّ بأسرها ولكنها ضاقتْ عليَّ بأسرها ولم تكن الأرزاق فيها تُساعف وكانتْ كخلِّ كنتُ أهوى دنوهُ وأخلاقه تناى به وتُخالفُ

ويقال إنه مات لأول ما وصل مصر من أكلة اشتهاها فأكلها، وإنه قال، وهو يحتضر: "لا إله إلا الله، إذا عشنا متنا !"(٢٠٠).

أمّا جحظة البرمكي "أبو الحسن أحمد بن جعفر (ت ٣٢٤ أو ٣٢٦هـ) (٤٢١)، فكان يصف بيته بأنه "أفرغ من فؤاد أم موسى "وأنه لم يبق فيه سوى "البواري "(٤٣٢).

وكان يصف نفسه بأنه "أفلس من طنبور بلا وتر". ولما علم جاره "محبرة بن أبي عبّاد" الكاتب بأمره، ودخل بيته قال له: "هذاً والله فقر مطيح، هذا ضرُّ مدقع"، وملأ عليه بيته فرشاً وآنية وطعاماً وشراباً وفاكهة وثياباً، ثم ألف درهم(٢٣٣).

ومن شعر جحظة في فقره، قوله (٤٣٤):

الحـمـد لـله لـيس لي كـاتـبْ
ولاعـلى بـاب مـنـزلي حـاجـبْ
ولا حـمـارٌ إذا عـزمتُ عـلـى
ركـوبه، قـيل: جحـظـة راكبْ
ولا قـمـيص يـكـون لي بـدلاً
مخافـة من قـمـيـصي الـذاهـبْ
وأجـرة الـبـيت فـهي مـقـرحــة
أجـفان عـيـني بـالـوابل الـسـاكبْ
إنْ زارني صـاحبُ عــزمتُ عــلى
بيع كـتـاب لِـشـبْعـة الـصـاحبْ

وقوله(٥٣٥):

وق ائل لي: مَنْ أنتَ؟ قصلتُ لَهُ

مقال ذي حكمة واتَتْ له الحكِمُ
لستُ الذي تعرف البطحاء وطأتَهُ
والبيت يعرفه والحِلُّ والحرمُ
أنا الذي دينُهُ إسعاف سائلِهِ

ويمثّل أبو حيان التوحيدي، الذي وصف بالفقير الصابر، نموذجاً ناصعاً لفقر العلماء، ويعدّ مصوراً بارعاً لنماذج فقر كثيرة في هذا العصر إضافة إليه وهو نموذج أكبر. لقد ظلّ الرجل ينتهز الفرص للشكوى المرّة من الفقر الذي تردد من جرّائه على غير وزير من وزراء زمانه ورجالاته ليبعده عنه دون جدوى. فلقد شكا في المدة التي

أقام فيها عند الصاحب بن عبّاد من "شدة العدم والإنفاض وصفر الكفّ عمّا يصان به الوجه" (٢٣١)، ومن أنه أصبح " ومالي صديق أتنفّس معه، . . . ، ولا غنى أستمتع به (٢٣٠)، ومن أشدّ الشكوى قوله (٢٠٨٤): " . . . ومن أين يظفر بالغداء من كان عاجزاً عن الحاجة ؟ وبالعشاء من كان قاصراً عن الكفاية ؟ وكيف يحتال في حصول طمْرين (٢٩٤) للسّر لا للتجمّل ؟ وكيف يهرب من الشرّ المقبل ؟ وكيف يهرول وراء الخير الكبر؟ وكيف يُستعان بمن لا يعين، ويُشتكى إلى غير رحيم ؟ ".

ليس بمستغرب، إذاً، أن يرجو رفد الوزير ابن سعدان، بعد أن أطنب في مدحه بالكرم والجود بكل نفيس، فيقول: (٤٤٠) وأرجو، إن شاء الله، ألا أحرم هبّ من ريحك، ونسيماً من سَحَرك، وخيرة بنظرك، وآخر ما أقول، أيها الوزير: مرْ بالصّدقات، فإنها مجلبة السلامات والكرامات، مدفعة للمكاره والآفات...".

وليس بمستغرب، كذلك، أن يلتمس الخلاص من الفقر بالتوسل إلى الشيخ أبي الوفاء المهندس الذي قربه من الوزير ابن سعدان، فيقول له (١٤٤١): ". . . فقد كاد وعدك في عنايتك يأتي عليّ، وأنا أسأل الله أن يحفظ عنايتك عليّ، كسابق اهتمامك بأمري، حتى أملك بهما ما وعدتنيه من تكرمة هذا الوزير الذي قد أشبع كل جائع، وكسا كلّ عار، وتألّف كلّ شارد، وأحسن إلى كلّ مسيء، ونوّه بكل خامل، ونفق كلّ هزيل، وأعز كلّ ذليل؛ ولم يبق في هذه الجماعة على فقره وبؤسه، ومرّه ويأسه، غيري . . خلّصني أيها الرجل من التكفّف، أنقذني من لُبس الفقر، أطلعني من قيد الضرّ، اشترني بالإحسان، اعتبدني بالشكر، استعمل لساني بفنون المدح، اكفني مؤونة الغداء والعشاء.

إلى متى الكسيرة اليابسة، والبقيلة الذاوية، والقميص المرقّع، وباقلّى (٤٤٢) درْب الحاجب، وسذاب (٤٤٢) درب الروّاسين ؟ إلى متى التأدّم بالخبز والزيتون ؟ قد والله بُحّ

الحلْق، وتغيّر الخلْق؛ الله الله في أمري؛ اجبُرْني فإنني مكسور، اسقني فإنني صد، أغثني فإنني ملهوف، شهّرني فإنني غُفْل، حلّني فإنني عاطل.

قد أذلّني السفر من بلد إلى بلد، وخذلني الوقوف على باب باب، ونكرني العارف بي، وتباعد عنى القريب مني . . .

أيها الكريم، ارحم؛ والله ما يكفيني ما يصل إليّ في كلّ شهر من هذا الرزق المقتّر الذي يرْجع بعد التقتير والتيسير إلى أربعين درهماً. . . .

أيها السيد، أقصر تأصيلي، ارع ذمام الملح بيني وبينك، وتذكّر العهد في صحبتي، طالب نفسك بما يقطع حجّتي، دعني من التعليل الذي لا مردّ له، والتسويف الذي لا آخر معه.

ذكِّر الوزير أمري، وكرَّر على أذنه ذكري، وأملِ عليه سورةً من شكري، وابعثه على الإحسان إلى ".

لقد كان أبو حيان واحداً من كثيرين من الطائفة التي وصفها هو للوزير ابن سعدان، فقال: "قد عكفوا في بيوتهم على ما يعينهم من أحوال أنفسهم في تزجية عيشهم، وعمارة آخرتهم؛ وهم مع ذلك من وراء خصاصة مرّة، ومؤن غليظة، وحاجات متوالية؛ ولهم العلم والحكمة والبيان والتجربة، ولو وثقوا بأنهم إذا عرضوا أنفسهم عليك، وجهزوا ما معهم من الأدب والفضل إليك حظوا منك، واعتزوا بك، لحضروا بابك، وجشموا المشقة إليك؛ لكن اليأس قد غلب عليهم، وضعُفت مُنتهم، وعكس أملهم، ورأوا أنّ سفّ التراب أخف من الوقوف على الأبواب، إذ دنوا منها دفعوا عنها "(أناء).

وعلى الرغم من محاولات التوحيدي جميعها، فإن جهوده ذهبت بدداً، ولم

يكن له، في آخر عمره، مندوحة عن إحراق كتبه ضناً بها على من لا يعرف قدرها بعد موته، ولأن الناس صاروا "عبيد الدرهم بعد الدرهم" (633). ولما كتب إليه القاضي أبو سهل علي بن محمد يعذله على صنيعه، أجابه أبو حيان إجابة فيها كثير من الألم والنقد المر لذاك العصر وناسه، ومما قال: (٢٦٤) " وكيف أتركها لأناس جاورتهم عشرين سنة فما صح لي من أحدهم وداد ؟ ولا ظهر لي من إنسان منهم حفاظ. ولقد اضطررت بينهم، بعد الشهرة والمعرفة، في أوقات كثيرة إلى أكل الخُضر في الصحراء، وإلى التكفف الفاضح عند الخاصة والعامة، وإلى بيع الدين والمروءة، وإلى تعاطي الرياء بالسمعة والنفاق، وإلى ما لا يحسن بالحر أن يرسمه بالقلم، ويطرح في قلب صاحبه الألم. وأحوال الزمان بادية لعينك، بارزة بين مسائك وصباحك، وليس ما قلته بخاف عليك مع معرفتك وفطنتك، وشدة تتبعك وتفرغك، وما كان يجب أن ترتاب في صواب ما فعلته وأتيته . . . . ".

وكان من طائفة أبي حيّان أيضاً أبو بكر القومسيّ الفيلسوف الذي "كان بحراً عجّاباً، وسراجاً وهّاجاً، وكان من الضرّ والفاقة، ومقاساة الشدّة والإضاقة بمنزلة عظيمة ". ويرفع إليه قوله: "ما ظننت أن الدنيا ونكدها تبلغ من إنسان ما بلغ مني، إن قصدتُ دجلة لأغتسل منها نضب ماؤها، وإن خرجت إلى القفار لأتيمم بالصعيد عاد صلداً أملس» (٢٤٤٠).

أمّا عن تصوير أبي حيان لظاهرة الفقر في هذا العصر وسرده لنماذج كثيرة منها والكلام عن زمر الفقراء من العلماء وغير العلماء، فموضوع طويل متناثر فيما انتهى إلينا من آثاره، وقد وقفت عنده وعند غيره من ظواهر مجتمع القرن الرابع في آثار التوحيدي وداد القاضي (١٤٤٩). بيد أنه لا بأس في إيراد هذا المثال (١٤٤٩). يقول التوحيدي: "شاهدنا في هذه الأيام شيخاً من أهل العلم ساءت حاله، وضاق رزقه، واشتد نفور الناس عنه، معارفه له، فلما توالي هذا عليه دخل يوماً منزله، ومدّ حبلاً

إلى سقف البيت واختنق به، وكانت نفسه في ذلك. فلما عرفنا حاله جزعنا وتوجعنا وتناقلنا حديثه وتصرفنا فيه كل متصرف، فقال بعض الحاضرين: لله دره! لقد عمل عمل الرجال! نعم ما أتاه واختاره! هذا يدل على غزارة النفس وكبر الهمة! لقد خلص نفسه من شقاء كان طال به، وحال كان ممقوتاً فيه مهجوراً من أجله، مع فاقة شديدة، وإضاقة متصلة، ووجه كلما أمه أعرض عنه، وباب كلما قصده أغلق دونه، وصديق إذا سأله اعتل عليه. (٠٥٠).

وفعل فعله ذاك الشيخ، أبو أحمد بن أبي بكر (١٠٥١)، الذي كان أبوه وزيراً للسامانيين، والذي "قاسى من فقد رياسته وضيق معاشه قذاة عينه وغصّة صدره" فما كان منه إلا أن شرب السمّ فمات. وقد كان يكثر من إنشاد بيتى منصور الفقيه:

قد قلتُ إذ مدحوا الحياة فأسرفوا:

في الموت الف فضيالة لا تُعرفُ منها أمان لقائه بلقائه وفراق كلّ مُعاشِر لا يُنصفُ

اللذين قال هو في معناهما:

مَنْ كان يرجو أن يعيش، فإنّ ني أصبحت أرجو أنْ أموت فأعتقا في الموت ألف فضيلة لو أنّها عمرفت لكان سبيله أنْ يُعْشَقًا

وكان مواظباً ليل نهار على قراءة الآية الكريمة (٢٥٤) " وإذ قال موسى لقومه: يا قوم، إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم . . . ».

أليس هذا مخرجاً خطيراً من مخارج ظاهرة الفقر وإن يكن محدوداً ومخالفاً

للشرع ؟ وثمة مخرج أخر لا يقل خطورة عنه هو المتمثل في أبيات الشاعر أحمد بن محمد الأفريقي المشهور بالمتيم: (٤٥٢)

تلوم على ترك الصلاة حليلتي في ناظري أنت طالق فوالله لا صلّيْتُ لله مُ فلسياً فوالله لا صلّيْتُ لله مُ فلسيغ الجليل وفائي يُصلّي له الشيخ الجليل وفائي في مالي ومنزلي وأين خيولي والحُلى والمناطق وأين خيولي والحُلى والمناطق وأين عبيدي كالبدور وجوههم وأين جواري الحسان العواتق وأصلي ولا فِتْر من الأرض يحتوي عليه يميني ولا فِتْر من الأرض يحتوي عليه يميني ولا فِتْر من الأرض يحتوي أليل عليه الله وسع لم أزل علي الله وسع لم أزل في الجو بيان صلاة السيئ الحال كلّها الحال كلّه الحال كلّه الحال كلّها الحال كلّها الحال كلّه الحال كلّها الحال كلّه الحال كلّها الحال كلّه الحال كلّه الحال كلّه الحال كلّه الحال كلّه الحال كلّها الحال كلّه الحال

ومن مخرجات ظاهرة الفقر وشيوع البطالة، أيضاً، الظهور بالزهد، وزيادة عدد المتصوفة الاتكاليين، مما حدا ببعض الناس في هذا العصر إلى إنكار الزهد جملة محاربة للروح الاتكالية (٤٠٤).

وكان من أهم مخرجات الفقر والبطالة خلق المناخ المواتي لازدهار حركة الشطّار والعيّارين الحقيقيين، وليس المندسّين، من جرّاء الصراع المذهبي والتكتل العرقي والتمزق السياسي حيث ضعفت هيمنة الدولة، وأضحى جمع الأموال همّاً لمتولي

السلطة على اختلاف مراتبهم وأعراقهم ومذاهبهم. إن تلك الحركة وإن كانت مرفوضة من الناحية القانونية والسلطوية، فقد كانت مقبولة ومرحباً بها اجتماعياً، لأنه كان ينظر إليها في كنهها وأهدافها الأصلية بأنها ثورة الفقراء على الأغنياء والفقر في آن(٤٠٠٠).

وليس غريباً في ضوء جملة أوضاع هذا العصر أن تكون ثمة مخرجات كثيرة من جراء لجوء الناس، مدفوعين بغريزة حب البقاء، إلى "أن يسلكوا سبلاً وعرة قد لا يبيحها العرف، وقد لا يقبلها الخلق الكريم، وقد تتنافى مع الدين وتتجافى مع العقل، كل ذلك ليدفعوا عن أنفسهم غائلة الجوع» (٢٥١)، ناهيك عن مخرج انتشار الدجل والتخريف إذ تعلق كثيرون منهم بالأسباب الموهومة في الحصول على الثروة كالتنجيم والاعتقاد بالطوالع، والانصراف إلى الكيمياء التي تقلب النحاس والقصدير ذهباً، والالتجاء إلى دعوات الأولياء والصالحين، والاعتقاد بالسحر والطلسمات، والبحوث عن الكنوز الخبوءة، وما إلى ذلك (٢٥٠٤).

وماذا عن الحمدانيين ؟ وماذا كان يحدث في ظلهم مما مضى الكلام عنه من سوء الأحوال الاقتصادية وظاهرة الفقر ؟ يقال إنه لما ضيّق ناصر الدولة عام ٣٣١هـ على الخليفة المتّقي لله في نفقاته وعلى أهل داره، وانتزع ضياعه وضياع والدته وضمّها إليه «تحدث الناس عن فعله هذا وصنعه بالخليفة، ما كثر به الشاكي له والداعي عليه، وتمنّى الناس بني البريدي وغيرهم، مع ما نالهم من الضرّ والضرائب والغلاء ونكبات الناس، وأخذ أموالهم (٢٠٥١) ". وفي هذه السنة نفسها غلت الأسعار غلاءً عظيماً " ومات الناس جوعاً، ووقع فيهم الوباء، فكانوا يبقون على الطريق أياماً لا يدفنون حتى أكلت الكلاب بعضهم "(٢٠٥٤)، كما "كثر الجراد في هذا الوقت، فصاده الناس، وانتفع الضعفاء بأكله وصيده، وكان نعمة من نعم الله جلّ وعلا» (٢٠٠٤).

ولمّا وافي رسل صاحب خراسان إلى ناصر الدولة في العام ذاته، قال لهم بعد أن

حجبهم أياماً: «صاحبكم في يده نصف الدنيا، ينال السلطان ما ناله فلا يسعفه بمال ولا ينجده بجيش". وقد "غلت الأسعار، وعزّ كلّ شيء من سائر الأطعمة والملبوس»(٤٦١).

ويـذهب درويش الجندي (١٠٥٠) إلى أنه "لم تـكن الحالـة الاقتصادية في ظلّ الحمدانيين بأحسن حالاً مما كانت عليه في ظلّ غيرهم...، فالروايات الكثيرة تدل على أنهم كانوا يبالغون في ظلم رعاياهم واستصفاء أموالهم بغير الحق، وأنهم كانوا قساة في ابتزاز كـل ما يستطيعون الحصول عليه مما يملكون، وفي فرض أقسى أنواع المغارم والجبايات عليهم ". ويستشهد بعدد من الروايات، فينقل عن ابن حوقل ما حدث لبني حبيب وهم بنو عم الحمدانيين (من بكر بن وائل) – الذين تركوا «نصيبين» ذات الغلات الكثيرة مكرهين وخرجوا منها بذراريهم وعبيدهم ومواشيهم إلى أرض الروم فتنصروا جميعاً، لأن الحمدانيين أكبوا عليها " بضروب الظلم والعدوان ودقائق الجور والغشم، وتجديد كلف لم يعرفوها، ورسم نوائب ما عهدوها

إلى المطالبة ببيع الضياع والمسقف من العقار "(٤٦٦).

ويقول عن سيف الدولة: «وكذلك كان سيف الدولة في حلب، ولا سيما أنه كان في حاجة إلى الأموال الطائلة لإنفاقها في حروبه مع الروم، وليستطيع أن يجعل حلب كحاضرة بني العباس في عصرهم الزاهر كعبة العلم والأدب، وقد وافاه الشعراء والأدباء والعلماء من أقطار البلاد المختلفة، إذ كان كريماً مفْضلاً خصوصاً على مُدّاحه: يخرّب قرية ليجيز شاعراً، وقد ضرب دنانير خاصة بالصّلات، عليها اسمه وصورته، وفي كل دينار عشرة مثاقيل» (١٧٤٤)، وبعد أن ينقل عدداً من الأخبار والروايات عن ترف سيف الدولة وبذخه وصلاته (١٨٤٤)، يقول: "لهذا كلّه كان سيف الدولة يستصفي الأموال، ويصادر الأملاك ويتجوّز في أخذ ما في أيدي الناس، ليستعين به على غزو الروم والإغداق على الشعراء» (١٩٦٤)، ويستشهد برواية ابن حوقل (١٧٠٤) عن سيف الدولة مع تجار مدينة بالس "... بعد انصرافه عن لقاء صاحب مصر، وقد هلك جميع جنده، أنفذ إليها المعروف بأبي حصين القاضي فقبض من تجار كانوا بها معتقلين عن السفر، ولم يطلق لهم النفوذ مع خوف نالهم، فأخرجهم عن أحمال بز وأطواف زيت السفر، وكان القاضي أبو الحصين الرقي ذاك ظالماً، فكان إذا مات إنسان أخذ تركته لينار". وكان القاضي أبو الحصين الرقي ذاك ظالماً، فكان إذا مات إنسان أخذ تركته لسيف الدولة، وقال:

" كلّ من هلك فلسيف الدولة ما ترك، وعلي أبي حصين الدرك "(٤٧١)، وهو الذي قُتل في معركة " مغارة الكحل " فداسه سيف الدولة بحصانه، وقال: " لا رضي الله عنك، فإنك كنت تفتح لي أبواب الظلم "(٤٧٢).

#### ه - المسرأة :

الحديث عن المرأة في هذا العصر، وفي أي عصر، حديث يطول لتعدد جوانبه

وتشعب مناحيه؛ وأحسب أن الكلام عنها جارية وأمة وقينة، وهو ما ألمح إلى بعضه فيما تقدم، لا حاجة إليه، إذ استمر الرقّ وأسواق النخاسة وكثرة الجواري والإماء والمغنيات وبيوت القيان على ما كانت عليه جميعها قديماً، فذي أمور مرهونة في هذا العصر، وكل عصر، بامتزاج الأجناس والثقافات، وبالحروب، وروح العصر من حيث التحضر والتمدين وما إليها. وقد أدى كل هذا إلى شيوع عدد من مظاهر الفحش والفسق والملاهي الظاهرة المحظورة دينياً التي كانت في المشرق أشيع منها في المغرب كما يذكر ابن حوقل (٤٧٣) . ومن اللافت ما يذكره المقدسي عن مدينـة " السوس " (من قصبة خوزستان ) أن دور الزنا كانت ترى ظاهرة عند أبـــواب الجامع(٤٧٤)!، وكانت في شيراز "ظاهرة بقبالات "(٤٧٥)؛ ومن المستغرب أن يفرض عضد الدولة البويهي على الراقصات وبائعات اللّذة والهوى فيها ضريبة كان يضمّنها. يقول البيروني (٤٧٦) في حديثه عن الهنود القدماء: ". . . ، ولكنهم لا يشدّدون في العقوبة عليه (الزنا)، والآفة فيه من جهة ملوكهم، فإن اللواتي تكنّ (كذا) في بيوت الأصنام هنّ للغناء والرقص واللعب لا يرضي (برهمن) ولا سادن بغير ذلك، ولكن ملوكهم جعلوهن " زينة للبلاد وفرحاً وتوسعة على العباد، وغرضهم فيهنّ بيت المال ورجوع ما يخرج منه إلى الجند إليه من الحدود والضرائب، وهكذا كان عمل عضد الدولة، وأضاف إليه حماية الرعيّة من عزّاب الجند"!. يقال إن الفاطميين أخذوا بهذا النظام بفرضهم الرسوم على بيوت الفواحش (٤٧٧)، ويقال إن عضد الدولة خطب جميلة بنت ناصر الدولة (ت ٣٧١ هـ)، التي لم تتزوج أنفة من أن يتحكم فيها الزوج، فامتنعت عليه، ولما أسرها استولى على جميع أموالها، وقيل إنه فرض عليها مالاً وألزمها إمّا أن تؤديه أو تختلف إلى دار القحاب لتكسب ما تؤديه، حتى إذا ضاق بها الأمر انتهزت غفلة الموكلة بها وأغرقت نفسها في دجلة(٤٧٨).

المهم في الموضوع أن المرأة في مطالع هذا العصر ( القرن الرابع الهجري ) كما

يظهر من قول البسّامي الشاعر (٤٧٩) (ت ٣٠٣ أو ٣٠٣ هـ) الآتي، رفعت عقيرتها للمشاركة في المهمات الكبرى. يقول: (٤٨٠)

ولقد كان لها، كما كان لبنات جنسها في العصر العباسي الأول، إسهامها الفاعل في الحياة العامة من شؤون الدولة. فقد كانت تمارس التجارة وتبيع في المحال (٤٨١). وكما كان لأم الأمين وأم المأمون وأم المعتز (قبيحة) دورهن في العصر السابق كان لبعض نساء هذا العصر دورهن كذلك في إدارة الأمور وتحريكها والتدخل فيها.

فأم الخليفة المقتدر كانت هي صاحبة الحول والصول في عهده، فقد أمرت «مثل» القهرمانة (۲۸۱) أن تجلس للمظالم وتنظر في رقاع الناس كل جمعة، فكانت تجلس وتتُحضر القضاة والوزراء والأعيان والكتّاب وتبرز التواقيع وعليها خطّها (۲۸۱). وقد كانت، فضلاً عن هذا، كثيرة الإسراف والتبذير (۲۸۱)، وذات نفوذ كبير في الدولة أقوى من نفوذ الخليفة نفسه كما يبدو من كتاب علي بن عيسى وزير ابنها، الذي يتنصل فيه من التبعات التي ألقتها عليه في إدارة شؤون الدولة المالية. ومن مظاهر نفوذها أن «قهرمانتها» أم موسى ذهبت إلى الوزير علي بن عيسى "لتتفق معه على ما يحتاج حرم الدار والحاشية التي للدار من الكسوات والنفقات، فوصلت إليه وهو نائم، فقال لها حاجبه: إنه نائم ولا أجسر أن أوقظه، فاجلسي في الدار ساعة حتى يستيقظ، فغضبت من هذا وعادت. واستيقظ علي بن عيسى في الحال، فأرسل إليها حاجبه وولده يعتذر فلم يُقبل منه، ودخلت على المقتدر، وتخرصت على الوزير عنده وعند أمه، فعزله عن الوزارة، وقبض عليه ثامن ذي القعدة» (۲۸۱). بيد أن المقتدر قبض عام

• ٣١ هـ على القهرمانة أم موسى لأنها زوجت ابنة أختها من أبي العباس أحمد بن محمد إسحق بن المتوكل على الله، وأكثرت من النثار والدعوات وخسرت أموالاً جليلة، وسعت له في الخلافة وحلّفت القوّاد(٤٨٦).

أمّا الوزير علي بن عيسى، فقد كان من كبار الكتاب، ومن أهل الورع والزهد والتقوى والعدل، وكان يجلس بنفسه للمظالم. لقد ضبط الدواوين ونظّم شؤون الدولة الداخلية وأرسى القواعد وقد شهد له الصولي فقال: «ما أعلم أنه وزر لبني العباس وزير يشبه علي بن عيسى في زهده وعفته، وحفظه للقرآن وعلمه بمعانيه وكتابته وحسابه وصدقاته ومبرّاته". وكان دخله من ضياعه، في العام، ثمانون ألف دينار ونيّفاً ينفق نصفها على الفقراء والضعفاء، ونصفها على نفسه وعلى عياله وأصحابه. ولما ولي الوزارة فشت صدقاته ومبرّاته ووقف وقوفاً كثيرة من ضياع السلطان، وأفرد له ديواناً سمّاه ديوان "البر" جعل حاصله لإصلاح الثغور وللحرمين الشريفين (۱۸۰۷). لكن بقاءه في الحكم لم يدم، لإسراف الخليفة وعزله الوزراء والقبض عليهم وتدخل النساء في شؤون الدولة، مما أدى إلى ضعف الخلافة العباسية عموماً (۱۸۸۷).

غير أن المقتدر لم يستطع الاستغناء عنه، إذ ولي الوزارة له غير مرة وكان يتناوب عليها مع علي بن الفرات، بعد أن أخرجه من الحبس نائباً لحامد بن العباس، الـــذي خلفه في الوزارة مرة والذي كان مقتل الحسين بن منصور الحلاج على يديه، وكــان حامد ذاك قليل الخبرة بشؤون الوزارة وأعمال الحضرة، فكان علي، لخبرته، هو الأصل وكان اسم الوزارة لحامد وحقيقتها لعليّ، حتى قال بعض الشعراء:

قُلْ لابن عــــيـــسى قـــولـــــة يــرضى بــهــا ابن مــجــاهــدِ أنتَ الـــوزيـــر، وإنّـــمــــا



ويقال إن حامداً كان يلبس السواد ويجلس في دست الوزارة، وعلي يجلس بين يديه نائباً وليس عليه سواد ولا شيء من زي الوزارة في حين أنه هو الوزير الحقيقي، فقال أحد الشعراء:

ويقال إن المقتدر، كعادته في عزل الوزراء، عزل حامداً واستوزر بعده علي بن الفرات وسلمه إليه، فقتله سر المراهما .

ولم يقف أمر السيدة "شغب" أم المقتدر عند ذاك الحد، إنما امتد إلى تدخلها في تنشئة الأمراء تنشئة علمية صالحة تنهض على الاهتمام بنظم الحكم ومعرفة أحوالها وعلاقاتها بغيرها من الدول. هذا ما يفهم ممّا جرى للصولي، الذي كان يؤدب الراضي ابن المقتدر وهو أمير، إذ أرسلت خدمها وأخذوا جميع ما كان بين يدي الأمير من كتب اللغة والأخبار ومضوا، فوجم الأمير لذلك واغتاظ، ويقال إنه قال لهم: «قولوا لمن أمركم بهذا: قد رأيتم هذه الكتب، وإنما هي حديث وفقه وشعر ولغة وأخبار وكتب العلماء، ومن كمّله الله بالنظر في مثلها ينفعه بها، وليست من كتبكم التي تبالغون

فيها، مثل عجائب البحر، وحديث سندباد والسنور والفأر "(٤٩٠).

وعلى الرغم من كل هذا، فإنه يحسب لتلك السيدة أنها بنت مشفى (مارستان) (٤٩١) هو الذي فتحه سنان بن ثابت بسوق يحيى عام ٣٠٦ ه، وجلس فيه ورتب المتطبين وقبل المرضى، وكانت النفقة عليه ستمائة دينار شهرياً (٤٩٢).

وكان مصير تلك السيدة، بعد مقتل ابنها المقتدر في ٣٠ من شوال عام ٣٠٠ه، أنّ القاهر لم يرع لها حرمة، وهي زوج أبيه، بل أحضرها، وسألها عن مالها، فاعترفت له بما عندها من المصوغ والثياب، ولم تعترف بشيء من المال والجوهر، فجعل يسيء إليها ويعذبها، إذ "ضربها أشد ما يكون الضرب، وعلقها برجلها، وضرب المواضع الغامضة من بدنها، فحلفت أنها لا تملك غير ما أطلعته عليه، وقالت: لو كان عندي مال لما أسلمت ولدي للقتل ". هكذا روى ابن الأثير (٢٩٠٤)، أمّا القاضي أبو علي التنوخي، فيقول: "فعذبها صنوف العذاب حتى قيل إنه علقها بثدييها! يطالبها بالأموال، وحتى علّقها منكسة، فبالت، فكان بولها يجري على وجهها! فقالت له: يا هذا، لو كانت معنا أموال، ما جرى في أمرنا من الخلل ما يؤدي إلى جلوسك، حتى تعاقبني بهــــذه العقوبة، وأنا أمك في كتاب الله عزّ وجل، وأنا خلصتك من ابني في الدفعة الأولى، حتى أحلست هذا المجلس» (١٩٤٤). وانتهى الأمر، بآخرة، بتوكيلها في بيــــع أملاكها (١٩٤٥).

ومن النساء اللائي سيطرن على أمور الدولة في عهد المقتدر أيضاً خالته «خاطف» التي كانت تتدخل في تعيين الوزراء، و"ستنبويه" أم ولد المعتضد التي كانت تأخذ الرشى وتُنصّب الوزراء (٤٩٦).

وكان لنساء الدولة الفاطمية في هذا العصر شأن كبير في التدخل في شؤون الدولة مما أدى إلى ثرائهن ونفوذهن وبذخهن، حتى إن "رشيدة" بنت المعز تركت أكثر من مليون ونصف مليون دينار، أمّا أختها "عبدة" فتركت كثيراً من خزائن الحلي

### الفصل الأخيسر



#### العصر العلمي والأدبي الازدهار: أسبابه ومظاهره

#### الأسباب:

فليس الهدف من هذا الفصل، كما هوشأن الفصلين الأولين، التأريخ الدقيق والشامل للحياة العلمية والأدبية في عصر أبي فراس الأكبر والأشمل القرن الرابع الهجري، فذا موضوع طويل كبير ممتد تتسع جلّ موضوعاته لأن يكتب في كلّ واحد منها كتاب أوأكثر، فضلاً عن الدراسات غير القليلة التي خصه المعاصرون بها من مثل: «الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري» لآدم متز، و«ظهر الإسلام» لأحمد أمين، و«تاريخ الإسلام: السياسي والديني والثقافي والاجتماعي»، (الجزء الثالث) لحسن إبراهيم حسن، و«النثر الفني في القرن الرابع الهجري»، لزكي مبارك؛ وعن الدراسات التي وقفها أصحابها على أدب دولة من الدول التي استقلت فيه - لا سيما الدولة البويهية ودولة بني حمدان - أوعلى أديب أوعالم من علمائها وما أكثرهم وأكثر ما كتب فيهم، الهدف، إذاً، هوعرض الملامح الكبر والسمات العامة والمفاصل المركزية والتنبيه عليها دون تفصيل إلا ما يقتضيه الموقع أحياناً.

قد يكون من المفارقة وغير المألوف أن يؤلف العصر السياسي والعصر العلمي والأدبي ثنائية عكسية، وأن يسيرا في خطين متوازيين: انقسام وضعف سياسي، وازدهار علمي. لقد كانت المملكة الإسلامية في هذا العصر «أعلى شأناً في العلم من القرون التي كانت قبلها. ولئن كانت الثمار السياسية قد تساقطت. . فالثمار العلمية قد نضجت (٠٠٠).

إذا ما تحرينا الأسباب نجد أن الانقسام نفسه جعل تلك الدول تتنافس تنافساً كبيراً في العلم والأدب وتشجع عليهما وتستقطب العلماء والأدباء من كل ناحية وصوب تكرمهم وتغدق عليهم وتفاخر بهم، ويفتح أمراؤها وقادتها ووزراؤها لهم أبواب قصورهم لتضمهم مجالسها العلمية والأدبية لا سيما أن عدداً من الخلفاء والأمراء والوزراء وأفراد الأسر الحاكمة كانوا أدباء. فالخليفة الراضي (ت ٣٢٩هـ)، مثلاً، كان أديباً، شاعراً، فصيحاً، محباً للعلماء، وقد عُدَّ من فضائله أنه آخر خليفة له شعر مدوّن (١٠٠٠) ونقل عنه قوله: «فما أجد في زماني مياسير من الكتاب والتجار يجمل بمثلهم الملك ويلجأ المهم إليهم» (٢٠٠٠)

ومن مظاهر التنافس المشوب بالمفاخرة والمباهاة والنقد ما كان يتباهى به ابن سعدان (الحسين بن أحمد) وزير صمصام الدولة البويهي من أن جلساء من العلماء والأدباء لا يناظرهم أحد ممن كانت تضمهم مجالس الوزير المهلبي والوزير ابن العميد والصاحب بن عباد. يقول: «ما لهذه الجماعة بالعراق شكل ولا نظير.. أتظن أن جميع ندماء المهلبي يفون بواحد من هؤلاء؟... أوأن جميع أصحاب الجدل الذين يشغبون ويحمقون ويتصايحون، وهو فيما بينهم يصيح ويقول: قال شيخنا أبوعلي وأبوهاشم؟».

وكان التنافس بين وزراء الدولة الواحدة في أقاليمهم سبباً من أسباب ازدهار العلم والأدب ورواجهما، كذاك الذي بين وزراء آل بويه في العراق: الوزير المهلبي وابن سعدان وسابور بن أردشير أنفسهم، والذي كان بين هؤلاء وزملائهم في فارس الصاحب بن عباد وابن العميد، فضلاً عن اختلاف ميولهم ونزعاتهم الفكرية والأدبية.

ففي حين كان ميل ابن سعدان مع الفلسفة ، كان هوى ابن العميد مع العلم

والأدب معاً وهوى الصاحب بن عباد والوزير المهلبي مع الأدب فقط، أما سابور بن أردشير فكان شغوفاً بالكتب جداً إذ أنشأ ببغداد عام ٣٨١ هـ مكتبة تحوي أكثر من عشرة آلاف مجلد ظلت قائمة إلى أن احترقت عام ٤٥٠هـ في عهد طغرل بك (٢٠٠٠)

ومن الأسباب أن انفصال الدول عن جسم الدولة العباسية الكبرى الواحدة أدّى إلى أن تستقل في أموالها لا ترسله إلى بغداد بل تتصرف فيه كما تشاء وتنفقه على شؤونها الخاصة، وقد نال العلم والأدب وأهلوهما فيها أكثر مما كانوا ينالونه تحت راية الدولة الأم الواحدة (٤٠٥)

وكان لا تخاذ بعض الفرق كالمعتزلة والإسماعيلية مثلاً، الثقافة والعلم وسائل لتحقيق أهدافها السياسية والدينية وللجدل الذي احتدم بينها وبين علماء أهل السنة آثار بعيدة كذلك (٥٠٠٠).

وساعد على الازدهار، أيضاً، رحلات العلماء والأدباء وتنقلاتهم في الأمصار على الرغم من مشاق السفر والرحلة وفقر كثيرين منهم، يستوي في هذا أهل الحديث وعلماء النحو واللغة والشعراء، كأولئك الذين كانوا يقصدون بلاط سيف الدولة مثلاً، والوراقون وتجار الكتب لا سيما من كانوا يحملون كتب المشرق إلى المغرب(٢٠٠٠).

ومن الطبيعي أن يكون الازدهار نسبياً بين هاتيك الدول ومراكز العلم المختلفة، وإن كان نصيب بعضها من الاهتمام بالعلوم والآداب ونشرهما قليلاً. فدولة الأدارسة (١٧٢-٣٧٥هـ) بالمغرب الذين كانت عاصمتهم فاس، ثم «البصرة» بأقصى المغرب التي قضت حوالي نصف عمرها في هذا العصر ولم تتح لحكامها فرصة توجيه الجهود لنشر العلوم والفنون والأخذ بأسباب الحضارة، لأنه لم يكتب لها الاستقرار الذي يمكنها من ذلك (٧٠٠). ولو وازنا بين هذا وشيء مما كان في الدولة الأموية بالأندلس

(۱۳۸-۱۳۷ه) لوجدنا أن الحكم الثاني المستنصر (۲۵۰-۳۹۱ه) الذي خلف أباه عبدالرحمن الناصر، قد نعم بالهدوء والاستقرار من جراء فتوحات أبيه وانتصاراته وتوطيده أركان الدولة. وتمكن لشغفه بالعلم والاطلاع والقراءة، أن يجمع كثيراً من الكتب التي كان يرسل في طلبها من الأمصار المعروفة بها كافة حتى وصل عدد الكتب في خزانة كتبه بقرطبة إلى أربعمائة (۴۰۰) ألف كتاب. ويقال إنه قرأ كثيراً منها وعلق عليها. وبلغ من شغفه بالكتب أنه طلب إلى أبي الفرج الأصفهاني صاحب «الأغاني» أن يبيعه إياه حين علم بظهوره ودفع له ثمنه ألف دينار ذهباً. ويقال إن الأصفهاني بعث إليه بالكتاب قبل أن يرسله إلى العراق (۸۰۰).

أما جزيرة العرب، فقد تعاورت عليها أسباب وأحداث كثيرة أهمها زحف القرامطة على مكة وعيثهم فساداً في البلاد، ومنع الحجاج من زيارة البيت الحرام أونهبهم أوالتنكيل بهم، مما أضعف شأنها وجعلها في شبه عزلة وأخرها مادياً وعلمياً (٢٠٠٥). وقد أسهب المقدسي في الكلام عنها في ذلك العصر، ومما قال: «والحجاز بلد فقير قحط» (٢٠٠٥)، ومنه "ومذاهبهم بمكة وتهامة وصنعاء وقرح سنة، وسواد صنعاء ونواحيها مع سواد عُمان شراة غالية، وبقية الحجاز وأهل الرأي بعمان وهجر وصعدة شيعة، وشيعة عمان وصعدة.. وسواحل الحرمين معتزلة إلا عمان، والغالب على صنعاء وصعدة أصحاب أبي حنيفة والجوامع بأيديهم.. والعمل بهجر على مذهب القرامطة.

أهل هذا الإقليم لغتهم العربية إلا بصحار فإن نداهم وكلامهم بالفارسية، وأكثر أهل عدن وجُدة فرس إلا أن اللغة عربية. . . وجميع لغات (لهجات) العرب موجودة في بوادي هذه الجزيرة. القراءات بمكة على حرف ابن كثير، وباليمن قراءة عاصم ثم

قراءة أبي عمر ومستعملة في جميع الإقليم . . .  $"(^{\circ})$ .

#### المظاهر

كثيرة هي مظاهر الازدهار العلمي والأدبي بضروبها المختلفة في هذا العصر، أهمها باختصار:

#### (۱) استمرار حركة الترجمة:

لقد تراجعت حركة الترجمة، بعد نهضتها الكبرى في عهد الخليفة المأمون مباشرة، لا سيما في عهدي المعتصم والواثق حتى عهد المتوكل الذي أعاد إليها بعض ما كانت عليه، لكنها ضعفت بعده وظل الضعف يلازمها حتى مطالع القرن الرابع الذي يمثل نصفه الأول مرحلة جديدة من مراحل تطورها في العلوم التي كانت عليها في عهد المأمون، وإن كانت حركة التدوين والتأليف أوسع منها ونتيجة مباشرة لها كما يظهر، مثلاً، في أعمال أبي بكر الرازي وأبي نصر الفارابي والشيخ الرئيس ابن سينا(٢١٠). وعلى الرغم مما واجه «بيت الحكمة» من ظروف مختلفة من الرعاية أوعدمها بعد عهد المأمون، فإنه ظل له دوره في الترجمة التي ظل رعاة حركتها مستمرين في فاعليتها، وظل بيت الحكمة مركزاً مهماً من مراكز الترجمة في الدولة العباسية إلى أن استولى المغول على بغداد، وقتلوا الخليفة المستعصم (١٤٠-

#### من أشهر المترجمين والنقلة في هذا العصر:

١ - أبوبشر متّى بن يونس(ت ٣٢٨ هـ) الذي كان يترجم من السريانيّة إلى العربية، لأنه لم يكن يعرف اليونانية، ميّا خلفته مدرسة حنين بن إسحق وتلامذته من ترجمات يونانية إلى السريانية. ومن ترجماته: كتاب "الشعر"، ومقالة "اللام "المقالة "

الحادية عشرة بتفسير الإسكندر من كتاب " الحروف "(الإلهيات)، وكتاب " الحس والمحسوس "، وكتاب " الكون والفساد "، وكلها لأرسطو (١٤٠).

- ٢ سنان بن ثابت بن قرة (ت ٣٣١هـ)، كان معروفاً بغير علم أهمها علم الهيئة والحساب والطب إذ كان طبيب المقتدر والقاهر وبجكم التركي، وقد صار رئيساً للأطباء في عهد المقتدر الذي كلفه امتحان جميع الأطباء قبل ممارسة المهنة، وهوصاحب فكرة إنشاء "البيمارستان المقتدري". نقل إلى العربية " نواميس هرمس"، والسور والصلوات التي يصلي بها الصابئة، وكتباً أخرى (٥١٥).
- ٣ يحيى بن عدي (ت ٣٦٣ أو ٣٦٤ هـ). آلت إليه رئاسة أهل المنطق في زمانه، وقرأ على متى بن يونس والفارابي وجماعة في وقتهم. كان جيد المعرفة بالنقل وقد نقل من السريانية إلى العربية، وكان من النساخ المشهورين إذ كان يكتب في اليوم والليلة في حدود مئة ورقة. وهوصاحب هذين البيتين:

ربّ ميْت قد صار بالعلم حيّاً
ومُ بَقَى قد مات جهلاً وعيّا
فاقتنوا العلم كي تنالوا خلوداً
لا تعدوا الحياة في الجهل شيّا

اشتهر الرجل بترجمة الآثار اليونانية الفلسفية عن السريانية لا سيما أعمال أرسطو، وبمراجعة عدد من ترجمات غيره، فضلاً عن مؤلفاته هو التي أفاد فيها مما كان يترجم ويراجع. ومن أهم ترجماته: "طوبيقا"، و" السماء والعالم"، و" الآثار العلوية»، و" الإلهيات "(الحروف)، و" سوفسطيقا "( $^{(1)}$ ). على الرغم من كل ذلك، فقد قال فيه أبوحيان التوحيدي:  $^{((1))}$ ". . . كان شيخاً ليّن العريكة ، فروقة  $^{((1))}$ ، مشوّه الترجمة ، رديء العبارة ، لكنه كان متأنياً في تخريج المختلفة " $^{((1))}$ .

لنطق علم المنطق وعلم النقلة (المجودين)» ( $^{(-7)}$ )، كان من الملازمين ليحيى بن عديّ،

ومن المفتونين بالتجارة إلى بلاد الروم. كان الناس يعظمونه للعلم وبراعته في علم المنطق والفلسفة اللذين له مصنفات معروفة فيهما.

كان على معرفة تامة بالعربية والسريانية التي ترجم منها. من أهم ترجماته: كتاب الحيوان لأرسطو، وكتاب منافع أعضاء الحيوان بتفسير يحيى النحوي، وكتاب «خمس مقالات من كتاب نيقولاس في فلسفة أرسطاليس"، وكتاب" سوفسطيقا النص» (٥٢١) لأرسطاليس (٢٠٠).

أثنى عليه التوحيدي وانتقده، فقال: (٢٢٥) "... حسن الترجمة، صحيح النقل، كثير الرجوع إلى الكتب، محمود النقل إلى العربية، جيد الوفاء بكل ما جل من الفلسفة؛ ليس له في دقيقها منفذ، ولا له من لغزها مأخذ. ولولا توزع فكره في التجارة، ومحبته في الربح، وحرصه على الجمع، وشدته على المنع، لكانت قريحته تستجيب له، وغائمته (٢٢٥) تدر عليه؛ لكنه مبدد مندد، وحب الدنيا يعمى ويصم».

#### (٢) مجالس العلم والأدب:

كثرت في هذا العصر المجالس التي كان يعقدها الأمراء والوزراء للتباحث في شؤون العلم والأدب المختلفة. فعضد الدولة البويهي (٣٣٨ – ٣٧٢هـ) "كان – على ما مُكّن له في الأرض، وجُعل له من أزمّة البسط والقبض، وخُصّ به من رفعة الشان، وأوتي من سعة السلطان – يتفرغ للأدب، ويتشاغل بالكتب، ويؤثر مجالسة الأدباء على منادمة الأمراء» (٢٥٥). وكان "ينادم بعض الأدباء الظرفاء، ويحاضر بالأوصاف والتشبيهات (٢٦٥).

وكان الوزير المهلبي (٢٩١ - ٢٥٢هـ) وزير معز "الدولة البويهي يسأل، في مجالسه، جلساءه وندماءه عن بعض الألفاظ والقضايا والمسائل الأدبية، وقد أثني على "حسن مجلسه، وخفة روح أدبه، وإنشاده للصنوبري وطبقته ما طاب به الوقت، وهشت له النفس" (٥٢٧). ورُوي أنه كان " يكثر الحديث على طعامه وكان طيب

الحديث، وأكثره مذاكرة بالأدب وضروب الحديث على المائدة لكثرة من يجمعهم عليها من العلماء والكتّاب والندماء" (٢٨٠).

أمّا أبوالفضل بن العميد(ت ٣٥٩ أو ٣٦٠ هـ) وزير ركن الدولة البويهي، فقد كان يختص به، وينادمه حاضراً عدد من الشعراء والكتّاب والعلماء كأبي العلاء السروي، وأبي الحسين بن فارس، فكان يقارضهم (٢٩٥). وكان يخدمه الكبراء، وينتجعه الشعراء، وهوالذي قال فيه المتنبي عند صدوره عن كافور الإخشيدي (٢٠٠):

مَنْ مبلغ الأعراب أنّي بعدها (٢٦٥) شاهدت رسطاليس والإسكندرا

وسمعتُ بطليموس دارس كَتْبِهِ

مُتَملّ كاً مُتَددّاً مُتَحضّ ا (۲۲۰)

وحكى الصاحب بن عباد أنه كان يحضر بعض مجالسه في رمضان وقد حضر الفقهاء والمتكلمون للمناظرة (٥٣٠٠).

وأمّا الصاحب (٣٢٦ - ٣٨٥هـ) نفسه ، بقطع النظر عمّا شنّعه التوحيدي عليه وعلى أستاذه ابن العميد. فقال عنه الثعالبي: "وكانت أيامه للعلويّة والعلماء ، والأدباء والشعراء . وحضرته محطّ رحالهم ، وموسم فضلائهم ، ومترع آمالهم ، وأمواله مصروفة إليهم ، وصنائعه مقصورة عليهم "(٢٥٠) . وذكر أن مجلسه صار "مجمعاً لصوْب العقول ، وذوب العلوم ، ودرر القرائح . . . واحتف به من نجوم الأرض ، وأفراد العصر ، وأبناء الفضل ، وفرسان الشعر ، من يربى عددهم على شعراء الرشيد ، ولا يقصرون عنهم في الأخذ برقاب القوافي وملك رق المعاني . . . " . وذكر كثيرين ممن جمعتهم حضرته بأصبهان والري وجرجان ، منهم : أبوالحسن السلامي ، وأبوبكر الخوارزمي ، والقاضي الجرجاني ، وأبوالقاسم الزعفراني ، وأبوالحسن الجوهري ، وأبودلف الخزرجي »(٢٥٠) .

وكان يعقوب بن كلّس (٣١٨ – ٣٨٠ هـ) وزير العزيز بن المعزّ صاحب مصر «يحب أهل العلم، ويجمع عنده العلماء، ورتّب لنفسه مجلساً في كلّ ليلة جمعة يقرأ فيه بنفسه مصنفاته على الناس، وتحضره القضاة والفقهاء والقرّاء والنحاة وجميع أرباب الفضائل وأعيان العدول وغيرهم من وجوه الدولة وأصحاب الحديث. فإذا فرغ من مجلسه قام الشعراء ينشدونه المدائح (٢٦٥)، وكان من جلسائه الحسين بن عبدالرحيم الزلزالي صاحب كتاب "الأسجاع ". كان ينصب كلّ يوم خواناً (٢٢٥) لخاصته من أهل العلم والكتّاب وخواص أتباعه ومن يستدعيه، وكان في داره قوم يكتبون القرآن، وأخرون يكتبون الحرن ويشكّلون المصاحف وينقطونها" (٢٥٥).

صنف ذلك الوزير كتاباً في الفقه مما سمعه من المعزّ وولده العزيز، وجلس في رمضان عام ٣٦٩هـ مجلساً حضره العام والخاص، وقرأ فيه الكتاب بنفسه على الناس، وكان الوزير ابن الفرات أحد من حضروا ذلك المجلس (٢٩٥).

امّا سيف الدولة الحمداني (٣٠٣ – ٣٥٦ هـ)" فلم يجتمع قطّ بباب أحد من الملوك بعد الخلفاء – ما اجتمع ببابه من شيوخ الشعر، ونجوم الدهر". كان خطيبه ابن نباتة الفارقي، ومعلمه ابن خالويه، ومطربه الفارابي، وطبّاخه كشاجم، وخزّان كتبه الخالديين والصنوبري، ومُدّاحه المتنبي والسلامي والوأواء الدمشقي والرقّاء والنامي وابن نباتة السعدي والصنوبري، وغيرهم" (٤٠٠٠). لا غرو في هذا، فقد كان أديباً شاعراً محبّاً لجيد الشعر، شديد الاهتزاز لما يمدح به. يُحكى أن عليّ بن محمد الشمشاطي اختار من مدائح الشعراء له عشرة آلاف بيت (١٤٥٠)، وأنه، لكثرة مُدّاحه" كان قد أمر بضرب دنانير للصلات في كل دينار منها عشرة مثاقيل، وعليه اسمه وصورته» (٢٤٥).

كان مجلسه ، كما يقول ابن خلكان " مجمع الفضلاء في جميع المعارف" (٢٠٠٠) ،

وكان ينظم فيه، أحياناً، شعراً ويطلب إلى جلاسه من الشعراء أن يجيزوه (١٤٥٠) كالذي جرى بينه وبين أبي فراس، وأن ينشدوه القصائد التي كان معجباً بها كطلبه إلى المتنبي أن ينشده الميمية التي مطلعها:

## على قَدْرِ أهل العنزم تأتي العنزائمُ وتأتي على قدر الكرام المكارمُ

وكان ذا ذائقة نقدية ينقد بها شعر مادحيه، فقد انتقد على أبي الطيب، على قري النقد الذي وجّه إلى بيتين لامرئ القيس، ترتيب شطور هذين البيتين من القصيدة نفسها:

# وقفت وما في الموت شك لواقف كالموت شك المواقف كالمُتُكَ في جفن الردى وهونائم تصر بك الأبطال كَلْمى هزيمة وتعلم ووجهك وضاح وشغرك باسم

ووجّهه إلى أن يجعل عجز الثاني عجزاً للأول ويحل هذا مكانه، فانصاع المتنبي، وقال: "أيّد اللّه مولانا، إن صحّ الذي استدرك على امرئ القيس هذا كان أعلم بالشعر منه، فقد أخطأ امرؤ القيس وأخطأت أنا. ومولانا يعلم أن الثوب لا يعرفه البزّاز معرفة الحائك" (٥٤٥).

روي عن ابن خالويه الحسين بن أحمد (ت ٣٧٠هـ)، وقد كان آل حمدان «يكرمونه ويدرسون عليه ويقتبسون منه»، روي عنه: "دخلت يوماً على سيف الدولة ابن حمدان، فلمّا مثلت بين يديه، قال لي: اقعد، ولم يقل اجلس، فتبيّنت بذلك اعتلاقه بأهداب الأدب، واطلاعه على أسرار كلام العرب". لقد ذكر ابن خالويه هذا، لأن المختار عند أهل اللغة والأدب أن يقال للقائم: اقعد، وللنائم والساجد: اجلس (٢٤٥). وروي عنه، كذلك، أن سيف الدولة كان يسأل من بحضرته من العلماء،

أحياناً، أسئلة في النحو والفقه واللغة (٤٧٠).

وكان لوزير سيف الدولة أبي أحمد بن نصر البازيار (ت ٣٥٢هـ) مجلس أيضاً كان يتحاور فيه ابن خالويه والمتنبي عن بعض الشعراء كأشجع السلمي وأبي نواس . (١٩٤٥) ومن مجالس ذلك العصر مجلس الحاجب المنصور محمد بن أبي عامر (ت ٣٩٤هـ) ، الذي انتزع الملك من هشام بن الحكم في الأندلس (٤٩٥) والذي كان يحب العلوم والأدب ويشجع أهليهما . قيل إنه : "كان يعقد طول أيام مملكته في كل أسبوع مجلساً يجتمع فيه أهل العلم للمناظرة بحضرته ما كان مقيماً بقرطبة (١٠٥٠) " ، وإنه "خطّ بيده مصحفاً كان يحمله معه في أسفاره يدرس فيه ، ويتبرك به (١٥٥١) " . وفي أخباره ما يُنبي عن وجوه من الشبه بينه وبين سيف الدولة الحمداني ، فقد كان المنصور كثير الغزوات حتى إنه اعتنى بجمع ما علق بوجهه من الغبار في غزواته ومواطن جهاده ، فكان الخدم يأخذونه عنه بالمناديل في كل منزل من منازله حتى اجتمع له منه صرة فكان الخدم أخذونه عنه بالمناديل في مجالسه ، بعض جلسائه لا سيما الوافدين منهم ، طلول منيته (٢٥٠) . وكان يحملها حيث سار مع أكفانه توقعاً كأبي العلاء صاعد البغدادي اللغوي (ت ٤١٧هـ) ، عن بعض المسائل الأدبية اختباراً لهم وتأكداً من معارفهم ، كما كانت تُتناول فيها مسائل علمية وأدبية شتّى بين الجلوس ، فضلاً عن المناظرات (١٥٥).

ومن علماء هذا العصر من جعل من بيته مقيلاً لأهل العلم، كأبي سليمان السجستاني المنطقي (محمد بن طاهر بن بهرام) المتوفى في حدود عام ٣٨٠ه. يقول القفطي: "قرأ على متّى بن يونس وأمثاله، وتصدّر لإفادة هذا الشأن، وقصده الرؤساء والأجلاء. وكان منزله مقيلاً لأهل العلوم القديمة، وله أخبار وحكايات وسؤالات وأجوبة في هذا الشأن. وكان عضد الدولة. . . يكرمه ويفخمه . . . ، وكان أبوحيّان التوحيدي من بعض أصحابه المعتصمين به . . . ، ولأجله صنّف كتاب الإمتاع والمؤانسة نقل له فيه ما كان يدور في مجلس أبي الفضل عبدالله بن العارض الشيرازي عندما

تولى وزارة صمصام الدولة بن عضد الدولة" (٥٠٠٠).

وحين سئل أبوحيان التوحيدي عن درجته في العلم والحكمة وعن محلّه بين علماء عصره من مثل: ابن زرعة، وابن الخمّار (الحسن بن سوار الطبيب الفيلسوف)، وابن السمّمح (من مناطقة بغداد)، والقومسي (أبي بكر الفيلسوف)، ومسكويه، ويحيى بن عدي، و...، قال: "فإنه أدقّهم نظراً، وأقعرهم غوصاً، وأصفاهم فكراً، وأظفرهم بالدّرر، وأوقعهم على الغرر، مع تقطع في العبارة، ولكنة ناشئة من العجمة وقلّة نظر في الكتب، وفرط استبداد بالخاطر، وحسن استنباط للعويص، وجرأة على تفسير الرمز، وبخل بما عنده من هذا الكنز» (٢٠٥٠). وذكر التوحيدي كثيراً من مقابسات أبي سليمان مع علماء عصره مما كان يدور في مجالسه عن المنطق (٢٥٠٠) والنجوم مثلاً من مقابسات بعض من ذكروا من أعلام عصره (٢٠٥٠).

ولم يكن بلاط السامانيين ببخارى يخلو من تلك المجالس، بل ربما كان يعقد فيها ما قد يناظر ما ندعوه الآن " الندوات " و " المهرجانات " و " المؤتمرات " . يقول الثعالبي : «كانت بخارى في الدولة السامانية (٢٦٦ – ٣٣٩هـ) مثابة المجد، وكعبة الملك، ومجمع أفراد الزمان، ومطلع نجوم أدباء الأرض، وموسم فضلاء الدهر " (٢٠٠٠)، ويروى عن ابن أبي الحسن موسى الموسوي أن والده قد اتخذ في عهد الأمير نصر الثاني بن أحمد الساماني (٢٠١ – ٣٣٠هـ) دعوة جمع فيها أفاضل غرباء بخارى من العلماء والأدباء من مثل أبي علي الزوزني، وأبي إسحق الفارسي، وأبي القاسم الدينوري، وعلي بن هارون الشيباني " فلما استقر بهم مجلس الأنس أقبل بعضهم على بعض يتجاذبون أهداب المذاكرة، ويتهادون رياحين المحاضرة، ويقتفون نوافج الأدب، ويتساقطون عقود الدرّ، وينفثون في عقد السحر " . وقد أوصى الموسوى ابنه بأن يجعل من ذلك

اليوم المشهود المشهور" تاريخاً لاجتماع أعلام الفضل وأفراد الوقت"، وأن يذكره بعده «في أعياد الدهر، وأعيان العمر، فما أراك ترى على السنين أمثال هؤلاء مجتمعين"؛ وصدق حدسه بقول الابن: " فكان الأمر على ما قال، ولم تكتحل عيني بمثل ذلك المجمع" (٢١٥).

وكان إلى جانب كل ذلك مجالس أدبية كثيرة غير رسمية تعقد في منازل الأصدقاء والأغنياء والأدباء والعلماء يتداولون فيها العلوم، ويتجاذبون الملح والنوادر، ويصفون ما يعرض من أمور ومسائل اجتماعية شعراً(٢٨٠). ومن تلك المجالس، مثلاً، مجلس أبي سعيد السيرافي الحسن بن عبدالله(٢٨٠ – ٣٦٨ هـ) الذي كان يحضره أبوحيان التوحيدي وغيره (٢٢٠).

#### (٣) الكتب ودور العلم:

كان هذا العصر، كما يقول آدم متز عصر" تنظيم المعارف(٢٥٠)"، وكانت العناية بالمكتبات وجمع الكتب وإنشاء المعاهد ودور العلم وحلقات الدرس كبيرة يتبارى فيها الملوك والأمراء والوزراء والعلماء والأدباء.

لم تكن المساجد الكبرى لتخلومن الكتب والمكتبات، إذ كان من ديدن العلماء وغير العلماء أن يقفوها عليها. فأبونصر المنازي (نسبة إلى منازجرد) أحمد بن يوسف السليكي المتوفى عام ٤٣٧ه وزير أبي نصر أحمد بن مروان الكردي صاحب ميّافارقين وديار بكر، وقد كان فاضلاً شاعراً واجتمع بالمعري في معرّة النعمان، "جمع كتباً كثيرة، ثم وقفها على جامع ميّافارقين وجامع آمد" وعرفت بـ "كتب المنازي» (٢٦٥).

وكانت لعدد من حكّام هذا العصر في مختلف مراكزه السياسية والعلمية والثقافية

خزائن كتبهم التي يعنون بها ويفاخرون. فقد كانت للخليفة العزيز بالله (ت٣٨٦هـ) خزانة كتب كبيرة تضم ما يزيد على مئتي ألف كتاب في إحدى الروايات؛ منها عدد من نسخ كتاب "العين "للخليل بن أحمد وتاريخ الطبري، وكان من بين تلك النسخ ما هو بخط الخليل والطبري نفسيهما، كما كان فيها نسخ من "جمهرة" ابن دريد ( $^{(V)}$ ). وكان يتولى أمرها أبوالحسن علي بن محمد الشّابشتي (ت  $^{(V)}$  أو  $^{(V)}$  ه) المعروف بكتابه «الديارات»، الذي كان أثيراً عند العزيز إذ جعله أيضاً " دفتر خوان يقرأ له الكتب ويجلسه وينادمه. وكان حلوالمحاورة، لطيف المعاشرة" ( $^{(V)}$ ).

أمّا في زمن الدولة الأموية بالأندلس، فقد مضى الكلام في مطالع هذا الفصل عمّا كان من أمر شغف الحكم الثاني المستنصر بالكتب، وأمر خزانة كتبه بقرطبة.

وأمّا البويهيون، فقد اطلع المقدسي على خزانة كتب عضد الدولة، ووصفها بأنها "حجرة على حدة عليها وكيل وخازن ومشرف من عدول البلد، ولم يبق كتاب صنف إلى وقته من أنواع العلوم كلّها إلا وحصّله فيها". وقد كان فيها فهارس لأسامي الكتب(٢٩٥).

وكانت للأمير نوح بن نصر الساماني (ت ٣٤٣هـ) مكتبة كبيرة "عديمة المثل، فيها من كل فن من الكتب المشهورة بأيدي الناس وغيرها مما لا يوجد في سواها ولا سمع باسمه فضلاً عن معرفته "هي التي دخلها الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا (٣٧٠ - ٤٢٨هـ) حين استدعاه الأمير لمعالجته من مرض أصابه، حتى قيل: " فظفر أبو علي فيها بكتب من علم الأوائل وغيرها وحصل نُخب فوائدها واطلع على أكثر علومها. وكان يقال: إن أبا علي توصل إلى إحراقها لينفرد بمعرفة ما حصله منها وينسبه إلى فسه» (٧٠٠).

وكانت لوزرائهم مكتبات أيضاً، فقد مضى الحديث - في بدايات هذا الفصل

كذلك عن شغف سابور بن أردشير ومكتبته. أمّا الصاحب بن عبّاد، فيحكى أنه لمّا كتب إليه الأمير الساماني نوح بن منصور سرّاً ليستوزره ويفوّض إليه أمور مملكته، كان مما اعتذر به أنه "يحتاج لنقل كتبه خاصة إلى أربعمائة جمل، فما الظن بما يليق بها من التجمل؟ (١٧٥). وقد دعّم أبوالحسن البيهقي هذا بقوله: "بيت الكتب الذي بالرّي دليل على ذلك، بعدما أحرقه السلطان محمود بن سبُكتكين. فإنّي طالعت هذا البيت فوجدت فهرست تلك الكتب عشرة مجلّدات، فإن السلطان محموداً لما ورد إلى الريّ، قيل له: إنّ هذه الكتب كتب الروافض وأهل البدع، فاستخرج منها كلّ ما كان في علم الكلام، وأمر بحرقه» (٢٧٥).

قد تكون هذه الفعلة، وغيرها كذلك، مما حدا بالمستشرق إدوارد براون أن يقول عن السلطان محمود: «وطالما وصف الكتّاب محموداً الغزنوي بأنه كان نصيراً للأدب والفنون، ولكنه في رأيي أقرب إلى أن يوصف بأنه من كبار " الخاطفين " لرجال الآداب والفنون؛ وكثيراً ما كان يعاملهم في النهاية معاملة تنطوي على كثير من الازدراء والامتهان ". واستشهد بعدم مكافأته الفردوسي صاحب " الشاهنامة " الذي عانى في نظمها ثلاثين سنة، ومعاملته السيئة لأبي الريحان البيروني، وملاحقته الشيخ الرئيس ابن سينا لرفضه التوجه إليه حين طلبه فيمن طلب من العلماء والأدباء من " مأمون بن مأمون " أمير خوارزم (٥٧٢).

وعلى الرغم من كل ذلك، فقد كان السلطان محمود الغزنوي (٣٦١ - ٢٢ هـ)، الذي حكم من عام ٣٨٨هـ إلى قبل وفاته بسنة، ذا علم ومعرفة، وصاحب كثير من الكتب والفنون، وقد قصده العلماء من أقطار البلاد فكان يقبل عليهم ويكرمهم، ويحسن إليهم (٤٧٤).

وأمّا ابن العميد، فكان مسكويه المؤرخ خازن كتبه التي "كانت كثيرة، فيها كل علم وكل نوع من أنواع الحكم والآداب". ولمّا نهبت الخراسانيّة داره بالريّ عام ٣٥٥

ه.، عزّت عليه الكتب، لأنها "هي التي لا عوض عنها "أمّا سائر الخزائن " فيوجد منها عوض "، لكنها سلمت بأجمعها من بين جميع ما له، فكان هذا سبب فرحته وحبوره واسفرار وجهه "(٥٧٥).

وسلف الكلام عن أنه كانت لسيف الدولة الحمداني خزانة كتب، وكان خزنتها الخالديين ( $^{(V)}$ )، والصنوبري الذي كان جدّه الحسن صاحب بيت الحكمة للمأمون  $^{(V)}$ .

وثمة أخبار عمن كانوا يقتنون أعداداً كثيرة من الكتب من مثل أبي بكر الصولي محمد بن يحيى (ت ٣٣٥ هـ) الذي كان صاحب " خزانة أفردها لما جمع من الكتب الختلفة، ورتبها أجمل ترتيب؛ وكان يقول لأصحابه:

كل ما في هذه الخزانة سماعي». وإذا ما أراد مراجعة كتاب منها، قال: يا غلام هات الكتاب الفلاني، فسمعه يوماً أبوسعيد العُقيلي يقول ذلك، فأنشد:

إنمَا الصوليّ شيخٌ
العام النالة المنالة المنال

ومن مثل، محمد بن نصر الحاجب، وحبشي بن معز الدولة، والقاضي أبي المطرف قاضي الجماعة بقرطبة، الذي جمع من الكتب في أنواع العلم ما لم يجمعه أحد من أهل عصره بالأندلس. وكان له ستة ورّاقين ينسخون له دائماً، وكان لا يتردد في شراء أيّ كتاب حسن مهما غلا ثمنه، ولم يكن يعير كتاباً قط، بل كان يطلب إلى النسّاخ لينسخوا نسخة من أي كتاب يلحف طالبه باستعارته. وقيل إن أهل قرطبة قضوا عاماً كاملاً في بيع كتبه بمسجده، وكان ثمنها أربعين ألف دينار (٢٠٥٠).

وقد وازن آدم متزبين أعداد الكتب في الدولة الإسلامية آنذاك وأعدادها في خزائن كتب الغرب في المدة ذاتها، فوجد أن البون شاسع لقلة الأعداد في مكتبات الغرب (٥٨٠).

وكان يرفد في نشر العلم، خزائن الكتب والمكتبات تلك، معاهد علمية أخرى تزيد عليها في أنها كانت تُعنى بالتعليم إلى جوار ما فيها من كتب، وتجري الأرزاق على من يلتحق بها، وكأنها كانت تمهيداً للمدارس التي أنشئت في القرون اللاحقة، لا سيما القرن الخامس الهجري، كالمدارس النظامية التي أنشأها نظام الملك الطوسي في بغداد ونيسابور وأصفهان وهراة وغيرها من المدن التي كانت خاضعة لسلطانه.

كان أبوالقاسم الفقيه الشافعي جعفر بن محمد بن حمدان الموصلي (٢٤٠ - ٣٣ هـ) شاعراً أديباً فاضلاً ناقداً للشعر كثير الرواية ، وكان " يفْضُل في العلوم سواه ، متقدماً في الفقه معروفاً به ، قويّاً في النحو فيما يكتبه ، عارفاً بالكلام والجدل مبرّزاً فيه ، حافظاً لكتب اللغة ، راوية للأخبار ، بصيراً بالنجوم ، عالماً مطّلعاً على علوم الأوائل "(٨٥٠) ، وكانت لذلك الفقيه ببلده الموصل " دار علم قد جعل فيها خزانة كتب من جميع العلوم وقفاً على كل طالب للعلم ، لا يُمنع أحد من دخولها إذا جاءها غريب يطلب الأدب ، وإن كان معسراً أعطاه ورَقاً وورقاً (٢٨٥) . تُفتح كل يوم ، ويجلس فيها إذا عاد من ركوبه ، ويجتمع إليه الناس فيملي عليهم من شعره وشعر غيره ومصنفاته . . . ، ثم يملي ما حفظه من الحكايات المستطابة ، وشيئاً من النوادر المؤلفة ، وطَرَفاً من الفقه وما يتعلق به »(٣٨٥) .

ويذكر المقدسيّ أن أبا عليّ بن سوّار الكاتب (ت ٣٥٤ هـ) أحد رجالات عضد الدولة أنشأ في (رام هرمز) " دار كتب، كالتي بالبصرة، والداران جميعاً اتّخذهما... وفيهما أجراء على من قصدهما، ولزم القراءة والنسخ، إلاّ أن خزانة البصرة أكبر وأعمر وأكثر كتباً. وفي هذه أبداً شيخ يُدْرس عليه الكلام على مذاهب المعتزلة» (٥٨٤).

واتخذ الشريف الرضي الموسوي (٣٥٩ - ٤٠٦ هـ) الشاعر المعروف ونقيب الطالبيين داراً لطلبة العلم سمّاها" دار العلم"، وعيّن لهم فيها جميع ما يحتاجون إليه، وجعل لكل واحد منهم مفتاحاً بحيث يتناول ما يريده منها دون الرجوع إلى خازن (٥٥٠).

وأنشئت في مصر دور للعلم أيضاً، كالدار التي اشتراها العزيز بالله الفاطمي عام ٣٧٨هـ قرب الأزهر وجعلها لخمسة وثلاثين عالماً كانوا يعقدون مجالسهم العلمية بالمسجد بعد صلاة كلّ يوم جمعة حتى صلاة العصر، والدار التي أنشأها الخليفة الحاكم بأمرالله عام ٣٩٥هـ بالقاهرة وسميت "دار العلم "أو" دار الحكمة "، وقد حُملت الكتب إليها من خزائن القصور المعمورة، ووُظف لها خزّان وبوّابون، وعُيّن فيها من يُدرّسون الناس العلم، وكان يدخلها سائر الناس يقرأون وينسخون (٢٥٠٠).

كانت تلك أمثلة ليس غير، لكن المسجد، في أي مركز، كان كما في العصور السابقة ـ المدرسة الكبرى التي تُعطى فيها أكثر الدروس لا سيما دروس الفقه والكلام . يقول المقدسي عن إقليم مصر: "والرسوم بجوامع هذا الإقليم إذا سلّم الإمام كلّ يوم صلاة الغداة وضع بين يديه مصحفاً يقرأ فيه ، ويجتمع الناس عليه كما يجتمع على المذكّرين . . . وبين العشاءين جامعهم مغتص بحلق الفقهاء وأئمة القرّاء وأهل الأدب والحكمة . ودخلتها مع جماعة من المقادسة ، فربما جلسنا نتحدث فنسمع النداء من الوجهين : دوّروا وجوهكم إلى المجلس . فننظر فإذا نحن بين مجلسين . على هذا جميع المساجد ، وعددت فيه مائة وعشرة مجالس . . ولا ترى أجلّ من مجالس القرّاء به» (١٨٥٠) .

وكان جامع المنصور ببغداد، من أشهر مراكز التعليم آنذاك، فقد جلس إبراهيم بن محمد المعروف بـ" نفطويه "(٢٤٤ - ٣٢٣ هـ)، مثلاً، خمسين سنة في مكانه فيه للتدريس والإقراء. كان حسن الحفظ للقرآن وكان "أول ما يبتدى، به في مجلسه . . . أن يُقرىء القرآن على قراءة عاصم ، ثم الكتب بعده . وكان فقيها ، عالماً بمذهب داود الأصبهاني (٨٨٠) ، رأساً فيه ، يسلم له ذلك جميع أصحابه ؛ وكان مُسْنِداً في الحديث من أهل طبقته ، ثقة ، صدوقاً (٨٩٥)

وبنى أبوبكر البستي (ت ٤٢٩ هـ)، بنيسابور أيضاً، مدرسة على باب داره لأهل العلم، وقد كان من كبار المدرسين والمناظرين في نيسابور (٩٢٠).

ويشير أحمد أمين إلى ضرب من العلم يناظر ما نسميه اليوم "العلم بالمراسلة" (١٩٠٠) إذ كان يكتب أحدهم إلى عالم أوأديب ما يسأله عن أمور عامة أوخاصة. فمن النوع الأول ما كان يصل إلى أبي سعيد السيرافي من رسائل يستفسر أصحابها عن مسائل شتّى. فقد كتب إليه نوح بن نصر الساماني عام ٤٠ هـ يسأله ـ بعد أن خاطبه بالإمام عمّا يزيد على أربعمائة مسألة معظمها في «الحران» (٥٩٥) وما أشبهه وسائرها عن أمثال مصنوعة على العرب شكّ فيها. وكان مع ذلك الكتاب كتاب من الوزير البلعمي خاطبه فيه بإمام المسلمين، وسأله عن بعض المسائل القرآنية وأمثال للعرب مشكلة.

وكتب إليه المرزبان بن محمد ملك الديلم من أذربيجان كتاباً خاطبه فيه بشيخ

الإسلام، وسأله عن مائة وعشرين مسألة أكثرها في القرآن وسائرها عن روايات عن النبي (ص) وعن الصحابة. كما كتب إليه أبوجعفر ملك سجستان، بإيعاز من أبي سلمان المنطقي، كما يقول التوحيدي، كتاباً خاطبه فيه بالشيخ الفرد، وسأله عن سبعين مسألة في القرآن ومائة كلمة في العربية وثلاثمائة بيت من الشعر وأربعين مسألة في الأحكام وثلاثين في الأصول على طريق المتكلمين. وكتب إليه، كذلك، الوزير ابن حنزابة (٢٩٥) من مصر، وخاطبه بالشيخ الجليل، وسأله عن ثلاثمائة كلمة من فنون الحديث المروى عن الرسول (ص) وعن السلف (٩٥٠).

ومن النوع الآخر، المكاتبات التي كانت بين داعي الدّعاة بمصر وأبي العلاء المعري (من النوع الآخر، المكاتبات التي كانت بين داعي الدّعاة بمصر وأبي العلاء المعري نفسه (٣٦١ - ٤٤٩هـ) والتي بدأها الأول بسؤال الآخر عن "العلة في تحريمه على نفسه اللحم واللّبن، وكل ما يصدر إلى الوجود من منافع الحيوان» (٥٩٨).

وقمين أن يشار في نهاية هذا المبحث إلى هذه الأمور: (٩٩٠)

- ١ ترك اللغويون، في التدريس، طريقة المتكلّمين والمحدّثين في " الإملاء"، مستعيضين عنها بتدريس كتاب يقرأ منه أحد الطلبة والمدرّس يشرح. يقال إن أبا القاسم الزجّاجي(ت ٣٣٩هـ) كان آخر المملين من أهل اللغة، أمّا إملاء الحديث فاستمر على ما كان عليه (١٠٠٠).
- ٢ ظل أمر التهيّب الشديد للحديث مستمراً كما كان عليه من قبل، لأن التحديث كان يعد نوعاً من العبادة ذا آداب خاصة. شاهد هذا أنه لمّا عزم الصاحب بن عبّاد، وهو وزير، على إملاء الحديث " خرج يوماً متطلّساً (١٠١٦) متحنّكاً بزي أهل العلم، فقال: قد علمتم قدمي في العلم، فأقروا له بذلك. فقال: وانا متلبّس بهذا الأمر؛ وجميع ما أنفقته، من صغري إلى وقتي هذا، من مال أبي وجدّي، ومع

هذا فلا أخلو من تَبِعات (٢٠٢). أشهد الله وأشهدكم أنّي تائب إلى الله من ذنب أذنبته. واتخذ لنفسه بيتاً وسمّاه بيت التوبة، ولبث أسبوعاً على ذلك، ثمّ أخذ خطوط الفقهاء بصحة توبته، ثمّ خرج فقعد للإملاء؛ وحضر الخلق الكثير، وكان المستملي الواحد ينضم إليه ستة، كلّ يبلّغ صاحبه، فكتب الناس حتى القاضى عبدالجبّار»(٢٠٣).

٣ - لم تكن مهنة التعليم تدرّ شيئاً كثيراً لا سيما إذا لم يكن صاحبها فقيها ذا منصب، فيحيى بن عدي، كما تقدّم، كان من أكبر فلاسفة القرن الرابع، لكنه كان يعيش من النسخ. أمّا الفقهاء فاختلفوا في تجويز أخذ الأجر على تعليم القرآن والحديث بين مجوز وغير مجوز، فأبوالعباس الأصم (ت ٣٤٦هـ) الذي كان من أكبر علماء خراسان ومحدثيهم، وأبوبكر الجوزقي (ت ٣٨٨هـ) محدث نيسابور، مثلاً، ما كانا يأخذان على التحديث شيئاً. ومثل هذين كان أبوسعيد السيرافي صاحب المناظرة المعروفة مع متّى بن يونس (١٠٠٠)، فلم يكن، وقد كان قاضياً أيضاً، «يأخذ على الحكم أجراً، إنّما يأكل من كتب يمينه، فكان لا يخرج إلى مجلس الحكم ولا إلى مجلس التدريس، حتى ينسخ عشر ورقات يأخذ أجرها عشرة دراهم تكون بقدر مئونته، ثم يخرج إلى مجلسه» (٢٠٠٠).

أمّا بعض العلماء الكبار، فكانوا يأخذون أرزاقاً من السلطان، وكانوا ثلاثة أقسام: فقهاء، وعلماء، وندماء وهم الذين كانوا أكثر رزقاً. فقد أجرى الخليفة المقتدر على ابن دُريد محمد بن الحسن اللغوي المعروف، الذي مات هو وأبوهاشم الجُبّائي عام ١٣٦ه، فقيل "مات علما اللغة والكلام» (١٠٠٠)، أجرى عليه خمسين ديناراً شهريّاً، وأجرى سيف الدولة الحمداني على الفارابي الفيلسوف (ت ٣٣٩هـ) أربعة دراهم يوميّاً اقتصر عليها لقناعته (١٠٠٠). أمّا أبوإسحق إبراهيم بن محمد الزجّاج (ت ٣١٠ أو ٣١١ أو ٣١١

أو٣١٦هـ)(١٠٠٨)، فقد " جُعل له رزق في الندماء، ورزق في الفقهاء، ورزق في العلماء نحو ثلثمائة دينار "، وكان يعلم أولاد المعتضد أيضاً (١٠٠٩).

وكان ابن الفرات (قتل عام ٣١٢هه) وزير المقتدر" يجري الأرزاق على خمسة الاف من أهل العلم والدين والبيوت والفقراء، أكثرهم مائة درهم (١١٠) في الشهر، وأقلهم خمسة دراهم، وما بين ذلك» (٢١١).

### (٤) العلوم النقلية:

فقد استمر، في هذا العصر، التأليف في العلوم النقلية والعقلية، وازدهر ازدهاراً كبيراً يصعب حصره في مبحث نموذج كهذا المبحث الذي لا يعنى بالرصد ولا بالتفصيل والشرح والتقويم، بل حسبه أن ينبه على الأهم والأبرز، وأن يضع الصوى والإمارات، فالكلام عن علوم عصر بكامله بضربيها النقلي والعقلي غيره في الكلام عن أحدهما، على كبره وامتداده، أو عن علم واحد منهما.

ففي العلوم النقلية ، أقف عند التفسير والحديث والفقه وعلم الكلام وعلوم اللغة والتاريخ والجغرافيا ، وأترك الإبداع الأدبي شعراً ونثراً إلى مبحث مستقل .

#### أ- التفسير:

على الرغم من أن جواز التفسير لم يكن، منذ القدم، أمراً مسلّماً به إلا بعد استيفاء شروطه، باستشهاد الطبري نفسه بقول الشعبي قديماً للسّدي حين مر به وهويفسر القرآن: "لئن يضرب على استك بالطبل خير لك من مجلسك هذا" على الرغم من هذا فإن الجهود في التفسير استمرت وكانت شتّى تبعاً لانتماء المفسرين أنفسهم ومواقفهم، وقد بلغت أوجها في تفسير محمد بن جرير الطبري(ت ٢١٠هـ) في بدايات القرن الرابع، وهوصاحب كتاب "تاريخ الرسل والملوك" المعروف بتاريخ

الطبري كما هوشأن تفسيره تفسير الطبري "جامع البيان عن تأويل القرآن "الذي قال فيه أبوحامد الإسفراييني "لوسافر رجل إلى الصين حتى يحصّل كتاب تفسير محمد بن جرير الطبري لم يكن ذلك كثيراً (٢١٢٦)، وقال فيه أبوبكر بن بالوّيه: "ما أعلم على أديم الأرض أعلم من ابن جرير، ولقد ظلمته الحنابلة» (٢١٢٦).

وأسهم المعتزلة في هذا العصر بجهود في التفسير، ومن مفسريهم، محمد بن بحر الأصفهاني (ت ٣٣٧هـ)، وأبوعبيدالله الأسدي(ت ٣٨٧هـ) الذي كتب في تفسير البسملة وحدها مئة وعشرين وجها، وأبوبكر النقاش (٢٦٥ أو٢٦٦ – ٣٥١هـ)، وعنوان تفسيره "شفاء الصدور» (١٦٠٤)، والشريف المرتضى (٣٥٥ – ٤٣٦هـ) في " الأمالي "، وأبوالحسن علي بن عيسى الرمّاني (١٥٥) (٢٩٦ – ٤٣٨هـ). يقال إن الصاحب بن عبّاد سئل عن عدم تصنيفه في التفسير، فأجاب: " وهل ترك لنا علي بن عيسى شيئاً»؟!.

### ب - الحديث:

الاهتمام بالحديث قديم، لكن الذي جد في هذا العصر، هو أنه يجوز الاكتفاء برواية الحديث بما في الكتب دون لقاء رجاله والرحلة في طلبه ودون إجازة مكتوبة تبيح للمحد ث الحق في الرواية (٢٨١ - ٢٤٧هـ) فقد استطاع ابن يونس الصدفي (٢٨١ - ٢٤٧هـ) صاحب تاريخ مصر أن يكون محد ثا دون أن يغادر مصر (١١٧٠).

إذا ما جزنا، مثلاً، حفّاظ الأحاديث في هذا العصر كعبدالله بن سليمان الأشعث (ت ٣١٦هـ)، محدّث العراق الذي كان يحدّث في دار الوزير علي بن عيسى، وابن عقدة (ت ٣٣٢هـ) الذي كان يحفظ مائتين وخمسين ألف حديث بأسانيدها، والحافظ ميسر الذي توفي بمصر عام ٢٠١هـ والذي كان عنده درج طوله سبعة وثمانون ذراعاً مملوءة الوجهين فيه أوائل ما يحفظه (٢١٨)، إذا ما جزناهم إلى كبار

# محدَّثي القرن الرابع لا مندوحة عن ذكر اثنين:

الأول، الدارقطني أبوالحسن علي بن عمر (٣٠٦ – ٣٨٥ هـ) الحافظ المشهور، الذي قيل فيه: "وانفرد بالإمامة في علم الحديث في دهره، ولم ينازعه في ذلك أحد من نظرائه» (٢١٩) و"أحسن الناس كلاماً عن حديث رسول الله، صلّى عليه وسلّم ثلاثة: علي بن المديني في وقته (٢٢٠)، وموسى بن هارون في وقته (٢٢١)، والدارقطني في وقته» (٢٢٠). ولمّا ذهب إلى مصر عند أبي الفضل جعفر بن الفضل المعروف بابن حنزابة وزير كافور الإخشيدي ساعده في تأليف "مسند" كان يؤلفه، بالغ الوزير "في إكرامه، وأنفق عليه نفقة واسعة وأعطاه شيئًا كثيراً، وحصل له بسببه مال جزيل "وظلّ عنده إلى أن أنهى المسند (٢٢٣).

والآخر، أبوعبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري (٦٢١) (٣٢١ - ٤٠٥هـ) الحافظ المعروف بابن البيّع " إمام أهل الحديث في عصره، والمؤلف فيه الكتب التي لم يسبق إلى مثلها". طلب الحديث، وغلب عليه فاشتهر به، وسمعه من كثيرين حتى وصل معجم شيوخه إلى حوالي مئتين، وصنّف في علومه أعمالاً كثيرة، وقد تقلّد القضاء بنيسابور عام ٣٥٩هـ في أيام الدولة السامانية.

### ج - الفقه وعلم الكلام:

لعل من أكبر سمات هذا العصر بالنسبة إلى الفقه ثنتين: الأولى، سدّباب الاجتهاد في التشريع الإسلامي لا لشيء إلا للاقتداء بالعلماء الأولين وإضفاء كثير من القداسة عليهم، حتى أضحى فقيه هذا العصر، في الأكثر، لا يستطيع أن يصدر حكمه الخاص إلاّ في المسائل الجزئية الصغيرة.

والأخرى، الخلاف الشديد بين طوائف الفقهاء المختلفة أنفسهم، وبين السنّة والشيعة، كما تقدّم في فصل العصر الاجتماعي، وليس ثمة من حاجة إلى الاستشهاد

وضرب مُثُل أخرى (٦٢٥).

ولقد نتج عن ذلك ظاهرتان متغايرتان (٢٢٦): إحداهما، انحصار فقهاء هذا الزمان، في الأغلب، في النقل عن السلف وشرح كتبهم واختصارها والتحشية عليها. فقد صنّف أبوالحسن عبيد الله بن الحسن الكرخي (ت ٣٤٠هـ) الفقيه العراقي، الذي كان " ممن يشار إليه ويؤخذ عنه، وعليه قرأ المبرزون من فقهاء الزمان، وكان واحد عصره غير مدافع ولا منازع "، صنّف كتاب " المختصر " في الفقه، وغيره (٢٢٧). وصنّف أبوالحسين القُدوري (٢٢٨) أحمد بن محمد (٣٦٢ – ٢٨٤هـ) الفقيه الحنفي، الذي انتهت إليه رئاسة الحنفية بالعراق، كتاب " المختصر " المشهور وغيره (٢٢٩).

والأخرى، تعزيز ما يسمّى "آداب البحث والمناظرة"، فالقدوري، مثلاً، كان يناظر الفقيه الشافعي أبا حامد الإسفراييني (٢٣٠) أحمد بن أبي طاهر (٣٤٤ - ٤٠٦هـ)، وكان "يعظمّه، ويفضّله على كلّ أحد". لقد كان أبوحامد فقيهاً شافعياً "انتهت إليه رياسة الدنيا والدين ببغداد، وكان يحضر مجلسه أكثر من ثلثمائة فقيه "، وكان الناس يقولون: "لورآه الشافعي لفرح به". وله من الكتب في المذهب: «التعليقة الكبرى» و«البستان» (١٣١).

أمّا علم الكلام، الذي نشأ بدءاً للدفاع عن الإسلام دفاعاً مسلّحاً بالفلسفة ومستنداً إلى المنطق والجدل، فإنّما قرنته هنا بالفقه لأنه كان مرتبطاً به في نشأته، وكان ثمة مسائل فقهية في ثناياه، بيد أنه استقلّ عنه بجهود المعتزلة، ولا أرغب في أن أدخل في بداياته وأهدافه وتفصيلاته وتأثراته ورجالاته السابقين (١٣٢٦)، بل أشير إلى بعض أعلامه في هذا العصر فحسب، واشهرهم الجُبّائيان (١٣٢٠): أبوعلي محمد بن عبدالوهاب (٢٣٥ – ٣٠١ه)، وابنه أبو هاشم عبدالسلام (٢٤٧ – ٢١١ه).

فأمَّا الأول، فكان أحد أئمة المعتزلة وإماماً في علم الكلام الذي لقفه عن أبي

يوسف يعقوب بن عبدالله الشحّام البصري رئيس المعتزلة بالبصرة في عصره، له في الاعتزال مقالات مشهورة. أخذ أبوالحسن الأشعري علم الكلام عنه، وكانت له معه مناظرات واعتراضات على أقاويله آلت جميعاً إلى تركه مجلس أستاذه وإلى الوحشة بينهما (٦٢٤).

وأمّا الآخر الابن، فكان رأس فرقة "البهشمية" (١٣٥)، ويبدو أن تأثيره في المعتزلة كان كبيراً، إذ كان "المتكلم المشهور والعالم ابن العالم"، وكانت له، كأبيه، مقالات على مذهب الاعتزال (١٣٦)، قال عنه أبومنصور البغدادي (ت ٤٢٩ هـ): "أكبر معتزلة عصرنا على مذهبه "، وقد توسع في الكلام عن فضائح فرقته كما سمّاها (١٣٧).

#### د - علوم اللغة:

المقصود بعلوم اللغة هنا المعنى الخاص لا المعنى العام الأوسع، أي اللغة والنحو والصرف تحديداً وليس علوم العربية عامة.

ليس من شك أن هذا العصر يعد من العصور الزاهرة في علوم اللغة من حيث كثرة التأليف فيها، وما طرأ عليها من تطوير وتحديث في عدد من الأمور.

لقد تخلّص علم اللغة ، بدءاً ، من طرائق الفقهاء ، لا سيما في الإملاء ، التي تكلم عنها السيوطي وذهب إلى أن أبا القاسم الزجاجي كان آخر من أملى على طرائق أولئك اللغويين ، وهو ما سبقت الإشارة إليه في مبحث " الفقه وعلم الكلام " من هذا الفصل . ففي حين كان العلماء المتقدمون كالمبرد (ت ٢٨٥ هـ) ، مثلاً ، وبعض علماء هذا العصر كغلام ثعلب أبي عمر محمد بن عبدالواحد (ت ٥٤٥هـ) وأبي علي القالي (ت٥٦٥هـ) ، يرصفون معارفهم رصفاً حتى لا رابط يربطها في كثير من الأحايين ويُعنون بالجزئيات ، نحا السواد الأعظم من علماء هذا العصر نحواً آخر غايته تناول مواد البحث تناولاً منظماً ربما كان لمعرفة العرب بالتراث اليوناني أثر في ذلك (١٢٨) . سئل

أبوسليمان المنطقي السجستاني محمد بن طاهر عن النحوالعربي والنحواليوناني، فقال: "نحوالعرب فطرة، ونحونا فطنة" (٦٢٩).

من ميزات هذا العصر التوسع في تأليف المعجمات المختلفة، لأسباب أهمها أن أصحاب المعاجم لم يكتفوا بتقييد لهجة واحدة، إنما امتد تقييدهم إلى غير لهجة كما دون بعضهم أصول الكلمات وتصحيفاتها، وأن بعض الأعراب توسعوا في المجاز إذ سمّوا الثياب القصيرة مثلاً مقطّعات، فضلاً عن انتقال اللغة من البداوة إلى الحضارة (١٤٠٠). ومن أهم معجمات هذا العصر معجم "الصحاح "للجوهري (ت ٢٩٢) الذي أضحى صاحب مدرسة في المعجمات، ففي حين ربّب الخليل بن أحمد معجمه "العين " ومن سار على نهجه في معجماتهم حسب مخارج الحروف مبتدئين بحروف الحلق، اعتمد الجوهري التقسيم إلى أبواب وفق الحرف الأخير للكلمة، وجعل كلّ باب فصولاً وفق الحرف الأول. وقد حذا حذوه أصحاب أشهر المعجمات المعروفة كابن منظور صاحب "اللسان" والفيروز آبادي مؤلف "القاموس المحيط" والزبيدي صاحب "تاج العروس".

ومن معجميي هذا العصر من صنع معجمه وفقاً للترتيب " الهجائي " كابن دريد(ت ٣٢١هـ) في " جمهرة اللغة "، وابن فارس في " المقاييس " و" المجمل ".

ومنهم من ألّف في " معجمات المعاني "(١٤١)، كقدامة بن جعفر في "جواهر الألفاظ" والثعالبي في " فقه اللغة " وابن فارس في " متخير الألفاظ".

ومن السمات اللغوية المهمة في هذا العصر الالتفات إلى مسألة "الاشتقاق الأكبر" التي انتثرت بذورها، بدءاً، عند أبي علي الفارسي (٢٨٨ - ٣٧٧هـ)، ثم تلقّفها تلميذه عثمان بن جنّي (ت ٣٩٢هـ) الذي يقول: "هذا موضوع لم يسمّه أحد من أصحابنا؛ غير أن أبا على - رحمه الله - كان يستعين به، ويُخْلد إليه، مع إعواز الاشتقاق الأصغر؛

لكنه مع هذا لم يسمّه، وإنّما كان يعتاده عند الضرورة، ويستريح إليه، ويتعلّل به. وإنما هذا التلقيب لنا نحن... الاشتقاق عندي على ضربين: كبير وصغير. فالصغير ما في أيدي الناس وكتبهم...، وأما الاشتقاق الأكبر فهو أن تأخذ أصلاً من الأصول الثلاثيّة، فتعقد عليه وعلى تقاليبه الستة معنى واحداً (٢٤٢).

لقد كان أبوعلي "أوحد زمانه في علم العربية . . . وكان كثير من تلامذته يقول: هو فوق المبرد (٢٤٢٠). أمّا ابن جنّي، فكان " من أحذق أهل الأدب وأعلمهم بالنحو والتصريف، وصنّف في ذلك كتباً أبر (٤٤٢) بها على المتقدمين، وأعجز المتأخرين، ولم يكن في شيء من علومه أكمل منه في التصريف، ولم يتكلم أحد في التصريف أدق كلاماً منه »(٥٤٥).

لقد صحب ابن جنّي أستاذه أبا علي ّأربعين سنة ، إذ كانت البدء بعد أن اجتاز أبوعلي بالموصل فمر بالجامع وابن جنّي "، وقد كان شابّاً ، في حلقة يعلّم النحو ، فسأله أبوعلي عن مسألة في التصريف قصّر فيها ، فقال له أبوعلي " زبّبْت (١٤٦) وأنت حصرم". ولما عرف أنه أبوعلي لزمه " من يومئذ ، واعتنى بالتصريف فما أحد أعلم منه به ولا أقوم بأصوله وفروعه ، ولا أحسن أحد إحسانه في تصنيفه . فلمّا مات أبو علي تصدر أبوالفتح في مجلسه ببغداد" (١٤٢٠).

واللافت أنه قدر للأستاذ والتلميذ أن يكونا ممن ضمّهم بلاط سيف الدولة الحمداني بحلب، اذ اتصل به الأول عام ٢٤١هـ وجرت بينه وبين المتنبي مجالس (٢٤٨)، ولما رجع إلى بغداد كانت بينه وبين سيف الدولة بعض مراسلات يدافع فيها أبوعلي عن أشياء ادّعى ابن خالويه (ت ٧٣٠هـ) عليه الخطأ فيها لسيف الدولة الذي كتب إلى أبي علي يستفسره عنها (١٤٩١) وقد كان لابن خالويه مع أبي الطيب مجالس ومباحث عند سيف الدولة (١٤٠٠). أمّا ابن جنى فقد انعقدت الآصرة بحلب بينه وبين المتنبى، إذ كان

يحضر عنده كثيراً ويناظره في شيء من النحو دون أن يقرأ عليه شيئاً من شعره. وكان المتنبي يقول عنه: "هذا رجل لا يعرف قدره كثير من الناس" (١٥١) ولمّا مات المتنبي رثاه ابن جنى في قصيدة أولها(٢٥٢):

# غاض القريض وأذوتْ نضْرة الأدبِ وصوّحتْ بعد ريّ دوحة الكُتُب

وشرح ديوانه الشرح الذي سمّاه "الفَسْر" وكان قد قرأه عليه ( $^{(707)}$ ) ، وكان أحد النقاد الذين دافعوا عنه في المعركة النقدية التي نشبت حوله في القرن الرابع الهجري . وكان فشو" اللحن "مظهراً آخر من المظاهر اللغوية في هذا العصر ، وقد ساعد عليه انقسام الدولة الإسلامية إلى دول عدة ، وشيوع اللحن في لغة العامة والخاصة ولغة الأدب شعره ونثره ، مما حمل أهل اللغة على العناية بالموضوع والتصدي له والتأليف فيه ، فكان أن وضع أبوبكر الزبيدي ( $^{(708)}$ ) ، مثلاً ، كتاب "لحن العامة" وألف ابن خالويه «ليس في كلام العرب» ( $^{(709)}$ ).

تلك كانت السمات الكُبر، لكن ما ألّف في علوم العربية في هذا العصر كان كثيراً، والأهم أنه ظل للمدارس النحوية المختلفة رجالها وامتدادها، فضلاً عما أبرز من جهود بعضهم في تلك السمات. فمن المدرسة البصرية: أبوإسحق إبراهيم الزجّاج (ت ٣١٦ه)، وأبوسعيد السيرافي الحسن بن عبدالله (٢٨٠ – ٣٦٨ه). ومن أتباع مدرسة الكوفة كان تلاميذ ثعلب: أبوموسى عبدالله (٣٠٠ – ٣٦٨ه)، وغلام ثعلب أبوعمر الزاهد(ت ٣٥٥ه)، وابن مقسم أبوبكر العطّار (ت ٣٥٥ه)، وكان أشهرهم أبا بكر الأنباري محمد بن القاسم (٢٧١ – ٣٧٨ه)، وأحمد بن فارس (٣٠٦ أو ٣٠٨ – ٣٧٥ أو ٣٩٠ه) الذي ألفه لخزانة الصاحب بن عبد، و "متخبر الألفاظ".

أمّا المدرسة البغدادية، فكان من أتباعها: أبوالقاسم الزجّاجي (ت ٣٣٧هـ أو ٠٠٠٠)، وأبوعلى الفارسي، وابن جنّى . (٦٥٠٠)

#### ه - البلاغة والنقد:

يكاد ينعقد الإجماع على أن هذا العصر كان عصر انفصال البلاغة عن النقد بدءاً من كتاب "الصناعتين " لأبي هلال العسكري (ت ٣٩٥هـ). أمّا التأليف فيهما فجعل يزداد ويتطور، وينحو نحو المنهجية، وتتضح فيه الأفكار والمفاهيم والقضايا، فمن المؤلفات مثلاً:

"عيار الشعر" لابن طباطبا العلوي (ت ٣٣٦هـ) و «أخبار أبي تمام» و «أخبار البحتري» لأبي بكر الصولي (ت ٣٣٥ أو ٣٣٦هـ)، "ونقد الشعر" لقدامة بن جعفر (ت ٣٣٧هـ)، و"البرهان في وجوه البيان" لابن وهب الكاتب البغدادي، و"الموازنة بين الطائيين" للآمدي (ت ٣٧٦هـ) و"المصون في الأدب" لأبي أحمد العسكري (٣٨٢هـ)، و"الموشح" للمرزباني (ت ٣٨٦هـ)، و"النكت في إعجاز القرآن" للرمّاني (ت ٣٨٦هـ)، و" الموضحة " و" حلية المحاضرة " و" الرسالة الحاتميّة " للحاتمي محمد بن المظفر (ت ٣٩٨هـ)، و"الوساطة بين المتنبي وخصومه" للقاضي عبدالعزيز الجرجاني (ت ٣٩٢)، وكتاب "الصناعتين" لأبي هلال العسكري، "وإعجاز القرآن" لأبي بكر الباقلاني (ت ٤٩٠٠).

واستقرت مسارات النقد في هذا القرن فيما يأتي: (٥٠٨)

- (١) اعتماد الذوق الفني في إنشاء نظرية الشعر (ابن طباطبا العلوي).
  - (٢) الصراع النقدي في أبي تمّام.
- (٣) النقد والأثر اليوناني (قدامة بن جعفر، والفارابي، وأبوحيان التوحيدي).
- (٤) المعركة النقدية حول المتنبي (الحاتمي، وأبوالعباس النامي، والصاحب بن

عبّاد، وابن جنّي والردود عليه، وابن وكيع التنّيسي، والقاضي الجرجاني). (٥) النقد وفكرة الإعجاز (الرمّاني، والخطّابي، والباقلاني، وأبوهلال العسكري).

#### و - التاريخ والجغرافية:

كان القرن الرابع ثريّاً بكثيرين من المؤرخين. ويعدّ تاريخ الطبري، الذي سلفت الإشارة إليه في التفسير، من أمهات الكتب التاريخية الموثوق بصحتها، فهو" أكثر تحقيقاً ممن سبقه من المؤرخين، فضلاً عن أنه انفرد بذكر حوادث لم يذكرها أحد قبله"(١٠٥٩). وقد بدأ حوادثه، حسب السنوات، منذ الخليقة حتى عام ٣٠٢ه، ثم جاء عريب بن سعد القرطبي (ت ٣٦٦هـ) ليصل ما انقطع فألّف " صلة تاريخ الطبري " من عام ٢٩١هـ نهاية عهد الخليفة المقتدر.

يقول أحمد أمين عن الكتاب: "وكتابه هذا مع أنه تاريخي في أصله، فالقارىء له يقف على ثروة كبيرة في الأدب، لأنه في حكايته للروايات المختلفة يقصّها في لغة رصينة بليغة، غاية في القوة. وهوجريء في قول الحق، يتعرض لذكر أشياء قد لا يرضى عنها العباسيون أنفسهم، وهم الخلفاء ذووالسلطة. وإن أخذنا عليه شيئاً، فهو أنه يكثر من ذكر الحروب والوقائع الحربيّة، وسير الخلفاء؛ ولا يعرض إلاّ لماماً لذكر الأحداث الاجتماعية، والمسائل الاقتصادية (١٦٠)

وألف سعيد بن البطريق المشهورب" أوتيخا "(ت ٣١٧ هـ)، الذي كان أحد بطارقة الإسكندرية، كتاب: " التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق"، وهوالذي ذيّله يحيى بن سعيد الأنطاكي (ت ٤٥٨هـ) بكتابه: " صلة كتاب أوتيخا "(١٦١)

وللجهشياري أبي عبدالله محمد بن عبدوس (ت ٣٣١هـ) كتاب "الوزراء والكتّاب "(٢٦٢) وهومن أقدم المصادر التاريخية، وأشهرها ذكراً. فصّل فيه صاحبه تاريخ كتابة الإنشاء منذ تأسيس الدولة الإسلامية في عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم، وتاريخ الوزارة والوزراء في الإسلام إلى نهاية القرن الثالث الهجري "(١٦٦٠). ويعد الكتاب "أول ما ألف من نوعه في تاريخ الوزراء "، وقد حذا المؤرخون حذوه، إذ ألف هلال بن المحسن الصابي (ت ٣٥٩هـ) "تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء "، وأفاد منه ابن الأثير في "كامله" وابن الطقطقا في "الفخري في الآداب السلطانية" (١٦٤٠).

كان ابن عبدوس ووالده من رجالات الدولة العباسية في خلافة المقتدر، يذكر المسعودي أن غير واحد من أهل الدراية أخبره أن الجهشياري "صنّف أخبار المقتدر في ألف ورقة "، أمّا هو نفسه فيقول: "وقد صنّف أبوعبدالله بن عبدوس الجهشياري أخبار المقتدر بالله في ألوف من الأوراق، ووقع لي أجزاء يسيرة منها" (٦٦٥).

وألف أبوبكر الصولي كتاب " الأوراق "، وهومطبوع في ثلاثة أجزاء: (١٦٦) و"أخبار الراضي بالله والمتقي لله " أو" تاريخ الدولة العباسية من سنة ٣٣٢ إلى ٣٣٣ه."، و «أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم»، و" أخبار الشعراء المحدثين ".

ومن أهم مصادر هذا العصر التاريخية كتاب "مروج الذهب ومعادن الجوهر" لأبي الحسين علي المسعودي (ت ٣٤٦ هـ) (٢٢٧) الذي لقبه ابن خلدون قديماً به "إمام المؤرخين" وفون كريمر حديثاً به (هيرودوتس العرب» (٢٦٨). لم يكن المسعودي مؤرخاً فحسب، إنما كان جغرافياً رحّالة كذلك، وهذا يفسّر التفاتاته الكثيرة إلى القضايا الاجتماعية في كتابه هذا الذي عرض فيه للأحداث التاريخية منذ بدء الخليقة إلى زمانه هو. ومن كتبه المطبوعه كذلك" التنبيه والإشراف"، وهومن الكتب المهمة في تاريخ القرامطة وعلاقتهم بالعباسيين (٢٦٩). وللمسعودي كتب أخرى ذكرها هو في مقدمة "التنبيه" وعرض لمحتويات بعضها (٢٠٠٠).

ومن المصادر التاريخية المهمة أيضاً كتاب " تجارب الأمم " لمسكويه أحمد بن محمد

ابن يعقوب (٣٢٥ – ٤٢١هـ) الذي عاصر الدولة البويهية وخدم عدداً من أمرائها ووزرائهم. والمهم في كتابه أنه عني، إلى جانب التاريخ، بالأحوال الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية، وأنه اعتمد المشاهدة والعيان، لقوله: "أكثر ما أحكيه بعد هذه السنة (٣٤٠هـ) فهومن مشاهدة وعيان وخبر محصل يجري عندي خبره مجرى ما عاينته" (١٧٠١). وقد كان يلتفت إلى الأمور الصغيرة التي تهدي إلى العبرة والاتعاظ (١٧٢١) ليتدبر أولوالألباب. ومن يدري، فلر ما كان كتابه "تهذيب الأخلاق "مولوداً شرعياً لذاك التوجه، وردة فعل لسيرة صاحبه الأولى (١٧٢٠). وألف وزير المقتدي بالله أبوشجاع محمد بن الحسين الروذراوري "ذيل تجارب الأمم "أرّخ فيه لحوادث خمس وعشرين سنة (٣٦٩ – ٣٩٣ هـ) أي من حيث انتهى مسكويه الذي أرّخ للأحداث بدءاً من عام ٣٦٩هـ حتى عام ٣٦٩هـ.

ومن مؤرخي هذا العصر في غير ناحية: الشابشتي صاحب "الديارات"؛ والحسن بن زولاق (٣٠٦ - ٣٨٧ هـ)، الذي عاش في العهدين الإخشيدي والفاطمي، وكان " فاضلاً في التاريخ وله فيه مصنف جيد، وله كتاب في خطط مصر "(١٧٤).

أمّا في الجغرافية وتقويم البلدان، فازدهر أمرهما ازدهاراً بيّناً وإن كان البحث في أحوال الأقاليم وليد النهضة العلمية في القرن الثالث الهجري (٥٧٠) كما يبدو من كتاب "المسالك والممالك" لابن خُرداذبه (ت ٣٠٠هـ)، و" البلدان " لليعقوبي (ت ٢٩٢هـ)، وغيرهما، على الرغم من الانتقادات التي وجهها المقدسي إلى عدد منها (١٧١٠).

من أشهر بلدانيي هذا العصر:

(۱) لسان اليمن الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني ( ۲۸۰ - ٣٣٤هـ أوبعدها) (۱۷۷ - ٢٨٠هـ أوبعدها) صاحب "صفة جزيرة العرب " وأشهر مؤلفاته " الإكليل ".

(٢) قدامة بن جعفر في كتابه " الخراج وصناعة الكتابة" (١٧٨).

(٣) المسعودي في " مروج الذهب "، وقد مرّ الكلام عنه.

(٤ و٥) ابن حوقل أبوالقاسم النصيبي (ت ٣٨٠هـ)، والمقدسي البشّاري أبوعبدالله محمد بن أحمد (ت ٣٨٧هـ). وقد وصفت كتبهما معاً بأنها كانت "الذروة التي بلغها العرب في وصف البلدان؛ وكلاهما قد سافر حتى دوّخ الممالك، وحمله تيار الأسفار، واستهوته حياة الارتحال والسياحة على طريقة المسلمين (١٧٩٥). وممّا يجمعهما، كذلك، أنهما اقتصرا على وصف مملكة الإسلام فحسب. فأمّا ابن حوقل، فراجع كتاب "المسالك والممالك" للإصطخري وزاد عليه وأخرجه بالعنوان نفسه "المسالك والممالك" (١٨٠٠).

يقول ابن حوقل (٢٨١): "... سلكت وجه الأرض بأجمعه في طولها وقطعت وتر الشمس على ظهرها، ووصفت رجالات أهل البلدان وأعيان ملوكها... ولم أستقص ذلك كراهية الإطالة...، ولأن الغرض في كتابي هذا تصوير هذه الأقاليم التي لم يَذكرها أحد علمتُه ممن شاهدها".

أمّا المقدسي، فيقول: . . . فرأيت أن أقصد علماً قد أغفلوه (العلماء) وأنفرد بفنً لم يذكروه إلاّ على الإخلال، وهوذكر الأقاليم الإسلامية وما فيها (١٨٢).

### (٥) العلوم العقلية:

وتصل النوبة، بعد العلوم النقلية، إلى العلوم العقلية، وهي كثيرة في أنواعها وعلمائها ومؤلفاتهم وإن كانت العناية بها أقل من الاهتمام بالنقلية لعوامل دينية وذاتية (٦٨٢).

#### أ - الفلسفة:

ليس من شأن هذا الكتاب أن يستقصي ويتتبع ويفصل ويحلل، بيد أنه تحسن الإشارة إلى أن العلماء العرب والمسلمين لم يكتف أكثرهم، وفقاً لروح العصر، بعلم واحد ينقطع إليه، بل كانوا موسوعيين اشتهر كثيرون منهم بغير علم وأجادوه وكانت

لهم فيها أعمال ومؤلفات من الصعب، لهذا، أن يصنفوا في علم واحد.

فالفلسفة ازدهرت في هذا العصر، وكان من أشهر فلاسفة المشرق: الفارابي، وإخوان الصفا، وابن سينا.

فأمّا الفارابي، فكان واحداً ممن ضمهم بلاط سيف الدولة كما تقدم، وكان عالماً وموسيقياً. أخذ صناعة المنطق عن متّى بن يونس ببغداد، وعن يوحنا بن حيلان في حرّان. درس كتب أرسطو ووقف على ما فيها؛ يقال إنه وجد بخطّه على "كتاب النفس " لأرسطو: " إني قرأت هذا الكتاب مائتي مرّة "، ونقل عنه: " قرأت (السماع الطبيعي) لأرسطاطاليس الحكيم أربعين مرّة " (عنه وكان قد بدأ بفلسفة أفلاطون. ولقد ترك اشتغاله بهما (أفلاطون وأرسطو) وبشروح كتب أرسطو تحديداً آثاراً في تآليفه التي أهمها (منه ، وآراء أهل المدينة الفاضلة، وإحصاء العلوم، والنواميس، والسياسة المدنية. ليس كثيراً عليه، إذاً، أن يلقب بـ"المعلم الثاني"، وأن يوصف بـ فيلسوف المسلمين على الحقيقة "(١٦٠٠).

أمّا "إخوان الصّفا"، فكانوا جمعية سرّية بالبصرة وبغداد، يجتمعون سرّاً ويتباحثون بالفلسفة على أنواعها، وقد دوّنوا آراء هم في خمسين رسالة عرفت بـ "رسائل إخوان الصّفا"، تضم عصارة فلسفتهم، وهي "خلاصة أبحاث الفلاسفة بعد اطلاعهم على آراء اليونان والفرس والهند، وتعديلها على ما يقتضيه الإسلام "(١٨٨٠).

وكان ثمة جماعة أخرى، هي جماعة الفيلسوف المعروف أبي سليمان السجستاني المنطقي، التي "لم يكن منهجها كمنهج إخوان الصفا، فلم يكونوا رجال دعوة وتبشير، ولا ذوي مطامع ومطامح، وإن لم يكونوا يؤلفون رسائل أو كتباً، إنما كان همهم أن يجتمعوا في بيت رئيسهم للمتعة العقلية وكفى "(٢٨٠٠)، وقد سبق الكلام عن بعض أتباعها، على أن التوحيدي سجّل عدداً من مجالسها في " المقابسات ".

وأمّا الشيخ الرئيس أبوعلي الحسين بن عبدالله بن سينا (١٨٩٠) (٣٧٠ - ٤٢٨هـ)، فبرع، إلى جانب الفلسفة في "علم المنطق والطبيعي والرياضي "، وفي الطب الذي له فيه " القانون ". تربو مؤلفاته على المئة في الفلسفة وغيرها، منها: الشفاء، والنجاة، والإشارات، وحي بن يقظان، وسلامان وأبسال، ورسالة الطير. وقصيدته العينية في النفس معروفة، مطلعها:

وعرفت الأندلس الفلسفة، إذ دخلتها مذ عهد عبد الرحمن الأوسط، ومن فلاسفتها، مثلاً: المجريطي مسلمة بن أحمد (ت ٣٩٨هـ) وتلامذته الكثر، وقد عُني أولئك بعلوم الأوائل كالرياضيات والنجوم والهندسة التي كانت تعد آنذاك في الفلسفة (٢٩٠)، أمّا الفلسفة بالمعنى الاصطلاحي فلم يعن الأندلسيون بها إلاّ بعد دخول رسائل إخوان الصفا إليها (٢٩١).

#### ب - الطب:

وعني العرب والمسلمون في هذا العصر بالطبّ عناية قصوى (۱۹۲)، وهو وإن كان منذ اهتمامهم به منبجساً عن حركة الترجمة في بداياتها الأولى، يعدّ خلاصة ما وصل إليه هذا العلم عند الآخر المتمدن قبل الإسلام وبعده من يونانيين وفرس وهنود، فضلاً عما أضافوه هم.

لقد كان عدد الأطباء، بعد ترجمة الكتب الطبيّة، في أربعة القرون الهجرية الأولى يقدّر بالمئات كما يظهر من مطالعة "فهرست " ابن النديم، و" تاريخ حكماء الإسلام "للبيهقي، و"إخبار العلماء" للقفطي، و" طبقات الأطباء " لابن أبي أصيبعة، و" نزهة الأرواح " أو" تاريخ الحكماء " للشهرزوري، وغيرها من كتب التراجم من مثل " وفيات الأعيان " و"معجم الأدباء ". يقال إن عدد أطباء بغداد وحدها في عهد الخليفة المقتدر

وصل إلى (٨٦٠) طبيباً، ويقال إن سيف الدولة الحمداني، كما تقدم، كان إذا أكل الطعام حضر إلى مائدته أربعة وعشرون طبيباً، وكان فيهم الطبيب عيسى الرقي المعروف بالتفليسي، الذي كان طبيباً مشهوراً في أيامه، عارفاً بالصناعة الطبية حق معرفتها، وله أعمال فاضلة ومعالجات بديعة "، وكان ينقل من السريانية، ويأخذ أربعة أرزاق: رزقاً بسبب الطب، ورزقاً بسبب النقل، ورزقين بسبب علمين آخرين. أمّا الأطباء الآخرون فكان فيهم من يأخذ رزقين لتعاطيه علمين، ومن يأخذ ثلاثة لتعاطيه ثلاثة علوم (١٩٢٠).

ولقد ركز الأطباء في القرنين الثالث والرابع الهجريين في العناصر الأساسية في الطبّ من غذاء، ودواء، وشراب، واعتماد التجربة في البحث والعلاج، والتفات إلى نفسية المريض، وربط الغذاء بالرياضة البدنية، والاهتمام بالحميّات، والجراحة كما في "قانون" ابن سينا الذي جمع ما كتبه جالينوس في التشريح وقربه إلى الأفهام، وطب العيون كما عند علي بن عيسى الكحّال صاحب " تذكرة الكحّالين (١٩٤٠) وابن سينا الذي عني بموضوع الرّمد كثيراً.

من أشهر الأطباء، غير من أشير إليه، أبو بكر الرازي محمد بن زكريا (١٩٥٠) (ت١ ٣١هـ) صاحب "الحاوي "و" الجامع "و" الأعصاب "و" المنصوري "الذي ألّفه لمنصور بن نوح السّاماني. والرازي هوالذي دبّر مارستان الري ومارستان بغداد في أيام المكتفى ". من أقواله الطبيّة، مثلاً:

- ـ " مهما قدرت أن تعالج بالأغذية فلا تعالج بالأدوية ".
- ـ " مهما قدرت أن تعالج بدواء مفرد فلا تعالج بدواء مركب ".
  - ـ " إذا كان الطبيب عالماً والمريض مطيعاً فما أقل لبث العلَّة ".

ومنهم، علي بن العباس المجوسي (ت ٣٨٤ هـ) المشهور بكتابه "الملكي" الذي صنّفه لعضد الدولة البويهي، وهو" كتاب جليل مشتمل على أجزاء الصناعة الطبيّة علمها وعملها" (١٩٦٦).

#### ج - الكيمياء والصيدلة:

وقاد الاهتمام بالطب إلى الاهتمام بالكيمياء والصيدلة والنبات كما كان الشأن في الأعصر السابقة، فكان الكندي وأبوبكر الرازي، امتداداً لجابر بن حيّان في الكيمياء، إذ اكتشفوا عدداً من المركبات الكيماوية. وكما صنّف الرازي " المنصوري " في الطب لمنصور بن نوح، كما تقدم، صنّف له كتاباً في إثبات صناعة الكيمياء كافأه عليه بألف دينار، وطلب إليه أن يخرج ما فيه إلى الفعل بعد أن تكفل له بكل الآلات التي طلبها، لكنه عجز، فأمر بأن يعاقب، وهكذا كان (٢٩٧).

وأفاد علماء هذا العصر من مؤلفات «جالينوس» (١٩٨٨) و" ديسقوريدس" الذي ترجم أصطفان بن باسيل كتابه عن اليونانية مباشرة، وحمل الكتاب إلى الأندلس، فانتفع الناس به إلى أيام الناصر عبدالرحمن بن محمد (١٩٩٦).

وعُرف في عهد هشام المؤيد بالله داود بن سليمان بن حسّان المعروف بابن جلجل، الذي كان طبيباً خبيراً بالمعالجات، جيد التصرف بصناعة الطب. فسر أسماء الأدوية المفردة من كتاب ديسقوريدس، وله من الكتب: "كتاب تفسير الأدوية المفردة من كتاب ديسقوريدس "ألّفه بقرطبة عام ٣٧٢هـ، وله مقال في الأدوية التي لم يذكرها العالم اليوناني ذاك، الذي ظلّ نفر من الأطباء المعاصرين لابن جلجل يعملون على تصحيح أسماء عقاقير كتابه (٧٠٠).

# د - الرياضيات والفلك والنجوم:

وكانت للعلماء في هذا العصر جهود بارزة في الرياضيات عامة: الحساب والجبر والجبر والمندسة. ومما يحسب لهم نقلهم الحساب الهندي والأرقام الهندية، التي نستعملها نحن اليوم، واستعمالهم (الصفر) للغاية نفسها التي يستعمل فيها الآن (٧٠١).

ومن علماء الرياضيات، وإن جمعوا إليها علوماً أخرى، سنان بن ثابت صاحب

التآليف في الهندسة ( $^{(VV)}$ )؛ وكان من أشهرهم الحسن بن الهيثم، أبوعلي الحسن بن الحسن ( $^{(VV)}$ ) الذي لقّب بـ"بطليموس الثاني " لأنه " كان تلو بطليموس في العلوم الرياضية والمعقولات، وتصانيفه أكثر من أن تُحصى ( $^{(VV)}$ ) لا سيما في الهندسة إذ " كان علما بهذا الشأن متقناً له متفنناً فيه، قيّماً بغوامضه ومعانيه" ( $^{(VV)}$ ). ومن مؤلفاته: تهذيب المحسطي، ومصادرات إقليدس، وتربيع الدائرة، وعلل الحساب الهندي، وغيرها ( $^{(VV)}$ ).

وكان للعرب والمسلمين اهتمام بالفلك والنجوم قبل هذا العصر، الذي تواصلت فيه جهودهم، وهم عموماً "قالوا بإبطال صناعة التنجيم المبنيّة على الوهم، ولعلهم أول من فعل ذلك، وإن كانوا لم يستطيعوا إبطالها، ولكنهم مالوا بعلم النجوم نحوا لحقائق المبنيّة على المشاهدة والاختبار كما فعلوا بعلم الكيمياء. وكانوا كثيري العناية بعلم الفلك يرصدون الأفلاك، ويؤلفون الأزياج، ويقيسون العُروض، ويراقبون السيّارات". . . . .

واهتموا بالرصد والمراصد (۲۰۱۰)، اهتماماً وصل إلى مداه في هذا القرن، لأن شرف الدولة بن عضد الدولة أمر برصد الكواكب السبعة في مسيرها وتنقلها في بروجها كما كان يفعل الخليفة المأمون (۷۰۷). كان من مشاهير هذين العلمين، مثلاً: أبوالريحان البيروني؛ وأبوالحسن علي بن يونس المنجم المصري (ت ٣٩٩هـ) الذي استعان به الخليفة الحاكم الفاطمي صاحب "الرصد الحاكمي " بسفح جبل المقطم، وأبوالحسن علي بن هارون بن أبي منصور (۲۷۷ – ٣٥٢هـ)؛ وأبوالوفاء البوزجاني المهندس (٣٢٨ – ٣٨٨هـ) الذي " بلغ المحل "الأعلى في الرياضيات . . . ، وكفى بذلك شاهداً تصنيفه المعنون بالمنازل ثم زيجه، ثم سائر تصانيفه "(۷۰۷).

## (٦) الإبداع الأدبي:

الإبداع الأدبي، نثراً وشعراً، في هذا العصر كثير متعدد المنازع والاتجاهات، والمبدعون كثر كذلك لا تمكن الإحاطة بهم ولا بكل نتاجاتهم الإبداعية، وهوأمر غير

ممكن وغير متوقع في مبحث من فصل روعي فيه ـ وفي غيره من الفصول - إبراز أظهر الأطر والسمات والميزات التي من بينها أن جل كتّاب هذا العصر كانوا يقرضون الشعر، وأن بعض الشعراء كانوا يكتبون النثر، بيد أن هذا لا يعني أن نثر هؤلاء وشعر أولئك كانا من الشعر والنثر الجيدين، فأبوالقاسم عبد العزيز بن يوسف أحد كتاب آل بويه وصاحب ديوان الرسائل لعضد الدولة كان من المعدودين في الرسائل الإخوانية بحيث وصفه الثعالبي بأنه "أحد صدور المشرق، وفرسان المنطق. . . ، وأعيان الممدّحين المقدمين في الآداب والكتابة "لكن شعره لم يكن، فيما وصل إلينا منه، من الشعر الجيد، وإن قال عنه الثعالبي إنه: "أحسن من زهر الرياض "(٩٠٠)، وكذا كان أبوحيان التوحيدي. غير أن ثمة كتّاباً غلب عليهم النثر ولا تخلو أشعارهم من جودة من مثل: القاضي الجرجاني، وأبي بكر الخوارزمي، وابن العميد، وأبي إسحق الصابي، وبديع الزمان الهمذاني (١٠٠٠)، وثمة من برز في الصناعتين معاً كالشريف الرضي وأبي العلاء المعرى.

وقد تعهد الثعالبي التأريخ لمبدعي القرن الرابع كتّاباً وشعراء في "يتيمة الدهر" و"تتمتها" في أمصار الدولة الإسلامية كافة، مشترطاً أن يورد من إبداعاتهم "لبّ اللّب وحبّة القلب، وناظر العين، ونكتة الكلمة، وواسطة العقد، ونقش الفص"(١٠١٠)، غير أنه لم يلتزم بشرطه التزاماً كاملاً (٢١١٠)، إنّما خالفه بعض المخالفة معتذراً بقوله: " فإن وقع في خلال ما أكتبه البيت والبيتان عما ليس من أبيات القصائد، ووسائط القلائد فلأن الكلام معقود به والمعنى لا يتم دونه، ولأن ما يتقدمه أويليه مفتقر إليه، أولأنه شعر ملك أوأمير أو وزير أو رئيس خطير، أوإمام من أهل الأدب والعلم كبير، وإنّما ينفق مثل ذلك بالانتساب إلى قائله، لا بكثرة طائله:

وخير الشعر أكرمه رجالاً وشر الشعر ما قال العبيدُ (١٣٧- ١٧١٤) وسوع له القسم الأخير من عذره أن يكتب عن سيف الدولة الشاعر، وأن يعقد باباً (الرابع من الجزء الأول) لـ "مُلَح شعر آل حمدان أمراء الشام، وقضاتهم، وكتّابهم "، وأن يفرد مكاناً لعدد من الوزراء في الأندلس في بدايات الجزء الثاني، ويخصّ الباب الأول من القسم الثاني للملوك الشعراء من آل بويه الذين أردفهم ببعض وزرائهم.

وتكفّل الدكتور نبيل أبو حاتم بدراسة المبدعين في " اليتيمة " في كتابه " اتجاهات الشعر العربي في القرن الرابع الهجري "(۱۷۰ (من خلال يتيمة الدهر) – وكان في أصله رسالته للدكتوراه – وجعله في أبواب ثلاثة من فصلين لكلّ منها ، والأبواب ، هي : بيئات الشعر في القرن الرابع ، والموضوعات التقليدية ، والاتجاهات الشعرية الجديدة .

وألحق المؤلف بكتابه " ثَبَتاً" بأسماء شعراء اليتيمة دون " التتمة " في أربعة أقسام: الأول للشعراء فقط، والثاني للكتّاب الذين لهم شعر، والثالث لمن لهم شعر من اللغويين، والأخير لمن ذكرهم الثعالبي ولهم شعر قليل. وقد جهد في الأقسام الثلاثة الأولى بتتبع مصادر أعلامها في غير " اليتيمة " وتقييدها، أمّا القسم الأخير فلم يجد لهم ذكراً في غير اليتيمة (ص ٤٣١)، ولعله يكمل صنيعه هذا فيرصد المبدعين في "التتمة " أيضاً.

أمّا الدكتور شوقي ضيف، فهوالمؤرخ الأدبي الأكبر لإبداع الدول والإمارات في سلسلة كتبه بعد كتاب "العصر العباسي الثاني "التي أصدرها تباعاً بعنوان "عصر الدول والإمارات "في خمسة أجزاء إلى الآن: الأول للجزيرة العربية والعراق وإيران، والثاني للشام، والثالث لمصر، والرابع للأندلس، والأخير لليبيا وتونس وصقلية. وللقرن الرابع حظٌ وفير فيها من حيث التأريخ السياسي والاجتماعي والعلمي المكتّف، ومن حيث الترجمة والدراسة الموجزة الوافية والنماذج في كلّ جزء لبعض المبدعين في الاتجاهات النثرية والشعرية المختلفة فحسب.

تعددت الأجناس الأدبية النثرية في هذا العصر، فكان جنس "الرسالة" في الطليعة، وهوقسمان: الرسائل السلطانيّة / الديوانية، والرسائل الإخوانية. فمن كتاب الضرب الأول، هؤلاء الوزراء الأدباء: الصاحب بن عبّاد، وابن العميد، وابن مقلة، والمهلبي، أبومحمد الحسن بن محمد (٢٩١ – ٢٥٦هـ)، والخصيبي وأبوالقاسم علي بن محمد الإسكافي النيسابوري وزير السامانيين الذين كان "أكتب الناس في السلطانيات، فإذا تعاطى الإخوانيات كان قاصر السعي قصير الباع "( $^{(VIV)}$ ).

وكان من غير الوزراء: أبوإسحق إبراهيم بن هلال الصابي (٣١٠ – ٣٨٤هـ) الذي "خنق التسعين في خدمة الخلفاء، وخلافة الوزراء، وتقلّد الأعمال الجلائل، مع ديوان الرسائل (٧١٩)، والذي كان الصاحب بن عباد " يتمنّى انحيازه إلى جنبته، وقدومه إلى حضرته "، وهوالذي كثيراً ما كان يقول: " كتاب الدنيا وبلغاء العصر أربعة:

الأستاذ ابن العميد، وأبوالقاسم عبد العزيز بن يوسف، وأبوإسحق الصابي، ولوشئت ذكرت الرابع، يعني نفسه "(٢٢٠). كان أوحد الدنيا في إنشاء الرسائل (٢٢١)، وكانت بينه وبين الشريف الرّضي نقيب الطالبين، مع اختلاف الملّة، مودّة ومكاتبات، ولما مات رثاه الشريف بالداليّة المشهورة التي أوّلها:

أعلمت من حملوا على الأعواد أرأيت كيف خبا ضياء النادي؟ ما كنت أعلم قبل دفنك في الشرى أنّ الشرى يعلوعلى الأطواد!

فعاتبه الناس لأنه رثى "صابئاً"، فقال "إنّما رثيت فضله» (YYY)

أمّا كتّاب الضرب الآخر / الرسائل الإخوانية ، فمنهم: أبوحيان التوحيدي ، وعبدالعزيز بن يوسف الذي سبقت الإشارة إليه ، والببغاء الأديب وإن لم تصل إلينا من رسائل هذين الأخيرين أشياء كثيرة (٢٢٣) ، وأبوبكر الخوارزمي (ت ٣٨٣هـ) الذي كان "باقعة الدهر ، وبحر الأدب ، وعلم النثر والنظم "(٢٢٤).

ويمكن أن يعد أبوحيان التوحيدي صاحب مدرسة نثرية كعبدالحميد الكاتب، والجاحظ، وابن العميد، وغيرهم.

لقد صنّف التوحيدي في الجاحظ كتاباً عنوانه "تقريظ الجاحظ" (٢٢٠) وقال عن كتبه: "هي الدرّ النثير، والنّور المطير، وكلامه الخمر الصرْف، والسحر الحلال" (٢٢٦).

لا أحسب أن الجال مناسب للتوسع في الذي طرحت، لكنّ، ما يقويّه ويعضده أن روح العصر وآفاقه ومعطياته العلمية اختلفت عما كان عليه الأمر في عصر الجاحظ (القرن الثالث الهجري)، وهو إن كان أسلوبه يمثل "الطريقة التي جرى عليها المترسلون منذ القرن الثاني الهجري حتى القرن الرابع، وذلك قبل أن طغى السجع على أقلام الكتّاب..."، وإن كان "من خصائصه احتذاء الجاحظ في التفنن في كلّ شيء مطبوعاً على ذلك إلى الحدّ الأقصى "، فإنه "أولع بوضع الأحاديث والأسماء ووقائع التاريخ في الصورة الروائية "(٢٢٧)، وإنه لم يلجأ إلى السجع في كتبه إلاّ في "الإشارات الإلهية" (٢٢٧) حيث يمزج بين السجع والمزاوجة (٢٢٩). يقول آدم متز: "ربما كان أعظم الأسلوب الرائع، وقادراً عليه، غير أننا نكاد لا (كذا) نلاحظه أنه كان عالماً بدقائق الذي نجده عند غيره من الأدباء. ولم يكتب في النثر العربي بعد أبي حيان ما هو أبسط وأقوى وأشد تعبيراً عن مزاج صاحبه مما كتب أبوحيّان، ولكن الجمهور كان يميل إلى طريقة الآخرين في البديع، فيجري عليها ويعظم أصحابها، ولقد كان أبوحيان فنّاناً

غريباً بين أهل عصره» (٢٣١). أمّا في العصر الحديث، فقد "تحول النظر عن الصناعة اللفظيّة إلى جلال العبارة القائمة على سمو المعاني، وعمق التفكير وحسن التسلسل الفكري، فزالت عنه الحجب، وأخذ النقاد ينظرون إليه بعين غير عين أهل الصنعة اللفظية" (٢٣٢).

ومهما يكن الأمر، فإنّه إذا ما استثنينا ابن العميد من الكتّاب الديوانيين والتوحيدي من غيرهم في " الإشارات الإلهية "، فإن السيادة الأسلوبية أضحت، أنذاك، لالتزام السجع والبديع والتأنق بتزويقه بالشعر والأمثال (٧٣٣).

صفوة القول في رسائل القرن الرابع الهجري" إنها أدق آية من ازدهار الفن الإسلامي، ومادتها هي أنفس ما عالجته يد الفنّان، وهي اللغة؛ ولولم تصل إلينا آيات الفن الجميلة التي صنعتها أيدي الفنانين في ذلك العهد من الزجاج والمعادن لاستطعنا أن نرى في هذه الرسائل مبلغ تقدير المسلمين للرشاقة الرقيقة، وامتلاكهم لناصية البيان في صورته الصعبة، وتلاعبهم بذلك تلاعباً" (٢٢٤)

ومن الأجناس الأدبية النثرية التي عرفها هذا العصر، بقطع النظر عن الإرهاصات والأصول، جنس "المقامة "عند بديع الزمان الهمذاني أحمد بن الحسين (ت٣٩٨هـ) الذي أرى أن نحتفظ به جنساً أدبياً مستقلاً دون أن نحاول إلحاقه أو إلصاقه بأي جنس من الأجناس النثرية الحديثة كالقصة والرواية! فلم لا تكون لنا أجناس أدبية ذات سمات نسيج وحدها خاصة بنا كغيرنا من الأمم مثل "التوقيعات" و"المقامات" و"الموشحات" ؟!.

لقد نادى زكي مبارك منذ عام ١٩٣١ م بشيء قريب من هذا حين قال: ". . . إن القرن الرابع دان اللغة العربية بفن من فنون القصص هو فن المقامات، وذيوع هذا الفن يرجع إلى أنه وافق السليقة العربية التي تميل إلى القصص القصيرة، والتي تميل إلى

الزخرف في الإنشاء.

وقد ظن ناس أن فن المقامة هوفن القصة ، وكذلك نراهم يذكرون المقامات كلما أثير موضوع القصة في اللغة العربية ، والواقع أن العرب ، بفطرتهم ، لم يكونوا يميلون إلى القصص المعقد الذي وُجد كثير منه فيما أثر عن اليونان القدماء ، والذي ذاع عند الإنجليز والروس والفرنسيس والألمان .

ولا عيب في أن تخلو آثار العرب من القصص الطويل، فإن الفن الصحيح يرتكز أولاً على الفطرة، ولم يكن العرب مفطورين على القصة التي تقرأ في أيام أو أسابيع، ولذلك خلا شعرهم ونثرهم من الأقاصيص التي وجدت عند معاصريهم في الشرق والغرب" (٥٣٠).

وكان لعدد من كتّاب هذا العصر إسهامهم في فن الفكاهة النثرية الذي لم يكن من مبتكراته، بل ظهر فيه ظهوراً واضحاً. فضلاً عمّا في مقامات البديع، كما في "المقامة الشاميّة" و" المضيرية " مثلاً. وثمّة ألوان أخرى عند " أبي الخطّاب الصابي" (صفة حَمَل) و" أبي إسحق الصابي" (التعزية في ثور، وعهد التطفل) (٢٣٧).

كما كان لعدد آخر سهمة في التأليف في قصص السمر بنحو ليس عربياً خالصاً، وهي القصص التي جعلت تتسرب إلى الأدب العربي منذ القرن الثالث الهجري (٧٣٧)، إذ شرع الجهشياري بتأليف كتاب على غرار "ألف ليلة وليلة " بجمع «ألف» سمر من أسمار العرب وغيرهم، وكتب (٤٨٠) منها، لكن حمامه عاجله قبل أن يتمها (٢٧٨). أمّا مسكويه فألف كتاب "أنْس الفريد"، وهو "أحسن كتاب صنّف في الحكايات القصار والفوائد اللّطاف» (٢٣٩).

#### ب.الشعر:

إن عدد الشعراء فقط في " اليتيمة " وحدها دون " التتمّة " ـ كما يؤخذ من " ثبت

نبيل أبوحاتم" – مئتان وخمسة وأربعون (٢٤٥) شاعراً بين مشهور ومغمور ومكثر ومقل وملك وأمير ووزير، ناهيك عن الشعراء الكتّاب والشعراء اللغويين، وعن الشعراء الذين انفرد الثعالبي بذكرهم وعددهم تسعة وستون (٦٩). إنه عدد كبير، وليس من المعقول أن يكون صاحب اليتيمة قد استقصى كل شعراء هذا القرن حتى بعد الاستدراك بـ" تتمة اليتيمة".

لقد كان أولئك الشعراء، وغيرهم ممن فات الثعالبي أن يستوعبهم وذكروا في مصادر أخرى، موزعين على أمصار الدولة الإسلامية الواحدة وإماراتها ودولها التي انقسمت عنها، إمّا من أهلها الأصليين وإمّا من الوافدين عليها كأولئك الذين أمّوا بلاط الحمدانيين وسيف الدولة تحديداً، والذين رحلوا إلى البويهيين ووزرائهم، وإلى مصر والأندلس لأسباب شتّى منها المال والجاه والمنصب والرحلة واستدعاء الملوك والأمراء والوزراء والعمّال ـ باصطلاح ذلك الزمان ـ أنفسهم لهم . كما كانوا موزعي الموضوعات والاتجاهات الشعرية والفنيّة والميول السياسية والمذهبية والعرقيّة، حتى إننا المخد، مثلاً "الصنوبري والمتنبي وابن الحجّاج والشريف الرّضي جنباً لجنب . . . ، وكلّ واحد منهم يشبه في الناحية التي نبغ فيها قمّة تشرف على كل القرون التالية للأدب العربي "(٢٠٠٠).

وإذا ما أردنا أن نلم بما كانت عليه حال الأدب عامة والشعر خاصة في أمصار الدولة الإسلامية كافة، نلحظ أن النهضة الأدبية في الشام هي التي ازدهرت في الدولة الحمدانية في حلب وفي عهد سيف الدولة تحديداً (١٤٠١)، وهو ما سنفرده بمبحث مستقل.

وفي مصر، نهض الشعر في عهد الفاطميين لأنهم كانوا في حاجة إلى من يحمل لواء الدعوة والدعاية معاً كالذي فعله في المغرب ابن هانىءالأندلسي (متنبي المغرب) شاعر المعزّ لدين الله الذي أكرمه كثيراً وبنى له قصراً، ولما مات عام ٣٦٢هـ قال فيه:

"هذا الرجل كنا نرجو أن نفاخر به شعراء المشرق فلم يقدّر لنا ذلك "(٢٤٠)، ولأنهم كانوا أسخياء مع من يمدحهم ويدعو لهم. ومن الشعراء غير ابن هانيء: أبو الرّقعمق. أبوحامد أحمد بن محمد الأنطاكي (ت ٣٩٩هـ) من الشعراء الذين وفدوا من الشام، ثمّ أقام بمصر مدة ومدح المعزّ؛ والقائد جوهراً؛ والوزير ابن كلّس وغيرهم (٢٤٢).

قال الثعالبي عنه: " نادرة الزمان . . . ، وممن تصرّف بالشعر الجزل في أنواع الجد والهزل. . . ، وهوأحد المدّاحين المجيدين . . . ، وهوبالشام كابن حجّاج بالعراق" (٧٤٤) . ومنهم تميم بن المعز "الفاطمي (ت ٣٧٤ أو ٣٧٥ هـ)، وهو من شعراء اليتيمة أيضاً (٥٤٠). أمَّا العراق، فكان فيه عدد وفير من الشعراء من مثل: ابن نباتة السعدي، مادح سيف الدولة في حلب وعضد الدولة، والوزير المهلبي بالعراق، وابن العميد بالريّ؛ وأبي الحسن السَّلامي (٧٤٦) محمد بن عبدالله (٣٣٦ - ٣٩٣ هـ) الذي وصفه الثعالبي بأنه" من أشعر أهل العراق، قولاً بالإطلاق، وشهادة بالاستحقاق". لقى بالموصل، حين خرج إليها صبيًّا، أبا الفرج الببغاء، وأبا عثمان الخالدي، وأبا الحسن التلعفري، وشيوخ الشعراء، فأعجبوا به لكنهم شكّوا في شعره وشاعريته، ولما اختبره الخالدي ونجح في الاختبار زال شكهم. مدح الصاحب بن عبّاد وابن العميد. وكان منهم، كذلك، ابن سكّرة الهاشمي البغدادي أبوالحسن محمد بن عبدالله (ت ٣٨٥ هـ)، وابن الحجّاج أبو عبدالله الحسين بن أحمد (ت ٣٩١هـ)، والاثنان من شعراء مدرسة الهزل واللهو والمجون. يقول الثعالبي في الأول: "شاعر متسع الباع في أنواع الإبداع، فائق في قول المُلح والظرف، أحد فحول الأفراد، جار في ميدان المجون والسخف ما أراد"(٧٤٧)، ويقول في الآخر: "هو وإن كان في أكثر شعره لا يستتر من العقل بسجف (٧٤٨)، ولا يبنى جلّ قوله إلا على سخف، فإنه من سحرة الشعر، وعجائب العصر. . . ، فرد زمانه في فنه الذي شهر به ، وأنه لم يسبق إلى طريقته ، ولم يلحق شأوه في نمطه . . . ، مع سلاسة الألفاظ وعذوبتها ، وانتظامها في سلك الملاحة والبلاغة، وإن كانت مفصحة عن السخافة، مشوبة بلغات الخلديين والمكدين وأهل الشطارة. ولولا أن جدّ الأدب جدّ وهزله هزل. . . . ، لصنت كتابي هذا عن كثير من كلام من يمدّ يد المجون فيعرك بها أذن الحرم، ويفتح جراب السخف فيصفع بها قفا العقل (٧٤٩).

وينقل عن البغداديين فيهما معاً: "إن زماناً جاد بابن سكّرة وابن الحجّاج لسخيّ جداً. وما أشبههما إلاّ بجرير والفرزدق في عصريهما" (٧٥٠).

وكان الأخوان الشريف الرضي (٣٥٩ – ٤٠٤هـ) والشريف المرتضى (٣٥٥ – ٤٣٦هـ) ناهيك عن المتنبي، أشهر شعراء العراق، وهما خير ممثلين لشعر الطالبيين. فقد وصف الأول بأنه أشعر الطالبيين من مضى منهم ومن غبر، على كثرة شعرائهم المفلقين (٢٥٠)، بل وصف بأنه "أشعر قريش (٢٥٠). أما أخوه المرتضى علي بن الطاهر فقد كان "إماماً في علم الكلام والأدب والشعر "واشتهر بوصف «الطيف» (٢٥٠)، والتأليف فيه، إذ ألّف "طيف الخيال" (٤٠٠). وهومشهور في النثر بأماليه وقد سلفت الإشارة إليه في الكلام عن مبحث "التفسير".

وأمّا خراسان وما وراء النهر حيث كانت الدولتان السامانيّة (٢٦١ – ٣٨٩هـ) والبويهية، فكان فيها نشاط علمي وأدبي وتأليفي مهم في مجالات شتّى كابن سينا، في الفلسفة، والخوارزمي في الآداب، والجوهري في اللغة. أمّا في الشعر، فأنجب عدداً كبيراً من الشعراء الذين أثبتهم الثعالبي في اليتيمة وأورد نماذج من أشعارهم، فهويقول عن "بخارى "، مثلاً: "كانت بخارى في الدولة السامانيّة مثابة المجد، وكعبة الملك، ومجمع أفراد الزمان، ومطلع نجوم أدباء الأرض، وموسم فضلاء الدهر "(٥٠٠).

وكان ثمة أدباء في رحاب الدولة الغزنوية في عهد محمود خاصة ، كأبي الفتح البستي الشاعر (ت $^{(r)}$ ) كاتب محمود الغزنوي إلى جانب أبي القاسم

الميمندي وزيره.

وكان في الأندلس، غير ابن هانيء، ابن درّاج القسطلي (٣٤٧ – ٤٢١ هـ) الذي قال عنه الثعالبي: "كان بصقع الأندلس كالمتنبي بصقع الشام "(٥٠٠)، والذي كان من مدّاح المنصور بن أبي عامر وابنه المظفر من بعده.

المهم في أمر الأندلس الشعري اختراع "الموشح "، الذي يرجّع أنه كان مولود هذا العصر بغض النظر عن الخلاف في بداياته ومخترعه الأول وأصوله (٢٥٨). إنه جنس أدبي جديد يختلف عن "قصيدة الشطرين "المعهودة ذات الوزن الواحد والقافية الموحدة، وهو جنس معروف من "قالب "خاص في التركيب والإيقاع.

# ٧ - موقع الحمدانيين في العصر العلمي والأدبي:

حرصت أن يكون من منهج هذا الكتاب المخصص لعصر أبي فراس الحمداني أن يركز على نصيب الحمدانيين في كل مبحث من فصوله الثلاثة إن كان لهم فيه علقة ، وأحسب أن الإشارات إليهم تعددت في مباحث هذا الفصل والفصل الثاني ، أمّا الفصل الأول فكان لهم القدح المعلّى فيه . وآثرت أن أخصهم وحدهم بهذا المبحث ، ما دام الكتاب معقوداً على عصر شاعرهم الأكبر ، لكي يبرز دورهم وسهمتهم في النهضة العلمية والأدبية في القرن الرابع .

فعلى الرغم من عدم الاستقرار الذي كتب عليهم سواء في علاقاتهم مع بعضهم أم في الأحداث الداخلية والخارجية التي تصدوا لها لا سيما سيف الدولة، فإن ذلك كله لم يصرفهم عن أن يهتموا بالأدب والعلم، وعن أن يكون لهم إسهامهم فيهما، فكان أن جمعوا "بين أدوات السيف والقلم "كما يقول الثعالبي (٥٩٠).

ليس من شكّ في أن نهضة بني حمدان الثقافية تجلت أكثر ما تجلّت في حلب سيف الدولة، لكن لم تعدم ولايات آل حمدان الأخرى أن يكون لها نصيب فيها.

ففي أنطاكية كان أول اتصال للمتنبي بالحمدانيين، حيث اتصل عام ٣٣٦ هـ بأبي العشائر (الحسن بن علي بن الحسن) ابن عمّ سيف الدولة وواليها له، ومدحه بعدة قصائد (٧٦٠) أولها "القافيّة" التي مطلعها: (٧٦٠)

# أتراها لكثرة العشّاقِ تحسب الدمع ذلْقةً في الماقي

فأكرمه أبوالعشائر، وعرف منزلته، وهوالذي قدّمه إلى سيف الدولة أول مرّة عام ٣٣٧ هـ، وأثنى عليه وعرّفه منزلته من الشعر والأدب، مذ ذلك التاريخ نشأت الصلة بين الأمير والشاعر الذي اشترط عليه ألا ينشده مديحه إلا وهو قاعد، فقبل سيف الدولة الشرط، وهكذا كان(٧٦٢).

غير أنّ المتنبي، كما يقول طه حسين، لم يكن "حسن الوفاء لأبي العشائر، فهو لم يكد يتصل بسيف الدولة حتى أعرض عن غيره من الناس، ونسي أبا العشائر نسياناً تاماً، فلم يذكره ولم يشر إليه. وكان الرجل خليقاً أن يلقى من صنيعته بعض الشكر على ما قدم إليه من إحسان ". ويرى طه حسين، أيضاً، أنّ هذا كلّه ربما كان ميسراً لشيءمن (الحلف) بين أبي العشائر وأبي فراس وأصحابه على قتل المتنبي غيلة، لا سيما أن إحدى أختي أبي فراس كانت زوج أبي العشائر الذي حمى المتنبي حين جاءه لاجئاً إليه عائذاً به والذي قدّمه إلى سيف الدولة (٧١٧).

إذا ما أضفنا إلى هذا ما كان بين أبي فراس والمتنبي وبين هذا الأخير وابن خالويه والحاتمي والسّلامي وغيرهم ممن كانوا لا يرغبون فيه في بلاط سيف الدولة من خصومات ترتد إلى الحسد والغيرة من تقريب سيف الدولة للمتنبي واهتمامه الكبير به والإحسان إليه، وأضفنا إليه، كذلك، ما ذهب إليه محمود شاكر من أنه كان ثمة علاقة تربط المتنبي بخولة أخت سيف الدولة استنتجها من رثاء الشاعر لها بالبائية المشهورة التي مطلعها (٢٦٤):

# يا أخت خير أخ، يا بنت خير أب

## كناية بهما عن أشرف النسب

والتي منها هذان البيتان السائران:

طوى الجزيرة حتى جاءني خبر ُ
فرعتُ فيه بامالي إلى الكذب ِ
حستى إذا لم يدعْ لي صدقه أملاً
شرقتُ بالدّمع حتى كاد يشرق بي

إذا ما أضفنا هذه الأسباب إلى بعضها، فإنها قد تفسّر جوانب مهمة من ترك المتنبي سيف الدولة إلى كافور.

وكان في الموصل، إبّان إمرة ناصر الدولة، شعراء كثيرون سواء من أهلها الأصليين أم من الوافدين عليها. فمن أهل الموصل، مثلاً، كان:

الخبّاز البلدي (٢٥٠) (أبوبكر محمد بن أحمد بن حمدان)، والسريّ الرّفاء، والخبّاز البلدي (٢٥٠) (أبوبكر محمد بن أحمد بن حمدان)، والسريّ الرّفاء، والخالديان، وقد أوردهم الثعالبي جميعاً في اليتيمة وذكر أطرافاً من أخبارهم ونماذج من أشهر الوافدين أبوالحسن السّلامي الذي وفد على الموصل "وهوصبي حين راهق"، وشك شيوخ شعرائها في شعره إلى أن اختبره أبوعثمان الخالدي كما تقدم.

وكان آل حمدان من الأسر الشاعرة كما يبدو من "الباب" الذي عقده الثعالبي لهم في "اليتيمة "بصرف النظر عن القيم الفنيّة لشعر أكثرهم. وإذا ما استثنينا سيف الدولة وأبا فراس مؤقتاً تطالعنا أسماء أبي زهير مهلهل بن نصر بن حمدان، وأبي العشائر وأبي وائل تغلب بن داود بن حمدان، وأبي المطاع بن ناصر الدولة، والحسين بن ناصر الدولة (٢٦٦٠). ولما عوتب المتنبي في آخر أيامه، على تراجع شعره، قال: "قد تجوزت في قولي، وأعفيت طبعي، واغتنمت الراحة مذ فارقت آل حمدان، وفيهم من

يقول": (٧٦٧) ويذكر الثعالبي عدداً من الشعراء المقلين من الأمراء والقضاة والكتاب الذين أدرج شعرهم في عنوانه الكبير: " في ملح شعر آل حمدان أمراء الشّام وقضاتهم وكتّابهم "، هم:

- (١) منصور وأحمد ابنا كيغلغ الأديبان الشاعران من أولاد أمراء الشام $^{(VV)}$ .
- (٢) أبومحمد جعفر وأبوأحمد عبدالله ابنا ورقاء الشيباني من رؤساء عرب الشام وقوّادها المختصين بسيف الدولة، وكانت بينهما وبين أبي فراس مكاتبات ومجاوبات، إذ أرسل إليهما من قصيدة يقول:

فأجابه أبوأحمد بقصيدة أوّلها:

أصاح قلبه أم غير صاح وقد عَنْتْ له عُفْر البطاح

وله ولأخيه "معارضات "أخرى لبعض قصائد أبي فراس، وله هوقصيدة "يائيّة"عرض فيها لبني كعب وضرب سيف الدولة لهم. وكانت بينهما وبين أبي إسحق الصابى مكاتبات شعرية بعد وفاة سيف الدولة(٢٦٩).

(٣) أبوحصين علي بن عبدالملك الرَّقي القاضي بحلب (٧٠٠)، الذي قال فيه السريّ الرفّاء: لـقـد أضـحتْ خِلال أبـوحـصـينٍ

حصوفاً في الملمّات الصّعاد

وكانت بينه وبين أبي فراس مودة تبدو مما كان بينهما من مكاتبات / معارضات شعرية. فلمّا كتب إليه أبوفراس، وقد عزم المسير إلى الرقة، قصيدة مطلعها:

يا طول شوقى إنْ كان الرحيل غدا

# لا فرّق الله فيما بيننا أبدا

أجابه القاضي بقصيدة أوّلها:

الحمد لله حمداً دائماً أسدا

أعطاني الدهر ما لم يُعطه أحدا

هي التي ذكر فيها سيف الدولة ، فقال منها:

لولا الأمير وأنّ الفضل مبدؤهُ

### منه لقلتُ سأنّ الفضل منك سدا

- (٤) أبوالفرج سلامة بن بحر أحد قضاة سيف الدولة ، الذي كان ينظم شعراً "يكاد يمتزج بأجزاء الهواء رقة وخفّة ، ويجري مع الماء لطافة وسلاسة" (٧٧١).
- (٥) أبومحمد عبدالله بن عمرو بن محمد الفياض كاتب سيف الدولة ونديمه . وقد مضى الكلام عنه (٧٧٢) .
- (٦) أبوالقاسم الشيظمي. لم يذكر له الثعالبي سوى مقطوعة من ثلاثة أبيات في وصف " نمرقة " رآها بجنب سيف الدولة ( $^{(VV)}$ ). ويبدو أن " الشيظمي " لقبه ، فابن النديم يقول: " واسمه . . . . . .  $^{(3VV)}$  ، وكان يجول ، ثمّ انقطع إلى سيف الدولة . وقد عمل شعره قبل موته ، ومقداره نحو خمسمائة ورقة" ( $^{(VV)}$ ).
  - (٧) أبوذر أستاذ سيف الدولة ، وقد مرّ ذكره .
  - ( $\Lambda$ ) أبوالفتح البكتمري المعروف بابن الكاتب الشاميّ ( $^{(VV1)}$ ).
    - (٩) أبوالفرج العجلي الكاتب(٧٧٧).
  - (١٠) ابن خالويه أستاذ بني حمدان (٧٧٨)، وقد سلف الحديث عنه.

(۱۱) ابن جنّي (۱۷۹)، وقد مضى الكلام عنه.

(۱۲) الشمشاطي، أبوالفتح الحسن بن علي بن محمد، ولم يقع للثعالبي من شعره سوى بيتين في البنفسج ومثلهما في "الجلّنار" (۱۲۰) وهوالذي اختار مع كاتب سيف الدولة محمد الفيّاض عشرة آلاف بيت من مدائح الشعراء في أميرهم (۱۲۷).

أمّا سيف الدولة، فكان شاعراً وناقداً (بالمفهوم السائد آنذاك) في آن، وقد ألمعت إلى شيء من شعره في فصل "العصر الاجتماعي"، وإلى شيء من نقده في فصل "العصر العلمي والأدبي" واستشهدت عليهما ببعض المُثُل، وها أنذا أستكمل الموضوع.

يستفاد من المُلح / النماذج التي أثبتها الثعالبي (٧٨٢) أن الرجل كان ينظم الشعر في الوصف، والغزل، فمن وصفه قوله في قوس قزح:

وقد نـشـرتْ أيـدي الجـنــوب مـطــارفــأ

على الجوّ دُكناً والحواشي على الأرضِ يصررُ ها قوس الغمام بأصفر

على أحمر في أخضر تحت مبيضً كاذيال خَوْدٍ أقبيات في غلائل مُصب من بعض مُصب من بعض من بعض

الذي يقول فيه الثعالبي " وهذا من التشبيهات الملوكيّة التي لا يكاد يحضر مثلها السوقة ".

ومن غزله، غير الذي ذكرته له في جاريته الروميّة، قوله:

تجنى علي الدنب والدنب ذنبه و وعاتبني ظلماً وفي شبقه العثب واعرض لما صار قلبي بكفه واعرض لما صار قلبي بكفه واعرض لما صار قلبي بكفه فه واعرض لما صار قلبي حين كان لي القلب ؟ واذا بَرِم المولى بخدمة عبده

وأمّا سيف الدولة الناقد، فكان يطلب إلى الشعراء في مجلسه، الذي سبق الكلام عنه، "إجازة" أبيات أوأنصاف أبيات كان ينظمها، كالذي جرى بينه وبين ابن عمّه أبي فراس فيما مضى من كلام. وكان ينقد عليهم بعض أشعارهم كنقده الذي ذكرته لبيتي المتنبي فيه من "ميميّة" معروفة. وأذكر، هنا، أن أحد الخالديين، وقد كان من خواص شعرائه، أنشده قصيدة طويلة منها هذا البيت:

# فعدا لنا من جودكِ الماكول والـ مشروب والمنكوح والملبوس

فقال له سيف الدولة "أحسنت إلا في لفظة (المنكوح)، فليست مما يخاطب بها الملوك (٢٨٨). وهذا من النقد الاجتماعي الذي يندرج في مفهوم "اللياقة الاجتماعية"، وليس من النقد الأدبي، وهو كثير في نقدنا العربي القديم.

ليس من شك في أن ذلك كلّه - وثمة غيره - كان نتاجاً طبيعياً لاهتمامات الأمير الحمداني الأدبية والثقافية والعلمية المتنوعة كما يتجلى ممّا كان يدور في مجالسه ، التي سلفت الإشارة إليها ، ومما كان يفيده من مجالسيه المقيمين والوافدين في أوقات السلم . فثمة إشارة إلى أستاذ له اسمه «أبوذرّ» ( $^{(3,N)}$ ) ، وثمة خبر عن أن آل حمدان كانوا يدرسون على ابن خالويه ( $^{(0,N)}$ ) . أمّا كاتبه ونديمه أبومحمد عبدالله بن

عمرو بن محمد الفياض ، الذي كان معروفاً "ببعد المدى في مضمار الأدب وحلبة الكتابة "، فلم يكن "يؤثر عليه في السفارة إلى الحضرة أحداً لحسن عبارته وقوة بيانه ، ونفاذه في استغراق الأغراض ، وتحصيل المراد" (٢٨٦).

ذهب الدكتور طه حسين إلى أن ثقافة سيف الدولة كانت "واسعة عميقة فيما يظهر...، وكانت بيئته الخاصة التي نشأ فيها تهيئه لحياة مثقفة لها حظ لا بأس به من المشاركة في العلم والأدب، والأخذ بأسباب الحضارة الراقية الزاهرة التي كانت مسيطرة ببغداد...، وثقافة سيف الدولة تظهر في أحاديثه ومشاركته فيما كان يخوض فيه جلساؤه من العلم والأدب والفن، وقدرته على التمييز الدقيق بين ما كان يقال في مجلسه من الصواب والخطأ ومن الجيد والرديء، ورغبته في أن تحفل حلب بأضخم عدد ممكن من العلماء والأدباء والكتّاب والشعراء، وفي أن تتفرع فيها الثقافات، فتوجد الفلسفة إلى جانب العلم، وتوجد علوم الدين إلى جانب علوم اللغة والأدب.

وما كان الرجل يصنع هذا عن جهل، ولا عن غرور، ولا عن رغبة في المنافسة للمنافسة من حيث هي، بل عن بصيرة وحسن رأي، وعلم بما يأتي وما يدع، وتقدير صحيح لأثر الحياة العقلية المزدهرة في نشر الدعوة، وإعلان ما كان يريد لملكه ودولته من أبّهة وجلال . . . وما أستبعد أن يكون سيف الدولة قد ألمّ شيئاً باليونانية وثقافة اليونانيين، لاتصاله اليومي أثناء حياته كلها باليونان وشئون اليونان"(٧٨٧).

إذا ما حاولنا أن نطبق ما جاء في نص طه حسين الطويل هذا تطبيقاً واقعياً على ما يجري في جنبات بلاط سيف الدولة ومجالسه مبتدئين بالنص من آخره تبين لنا أن الرجل كانت له عناية ما بالأمور العلمية البحتة وبالطب تحديداً، وإن كان اهتمامه به خاصاً. فقد سلف الكلام عن أنه كان يحضر إلى مائدته، حين يأكل، أربعة وعشرون

طبيباً كان عيسى الرّقي أحدهم. وكان من أطبائه الفلاسفة أبوالحسين كشكرايا، الذي كان "طبيباً عالماً مشهوراً بالفضل والإتقان لصناعة الطب، وجودة المزاولة لأعمالها "والذي استخدمه، كذلك، عضد الدولة البويهي لمّا بنى البيمارستان المنسوب إليه ببغداد. وهو معروف بصاحب "الحقنة "وبكناشه "الحاوي "؛ وكان من أنجب تلاميذ سنان بن قرة (٨٨٧).

وكان الفارابي، أشهر العلماء الذين عرفهم بلاط سيف الدولة في الطب والفلسفة والموسيقى. ولقد مضى الكلام عنه مرتين: الأولى في فصل العصر الاجتماعي في الحديث عن الموسيقى وما كان لها من شأن في بلاط سيف الدولة حيث نقلت شيئاً من الحوار الذي دار بينه وبين الأمير في الموسيقى والذي عاب فيه مهرة هذه الصنعة في بلاطه؛ وقد قيل إنه هومخترع آلة "القانون"، وإنه كان مطرب "الأمير. والأخرى، في موضوع "الفلسفة" من مبحث العلوم العقلية في هذا الفصل.

بقي أن يشار إليه هنا طبيباً، إذ قيل: "كانت له قوة في صناعة الطب"، وعلم بالأمور الكلية منها، ولم يباشر أعمالها ولا حاول جزئياتها" (١٨٨٩)، وقيل: "صاحب التصانيف في المنطق والموسيقى وغيرهما من العلوم (١٩٨٠).

من المهم أن يشار، في الفارابي، إلى ما يذهب إليه مصطفى الشكعة من أنه "كان عمدة للحياة العقلية عند بني حمدان "، وأن فلسفته "كان لها أثرها في الشعر الحمداني، وعند المتنبي على وجه الخصوص ". ففي حين يجعل الفارابي، في الأخلاق، للعقل والمعرفة المقام الأول، يقول المتنبى:

وفي حين يُرجع الفارابي كلّ شيء إلى الأخلاق في مدينته الفاضلة، ويرى أن

# أهل المدينة الجاهلة بلا عقل وفي مرتبة البهائم، يقول أبوالطيب: الولا العقول لكان أدنى ضيغم (١٩٠١) ادنى إلى شرف من الإنسسان

ويزيد الدارس نفسه: "ولعل الحكم الكثيرة التي شاعت في شعر الحمدانيين لم تكن هي الأخرى إلا صدى ً لآثار الفارابي الفيلسوف وأفكاره التي نثرها في حلب ودمشق في ظلّ حكم الحمدانيين (٧٩٢).

ويذكر ابن النديم، في أسماء "الصنّاع"، اثنين كانا مع سيف الدولة، الأول شجاع ابن . . . . . . . (٧٩٢) غلام بيطولس، والأخرى العجليّة ابنة العجلي الإسطرلابي غلام بيطولس أيضاً (٧٩٤).

وعاش في العهد الحمداني أبوالقاسم المجتبي عليّ بن أحمد الأنطاكي (ت ٣٧٦هـ) الذي استوطن بغداد إلى أن مات فيها، وكان من أصحاب عضد الدولة بن بويه المقدّمين عنده. اشتهر بعلم العدد والهندسة، وله فيهما تصانيف كثيرة، منها: التخت الكبير في الحساب الهندي، وكتاب الحساب على التخت بلا محو، وكتاب الموازين العددية، وكتاب الحساب بلا تخت بل باليد، وكتاب شرح إقليدس، وغيرها (٩٥٠).

وديونيسيوس المهندس الرياضي، والمنجّم الصابي البعلبكي (٢٩٦٧)، وأبوالقاسم الرقّي المنجّم الفلكي الذي كان ممن صحبوا سيف الدولة، وخدموه، واختصوا به، وحضروا مجالسه (٢٩٥٧). وقمين بالإشارة أن سيف الدولة نفسه كان يؤمن بالتنجيم ويعمل به، إذ كتب إلى ابنه أبي المعالي، بعد أن قضى على ثورة رشيق النسيمي من وجوه طرسوس ودزّبر الديلمي في أنطاكية عام ٣٥٤هـ ما يأتي: "...، ثم عبرت الفرات، ونظرت في التقويم فوجدت الكسوف، فتأملته على حسب ما أوجبه علم النجوم والمولد، فكان غشاءً على أعدائنا فقصدتهم، وهم على مرحلة من حلب النجوم والمولد، فكان غشاءً على أعدائنا فقصدتهم، وهم على مرحلة من حلب

بالناعورة "(٧٩٨).

وأورد محمد كرد على قائمة كبيرة بعلماء الشام في الحديث والفقه والجغرافية والطب والنجوم والرياضيات والأدب شعره ونثره (٧٩٩)، منهم: إبراهيم بن عبدالرزاق الأنطاكي مقرىء أهل الشام، وعمر الأنطاكي وعبدالوهاب الكلابي من أهل الحديث، والمقدسي صاحب "أحسن التقاسيم". في الجغرافية وقد سبق الكلام عنه، وغيرهم. وكان من مشاهير هؤلاء ابن نباتة الفارقي عبدالرحيم بن محمد(٣٣٥ - ٣٧٤هـ) في الخطابة والوعظ. كان خطيب حلب وواعظها في بلاط سيف الدولة (٨٠٠)، وبها اجتمع بالمتنبي في خدمة سيف الدولة، وقيل إنه سمع عليه بعض ديوانه. وقد أكثر من خطب الجهاد ليحضّ الناس عليه ويحثُّهم على نصرة سيف الدولة في غزواته الكثيرة (٨٠١). وقد كان يعمل خطب الجهاد ويحسن في تصنيفها حتى إنه صعد في إحدى السنوات، المنبر وخطب الناس الذين كانوا يملؤون الجامع، فخرج أكثرهم من الجامع إلى الغزاة رأساً (٨٠٢). ولا يقل عنه شهرة في الكتابة أبوالفرج عبدالواحد بن نصر المعروف بالببغاء(ت ٣٩٨هـ) الشاعر الكاتب، الذي كان " في عنفوان أمره وريعان شبابه متصلاً بسيف الدولة، مقيماً في جملته، ثم تنقلت به، بعد وفاة صاحبه، الأحوال في وروده الموصل ويغداد ومنادمته بهما الملوك والرؤساء، وإخفاقه مرّة وإنجاحه أخرى"(٨٠٣). وصفه الثعالبي بأنه "واحد أفراد الدهر في النظم والنثر "(٨٠٤)، ويقول شوقى ضيف: ولعل كاتباً في بلاط سيف الدولة الحمداني لم يشتهر بالكتابة كما اشتهر أبوالفرج "(٥٠٠).

ولمعت في بلاط سيف الدولة ومجالسه أسماء معروفة في اللغة والأدب أمثال أبي علي الفارسي وتلميذه ابن جني اللذين سبق الحديث عنهما، علمياً، في مبحث "علوم اللغة " من هذا الفصل، وأبي بكر الخوارزمي، وأبي الطيب اللغوي.

فأمّا أبوبكر الخوارزمي، وقد تقدم شيء عنه، فيقال إنه كان "يقيم في شبيبته بحلب في بلاط سيف الدولة. ثم توجه إلى بخارى قاصداً أبا علي البلعمي وزير آل سامان، ولكنه فارقه سريعاً فقصد نيسابور وسجستان (٢٠٨) وأنه أقام بالشام مدة، وسكن بنواحي حلب، وكان مشاراً إليه في عصره " (٨٠٠).

أمّا أبوالطيب اللغوي الحلبي، عبد الواحد بن عليّ، فأصله من عسكر مُكْرم في خوزستان. قدم إلى حلب ليكون في رحاب سيف الدولة. كان من العلماء المبرّزين في اللغة وصاحب تصانيف ضاع أكثرها، ومما وصل إلينا منها وطبع: كتابا "الإبدال "و"الإتباع" (١٩٨٨)، و«شجر الدرّ»، و«مراتب النحويين». ظلّ في حلب إلى أن قتله الدّمستق مع من قتل حين دخلها عام ٢٥١ه، كانت بينه وبين ابن خالويه منافسات ومنازعات ومحاسدة (١٩٨٩)، ربما كان سببها أن سيف الدولة أرسل إليه من يسأله عن مسائل في اللغة فلم يستطع أن يجيب عنها فوراً فاضطرب ودخل خزانته، وأخرج كتب اللغة، وفرقها على أصحابه يفتشونها ليجيب عنها، في حين أن أبا الطيب اللغوي، الذي كان في المجلس، أجاب عنها فوراً (١٨٨). وثمة رواية أخرى مفادها أن المتنبي وأبا الطيب اللغوي وابن خالويه كانوا ثلاثتهم بحضرة سيف الدولة، وقد جرت للكلام، فتكلّم بما قوّى حجة أبي الطيب اللغوي وضعف حجة الآخر، فما كان منه إلا ضرب المتنبي بمفتاح كان في كمّه، فغضب المتنبي لأن سيف الدولة لم ينتصر له، وكان ذلك أحد أسباب فراقه له (١٨١٨). وكان ابن خالويه يلقّب أبا الطيب اللغوي بـ "قرموطة الكبرتل "أى "دحروجة الجُعل" (١٨١٠).

وحُكي عن أبي إسحق الصابي أن رسولاً لسيف الدولة أمّ بغداد وطلب إليه، بتكليف من الأمير، شعراً، فأعطاه ـ بعد مدافعة ـ هذه الأبيات الثلاثة:

إن كنت خنتك في المودة ساعةً

# فذممتُ سيف الدولة المحمودا وزعمتُ أنّ له شريكاً في العلا وزعمتُ أنّ له شريكاً في العلا وجددتُه في فضله التوحيدا قسماً لو انّي حالف بغموسها (١٣٨)

ولما عاد الرسول، ودخل عليه الصابي مسلّماً أعطاه كيساً بختم الأمير مكتوباً عليه اسمه وفيه ثلاثمائة دينار (١٩٤٤). ويقال إنه راسل المتنبي ليمدحه بقصيدتين ويعطيه خمسة آلاف درهم، فامتنع خشية أن يتغيّر عليه الوزير المهلبي - لأن المتنبي رفض أن يمدحه - وقال له: " فإن كنت لا تبالي هذه الحال، فأنا أجيبك إلى ما التمست، وما أريد منك مالاً، ولا عن شعري عوضاً "، فقال الصابي: " فتنبّهت على موضع الغلط، وعلمت أنه قد نصح، فلم أعاوده و (١٥٠٥).

ويُروى أن أبا الفرج الأصفهاني علي بن الحسين (٢٨٤ - ٣٥٦هـ) ألّف "الأغاني" في خمسين سنة، وكتبه مرة واحدة في عمره، هي النسخة التي أهداها إلى سيف الدولة (٢١٠١). ولما انتخب الوزير أبوالقاسم الحسن بن الحسن المغربي لسيف الدولة ما انتخب من "الأغاني" أعطاه ألف دينار (٢١٠١)، فلما علم الصاحب بن عبّاد بذلك، قال: "لقد قصر سيف الدولة، وإنه يستأهل أضعافها"، وقال عن الكتاب: "لقد اشتملت خزائني على مائتين وستة آلاف مجلد ما منها ما هو سميري غيره، ولا راقني منها سواه" (٨١٨).

أمّا الكتابة، فكان من كتاب الأمير الخاصين، كما تقدّم، أبومحمد الفيّاض، وجعفر بن ورقاء الشيباني، وأبوالفرج الببغاء، ووزيره ونديمه أبوعلي أحمد بن الحسين ابن منصور البازيار.

وأمّا الشعراء مقيمين كانوا أم وافدين، فما كان أكثرهم. ولقد قيل: "فلم يجتمع قطّ بباب أحد الملوك بعد الخلفاء ما اجتمع ببابه من شيوخ الشعر، ونجوم الدهر "(١٩١٨). وقد شجعهم غير عامل على هذا، فالأمير نفسه وابن عمّه أبوفراس ونفر من آل حمدان كانوا شعراء، وكان سيف الدولة مثقّفاً محباً للعلم والأدب ذا صلة بهما مقدراً لأهليهما، وكريماً يغدق الأموال على الأدباء بسخاء في مجالسه وغير مجالسه، وقد ضرب لهذه الغاية نقوداً خاصة، فضلاً عن أنه كاد يكون الوحيد الذي دافع عن ثغور الإسلام، وعن التنافس العلمي والأدبى بين أمراء الدول آنذاك.

عرف بلاط سيف الدولة من شيوخ الشعراء، غير المتنبي وأبي فراس، السريّ الرفّاء والخالديين، وأبا بكر الصنوبري، وأبا الفرج الببغاء الذي مرّ الكلام عنه، والنامي، والزاهي، والناشىء الأصغر؛ وكشاجم، والوأواء الدمشقي، وغيرهم.

حسبي أن أقف على أهم أخبار كلّ منهم ممّن له علقة باتصاله بسيف الدولة:

فأمّا السري (ت ٣٦٢ أو ٣٦٤هـ) نموصلي ّلحّاً، أسلم صبيّاً في الرفائين بالموصل، فكان يرفو ويطرز إلى أن قضى باكورة شبابه، وظلّ في ضنك من العيش إلى أن خرج إلى حلب واتصل بسيف الدولة ومدحه كثيراً (٢٨١). " فطلع سعده بعد الأفول، وبعد صيته بعد الخمول، وحسن موقع شعره عند الأمراء من بني حمدان ورؤساء الشام والعراق "، إذ مدح المهلبي الوزير وغيره. ونابذ الخالديين الموصليين، كذلك، وناصبهما العداوة، وادعى عليهما سرقة شعره وشعر غيره، ودس في شعر كشاجم، الذي كان ينسخه، أحسن شعرهما، ليزيد في حجم ما ينسخ ويشنّع عليهما.

أمّا الخالديان، فكانا من قرية " الخالدية " بالموصل (<sup>۸۲۲)</sup>، وكانا " يشتركان في قرض الشعر وينفردان (<sup>۸۲۲)</sup>. التحقا بخدمة سيف الدولة، وأصبحا من خواص شعرائه، وفي مقدمة ندمائه، ومن خزنة كتبه كما تقدم. وقد مدحاه فكان لهما نصيب في عطاياه

وهداياه ( $^{(\Lambda \Upsilon \xi)}$ )، لكنهما انصرفا من عنده "على حدّ مغاضبة "كما يقول أبوالعلاء المعري ( $^{(\Lambda \Upsilon \xi)}$ . وكانت لهما مع السريّ الرّفاء ما مضى الكلام عنه قبل قليل.

وأمّا أبوبكر الصنوبري شاعر الطبيعة المعروف، فهوأنطاكي أصلاً، توفي عام 778ه أي بعد إمرة سيف الدولة على حلب بسنة واحدة، فقط 778 معنى هذا أنه لم يبق في خدمة الأمير سوى سنة واحدة كان فيها أحد خزنة كتبه. غير أن صلته بسيف الدولة كانت أقدم من توليه إمارة حلب، وله فيه قصائد تمدحه في غزوه الروم 778.

وكان أبوالعبّاس الناميّ أحمد بن محمد الدّارمي المصيصي المختلف في وفاته  $(^{\Lambda^{\gamma}\Lambda})$  من فحول شعراء العصر، وخواص شعراء سيف الدولة، إذ كان عنده تلوالمتنبي في المنزلة والرتبة  $(^{\Lambda^{\gamma}\Lambda})$ ؛ وكانت له مع المتنبي وقائع ومعارضات  $(^{\Lambda^{\gamma}\Lambda})$ . أورد له الثعالبي شعراً في سيف الدولة وناصر الدولة $(^{\Lambda^{\gamma}\Lambda})$ .

أمّا أبوالقاسم الزّاهي عليّ بن إسحق بن خلف البغدادي (٣١٨ – ٣٥٢هـ)، فكان وصّافاً محسناً، كثير المدح والظّرْف (٨٣٢). مدح سيف الدولة والوزير المهلبيّ وغيرهما من رؤساء وقته (٨٣٢)، وقال الشعر في جميع الفنون وإن لم يقع شعره إلى الثعالبي آنذاك (٨٣٤).

وأمّا الناشىء الأصغر عليّ بن عبدالله بن وصيف (٢٧١ – ٣٦٥ أو ٣٦٦ هـ)، فقد مضى إلى الكوفة عام ٣٢٥ هـ وأملى شعره في مسجدها الجامع والناس يكتبون عنه، وكان المتنبي أحدهم وهو لم يعرف بعد ولم يلقب بهذا اللقب ( $^{(\Lambda^{70})}$ . كان قد قصد سيف الدولة بحلب ومدحه، ولما عزم على مفارقته وقد غمره بإحسانه، قال:  $^{(\Lambda^{71})}$ 

أودّع لا أنّي أودّع طـــائــعــا وأعطى بكرهي الدهر ما كنتُ مانعا تَحمَّلتَ عنّا بالصنائع والعلا

# فنستودع الله العلا والصنائعا رعاكَ الذي يرعى بسيفكَ دينه ولقاكَ روض العيش أخضر يانعا

وكان كشاجم (<sup>۸۲۷)</sup> أبوالفتح محمود بن الحسن المختلف في أصله وتاريخ وفاته ممن عملوا في خدمة سيف الدولة منجّماً ورئيساً للطبّاخين، ومن شعراء والده أبي الهيجاء عبدالله الحمداني (<sup>۸۲۸)</sup>، وكان صديقاً للصنوبري (<sup>۸۲۹)</sup>.

كما كان الوأواء الدمشقي أبوالفرج محمد بن أحمد (وقيل محمد) الغسّاني (٤٠٠) (ت حوالي ٣٩٠هـ) من نال رضا سيف الدولة وحظوته بمدحه له في دمشق بين عام ٣٣٣ وعام ٣٣٥ .

وكان لابن نباتة السعدي (٣٢٧ - ٣٠٥هـ) في سيف الدولة "غر القصائد، ونخب المدائح، وكان قد أعطاه فرساً أدهم أغر محجّلاً "(١٤١).

بقي غير هؤلاء عدد آخر من شعراء سيف الدولة كأبي عبدالله الخليع الشامي الذي "أدرك زمان البحتري، وبقي إلى أيام سيف الدولة فانخرط في سلك شعرائه" (٨٤٢)؛ والمغنم المصري، الذي قال عنه ابن النديم: "من شعراء سيف الدولة" (٨٤٢)؛ وعبدالله بن أبي الجوع (٨٤٤)؛ وأبي على صالح بن رشدين الكاتب (٥٤٠).

إن أخبار سيف الدولة، كما يقول ابن خلّكان: "كثيرة مع الشعراء...، وفي تعدادهم طول (٨٤٦)" حسبنا من ذكرنا، فليس المقام مقام استقصاء.

بيد أنه تحسن الإشارة إلى ما كان بين بعض من ضمّهم بلاط سيف الدولة من العلماء والأدباء من خصومات ومنازعات ألمعت إلى بعضها، لعل أكبرها ما كان بين قطبي الرحى أبي فراس والمتنبي وأنصار كلّ منهما. فالمتنبي يشهد لأبي فراس "بالتقدم

والتبريز، ويتحامى جانبه فلا ينبري لمباراته، ولا يجترىء على مجاراته"، لكنه "لم يمدحه ومدح من دونه من آل حمدان"؛ وقد فُسِّر هذا بالتهيب والإجلال، لا الإغفال والإخلال (١٤٠٨)، وهوتفسير غريب! أما أبوفراس، فيروى عنه أنه قال لسيف الدولة: "إن هذا المتمشدق كثير الإدلال عليك، وأنت تعطيه كل سنة ثلاثة آلاف دينار عن ثلاث قصائد، ويمكن أن تفرق مائتي دينار على عشرين شاعراً يأتون بما هو خيرمن شعره". ويقال إن الأمير تأثر بهذا الكلام وعمل به، وكان المتنبي غائباً. ولما بلغته القصة دخل على سبف الدولة وأنشده أبياتاً معاتباً:

ألا ما لسيف الدولة اليوم عاتباً فداه الورى أمضى السيوف مضاربا...

فأطرق سيف الدولة ولم ينظر إليه كعادته، فخرج المتنبي متغيّراً، وحضر أبوفراس وعدد من الشعراء، فبالغوا في الوقيعة في حق المتنبي الذي انقطع ونظم القصيدة التي مطلعها:

واحرً قلباه مِمَّن قلبه شبمُ وحالى عنده سقمُ

وجاء فأنشدها، وجعل يتظلم فيها من التقصير في حقّه:

مالي أُكتّم حبّاً قد برى جسدي

وتدّعي حبّ سيف الدولة الأممُ ؟!

فهم جماعة بقتله في حضرة سيف الدولة ، لشدة إدلاله وإعراض سيف الدولة عنه . وبدءاً من قوله :

يا أعدلَ الناس إلاّ في مُعاملتي فيكَ الخصام وأنتَ الخصمُ والحكمُ أخذ أبوفراس يتدخل مدّعياً سرقة المتنبي لبعض أبياته في القصيدة من غيره من الشعراء وينقد بعضها، لكن سيف الدولة غضب من كثرة مناقشة هذه القصيدة وكثرة دعاوى الشاعر فيها، وضربه بالدواة التي بين يديه، فقال في الحال:

إنْ كان سركم ما قال حاسدنا فصما كُمُ المُ

فأعجب الأمير بهذا البيت ولم يلتفت إلى ما قال أبوفراس فيه، بل رضي عن المتنبي في الحال، وأدناه إليه، وقبّل رأسه، وأجازه بألف دينار، ثم أردفه بألف أخرى، فقال المتنبى:

جاءت دنانيرك مختومة على ألف عاجلة ألفاً على ألف أشبهها فعلك في في لق أعلى صفًا على صفًا على صفًا على صفًا

وقال في آخرها:

شـــرّ الـــبلاد مـــكــان لا صـــديق بهِ وشـرّ مـا يكسب الإنـسـان مـا يـصمُ (۱۸۵۸)

وكان من أعداء المتنبي وحسّاده الآخرين أبوالعباس النامي الذي ظل سيف الدولة يميل إليه ميلاً شديداً إلى أن جاءه المتنبي، فمال عنه، فغاظه ذلك، واهتبل الفرصة مرّة، فسأله عن سرّ تفضيله "ابن عيدان السقا" (المتنبي) عليه، فأجابه بعد إلحاح: لأنّك لا تحسن أن تقول كقوله:

يعود مِنْ كل فتح غير مُفتخر وقد أغذ إليه غير مُحتفلِ فنهض من بين يديه مغضباً، وهوالقائل: "كان قد بقي في الشعر زاوية دخلها المتنبي، وكنت أشتهي أن أكون سبقته إلى معنيين قالهما ما سبّق إليهما" (٨٤٩).

وحُكي عن أبي الفرج الببغاء: "كان أبوالطيب يأنس بي، ويشكو من سيف الدولة، ويأمنني على غيبته له، وكانت الحال بيني وبينه عامرة دون باقي الشعراء، وكان سيف الدولة يغتاظ من تعاظمه، ويجفو عليه إذا كلمه، والمتنبي يجيبه في أكثر الأوقات، ويتغاضى في بعضها (٥٠٠).

ورُوي عن ابن جني، الذي قرأ ديوان المتنبي عليه، أنه قرأ عليه قصيدته في كافور التي أوّلها:

أغالب فيكَ الشوق والشوق أغلبُ والوصل أعجبُ والوصل أعجبُ

فلما بلغ إلى قوله:

ألا ليتَ شعري هل أقول قصيدة ولا أتعتب ولا أتعتب ولا أشتكي فيها ولا أتعتب وبي ما يذود الشعر عني أقله ولي قلب ولكن قلبي يا ابنة القوم قُلب

قال للمتنبي: " يعزّ عليّ، كيف يكون هذا الشعر في ممدوح غير سيف الدولة؟ "، فقال: " حذّرناه وأنذرناه فما نفع، ألست القائل فيه:

أخا الجود، أعطِ الناس ما أنتَ مالكٌ ولا تُعطينْ للناس ما أنا قائلُ

فهو الذي أعطاني كافوراً بسوء تدبيره وقلة تمييزه (١٥٠١) وترك الشاعرالأمير بعد تسع سنوات (٣٣٧ - ٣٤٦ هـ) بعد أن قال فيه نحو ثلث ديوانه، أوكما يقول طه

#### المصادر والمراجع

- **اَدم متز**: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري، ترجمة الدكتور محمد عبدالهادي أبو ريدة، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة. ط ۲: ۱۹۰۷.
  - ابن الأثير، عزالدين:

الكامل في التاريخ، دار صادر، بيروت ١٩٧٩.

#### - ابن أبي أصيبعة:

عيون الأنباء في طبقات الأطباء، دار الثقافة، بيروت - ط ٤: ١٩٨٧.

# - إحسان عباس (الدكتور):

- ١ تاريخ الأدب الأندلسي (عصر الطوائف والمرابطين)، دار الثقافة، بيروت. ط١: ١٩٦٢.
  - ٢ تاريخ النقد الأدبى عند العرب، دار الشروق، عمان ١٩٩٣.
    - أحمد أمين: ظهر الإسلام، النهضة المصرية، القاهرة، ط ٣: ١٩٦٢.
      - أحمد أحمد بدوى (الدكتور):

شاعر بني حمدان، الأنجلو المصرية، القاهرة، ط ٢: ١٩٥٢.

#### - أحمد أبو حاقة (الدكتور):

أبو فراس الحمداني، دار الشرق الجديد، بيروت ١٩٦٠.

# - أحمد الدَّلجي:

الفلاكة والمفلوكون، مكتبة الأندلس، بغداد ١٣٨٥هـ.

# - أنيس المقدسي (الدكتور):

تطور الأساليب النثرية في الأدب العربي، دار العلم للملايين، بيروت ١٩٦٠.

# - الببّغاء، عبدالواحد المخزومي:

- شعر الببّغاء، تحقيق الدكتور سعود عبدالجابر، مؤسسة الشرق الأوسط، الدوحة وعمان ١٩٨٣.
- براون، إدوار: تاريخ الأدب في إيران من الفردوسي إلى السعدي، ترجمة الدكتور إبراهيم الشواربي، مطبعة السعادة، القاهرة ١٩٥٤.

#### - بروكلمان، كارل:

تاريخ الأدب العربي، الجزء الثاني، ترجمة الدكتور عبدالحليم النجّار، دار المعارف، القاهرة، ط٤: ١٩٧٧.

- التنوخي: الفرج بعد الشدة، تحقيق عبود الشالجي، دار صادر، بيروت ١٩٧٨.

نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة، تحقيق عبود الشالجي، دار صادر بيروت، ط ٢: ١٩٩٥.

#### - التوحيدي، أبو حيان:

١ - الإمتاع والمؤانسة، تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين، دار مكتبة الحياة، بيروت (د. ت).

٢ – البصائر والذخائر، تحقيق الدكتور إبراهيم الكيلاني، مكتبة أطلس ومطبعة
 دمشق الإنشاء، دمشق ١٩٦٤.

٣ – الصداقة والصديق، شرح وتعليق علي متولي صلاح، مكتبة الآداب، ومطبعتها، القاهرة ١٩٧٢.

٤ - مثالب الوزيرين، تحقيق الدكتور إبراهيم الكيلاني، دار الفكر، دمشق ط٢: ١٩٩٧.

٥ - المقابسات، تحقيق حسن السندوبي، دار المعارف، سوسة، تونس ١٩٩١.

# - الثعالبي، عبدالملك أبو منصور:

يتيمة الدهر، دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٧٩.

# - الجاحظ، عمرو بن بحر:

مناقب الترك (في رسائل الجاحظ)، تحقيق عبدالسلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة (د - ت).

# - جرجي زيدان:

تاريخ التمدن الإسلامي، طبعة دار الهلال (مراجعة الدكتور حسين مؤنس)، القاهرة (د - ت).

# - ابن جني، أبو الفتح عثمان:

الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، دار الهدى، بيروت، ط ٢ (د - ت).

# - البستاني، فؤاد أفرام (الدكتور):

أبو فراس الحمداني (سلسلة الروائع)، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، ط٥: ١٩٦٥.

# - البغدادي، عبدالقاهر بن طاهر:

الفرق بين الفرق ، تحقيق طه عبدالرؤوف سعد، مؤسسة الحلبي، القاهرة (د. ت).

#### - بلاشير، ريجيس (الدكتور):

أبو الطيب المتنبي ، ترجمة الدكتور إبراهيم الكيلاني ، دار الفكر، دمشق، ط ٢: ١٩٨٥.

#### - البيروني، أبو الريحان:

تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة ، حيدر آباد، الدكن ١٩٥٨.

#### - البيهقي، ظهير الدين:

تاريخ حكماء الإسلام ، تحقيق محمد كرد علي ، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق ، مصورة الطبعة الأولى ١٩٨٨.

# - ابن تغري بردي الأتابكي، أبو المحاسن جمال الدين:

النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١: ١٩٩٢.

# - الجهشياري، محمد بن عبدوس:

كتاب الوزراء والكتّاب ، تحقيق مصطفى السقا وزملائه ، البابي الحلبي، القاهرة. ط٢: ١٩٨٠.

# - حتّي، فيليب (الدكتور) وزميلاه:

تاريخ العرب ، دار غندور، بيروت. ط٧: ١٩٨٦.

# - ابن أبو حجلة التلمساني، أحمد بن يحيى:

سكردان السلطان (منشور مع كتاب «المخلاة» لبهاء الدين العاملي). دار المعرفة، بيروت ١٩٧٩.

# - حسن إبراهيم حسن (الدكتور):

تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي (الجزء الثالث). دار الجيل ، بيروت، ومكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، ط ١٤ ١٩٩٦.

# - حسن أحمد محمود (الدكتور)، وأحمد إبراهيم الشريف (الدكتور):

العالم الإسلامي في العصر العباسي، دار الفكر العربي، القاهرة، ط ٥ (د.ت).

#### - ابن حوقل، أبو القاسم النصيبي:

صورة الأرض ، دار مكتبة الحياة، بيروت (د.ت).

#### - الخطيب البغدادي، الحافظ أحمد بن على:

تاريخ بغداد، طبعة الخانجي (القاهرة) والمكتبة العربية (بغداد) ومكتبة السعادة (القاهرة)، ١٩٣١.

#### - ابن خلكان، شمس الدين أحمد بن محمد:

وفيات الأعيان ، تحقيق الدكتور إحسان عباس ، دار صادر، بيروت ١٩٧٨.

#### - خليل شرف الدين:

أبو فراس الحمداني: فتوة رومانسية ، دار الهلال، بيروت ١٩٨٢.

#### - الخوانساري، محمد باقر الموسوى:

روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات ، تحقيق أسد الله إسماعيليان، قم ، إيران (دت).

# - درويش الجندي (الدكتور):

الشعر في ظل سيف الدولة ، الأنجلو المصرية، القاهرة ١٩٥٩.

# - دوزي، رينهارت:

تكملة المعاجم العربية ، الجزء السادس ، ترجمة الدكتور محمد سليم النعيمي، دار الشؤون الثقافية، بغداد ١٩٩٠.

# - دي بور، ت، ج:

تاريخ الفلسفة في الإسلام ، ترجمة الدكتور محمد عبدالهادي أبو ريدة، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة ، ط٤: ١٩٥٧.

# - رشيد حميد حسن الجميلي:

حركة الترجمة في المشرق الإسلامي في القرنين الثالث والرابع للهجرة ، ليبيا ١٩٨٢.

# - الزركلي، خير الدين:

الأعلام ، دار العلم للملايين، بيروت، ط ٥: ١٩٨٠.

# - زكي المحاسني (الدكتور):

شعر الحرب في أدب العرب ، دار الفكر العربي، القاهرة ١٩٤٧.

#### - زكى مبارك (الدكتور):

النثر الفنى في القرن الرابع ، دار الجيل، بيروت (د.ت).

# - سامى الكيالي (الدكتور):

سيف الدولة وعصر الحمدانيين ، دار المعارف، القاهرة ١٩٥٩.

# – السريّ الرفّاء:

ديوان السريّ الرفّاء ، نشر مكتبة القدسي، القاهرة ١٣٥٥هـ.

# - سعود محمود عبدالجابر (الدكتور):

الشعر في رحاب سيف الدولة ، مؤسسة الرسالة، بيروت ، ط ٢: ١٩٩٤.

#### - السيد الباز العريني (الدكتور):

الدولة البيزنطية ، دار النهضة العربية، بيروت ١٩٨٢.

#### - السيوطى، جلال الدين:

١ - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، دار المعرفة، بيروت (د.ت).

٢ – تاريخ الخلفاء. دار الفكر بيروت (د.ت).

٣ - المزهر في علوم اللغة وأنواعها ، تحقيق محمد أحمد جاد المولى وزملائه.
 دار الفكر، بيروت (د.ت).

#### - ابن شاكر الكتبي، محمد:

فوات الوفيات ، تحقيق الدكتور إحسان عباس ، دار صادر، بيروت ١٩٧٣.

# - شبحاتة قنواتي (الأب الدكتور):

تاريخ الصيدلة والعقاقير (في العهد القديم والعصر الوسيط) ، أوراق شرقية، بروت ، ط٢: ١٩٩٦.

#### - ابن الشحنة، محمد:

الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب ، دار الكتاب العربي وعالم التراث، دمشق ١٩٨٤.

# - ابن شداد، عزالدین محمد:

الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة، تحقيق يحيى عبادة ، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق ١٩٧٨.

#### – الشبهرزوري، شبمس الدين:

تاريخ الحكماء أو نزهة الأرواح وروضة الأفراح ، تحقيق الدكتور عبدالكريم أبوشويرب، جمعية الدعوة الإسلامية العالمية، ليبيا ، ط١: ١٩٨٨.

# - شوقى ضيف (الدكتور):

١ – عصر الدول والإمارات (الجزيرة العربية – العراق – إيران) ، دار المعارف،
 القاهرة ، ط١: ١٩٨٠.

٢ - عصر الدول والإمارات (مصر - الشام) ، دار المعارف، القاهرة. ط١: ١٩٨٤.

٣ – المدارس النحوية ، دار المعارف ، القاهرة ، ط٤: ١٩٧٩.

#### - الصولى، أبو بكر:

أخبار الراضي بالله والمتقي لله من «كتاب الأوراق» ، نشرة ج. هيورث. دن، دار السيرة، بيروت ، ط ٢: ١٩٧٩.

# - ابن الطقطقي، محمد بن على بن طباطبا:

الفخرى في الآداب السلطانية والدول الإسلامية ، دار صادر، بيروت (د.ت).

# - طه حسين (الدكتور):

١ - تجديد ذكرى أبى العلاء ، دار المعارف، القاهرة. ط٩: ١٩٨٢.

٢ - مع المتنبي ، دار المعارف، القاهرة ، ط١٢: ١٩٨٠.

# - عبدالجليل عبدالمهدي (الدكتور):

أبو فراس الحمداني: حياته وشعره ، مكتبة الأقصى، عمان ، ط١: ١٩٨١.

# - عبدالمجيد الحر (الدكتور):

أبو فراس الحمداني (شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية)، دار الفكر العربي، بيروت ، ط١: ١٩٩٦.

# - عبدالواحد المراكشي:

المعجب في تلخيص أخبار المغرب، تحقيق محمد سعيد العريان ومحمد العربي العلمى، دار الكتاب، الدار البيضاء، المغرب، ط٧: ١٩٧٨.

#### - عدنان صالح مصطفى (الدكتور):

الجديد في فن التوشيح ، دار الثقافة، الدوحة ، قطر ١٩٨٦.

#### - ابن العديم، كمال الدين أبو القاسم عمر بن أحمد:

زبدة الحلب من تاريخ حلب ، تحقيق الدكتور سامي الدهان ، المعهد الفرنسي، دمشق ١٩٥١.

# - عمر فروخ (الدكتور):

أبو فراس فارس بني حمدان وشاعرهم ، مكتبة منيمنة، بيروت ، ط ١: ١٩٥٤.

#### - فالتر هنس Walther Hinz:

المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام المتري ، ترجمه عن الألمانية الدكتور كامل العسلى ، منشورات الجامعة الأردنية، عمان ١٩٧٠.

#### - أبو الفداء، عماد الدين:

تاريخ أبي الفداء ، علق عليه ووضع حواشيه محمود ديوب ، دار الكتب العلمية، بيروت ، ط١: ١٩٩٧.

#### - أبو فراس الحمداني:

ديوان أبي فراس الحمداني ، تحقيق الدكتور سامي الدهان ، بيروت ١٩٤٤.

- ابن القارح: رسالة ابن القارح ، منشورة مع رسالة الغفران ، تحقيق الدكتورة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطيء) ، دار المعارف، القاهرة ، ط٣: ١٩٦٣.

# - القاسم بن علي الحريري:

درة الغواص في أوهام الخواص ، تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم ، دار نهضة مصر، القاهرة ١٩٧٥؟.

#### – القفطي، يوسف:

إخبار العلماء بأخبار الحكماء ، دار الآثار، بيروت (د.ت).

# - القلقشيندي، أبو العباس:

صبح الأعشى في صناعة الإنشا، مصورة الطبعة الأميرية، المؤسسة المصرية العامة، القاهرة (د.ت).

#### - كانار، ماريوس:

نخب تاريخية وأدبية جامعة لأخبار الأمير سيف الدولة الحمداني ، الجزائر ١٩٣٤.

# - كشاجم، أبو الفتح محمود بن الحسين الرملى:

١ – أدب النديم ، تحقيق نبيل العطية ، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد ١٩٩٠.

۲ - دیوان کشاجم، نشرة مجید طراد ، دار صادر، بیروت، ط۱: ۱۹۹۷.

#### - لسترنج، كي:

بلدان الخلافة الشرقية ، ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد، مؤسسة الرسالة، بيروت. ط٢: ١٩٨٥.

#### - المتنبى، أبو الطيب:

شرح ديوان المتنبى ، وضع عبدالرحمن البرقوقي ، دار الكتاب العربي، بيروت (د.ت).

#### - محمد أبو الفضل إبراهيم:

مقدمته على كتاب «مراتب النحويين» لأبي الطيب اللغوي. دار نهضة مصر، القاهرة (د.ت).

# محمد راغب الطباخ:

إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء، تصحيح محمد كمال ، دار القلم العربي، حلب ، ط۲: ۱۹۸۸.

# - محمد رجب النجار (الدكتور):

حكايات الشطار والعيارين في التراث العربي، سلسلة عالم المعرفة، الكويت ١٩٨١.

# - محمد عبدالجواد (الدكتور):

مقدمته على كتاب «شجر الدر» لأبي الطيب اللغوى. دار المعارف، القاهرة ١٩٥٧.

#### - محمد کرد علی:

خطط الشام ، دار العلم للملايين، بيروت ط٢: ١٩٧٠.

#### - محمد معين (الدكتور):

فرهنگ فارسی، أمير كبير، طهران، ط۳: ۱۹۷۷

#### - محمد غناوى الزهيرى (الدكتور):

الأدب في ظل بني بويه، مطبعة الأمانة، القاهرة ١٩٤٩.

#### - محمود محمد شاكر ( الأستاذ)

المتنبى، مطبعة المدنى، القاهرة ١٩٧٦.

# - المسعودي ، أبوالحسن على بن الحسن:

١ - التنبيه والإشراف، دار صعب، بيروت (د.ت).

٢ - مروج الذهب ومعادن الجوهر، دار الأندلس، بيروت، ط٣: ١٩٧٨.

# - مسكويه، أبوعلى أحمد بن محمد:

١ - تجارب الأمم، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة (د.ت).

٢ - تهذيب الأخلاق، مقدمة الشيخ حسن تميم، دار مكتبة الحياة، بيروت، ط: (د.ت).

#### - مصطفى الشبكعة (الدكتور):

فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين، الأنجلو المصرية، القاهرة (د.ت).

# - مصطفى عوض الكريم (الدكتور):

فن التوشيح، دار الثقافة، بيروت ط٢: ١٩٧٤.

# - المعري، أبوالعلاء:

رسالة الغفران، تحقيق الدكتور عائشة عبدالرحمن، دار المعارف، القاهرة، ط٣: ١٩٦٣.

# - المقدسي البشاري، شمس الدين:

أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، ليدن ، ط٢: ١٩٦٧.

# - المقري التلمساني، أحمد بن محمد:

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تحقيق الدكتور إحسان عبّاس، دار صادر، بيروت ١٩٦٨.

- المقريزي: خطط المقريزي، طبعة بولاق، ١٢٧٠ هـ.
  - ابن منظور، محمد بن مكرم:

لسان العرب (مصورة بولاق) ، الدار المصرية للتأليف والترجمة، القاهرة (د.ت).

#### - مهيار الديلمي:

ديوان مهيار الديلمي، دار الكتب المصرية، القاهرة، الطبعة الأولى (د.ت).

#### - مىخائىل عواد:

صور مشرقة من حضارة بغداد في العصر العباسي، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد ١٩٨١.

#### نبيل أبوحاتم (الدكتور)

اتجاهات الشعر العربي في القرن الرابع الهجري (من خلال يتيمة الدهر)، دار الثقافة، الدوحة، قطر ١٩٨٥

- نصرت عبدالرحمن (الدكتور): شعر الصراع مع الروم، مكتبة الأقصى، عمان، ط١: ١٩٧٧.
  - النعمان القاضي (الدكتور):

أبوفراس الحمداني: الموقف والتشكيل الجمالي، دار الثقافة، القاهرة ١٩٨٢.

- ابن النديم، أبوالفرج محمد بن أبي يعقوب: الفهرست، تحقيق رضا تجدد، طهران ١٩٧١.
  - الهمداني، الحسن بن أحمد:

صفة جزيرة العرب، تحقيق محمد بن على الأكوع، دار الشؤون الثقافية، بغداد، ١٩٨٩.

- هلال ناجى: مقدمة كتاب «متخير الألفاظ» لابن فارس، مطبعة المعارف، بغداد طا:١٩٧٠.
  - وداد القاضى (الدكتورة):

مجتمع القرن الرابع في مؤلفات أبي حيان التوحيدي، رسالة دكتوراه مخطوطة، الجامعة الأمريكية، بيروت ١٩٦٩.

- الوشاء، محمد بن إسحق: الموشى أو الظرف والظرفاء، دار صادر، بيروت (د.ت).

#### - ياقوت الحموي:

- ١ معجم الأدباء، دار إحياء التراث العربي، بيروت (د.ت).
  - ٢ معجم البلدان، دار الكتاب العربي، بيروت (د.ت).

# - يوسف بكار (الدكتور)

- ١ اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجري، دار الأندلس، بيروت، ط٣: ١٩٨٦
  - ٢ قراءات نقدية، دار الأندلس، بيروت، ط٣: ١٩٨٦.
  - ٣ الوجه الآخر: دراسات نقدية، دار الثقافة، الدوحة قطر ١٩٨٦.
- يوهان فك: العربية:دراسات في اللغة واللهجات والأساليب ، ترجمة الدكتور عبدالحليم النجار، دار الكتاب العربي، القاهرة ١٩٥١.

# - يوسف البديعي:

الصبح المنبي عن حيثية المتنبي، تحقيق مصطفى السقا وزملائه، دار المعارف، القاهرة، ١٩٦٣. .

\*\*\*

#### الهوامسش

- ۱ دیوان أبی فراس ۱: ۱۰۹
- ٢ تجديد ذكرى أبي العلاء، ص ٥٦ (الطبعة التاسعة) .
  - ٣ درويش الجندي: الشعر في ظل سيف الدولة،
    - ٤ صفة جزيرة العرب، ص٢٤٦.
      - أبو فراس الحمداني ١٩.
  - ٦ هي التي نظمها في فضل "قحطان، ومطلعها:
  - ألا يا دار لولا تنطقينا

# فإنّا سائلوك فخبّرينا

- وله كذلك كتاب " الإكليل " في مفاخر قحطان .
- ٧ انظر: ياقوت الحموي، معجم الأدباء ٧: ٢٣٠ ٢٣١ .
- ۸ كان يلقب " مكابد المحل "، لأنه عمر بلاد الموصل وديار ربيعة بالمير ثلاثة أعوام
   تواترت بالمحل "(ديوان أبى فراس ١:١٢٥ شرح ابن خالويه).
  - ٩ مصطفى الشكعة: فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين، ص ٢٥.
    - ۱۰ دیوان أبي فراس ۱: ۱۲۵ ۱۲۱ (شرح ابن خالویه) .
      - ١١ ديوان أبي فراس ١: ١١٠ .
  - ۱۲ المسعودى: مروج الذهب ٤: ١٦٦، وديوان أبي فراس ١٢٨٠١ (شرح ابن خالويه)
    - ١٣ الديوان ١: ١١١ .
    - ۱٤ المصدر نفسه ۱: ۱۱۱ وانظر ۱۲۹ (شرح ابن خالویه).
    - ١٥ حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسي ٣: ٢١٥ -٢١٦ .
- ۱٦ لقب بهذا لشدته على الأعداء، ولأن السبّهام لم يكن لها سبيل إليه. ولقب أبو الوليد بالحرون لعناده في القتال (ديوان أبي فراس ١: ١٣٢ و ١٣٤ . شرح ابن خالويه).
  - ١٧ الديوان ١: ١١٢، وانظر التفاصيل في ١٢٩ ١٣٠ .

- ١٨ مصطفى الشكعة: فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين، ص ٢٨.
  - ١٩ الديوان، ١: ١١٢ .
- ۲۰ مصطفى الشكعة: فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين، ص ۲۹ وراجع: الكامل في
   التاريخ ۸: ۹۲ ۹۶ و ۱۰۷ .
  - ۲۱ كامل ابن الأثير ۸: ۳۰۹ ۳۱۰ .
- ۲۲ كان أشهرهم ثلاثة أخوة، هم: أبوعبدالله أحمد كبيرهم ورب أسرتهم، وأبويوسف يعقوب، وأبوالحسين (كامل ابن الأثير ١٩٠٨). وقد وصفوا بأنهم كانوا انتهازيين لا يبالون إلا بمصالحهم الخاصة، ولا يتحولون عن ظلم أو فتك في سبيل بلوغ مقاصدهم (عمر فروخ: أبوفراس، ص١١)
  - ۲۳ كامل ابن الأثير ٨: ٣٨٢ ٣٨٣ .
  - ٢٤ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري،١: ٣٠ .
    - ۲۰ كامل ابن الأثير ۸: ۳۸۰ ۳۸۲ .
  - ٢٦ كتاب الأوراق أخبار الراضى بالله والمتقى لله ٢٣١ و ٢٣٥ .
    - ٢٧ انظر: بلدان الخلافة الشرقيّة، ص ١٢٠ .
  - ۲۸ كامل ابن الأثير ۸: ٤٠٦ ٤٠٨ ؛ وابن العديم: زبدة الحلب ١: ١٠٤ .
    - ۲۹ کامل ابن الأثير ۸: ۳۰۶ ۶۰۰ .
      - ٣٠ المصدر نفسه ٨: ٢٢٥ ٢٤٥ .
    - ٣١ كامل ابن الأثير: ٨: ٧٩٥ ؛ وزيدة الحلب ١: ١٥٥ .
      - ٣٢ كامل ابن الأثير ٨: ٩٣٥ ٩٩٦ .
      - ٣٣ سيف الدولة وعصر الحمدانيين ٤٨.
        - ٣٤ زيدة الحلب ١: ١٠٥ .
        - ٣٥ المصدر نفسه ١: ١٥٥ ١٨١ .
- ٣٦ وفيات الأعيان ٣: ٤٠٥ ؛ وزبدة الحلب ١: ١٩١-١٩١ . راجع في المدة (٣٩٢ ٣٦ . ٤٠٦هـ): زبدة الحلب ١: ١٩٥ - ٢١٠ .

- ٣٧ راجع: زيدة الحلب ١: ١٥٥ ١٨١ .
- ٣٨ راجع: المصدر نفسه ١: ١٨٥ ١٩٢ .
- ٣٩ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ١: ٢٨ ٢٩ .
- ٤٠ ابن خلكان: وفيات الأعيان ٢: ٦٠ ٦١ (نشرة إحسان عبّاس) . وفيه روايات أخرى عن قتل أبى فراس . وانظر: كامل ابن الأثير ٨: ٨٨٥ .
  - ٤١ وفيات الأعيان ٢: ٦٠ ٦١، وانظر: كامل ابن الأثير ٨: ٨٨٥ .
    - ٤٢ تاريخ أبي الفداء ١: ٤٣٩، وكامل ابن الأثير ٨: ٥٣٢ .
      - ٤٣ يتيمة الدهر ١: ١٥ .
      - ٤٤ المصدر نفسه ١: ٣٥.
      - ٥٤ أحمد أمين: ظهر الإسلام ١: ٥٩ و ٥٧ ٥٨ .
        - ٤٦ الديوان ١: ١٠٣.
        - ٤٧ المصدر نفسه ١: ١٠٢.
        - ٤٨ المصدر نفسه ١: ١٢٤ ١٥٣ .
- ٤٩ ديوان أبي فراس، توطئة الناشر، ص ٩ ١٠، وانظر، أحمد أبوحاقة: أبو فراس
   الحمداني، ص ٨ ٩.
  - ۰۰ عمر فروخ: أبو فراس فارس بني حمدان وشاعرهم، ص ۸ و ۹ .
    - ٥١ راجع التفاصيل في: عمر فروخ، أبو فراس، ص ٧ ١٠.
  - ٥٢ أدم متز: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ١: ١٦ .
    - ۵۳ کامل ابن الأثير ۸: ۱۱۸ ۱۱۹ .
  - ٥٤ أدم متز: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري، ٢٢:١ .
- ٥٥ ابن خلكان: وفيات الأعيان ٣: ٩٩ ١٠٥ ؛ وفيليب حتّي وزميلاه: تاريخ العرب ٥٣٠ ٥٣٠ .
- ٥٦ نشأت في نهاية القرن الرابع الهجري الدولة العقيلية (نسبة إلى بني عقيل) في الموصل وعمرت قرناً من الزمان (٣٨٦ ٤٨٩ هـ) .
  - ٥٧ أحمد أمين: ظهر الإسلام ٢: ١ .

- ۸ه سامي الكيالي: سيف الدولة وعصر الحمدانيين، ص ٦٣ .
  - ٥٩ المرجع نفسه ٢٩ ٣٠ .
  - ٦٠ المرجع نفسه، ص ٤٠ .
  - ١٤ ١٠ أبو الطيب المتنبى، ص ٧ ١٤.
  - ٦٢ كامل ابن الأثير ٨: ٨٣ ٨٤ .
  - ٦٣ المصدر نفسه ٨: ١٤٣ ١٤٤ .
  - ٦٤ المصدر نفسه ٨: ١٥٥ ١٥٦ .
  - ٥٥ المصدر نفسه ٨: ١٧٠ ١٧٥ .
  - ٦٦ المصدر نفسه ٨: ١٨١ ١٨٢ .
  - ٦٧ المصدر نفسه ٨: ١٨٦ ١٨٧ .
  - ۸۲ المصدر نفسه ۸: ۲۰۷ ۲۰۸ .
    - ٦٩ المصدر نفسه ٨: ٢٨٦ .
    - ٧٠ المصدر نفسه ٨: ٣١١ .
    - ۷۱ المصدر نفسه ۸: ۳۱۱ .
  - ۷۲ المصدر نفسه ۸: ۳۰۱ ۳۰۲ .
    - ٧٣ المصدر نفسه ٨: ٦٠٠ .
  - ٧٤ المصدر نفسه ٨: ١١٤ ١١٦ .
  - ٧٥ المصدر نفسه ٨: ٦٣٨ ٦٣٩ .
- ٧٦ راجع تفاصيل أكثر في: عبدالمجيد الحر، أبو فراس الحمداني، ص ٧ ١٢ .
  - ٧٧ كامل ابن الأثير ٨: ٤١٩ .
    - ۷۸ المصدر نفسه ۸: ۵۱۱
  - ٧٩ شرح ديوان المتنبي ٣: ٢٧٧ .
    - ۸۰ نصول: جمع نصل .
    - ۸۱ كامل ابن الأثير ۸: ۱٦٣ .
  - ۸۲ دیوان أبی فراس ۱: ۱۱ ۱۸ .

- ٨٣ هو أول اثنين كانا يقودان تلك القبائل.
- ٨٤ إشارة إلى " محمد بن قريع " العقيلي، ثاني الاثنين اللذين كانا يقودان القبائل تلك.
  - ۸۰ دیوان أبي فراس ۱: ۱۱ ۱۷ .
    - ۸۲ المصدر نفسه ۱: ۱۷ ۱۸.
      - ٨٧ شعر البيغاء، ص ١٤٧.
  - ۸۸ شرح ديوان المتنبي ١: ٢٠٤، ويتيمة الدهر ١: ٢٥ ٢٨ .
    - ۸۹ ديوان أبي فراس ۲: ۱۱۹.
      - ٩٠ المصدر نفسه ٢: ١٤٧.
    - ٩١ كامل ابن الأثير ٨: ٧٤٥ .
    - ٩٢ المصدر نفسه ٨: ٤٨ و ٥١ ٥ ٥٥٢ .
      - ٩٣ زيدة الحلب ١: ١٦٠ ١٦١ .
      - ٩٤ تاريخ الإسلام السياسي ٣: ١٣١ .
  - ٩٥ زبدة الحلب ١: ١٨٥، وتاريخ الإسلام السياسي ٣: ١٣٢ .
    - ٩٦ كامل ابن الأثير ٨: ٤٦ .
    - ۹۷ المصدر نفسه ۸: ۲۱ه ۲۲ه
    - ۹۸ المصدر نفسه ۸: ۲۰۸ ۲۰۹
  - ٩٩ مصطفى الشكعة: فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين، ص ٢٧.
    - ۱۰۰ كامل ابن الأثير ٨: ٢١٤ .
      - ١٠١ يتيمة الدهر ١: ٢٤ .
    - ١٠٢ ديوان أبي فراس ١: ١١٩ و١٤٧ .
      - ١٠٢ شرح ديوان المتنبى ٣: ١٥٤ .
      - ١٠٤ زبدة الحلب ١: ١٤٧ ١٤٨ .
    - ١٠٥ ابن الطقطقي: الفخري في الآداب السلطانية ٢٧٧ .
  - ١٠٦ راجع، للتوسع: محمود غناوى الزهيرى، الأدب في ظل بني بويه ١٥ ٣٥.
    - ۱۰۷ كامل ابن الأثير ٨: ٢٦٤ ٨٧٨ و ٢٩٨ ٣٠٢ .

- ١٠٨ المصدر نفسه ٨: ٤٤٩ ٢٥٤ .
- ١٠٩ المصدر نفسه ٨: ٢٥٢ ٤٥٣ .
- ۱۱۰ الأدب في ظل بني بويه، ص ٣ .
- ١١١ كامل ابن الأثير ٨: ٤٥٣ ٤٥٥ .
  - ١١٢ المصدر نفسه ٨: ٨٧٨: ٨٠٠
- ١١٢ المصدر نفسه ٨: ٤٧٧ . ومات عماد الدولة عام ٣٣٨هـ .
- ١١٤ المصدر نفسه ٨: ٢٢ه ٢٤ه، و ٢٧ه، وزيدة الحلب ١: ١٢٨ ١٢٩ .
  - ١١٥ كامل ابن الأثير ٨: ٥٥٣ ٥٥٥ .
    - ١١٦ المصدر نفسه ٨: ١٩٢ ١٩٣ .
  - ١١٧ حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسي ٣: ١٤٢ ١٤٥ .
  - ١١٨ زيدة الحلب ١: ١١١ ١١٢، وكامل ابن الأثير ٨: ٤٤٥ ٤٤٦ .
    - 119 سيف الدولة وعصر الحمدانيين، ص ٦٧.
- الحلب ١: ١١٣ ١١٠ ؛ وكامل ابن الأثير ٨: ٤٤٥ ٦٤٤ . يذكر محقق زبدة الحلب أن ابن العديم تفرد بتفصيل هذه الحوادث التي جاءت موجزة في تاريخ أبي الفداء وتاريخ ابن الوردي (زبدة الحلب ١: ١١٥ هامش ١). وقد جاءت موجزة كذلك في كامل ابن الأثير ٨: ٤٤٥ ٤٤٦ .
  - ١٢١ ديوان أبي فراس ٢: ١١٧ .
  - ١٢٢ زبدة الحلب ١: ١١٣ ١٢٠، وكامل ابن الأثير ٨: ٤٥٧ ٤٥٨ .
    - ۱۲۳ كامل ابن الأثير ۸: ۹۰ه.
- البياسي عمر فروخ، أبو فراس ۱۷ ؛ وحسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسي
   ۱۲۵ ۱۲۹ .
  - ١٢٥ كامل ابن الأثير ٨: ٩١، ٥٩١ ؛ وتاريخ الإسلام السياسي ٣: ١٥٦ .
    - ۱۲۱ في مصادر أخرى: بنجتوكين
    - ۱۲۷ نبدة الحلب ۱: ۱۸۵ ۱۸۸
      - ۱۲۸ المصدر نفسه ۱: ۱۸۸ .

- ١٢٩ المصدر نفسه ١: ١٨٨ ١٩٢ .
  - ١٣٠ المصدر نفسه ١: ١٩٢ .
  - ١٣١ المصدر نفسه ١: ١٩٢ .
- ١٣٢ المصدر نفسه ١: ١٩٥ ١٩٧، والدولة البيزنطية ٦٧٧.
- ١٣٢ زيدة الحلب ١: ١٩٨ ٢٠٠، والدولة البيزنطية ١٨١ ١٨٢ .
- ١٣٤ راجع: نصرت عبد الرحمن، شعر الصراع مع الروم ١١ ٢٣ .
  - ١٣٥ المرجع نفسه ٢٣ ٢٦.
  - ۱۳۱ كامل ابن الأثير ٨: ١٦٠
  - ۱۳۷ المصدر نفسه ۸: ۱٦٠ و ۱٦٧ .
    - ۱۳۸ المصدر نفسه ۸: ۱٦۹.
  - ۱۳۹ المصدر نفسه ۸: ۱۷۷ ۱۷۸ .
    - ١٤٠ المدر نفسه ٨: ١٩٨ ١٩٩
  - ١٤١ اسمها الآن "سيرت تج وتتبع تركية . ١٤٢
    - تتبع الآن تركية .
    - ۱٤٣ كامل ابن الأثير ٨: ٢١٣ .
    - ١٤٤ المصدر نفسه ٨: ٢٣٣ ٢٣٤ .
      - ١٤٥ الثعالبي: يتيمة الدهر ١: ٢٨ .
- ١٤٦ السيد الباز العريني: الدولة البيزنطية، ص ٤٠٥ نقلاً عن " كانار".
  - ١٤٧ سامي الكيالي: سيف الدولة وعصر الحمدانيين، ص ٨٨.
    - ١٤٨ زيدة الحلب ١: ١٤٣ .
    - ١٤٩ كامل ابن الأثير ٨: ٦٠٥ و ٢٦٥ .
    - ۱۵۰ ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة ٣: ٢٩٦ .
- ١٥١ هو في تركية اليوم، واسمه " خربوط (بلدان الخلافة الشرقية ١٤٩) .
- ۱۵۲ ديوان أبي فراس ۱: ۱٤۱ (شرح ابن خالويه)، وسامي الكيالي: سيف الدولة وعصر الحمدانيين ۲۰۰ ۲۰٦ (نصوص ابن ظافر وابن الأزرق) .

- ١٥٣ المصدر نفسه ٢٠٧ ٢٠٩.
- ١٥٤ سيف الدولة وعصر الحمدانيين ٢٠٧ ٢٠٩ (نقلاً عن يحيى بن سعيد) .
- ١٥٥ كامل ابن الأثير ٨: ٤٤٦، وانظر: سيف الدولة وعصر الحمدانيين ٢٠٩، (نقلاً عن الذهبي ١: ١٦٠).
  - ١٥٦ زبدة الحلب ١: ١١٣ .
  - ۱۵۷ كامل ابن الأثير ٨: ٤٨٠ .
  - ١٥٨ زيدة الحلب ١: ١٢٠ ١٢١ .
  - ١٥٩ شرح ديوان المتنبى ٤: ٤٣ .
  - ١٦٠ الطاسم: الطامس، الدارس .
  - ١٦١ كامل ابن الأثير ٨: ٤٨٥ ٤٨٦ ؛ وزبدة الحلب ١: ١٢١ .
    - ۱٦٢ ديوان أبي فراس ١: ١٣٩ ١٤٠ (شرح ابن خالويه).
- ۱٦٣ زبدة الحلب ١: ١٢٢ . يقول ابن الشحنة: وجاء الدمستق ليمنع من بنائها، فقصده سيف الدولة، فولّى هارباً، وتمّم سيف الدولة عمارتها (الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب ١٩٢)، (وانظر، أيضاً: ديوان أبى فراس ١: ١٢٦ شرح ابن خالويه)
  - ١٦٤ شرح ديوان المتنبي ١: ١٨٨ و١٩٣
    - ١٦٥ زيدة الحلب ١: ١٢٣ ١٢٥
  - 177 شرح ديوان المتنبي ٢: ٧ . الأملاك هنا: الملوك . والبيت من قصيدته المشهورة:

    لكل امرئ من دهره ما تعودا وعادة سيف الدولة الطعن في العدا.
    - ۱٦٧ ديوان أبي فراس ١١٨٠١.
    - ١٦٨ الزراور: جمع زروار، وهو البطريق أيضاً.
- ۱۲۹ ديوان أبي فراس ۱: ۱۶۵ ۱۶۰ (شرح ابن خالويه) ؛ ويتيمة الدهر ۱: ۲۹ ؛ وكامل ابن الأثير ٨: ٥٠٨، وزبدة الحلب ١: ١٢٥ .
  - ۱۷۰ دیوان أبي فراس ۱: ۱۱۸ .
  - ١٧١ الأحيدب: جبل مطلّ على " الحدث " .
  - ١٧٢ سيف الدولة وعصر الحمدانيين، ص ٢١٦.

- ١٧٣ شرح ديوان المتنبى ٤: ٩٤ .
- ١٧٤ وصفها بالحمراء لأنها احمرّت بدماء الأعداء.
  - ١٧٥ سيف الدولة وعصر الحمدانيين، ص ٢١٧.
    - ١٧٦ شرح ديوان المتنبى ٣: ٢٥٣ .
- ۱۷۷ زبدة الحلب ۱:۱۲۰–۱۲۷ ؛ وسيف الدولة وعصرالحمدانيين ۲۱۸ (نقلاً عن ابن ظافر ۱: ۸) ؛ وديوان المتنبى ٤: ٣٠٧ .
- ۱۷۸ كامل ابن الأثير ٨: ١٧٥، وزبدة الحلب ١: ١٢٧ ؛ وسيف الدولة وعصر الحمدانيين ١٢٨ (عن يحيى بن سعيد) .
  - ١٧٩ زبدة الحلب ١: ١٢٧ .
  - ١٨٠ سيف الدولة وعصر الحمدانيين ٢٢٠ (عن يحيى بن سعيد) .
- ۱۸۱ زبدة الحلب ۱: ۱۲۷ ۱۲۸ ؛ وسيف الدولة وعصر الحمدانيين ۲۲۰ ۲۲۱ (عن يحيى بن سعيد) .
  - ١٨٢ زيدة الحلب ١: ١٢٩ ١٣٠ .
  - ١٨٣ كامل ابن الأثير ٨: ٥٣١: ٥٣٢ ؛ وزيدة الحلب ١: ١٣٠ ١٣٣ .
    - ١٨٤ زبدة الحلب ١: ١٣١ .
    - ١٨٥ شعر الصراع مع الروم، ص ٣٤.
      - ١٨٦ كامل ابن الأثير ٨: ٣٦٥ .
    - ١٨٧ سيف الدولة وعصر الحمدانيين ٢٢٢ (عن ابن ظافر ١: ٩) .
  - ١٨٨ راجع التفاصيل في: كامل ابن الأثير ٨: ٣٨٥ ٣٩٥، وزبدة الحلب ١: ١٣٢ .
- ١٨٩ راجع التفاصيل في: كامل ابن الأثير ٨: ٥٤٠ ٥٤٢، وزبدة الحلب١: ١٣٢-١٤١ .
  - ۱۹۰ كامل ابن الأثير ٨: ٧٤٥ .
  - ١٩١ كامل ابن الأثير ٨: ٥٥٢ ٥٥٣ ؛ وزيدة الحلب ١: ١٤٢ .
    - ۱۹۲ كامل ابن الأثير ٨: ٥٥٥ .
  - ١٩٣ كامل ابن الأثبر ٨: ٥٦٠ ٥٦١ ؛ وزيدة الحلب ١: ١٤٢ ١٤٣ .
    - ١٩٤ كامل ابن الأثير ٨: ٧٧٥ ٧٧٥ .

- ١٩٥ وفيات الأعيان ٣: ٤٠٥ .
- ١٩٦ سيف الدولة وعصر الحمدانيين ١٢٥ (ومصادره) .
  - ١٩٧ المرجع نفسه ٢٧ .
  - ١٩٨ المرجع نفسه ١١٢ .
  - ١٩٩ شعر الصراع مع الروم، ص ٣٤.
    - ۲۰۰ زبدة الحلب ۱: ۱٤٤
- ٢٠١ كامل ابن الأثير ٨: ٩٦٦ ٩٩٠ ؛ وزبدة الحلب ١: ١٥٧ ١٦٠ .
  - ۲۰۲ كامل ابن الأثير ٨: ٩٩٥ ٩٩٥ .
    - ۲۰۳ المصدر نفسه ۸: ۲۰۳.
- ٢٠٤ كامل ابن الأثير ٨: ٦٠٤ ٦٠٥، وزبدة الحلب ١: ١٦٣ ١٦٩ .
  - ٢٠٥ كامل ابن الأثير ٨: ٦١٨ ٦١٩ .
    - ۲۰۱ المصدر نفسه ۸: ۱۲۷.
  - ٢٠٧ الدولة البيزنطية ٤٨٠ ٤٨١ نقلاً عن كانار .
    - ٢٠٨ أبو فراس في الأصل كنية الأسد .
    - ۲۰۹ دیوان أبی فراس توطئة الناشر، ص ۱۰ .
      - ۲۱۰ دیوان أبی فراس ۱: ۱۸۳ ۱۸۶ .
        - ٢١١ المصدر نفسه ١: ٣٢.
        - ٢١٢ المصدر نفسه ٢: ٣٦٦ ٣٦٧ .
      - ٢١٣ المصدر نفسه ٣: ٤١٧ (الحاشية) .
    - ٢١٤ المصدر نفسه ٢: ١٣٧ (شرح ابن خالويه) .
      - ٢١٥ المصدر نفسه ٢: ١١٤.
      - ٢١٦ المصدر نفسه ٢: ١١٤ .
        - ٢١٧ يتيمة الدهر ١: ٣٥ .
      - ۲۱۸ نشوار المحاضرة ۱: ۲۲۵.
  - ۲۱۹ يتيمة الدهر ۱: ۲۱ ؛ ووفيات الأعيان ۳: ٤٠٣ .

- . ١٢٠ زيدة الحلب ١: ١١٩ ١٢٠
- ٢٢١ عبد الجليل عبد المهدى: أبو فراس الحمداني، ص ٩١ .
  - ٢٢٢ يتيمة الدهر ١: ٣٥.
- ٢٢٣ سواهم: جمع ساهمة، وهي الضامرة التي غيرها السفر . الشازب: الضامر من الخيل .
   قب البطون: من القبب، وهو دقة الخصر (لسان العرب: سهم، وشزب، وقبب) .
  - ۲۲۶ دیوان أبی فراس ۱: ۱٤۲ (شرح ابن خالویه) .
    - 7۲٥ شعر الصراع مع الروم ٢٠٩.
  - ۲۲۱ دیوان أبی فراس ۱: ۱٤٣ (شرح ابن خالویه) .
  - ۲۲۷ انظر، فضالاً عما سلف: ديوان أبى فراس ١: ١٤٤ (شرح ابن خالويه).
    - ۲۲۸ دیوان أبی فراس ۱: ۳۰۰ ۳۰۷، ویتیمة الدهر ۱: ٤٥ .
      - ۲۲۹ دیوان أبی فراس ۱: ۱۸ .
      - . ٢٠١ ١ المصدر نفسه ١: ٢٠٠ ٢٠١
    - ۲۳۱ دیوان أبی فراس ۲: ۳۰۱ ۳۰۹، ویتیمة الدهر ۱: ۳۸.
      - ٢٣٢ الاصطلام: الإبادة (لسان العرب صلم) .
        - ۲۳۳ دیوان أبی فراس ۱: ۱۸۷ ۱۸۹ .
          - ۲۳۶ زبدة الحلب ۱: ۱۳۱ (حاشية ۱) .
- ۲۳۰ التفت إليها المرحوم النعمان القاضي (أبو فراس الحمداني: الموقف والتشكيل
   الجمالي، ص ۹۹) .
  - ۲۳۱ دیوان أبی فراس ۱: ۱۲۵ (شرح ابن خالویه).
    - ۲۳۷ زبدة الحلب ۱: ۱۳۱ .
  - ۲۳۸ دیوان أبی فراس ۱: ۱٤٥ ۱٤٧ (هامش ۲) .
    - ٢٣٩ في " الوافي بالوفيات " ٠
  - ٢٤٠ في " تاريخ المسلمين " . وذكر أن الأسر استمر سبع سنوات .
    - ٢٤١ في " التعليقة " .
    - ٢٤٢ في "تاريخ الإسلام " .

- ٢٤٣ في " أخبار الزمان " .
- ٢٤٤ في " المختصر من أخبار البشر " .
  - ٥٤٠ وفيات الأعيان ٢: ٥٩.
- 787 قال الثعالبي (٣٥٠ ٢٤٩ه)، كذلك " ...، أسرته الروم في بعض وقائعها وهو جريح . وقد أصابه سهم بقي نصله في فخذه، وحُمل مثخناً بخرشنة، ثم بقسطنطينة ..." (يتيمة الدهر ١: ٦٠ ١٦). وذهب إلى مثل هذا دون تحديد القاضى التنوخي (نشوار المحاضرة ١: ٢٢٨)
- 7٤٧ انظر: عبدالجليل عبدالمهدي: أبو فراس الحمداني، ص ١٠٠ (الحاشيتان ٩٨ و ٩٩)، والنعمان القاضي: أبو فراس الحمداني ١٠٠ ١٠٤ . وثمة دراسات أخرى غير هاتين الدراستين، من مثل دراسة خليل شرف الدين، ودراسة عبدالمجيد الحر، وغيرها ...
  - ٢٤٨ النعمان القاضى: أبو فراس الحمدانى ٩٥.
    - ٢٤٩ وفيات الأعيان ٢: ٥٩.
  - ٢٥٠ زيدة الحلب ١: ١٤٦ . وقد جعل الفداء عام ٢٥٤هـ.
    - ۲۵۱ دیوان أبي فراس ۱: ۳٦.
  - ٢٥٢ راجع، مثلاً: خليل شرف الدين، أبو فراس الحمداني (فتوة رومانسية)، ص ٣٦ ٤٠.
- ٢٥٣ صدرت الطبعة الأولى من كتابه " أبو فراس الحمداني " في سلسلة " الروائع " عام
   ١٩٢٨ .
  - ٢٥٤ أبو فراس الحمداني (الروائع)، ص هـ و .
  - ٢٥٥ النعمان القاضي: أبو فراس الحمداني ١٣١ ١٣٢ (ومصادره) .
    - ٢٥٦ زبدة الحلب ١: ٢٥٦
    - ۲۵۷ ديوان أبى فراس ۲: ۳۷۰ ۳۷۱ .
    - ٢٥٨ انظر، مثلاً: وفيات الأعيان ٢: ٦٠ ٦١ ؛ وزبدة الحلب ١٥٧١ .
      - ۲۵۹ ديوان أبي فراس ۱: ۲۹۳ –۲۹۰ .
- ۲۲۰ راجع كتابي: اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجري ۱۳ –۶۳ . دار الأندلس،
   بیروت ط ۳: ۱۹۸۸ .

- ٢٦١ أي بلية على أخرى (لسان العرب أبل).
  - ٢٦٢ ظهر الإسلام ١: ٥ ٦ .
  - ٢٦٣ المرجع نفسه ١: ٩ ١٢ .
  - ٢٦٤ تاريخ الإسلام السياسي ٣: ٤٣٠ .
    - ٢٦٥ ظهر الإسلام ١: ٤٤ .
- ٢٦٦ مناقب الترك في: رسائل الجاحظ ١: ٧١ .
  - ۲٦٧ ظهر الإسلام ١: ٣٢ ٣٨.
- ۲۲۸ خركاه(بالكاف الفارسية): فارسي دخيل، معناه الخيمة الكبيرة (محمد معين: فرهنك فارسي).
  - ٢٦٩ يتيمة الدهر ٢٢٥:٢.
  - ٢٧٠ كتاب الأوراق أخبار الراضى بالله والمتقى لله ٢٥٣ .
    - ٢٧١ شرح ديوان المتنبى ١: ١٧٤ .
  - ٢٧٢ لأبقى: أي والله لقد أبقى، فحذف القسم . جليب: مجلوب
  - ٢٧٣ الصولى: أخبار الراضى بالله والمتقى لله ٦٦، والسيوطى: تاريخ الخلفاء ٣٦١ .
    - ٢٧٤ أخبار الراضى بالله والمتقى لله ٦٢.
    - ٢٧٥ ظهر الإسلام ١: ٥٠ ٥٥، وتاريخ الإسلام السياسي ٣: ٤٣٠ ٤٣١ .
      - ۲۷۲ ديوان مهيار الديلمي ١: ٦٤ .
      - ۲۷۷ تاريخ الإسلام السياسي: ۳: ۱۰۳ .
      - ٢٧٨ نقلاً عن: تاريخ الإسلام السياسي ٣: ٣٨ .
- ٢٧٩ حسن أحمد محمود وأحمد إبراهيم الشريف: العالم الإسلامي في العصر العباسي ٤٤٥ .
- ٢٨٠ راجع التفاصيل في: كتاب الأوراق أخبار الراضي بالله والمتقى لله ٢٣٥ ٢٣٦.
  - ۲۸۱ المصدر نفسه ۲۳۹.
  - ٢٨٢ المصدر نفسه ٢٤٢.
  - ۲۸۳ المصدر نفسه ۲۶۹ ۲۵۰.

- ٢٨٤ مصطفى الشكعة: فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين ٨٣ .
  - ۲۸۰ دیوان أبی فراس ۱: ۱۳.
  - ٢٨٦ ظهر الإسلام ١: ٦١ ٦٣.
  - ٧٨٧ ظهر الإسلام ١: ٧٥ ٧٦.
    - ٢٨٨ الدبادب: الطبول
  - ۲۸۹ تاريخ الخلفاء ۳۷۰- ۳۷۱.
  - ٢٩٠ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع ١: ١١٣ .
    - ۲۹۱ كامل ابن الأثير ٨: ١٣٤ .
      - ٢٩٢ الإسراء، آية ٧٩.
      - ٢٩٣ تاريخ الخلفاء ٣٥٥.
    - ۲۹۶ كامل ابن الأثير ٨: ٣٠٧ ٣٠٨ .
      - ۲۹۰ کامل ابن الأثیر ۸: ۱۶ ۱۰ .
  - ٢٩٦ درويش الجندى: الشعر في ظل سيف الدولة ٨٢ .
    - ٢٩٧ شعر الحرب في أدب العرب ٢٢١ .
      - ۲۹۸ كامل ابن الأثير ٨: ٥٥١ ٥٥٨.
    - ٢٩٩ تاريخ الخلفاء ٣٥٠ . وقيل كانت تركية .
      - ٣٠٠ المصدر نفسه ٣٥٦ .
      - ۳۰۱ دیوان أبی فراس ۱: ٦٥ .
- ٣٠٢ تجفاف (بكسر التاء): آلة للحرب يلبسه الفرس والإنسان ليقيه في الحرب.
  - ٣٠٣ راجع: العالم الاسلامي في العصر العباسي ٣٤٨ ٣٥٧ .
    - ٣٠٤ تاريخ الخلفاء ٣٣٧ .
    - ٣٠٥ المصدر نفسه ٣٤٢.
    - ٣٠٦ ظهر الإسلام ١: ٧٠ ٧٤ .
    - ۳۰۷ كتاب الأوراق أخبار الراضى بالله والمتقى للها١٠١ .
      - ٣٠٨ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع ١: ٥٧ .

- ٣٠٩ المرجع نفسه ١: ٦٠.
- ٣١٠ أحسن التقاسيم ١٢٦ و٣٦٣ و٤٣٩ و٤٣٩، راجع تفاصيل أكثر في: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع ١: ٦٣ ٦٧ .
  - ٣١١ كامل ابن الأثير ٨: ٧١٠ .
  - ٣١٢ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع ١: ٩٠ .
    - ٣١٣ أحسن التقاسيم ١٨٣ .
  - ٣١٤ كتاب الأوراق أخبار الراضى بالله والمتقى لله ٧١ .
  - ٣١٥ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع ١: ٩١ ٩٤ .
- ٣١٦ تاريخ الإسلام السياسي ٣: ٤٣٥ . وانظر: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع
   ١: ٩٤ ١٠٠ وظهر الإسلام ١: ٨٤ ٨٧
  - ٣١٧ ظهر الإسلام ١: ٨٧: ٨٩ .
    - ٣١٨ ظهر الإسلام ١: ٩٧ .
  - ۳۱۹ تاریخ بغداد ۱: ۱۰۰ ۱۰۰ .
  - ٣٢٠ الطرد: ما يطرد من الكواسر .
    - ٣٢١ كذا، ولعلها الصنعانية .
  - ٣٢٢ القلع: نوع من المعدن ينسب إلى الرصاص.
    - ٣٢٣ السيوطي: تاريخ الخلفاء ٣٥٦.
      - ٣٢٤ نشوار المحاضرة ١: ٢٩٥.
  - ٣٢٥ المصدر نفسه ١: ٢٩٦ ٢٩٧ . وضرائب: جمع ضريب، وهو الصقيع .
    - ٣٢٦ المصدر نفسه ١: ٢٩٨ ٢٩٩ .
      - ٣٢٧ المصدر نفسه ١: ٣٠٤.
      - ٣٢٨ المصدر نفسه ١: ٣٠٣.
    - ٣٢٩ ضحى الإسلام ١: ١٠٣ ١٠٧ .
    - ٣٣٠ الأدب في ظل بني بويه ٤١ ٤٥.
      - ٣٣١ أحسن التقاسيم ٤٤٩ .

- ٣٣٢ في الأصل: وأحاط.
- ٣٣٣ وفيات الأعيان ٣: ٤٢٢ .
- ٣٣٤ تاريخ الإسلام السياسي ٣:٤٤٤ ٢٤٤.
- ٣٣٥ فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين ٨٥ ٨٦.
- ٣٣٦ ابن الشحنة: الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب ٦٠ ٦١ .
  - ٣٣٧ سيف الدولة وعصر الحمدانيين ٢٧.
- ٣٣٨ سيف الدولة وعصر الحمدانيين ٧١ -٧٣، وفنون الشعر في عصر الحمدانيين ٨٦ ٨٧.
  - ٣٣٩ سيف الدولة وعصر الحمدانيين ٧٣.
    - ٣٤٠ يتيمة الدهر ١: ٣٢ .
    - ٣٤١ المصدر نفسه ١: ٣٦.
  - ٣٤٢ محمد كرد على: خطط الشام ٤: ٩٥.
  - ٣٤٣ يتيمة الدهر ١: ٣٦ ٣٧، وديوان أبي فراس ١: ٢٤٣ .
    - ٣٤٤ صحراء الدّهناء.
    - ٣٤٥ يتيمة الدهر ٣: ٤٧ ٤٩ .
    - ٣٤٦ سيف الدولة وعصر الحمدانيين ٥٨ ٥٩ .
  - ٣٤٧ ديوان السرى الرّفاء ٣٤ ٣٦ (نشرة مكتبة القدسى ١٣٥٥هـ).
    - ٣٤٨ ديوان أبي فراس ٢: ٣٢٦ ٣٢٩ .
      - ٣٤٩ ديوان السرى الرّفاء ٢٤٠ .
  - ٣٥٠ التنوخي: نشوار المحاضرة ١: ٢٩٦، والفرج بعد الشدّة ٢: ١٩٣ .
    - ٣٥١ القفطى: أخبار الحكماء ٢١٧.
      - ٣٥٢ الموشّى ١٩١ ١٩٥ .
    - ٣٥٣ ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء ٣: ٢٣٣ .
      - ٣٥٤ تاريخ الإسلام السياسي ٣: ٤٤٩ .
        - ٥٥٥ وفيات الأعيان ٤: ٩٩ .
      - ٣٥٦ الأدب في ظل بني بويه ٤٤، وظهر الإسلام ٢: ٢٢ .

- ٣٥٧ معجم الأدباء ٩: ١٣٥ .
- ٣٥٨ المصدر نفسه ٩: ١٤٣ .
- ٣٥٩ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع ٢: ٢٣٠ .
  - ٣٦٠ معجم الأدباء ٩: ١٣٨ .
  - ٣٦١ الموشيّ ١٩٦ ١٩٧ .
- ٣٦٢ كامل ابن الأثير ٨: ٣٧٣، وتاريخ الخلفاء ٣٥٨ .
  - ٣٦٣ أخبار الراضى بالله والمتقى لله ٤٧ .
- ٣٦٤ الجلاب: ماء الورد . معرّب كلاب (بالكاف الفارسية المضمومة) الفارسية المؤلفة من " كل " (بالكاف الفارسية): الورد، وآب: الماء .
  - ٣٦٥ مروج الذهب ٤: ٢٦٧ .
  - ٣٦٦ معجم الأدباء ١٨: ١٣١ .
  - ٣٦٧ المصدر نفسه ١٨٠ . ١٣٠
    - ٣٦٨ أحسن التقاسيم٢٠٠ .
  - ٣٦٩ قد يقصد بالشيخ والمشايخ في النص كبار السن والرؤساء .
    - ٣٧٠ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع ٢: ٣٤٣ .
      - ٣٧١ نشوار المحاضرة ٢: ١٧٢ ١٨٣ .
        - ٣٧٢ وفيات الأعيان ٥: ١٥٥ ١٥٦.
  - ٣٧٣ الشبهرزوري: تاريخ الحكماء (نزهة الأرواح وروضة الأفراح) ٣٠٠ ٣٠١ .
    - ٣٧٤ وفيات الأعيان ٥: ١٥٦.
  - ٣٧٥ الغزولي: مطالع البدور ٢: ١٧٦ نقلاً عن كانار:نخب تاريخية وأدبية ٢٨٣ .
    - ٣٧٦ وفيات الأعيان ٥: ١٥٦، وتاريخ الحكماء ٢٩٩.
      - ٣٧٧ وفيات الأعيان ٥: ١٥٦.
    - ٣٧٨ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع ٢: ٢٢٦ .
      - ٣٧٩ وفي رواية: ثماني مرات .
  - ٣٨٠ الدبيقي نوع من الأقمشة الحريرية المزركشة التي كانت تصنع في دبيق بمصر.

- ۳۸۱ ابن شدّاد: الأعلاق الخطيرة الجزء الثالث، القسم الأول ۳۱۳ ۳۱۰ نشرة يحيى عبّادة، وماريوس كانار: نخب تاريخية وأدبية ۲۷۲ ۲۷۹ نقلاً عن ابن الأزرق.
  - ٣٨٢ وفيات الأعيان ٧: ٣٣ .
- 7۸۳ راجع في الموضوع كله: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع ٢: ٢٥١ -٢٦١، وتاريخ التمدن الإسلامي٥: ١٧٧ ١٨٣، وتاريخ الإسلام السياسي ٣: ٤٦٧ ٤٦٩ .
- ٣٨٤ يقال أن صبصة هو الذي وضعه وعرضه على الملك شهرام، وأن أردشير بن بابك هو الذي وضع "النرد " فقيل له " النردشير "(وفيات الأعيان٤٠٤٥) .
  - ٥٨٥ وفيات الأعيان ٤: ٣٥٦ ٣٦٠ .
  - ٣٨٦ تاريخ التمدن الإسلامي٥: ١٨١ .
    - ٣٨٧ كشاجم: أدب النديم٨١ ٨٧ .
      - ٣٨٨ يتيمة الدهر ٢: ٢٢١ .
      - ٣٨٩ ديوان أبي فراس٢: ٤٣٥ .
        - ٣٩٠ تاريخ الخلفاء ٣٦٧ .
        - ٣٩١ أحسن التقاسيم ١٨٣ .
  - ٣٩٢ تاريخ الإسلام السياسي٣: ٤٦٢ .
  - ٣٩٣ راجع فصل الأعياد في: الحضارة الإسلاميّة في القرن الرابع ٢: ٢٧٦ ٢٩٥ .
    - ٣٩٤ كامل ابن الأثير ٨: ١٠٧ .
      - ٣٩٥ تاريخ الخلفاء ٣٥٣.
    - ٣٩٦ تاريخ الإسلام السياسي ٣: ٤٦٤ .
  - ٣٩٧ راجع في احتفالات الزواج قبل هذا العصر: تاريخ التمدن الإسلامي ٥: ١٦٨ ١٦٩ .
- ٣٩٨ عبد الجليل عبد المهدي: أبو فراس الحمداني ٥٧ نقلاً عن " أخبار الدول المنقطعة "، وظهر الإسلام ١: ٥٥ .
  - ٣٩٩ تاريخ التمدن الإسلامي ٥: ١٦٥ ١٦٧ .
- 20. الطبرزينات: جمع الطبرزين ضرب من الفؤوس كانت من آلات القتال القديمة ويعرف عند أهل بغداد (وغيرهم) اليوم ب الطبر (ميخائيل عواد: صور مشرقة من حضارة بغداد في العصر العباسي ٤٢ هامش ٦)

- ٤٠١ تاريخ التمدن الإسلامي٥: ١٦٧، وراجع مبحث "صور من العيد " في: صورمشرقة من حضارة بغداد في العصر العباسي٨٤ ٨٦.
  - ٤٠٢ تاريخ التمدن الإسلامي٥: ١٦٦ ١٦٧ .
  - ٤٠٣ الجتر: لفظة فارسية معناها المظلّة أو ما يعرف في بلاد الشام بالشمسيّة .
    - ٤٠٤ تاريخ التمدن الإسلاميه: ١٦٦ .
- 2.0 عبدالجليل عبد المهدي: أبوفراس الحمداني ٥١ نقلاً عن تاريخ الموصل ٢: ٣٥، وانظر: الشعر في مجتمع الحمدانيين ٨٩.
  - ٤٠٦ ظهر الإسلام ١: ١٠٨.
  - ٤٠٧ الخير: الشرف والأصل الكريم.
  - 80٨ أحمد الدلجي: الفلاكة والمفلوكون ٥٥ .
- ٢٠٩ راجع " من صور ظاهرة الفقر في شعر القرن الثاني الهجري " في كتابي: الوجه الآخر: دراسات نقدية، ص ١١٧ ١٢٥ ، دار الثقافة، الدوحة ١٩٨٦ .
  - ٤١٠ الفخرى في الآداب السلطانية ٢٧٦ .
    - ٤١١ ظهر الإسلام ١: ١٣٤ .
    - ٤١٢ المرجع نفسه ١: ١١٤ .
    - ٤١٣ ظهر الإسلام ١: ١١٤ .
    - ٤١٤ المرجع نفسه ١: ١٢٠ ١٢١ .
- داجع الحضارة الإسلامية في القرن الرابع ١: ٢٢٣ ٢٣٦، وأخبار الراضي بالله والمتقى لله ٢٥٦
  - ٤١٦ ظهر الإسلام ٢: ١١٥ .
  - ٤١٧ أبو فراس الحمداني ٣٠.
  - ٤١٨ الأدب في ظل بني بويه ٤٢ .
  - ۲۱۹ سورة الحاقة، أية ۲۸ ۲۹ .
  - ٤٢٠ وفيات الأعيان ٤: ٥٥، وكامل ابن الأثير ٩: ١٨ .
    - ٤٢١ وفيات الأعيان ٣: ٤٢٢ .

- ٤٢٢ نخب تاريخية وأدبية ٢٦٣ (نقلاً عن ابن ظافر) .
  - ٤٢٣ كامل ابن الأثير ٨: ٤٦٥ .
    - ٤٢٤ المصدر نفسه ٩: ٣٧ .
  - ٥٢٥ المصدر نفسه ٩: ٥١ وانظر ٥٦ كذلك.
    - ٤٢٦ المصدر نفسه ٩: ٩٤ .
    - ٤٢٧ المصدر نفسه ٩: ١٠١
- ٤٢٨ الكُر (بضم الكاف): مكيال بابلي الأصل كان يساوي أنذاك ٣٠ كارة (راجع التفاصيل في: المكاييل والأوزان الإسلامية ٦٩ ٧٠) .
  - ٤٢٩ كامل ابن الأثير ٩: ١٠١ .
  - ٤٣٠ وفيات الأعيان ٣: ٢١٩ ٢٢٢، والفلاكة والمفلوكون ٨٦ .
    - ٤٣١ معجم الأدباء ٢: ٢٤٢، ووفيات الأعيان ١: ١٣٤.
    - ٤٣٢ البواري: جمع بوريّة، الحصير المنسوج من القصب.
      - ٤٣٣ معجم الأدباء ٢: ٢٥٨ ٢٦٠ .
        - ٤٣٤ المصدر نفسه ٢: ٢٥٠ .
        - ٤٣٥ المصدر نفسه ٢: ٢٥٤ .
          - ٤٣٦ مثالب الوزيرين ٨١.
  - 27V البصائر والذخائر ، المجلد الثاني (٢): ٤٨١ ٤٨٦ (تحقيق إبراهيم الكيلاني).
    - ٤٣٨ الصداقة والصديق٧ ٨.
    - ٤٣٩ مثنى طمر، وهو الثوب الخلَق.
    - ٤٤٠ الإمتاع والمؤانسة ٣: ٢٢٣ ٢٢٤ .
      - ٤٤١ المصدر نفسه ٣: ٢٢٦ ٢٢٨ .
        - ٤٤٢ الباقلّي: الفول .
- 287 سذاب (بالدال المعجمة والمهملة): جنس زهر من القرنيات الفراشيّة (دوزي: تكملة المعاجم العربية ٦: ٥٢) .
  - 333 الإمتاع والمؤانسة ٣: ٢١١ ٢١٢ .

- ٥٤٥ معجم الأدباء ١٥ ١٦ .
- ٤٤٦ المصدر نفسه ١٥: ١٩ ٢٠ .
  - ٤٤٧ المصدر نفسه ١٠: ١٠.
- 28۸ في رسالتها المخطوطة للدكتوراه " مجتمع القرن الرابع في آثار أبي حيان التوحيدي " (الجامعة الأمريكية ببيروت . آذار ١٩٦٩) . راجع تحديداً الصفحات ١٥٠ ١٥٠ .
  - 2٤٩ راجع، لمزيد من الأمثلة: الفلاكة والمفلوكون ٨٢ وما بعدها .
    - ٤٥٠ المقابسات، ص ١١١ .
    - ۲۵۱ يتيمة الدهر ٤: ٨٨ ٦٩.
      - ٤٥٢ البقرة، أية ٤٥ .
- 807 يتيمة الدهر ٤: ١٥٧ (وفيه محمد بن أحمد)، ومعجم الأدباء ٤: ٢٤٥، وفوات الوفيات ١: ١٠١ .
- 303 وداد القاضي: مجتمع القرن الرابع في آثار أبي حيّان التوحيدي ١٤٩ ١٥١، وظهر الإسلام ٢: ١٠ .
- 603 راجع التفاصيل في: محمد رجب النّجار: حكايات الشطّار والعيارين في التراث العربي (ومصادره)، ص ٧٩ ١٠٥ . وانظر: ظهر الإسلام٢: ١٠ و٣٦ ٣٣ .
  - ٤٥٦ الأدب في ظل بني بويه ٥١ .
  - ٤٥٧ ظهر الإسلام ١: ١٢١ و ٢: ٣١ .
  - 80٨ أخبار الراضى بالله والمتقى لله ٢٣٥ ٢٣٦ .
    - 809 المصدر نفسه ٢٣٦.
    - ٤٦٠ المصدر نفسه ٢٣٧ .
    - ٤٦١ المصدر نفسه ٢٣٧ .
  - ٤٦٢ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع ٢٢٢:١ .
    - ٤٦٣ صورة الأرض ١٩٣ و ١٩٨ و ١٩٨ و ٢٠٣ .
      - ٤٦٤ تجارب الأمم٢: ٣٨٤ .

- ٤٦٥ الشعر في ظل سيف الدولة ٧٣.
  - ٤٦٦ صورة الأرض ١٩١ ١٩٣ .
- ٤٦٧ الشعر في ظل سيف الدولة ٧٤، ويتيمة الدهر ١: ٢٠.
  - ٤٦٨ الشعر في ظل سيف الدولة ٧٥ ٧٦ .
  - ٤٦٩ المرجع نفسه ٧٧، وانظر: أعلام النبلاء ١: ٢٨٧ .
    - ٤٧٠ صورة الأرض ١٦٦ .
    - ٤٧١ نخب تاريخية وأدبية ٣٦٧ .
      - ٤٧٢ المرجع نفسه ٣٨٢.
  - ٤٧٣ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع ٢: ١٦٩ .
    - ٤٧٤ أحسن التقاسيم٤٠٤ .
      - ٥٧٥ المصدر نفسه ٤٤١ .
    - ٤٧٦ تحقيق ما للهند ٤٧١ ٤٧٦ .
      - ٤٧٧ خطط المقريزي ١٦٤ .
- الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ٢: ١٦٨، ويقال إن عضد الدولة هو الذي ألقاها في دجلة بعد أن أركبها جملاً وشهر بها إثر تغلبه على أخيها أبي تغلب أمير الموصل عام ٣٦٩ هـ (الزركلي:الأعلام ٢: ١٣٩).
  - ٤٧٩ وفيات الأعيان ٣: ٣٦٣.
  - ٤٨٠ القلقشندى: صبح الأعشى ١: ٦٤ .
  - ٤٨١ أحسن التقاسيم ٣٥٦، والحضارة الإسلامية في القرن الرابع ٢: ٣٦٣ .
  - ٤٨٢ القهرمانة: مؤنث قهرمان، وهي فارسية دخيلة معناها: المثل والوكيل .
    - ٤٨٣ المسعودي: التنبيه والإشراف ٣٢٨، وتاريخ الخلفاء٣٥٣.
      - ٤٨٤ نشوار المحاضرة ١: ٢٩٢ و ٢٩٣ .
        - ه ٤٨ كامل ابن الأثير ٨: ٩٨ .
        - ٤٨٦ المصدر نفسه ٨: ١٣٧ .
      - ٤٨٧ الفخرى في الآداب السلطانية ٢٦٧ ٢٦٨ .

- ٨٨٨ تاريخ الإسلام السياسي٣: ٢٦٤ و ٥٦٦ .
  - ٤٨٩ الفخرى في الآداب السلطانية ٢٦٨ .
- ٤٩٠ أخبار الراضى بالله والمتقى لله ٥ ٦، وانظر: ٢٦ كذلك
  - ٤٩١ معرب " بيمارستان " الفارسيّة .
- 297 عيون الأنباء في طبقات الأطباء ٢: ٢٠٤، وتاريخ الخلفاء ٣٥٣. وراجع، لمزيد من المعلومات عن مستشفيات ذلك العصر: صورة مشرقة من حضارة بغداد في العصر العباسي ١١٠ ١١٦.
  - ٤٩٣ كامل ابن الأثير ٨: ٢٤٤ ٢٤٥ .
    - ٤٩٤ نشوار المحاضرة ٢: ٧٦.
  - ٥٩٥ كامل ابن الأثير ٨: ٢٤٥، ونشوار المحاضرة ٢: ٧٧ ٧٩ .
  - 897 الفرج بعد الشدة ٢: ٤٥ ٤٦ وانظر القصة رقم (٣٧٨) في المصدر نفسه ٤: ٢٨ ٤٢ .
    - ٤٩٧ خطط المقريزي٢: ١٣٩ ١٤٠ .
      - ٤٩٨ خطط المقريزي ٢: ١٣٩.
- 899 المقري: نفح الطيب ١: ٣٩٩ و٣٠٣ و٢: ٣٠٤ و٣: ٧٨ و٨٨ و٩٢ و٣٣ (نشرة إحسان عبّاس) . راجع تفاصيل أكثر في: تاريخ الإسلام السياسي٣: ٤٥٧ ٤٦٠ .
  - ٥٠٠ ظهر الإسلام ٢،٢.
  - ٥٠١ تاريخ الخلفاء ٣٦٣.
  - ٥٠٢ أخبار الراضى بالله والمتقى الله، ص١٦
  - ٥٠٣ راجع التفصيلات في: الأدب في ظل بني بويه الفصل الثاني ١٢٦ ١٣٦.
    - ٥٠٤ ظهر الإسلام ٢:٢
    - ٥٠٥ تاريخ الإسلام السياسي ٣: ٣٣٩.
      - ٥٠٦ ظهر الإسلام ١: ٣١٥ ٣١٨.
    - ٥٠٧ تاريخ الإسلام السياسي: ١٧٤:٣
    - ٥٠٨ المرجع نفسه ٣: ١٨٥-١٨٦ (ومصادره كذلك).
      - ٥٠٩ ظهر الإسلام ١: ٣١١ ٣١٥.

- ٥١٠ أحسن التقاسيم ١٠٣.
- ٥١١ أحسن التقاسيم ٩٦ ٩٧ .
- ۱۲۰ رشيد الجميلي: حركة الترجمة في المشرق الإسلامي في القرنين الثالث والرابع اللهجرة، ص ٣٢ و ١٤٢ و ١١٣ و ١٢٥ .
  - ٥١٣ صبح الأعشى ١: ٤٦٦، وحركة الترجمة في المشرق الإسلامي ٢١٦ ٢٢٠
- ١٤٥ انظر: ابن النديم، الفهرست ٣٠٩ و٣١٠ و٣١١ و٣١١ (تحقيق رضا تجدد)،
   والقفطى: إخبار العلماء بأخبار الحكماء ٣٠ ٣١، وطبقات الأطباء ٢: ٢٢٧ .
- ١٥٥ إخبار العلماء بأخبار الحكماء ١٣٠ ١٣٣، والفهرست ٣٥٩ ٣٦٠، وطبقات
   الأطباء ٢: ٢٠٧، ومعجم الأدباء ٢١: ٢٦٢ ٢٦٣.
- ٥١٦ الفهرست ٣٢٢، وإخبار العلماء ٣٣٦ ٣٣٨، وطبقات الأطباء ٢: ٢٢٧ ٢٢٨،
   وراجع التفاصيل في: حركة الترجمة في المشرق الإسلامي ٢٩٨ -٣٠٢.
  - ١٧٥ الإمتاع والمؤانسة ١: ٣٧ .
  - ٥١٨ فروقة: من الفرق (بفتح الفاء)، الشديد الفزع.
    - ٥١٩ المختلفة: أي المسائل المختلفة .
  - ٥٢٠ الفهرست ٣٢٣ . في الأصل (الموجودين)، والتصحيح من "إخبار العلماء " (ص ١٦٣).
    - ٥٢١ في الفهرست: " الفص "، وهو تحريف .
    - ٢٢٥ الفهرست ٣٢٣، وإخبار العلماء ١٦٣ ١٦٤، وطبقات الأطباء ٢: ٢٢٨ ٢٣٠.
      - ٥٢٣ الإمتاع والمؤانسة ١: ٣٣.
        - ٥٢٤ الغائمة: السحابة .
        - ٥٢٥ يتيمة الدهر ٢: ٢١٦ .
        - ٢٦٥ المصدر نفسه ٢: ٢١٧ .
      - ٧٢٥ المصدر نفسه ٢: ٢٢٦ ٢٢٧ .
        - ٨٢٥ معجم الأدباء ٩: ١٤٣.
      - ۲۹ تتمة الدهر ۳: ۱۲۰ ق ۱۷۰ ۱۷۸ .
      - ٥٣٠ يتيمة الدهر ٣: ١٥٦ ، وشرح ديوان المتنبى ٢: ٢٧٦ .

- ٥٣١ في اليتيمة: بعدهم .
- ٥٣٢ يعني سمعته يدرس كتبه هو، أي يتكلم بالعلوم التي فيها ؛ فضلاً عن جمعه بين جلال الملك، وفصاحة البدو، وظرف الحضر.
  - ٥٣٣ يتيمة الدهر ٣: ١٩٣ .
  - ٥٣٤ المصدر نفسه ٣: ١٨٨ .
  - ٥٣٥ المصدر نفسه ٣: ١٨٩، ووفيات الأعيان ١: ٢٢٩.
    - ٥٣٦ وفيات الأعيان ٧: ٢٩.
  - ٣٧٥ الخوان: فارسية دخيلة تعنى المائدة، والفرس لا يلفظون " الواو " .
    - ٥٣٨ وفيات الأعيان ٧: ٢٩.
    - ٥٣٩ المصدر نفسه ٧: ٣٠.
- عتيمة الدهر ١: ١٦، ونخب تاريخية وأدبية ٢٨٣ نقلاً عن مطالع البدور للغزولي.
   وترجم الثعالبي لهؤلاء وغيرهم في " اليتيمة "، ولا غرو فهو مؤرخ المئة الرابعة الهجرية أدبياً .
  - ١٦٥ يتيمة الدهر ١٦١١.
  - ٥٤٢ المصدر نفسه ١: ٢٠.
  - ٥٤٣ وفيات الأعيان ٥: ١٥٥ .
  - 3٤٥ الإجازة هنا أن ينظم شاعر شطر بيت ويطلب إلى أخر أن يكمل، وهكذا .
    - ٥٤٥ يتيمة الدهر ١: ٢٠ ٢٢ . ووفيات الأعيان ٣: ٤٠٥ .
    - ٢٠٢ ٢٠١، ومعجم الأدباء ٩: ٢٠١ ٢٠٨.
  - ٥٤٧ معجم الأدباء ٩: ٢٠٣، وإنظر: يوسف البديعي: الصبح المنبي عن حيثية المتنبي ، ص ٨٧ .
    - ٥٤٨ الصبح المنبي ٨٦ .
    - ٥٤٩ نفح الطيب ١: ٣٩٨ ٣٩٨ .
    - ٥٥٠ المراكشي: المعجب في تلخيص أخبار المغرب ٦٠ .
      - ٥٥١ نفح الطيب ١: ٤٠٩ .
    - ٥٥٢ الحنوط: طيب يخلط للميَّت خاصة (اللسان حنط).

- ٥٥٣ نفح الطيب ١: ٤٠٩ .
- ٥٥٤ نفح الطيب ٣: ٧٦ ٨٤ .
- ٥٥٥ إخبار العلماء بأخبار الحكماء ١٨٦.
  - ٥٥٦ الإمتاع والمؤانسة ١: ٣٣.
    - ۷٥٥ المقاسيات ۱۱.
- ٨٥٨ المصدر نفسه ١٢، وانظر: ٣٧ و ٤١ و ٥٥ و ٦١ مثلاً .
- ٩٥٥ المصدر نفسه ٣٤ و ٣٥ و ٣٦ و ٥٥ و ٢٦ و ٤٨ و ٤٩ و ٢٥ و ٣٥ مثلاً .
  - ٥٦٠ يتيمة الدهر ٤: ١٠١ .
- ١٦٥ المصدر نفسه ٤: ١٠١ . وقد ذكر التعالبي أقطاب ذلك المجمع وغيرهم، وأورد بعض أخبارهم وأثارهم وأشعارهم .
  - ٢٢٥ ظهر الإسلام ١: ١٣٥ ١٣٦ .
  - ٥٦٣ معجم الأدباء ٨: ١٥٢ و ١٥٥ و ١٧٧ و ١٨٧ .
  - ٥٦٤ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ٣٠١:١ .
  - ٥٦٥ بلد مشهور في أرمينية، كان أهله من الأرمن والروم (معجم البلدان ٥: ٢٠٢).
    - ٥٦٦ وفيات الأعيان ١: ١٤٣ .
- ٥٦٧ راجع التفاصيل في: تاريخ التمدن الإسلامي ٣: ٢٣٠ ٢٣٢، والحضارة
   الإسلامية في القرن الرابع الهجري ١: ٣٠٥ ٣٠٥.
  - ٨٦٥ وفيات الأعيان ٣: ٣١٩ .
  - ٥٦٩ أحسن التقاسيم ٤٤٩ .
  - ٥٧٠ وفيات الأعيان ٢: ١٥٨ .
  - ٧١ وفيات الأعيان ١: ٢٣١ .
  - ٧٧٥ معجم الأدباء ٦: ٢٥٩ .
- ٥٧٣ تاريخ الأدب في إيران من الفردوسي إلى السعدي ١٠٩ ١١٥ (ترجمة الشواربي) .
  - ٧٤ كامل ابن الأثير ٩: ٤٠١ .
  - ٥٧٥ تجارب الأمم ٢: ٢٢٤ ٢٢٥ .

- ٥٧٦ انظر كذلك: فوات الوفيات ٤: ٥٢ . والخالديان، هما: أبو بكرمحمد وأبو عثمان سعيد ابنا هاشم بن وعُلة الذي ينتهي نسبه إلى عبد القيس . توفي الأول عام ٣٨٠هـ . والآخر في حدود عام ٤٠٠ هـ .
  - ٧٧٥ ابن شاكر الكتبي: فوات الوفيات ١: ١٢٢ (نشرة إحسان عباس) .
    - ۷۸ معجم الأدباء ۱۹: ۱۱۰ ۱۱۱ .
  - ٧٩ راجع: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ١: ٣٠٧ ٣٠٩ .
    - ٥٨٠ المرجع نفسه١: ٣٠٥ .
    - ٨١ معجم الأدباء ٧: ١٩١ ١٩٢ .
    - ٥٨٢ الورق (بكسر الراء): الفضة .
      - ٨٨٥ معجم الأدباء ٧: ١٩٣ .
    - ٥٨٤ أحسن التقاسيم ٤١٣، والفهرست ١٥٤.
    - ٥٨٥ الخوانسارى: روضات الجنّات ٦: ١٩٦.
- ٨٦٥ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ١: ٣١٢ ٣١٤ نقلاً عن يحيى بن
   سعيد، وجرجي زيدان: تاريخ التمدن الإسلامي ٣: ٢٣٠ ٢٣٢ .
  - ۸۷ أحسن التقاسيم ۲۰۰
- ٥٨٨ إمام المذهب الظاهري في المشرق، وصاحب كتاب " الزّهرة " (بضم الزاي وفتح الهاء) .
  - ٨٩٥ معجم الأدباء ١: ٢٥٦ ٢٥٧ .
    - ٩٩٠ وفيات الأعيان ١: ٢٨ .
    - ٩٩١ المصدر نفسه ٤: ٢٧٢ .
  - ٩٩٢ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ١: ٣١٩ .
    - ٥٩٣ المصدر نفسه ١٩٢١.
    - ٩٤ ظهر الإسلام ٢: ٢٢٦ ٢٢٧ .
- ٥٩٥ الحران في الأصل للدابة، وقد شبهت به هنا الكلمة التي تخرج عن إدراك العقل
   لصعوبة معالجتها .
- 9٦٠ ابن حنزابة: جعفر بن الفضل (٣٠٨ ٣٩١ ه) وزير كافور الإخشيدي . كان عالماً محباً للعلماء (وفيات الأعيان ١: ٣٤٦ ٣٥٠) .

- ٩٧٥ معجم الأدباء ٨: ١٨٨ ١٨٠ .
- ۹۹۸ المصدر نفسه ۳: ۱۷۱ ۲۱۸ .
- ٥٩٩ راجع التفاصيل في: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ١: ٣١٧ -٣٣٢ .
  - ٦٠٠ السيوطي: المزهر ٢: ٣١٤.
    - ٦٠١ تطلّس: لبس الطيلسان .
  - ٦٠٢ تبعات: جمع تبعة، وهي ما يعلق بالمرء من أشياء لا يرضى عنها الناس.
    - ٦٠٣ معجم الأدباء ٦: ٢٥٢ .
    - ٦٠٤ راجعها في: المصدر نفسه ٨: ١٩٠ وما بعدها .
      - ٥٠٥ المصدر نفسه ١٤٦٨ ١٤٧ .
        - ٦٠٦ المصدر نفسه ١٨: ١٢٧ .
        - ٦٠٧ وفيات الأعيان ٥: ١٥٦ .
          - ٦٠٨ المصدر نفسه ١: ٥٠ .
            - ٦٠٩ الفهرست ٦٦.
            - ٦١٠ وفي رواية: دينار .
        - ٦١١ وفيات الأعيان ٣: ٤٢٣ .
        - ٦١٢ معجم الأدباء ١٨: ٤٢ .
        - ٦١٣ المصدر نفسه ١٨: ٤٣ .
      - ٦١٤ وفيات الأعيان ٤: ٢٩٨، والفهرست ٣٦.
    - ٦١٥ وفيات الأعيان ٣: ٢٩٩، ومعجم الأدباء ١٤: ٧٥ .
    - ٦١٦ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع ١: ٣٣٦ .
      - ٦١٧ وفيات الأعيان ٣: ١٣٧ .
- ٦١٨ أبو حجلة التلمساني: سكردان السلطان ٤٤٩ (منشور بضميمة كتاب " المخلاة " لبهاء الدين العاملي . دار المعرفة، بيروت ١٩٧٩) .
  - ٦١٩ وفيات الأعيان ٣: ٢٩٧ .
  - ٦٢٠ عاش بين ١٦١ و ٢٣٤هـ .

- ٦٢١ توفي عام ٢٩٤ هـ.
- ٦٢٢ وفيات الأعيان ٣: ٢٩٨، ومعجم الأدباء ٧: ١٦٩.
  - ٦٢٣ المصدر نفسه
  - ٦٢٤ وفيات الأعيان ٤: ٢٨٠ ٢٨١ .
- ١٢٥ راجع: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ١: ٣٦٩ ٣٧٧ .
  - ٦٢٦ ظهر الإسلام ٢: ٥٣ ٥٥ .
    - ٦٢٧ الفهرست ٢٦١ .
  - ٦٢٨ القدوري (بضم القاف والدال): نسبة إلى "قدور " جمع "قدر " .
    - ٦٢٩ وفيات الأعيان ١: ٧٨ ٧٩ .
      - ٦٣٠ المصدر نفسه ١: ٧٩.
    - ٦٣١ المصدر نفسه ١: ٧٧ ٧٤ .
- ٦٣٢ راجع: ظهر الإسلام ٢: ٥٠ ٥٢، وتاريخ الإسلام السياسي ٣: ٣٥٧ ٣٦٠ .
- ٦٣٣ نسبة إلى قرية " جُبّى " من أعمال خورستان، والنسبة القياسيّة إليها " جبّوي " .
   أمّا " جبّائى " فعلى غير قياس (معجم البلدان ٢: ٩٧).
  - ٦٣٤ البغدادى: الفرق بين الفرق ١١٠ ١١١، و وفيات الأعيان ٤: ٢٦٧ ٢٦٨ .
    - ٦٣٥ نسبة منحوتة من " أبي هاشم " .
    - ٦٣٦ وفيات الأعيان ٣: ١٨٣ ١٨٤ .
    - ۱۲۲ الفرق بين الفرق ۱۱۱ ۱۲۲ .
    - ٦٣٨ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ١: ٤١٦ ٤١٧ .
      - ٦٣٩ أخبار الحكماء ١٨٦.
      - ٦٤٠ راجع: ظهر الإسلام ٢: ٨٥ ٨٩.
      - ١٤١ هلال ناجي: مقدمة " متخير الألفاظ " لابن فارس، ص ١٥ .
        - ٦٤٢ الخصائص ٢: ١٣٣ ١٣٤ .
          - ٦٤٣ معجم الأدباء ٧: ٢٣٢ .
            - ٦٤٤ أبّر: زاد، فاق.

- ٥٤٥ معجم الأدباء ١٢: ٨١ ٨٣ .
  - ٦٤٦ زيَّبت: أصبحت زيبياً .
- ٧٤٧ معجم الأدباء ١٢: ٩٠ ٩١ .
  - ٦٤٨ وفيات الأعيان ٢: ٨٠ .
- ۲۲۰ معجم الأدباء ۷: ۲۵۷ ۲۲۰ .
  - ٦٥٠ وفيات الأعيان ٢: ١٧٨ .
- ١٥١ معجم الأدباء ١٢: ٨٩ و ١٠٢ .
  - ۲۰۲ المصدر نفسه ۱۲: ۸۸.
  - ٦٥٣ وفيات الأعيان ٣: ٢٤٨ .
  - ٦٥٤ وفيات الأعيان ٤: ٣٧٢.
- ٦٥٥ بحث يوهان فك هذا الموضوع بالتفصيل في كتابه " العربية " ، ص ١٦٧ ٢٠٠
   (ترجمة عبدالحليم النّجار) .
- ٦٥٦ راجع وفيات الأعيان ١: ١١٩ . وذكر ياقوت عن ابن الجوزي أن وفاته كانت عام
   ٣٦٩هـ، وقيل غير ذلك (معجم الأدباء ٤: ٨٠ و ٨٢) .
  - ٦٥٧ راجع: شوقي ضيف، المدارس النحوية ١٣٥ ١٥٠ و ٢٣٧ ٢٤٢ و ٢٥٢ ٢٧٩ .
- ٦٥٨ راجع التفصيلات في: إحسان عبّاس، تاريخ النقد الأدبي عند العرب ١١٣ ٣٤٩
   (طبعة دار الشروق، عمان ١٩٩٣) .
  - ١٥٩ تاريخ الإسلام السياسي ٣: ٤٠٦ .
    - ٦٦٠ ظهر الإسلام ٢: ٢٠٤.
  - ٦٦١ تاريخ الإسلام السياسي ٣: ٤٠٦ . وطبع كتاب أوتيخا ببيروت عام ١٩٠٩م.
- 7٦٢ أصدر ميخائيل عوّاد مستدركاً سمّاه " نصوص ضائعة من كتاب "الوزراء والكتّاب"، وهي نصوص جمعها من مصادر مخطوطة ومطبوعة، ثمّ علّق عليها (دار الكتاب اللبناني بيروت ١٩٦٤م) .
  - ٦٦٣ الوزراء والكتّاب، مقدمة المحققين، صع.
    - ٦٦٤ تاريخ الإسلام السياسي ٣: ٤٠٧ .

- ٦٦٥ مروج الذهب ٤: ٢٠٣.
- ٦٦٦ نشرة المستشرق ج . هيورث . د ن، وطبع أولاً بالقاهرة، ثم ببيروت (دار المسيرة .
   ط۲: ۱۹۷۹م) .
  - ٦٦٧ معجم الأدباء ١٣: ٩٠، وقيل إنه توفي عام ٣٤٥هـ.
    - ٦٦٨ مروج الذهب المقدمة، ص ج .
- 7٦٩ راجع كذلك: تاريخ الإسلام السياسي ٣: ٤٠٧ ٤٠٨، وظهر الإسلام ٢: ٢٠٦ ٢٠٠ .
  - ٦٧٠ التنبيه والإشراف ١ ٦، وانظر: معجم الأدباء ١٣: ٩٣ ٩٤.
    - ٦٧١ تجارب الأمم ٢: ١٣٦ .
    - ٧٧٢ ظهر الإسلام ٢: ٢٠٨ .
- 7V۳ راجع المقدمة الضافية التي كتبها الشيخ حسن تميم عن مسكويه على "تهذيب الأخلاق "، ص ٥ ٢٥ .
  - ٦٧٤ وفيات الأعيان ٢: ٩١ .
- ٦٧٥ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ٢: ١، وحركة الترجمة في المشرق
   الإسلامي ٤٢١ ٤٣٦ .
  - ٧٦٦ أحسن التقاسيم ٣- ٥ .
  - ٦٧٧ حمد الجاسر: مقدمة صفة جزيرة العرب، ص ٣٠ .
- ۱۷۸ صدر عن دار الرشيد ببغداد عام ۱۹۸۱م من تحقيق الدكتور محمد حسين الزبيدي.
  - 7٧٩ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ٢: ٤ .
  - ٦٨٠ طبع الكتاب بهذا العنوان أول مرّة في " ليدن "، ثم نشر بعنوان " صورة الأرض».
    - ٦٨١ صورة الأرض ١١ .
    - ٦٨٢ أحسن التقاسيم، ص١.
    - ٦٨٣ ظهر الإسلام ٢: ١٦٨ ١٦٩ .
- ٦٨٤ راجع: وفيات الأعيان ٥: ١٥٣ ١٥٧، وإخبار العلماء ١٨٢ ١٨٤، وعيون الأنباء
   في طبقات الأطباء ٣: ٢٢٣ ٢٣٣ .

- ٥٨٥ راجع قائمة كتبه في: إخبار العلماء ١٨٣ ١٨٤ .
  - ٦٨٦ وفيات الأعيان ٥: ١٥٤.
- ٦٨٧ تاريخ التمدن الإسلامي ٣: ١٩٩ ؛ وراجع أيضاً: دي بور، تاريخ الفلسفة في الإسلام ١٥٥ ١٧٥ ؛ وظهر الإسلام ٢: ١٤٣ ١٦٣ ؛ وتاريخ الإسلام السياسي
   ٣: ٣٨٩ ٣٩١ .
  - ٨٨٨ ظهر الإسلام ٣: ١٦٣ ١٦٩ .
- ٦٨٩ راجع فيه، مثلاً: وفيات الأعيان ٢: ١٥٧ ١٦٢، وعيون الأنباء في طبقات الأطباء
   ٣: ٣ ٢٩، وتاريخ الفلسفة في الإسلام ٢٤٦ ٢٧٣ .
  - ٦٩٠ ظهر الإسلام ٢: ١٢٧ .
  - ٦٩١ تاريخ التمدن الإسلامي ٣: ٢٠٠ ٢٠١ .
- 797 راجع تفصيلات أكثر في: تاريخ التمدن الإسلامي ٣: ٢٠٢ ٢٠٨، وتاريخ الإسلام المربعة السياسي ٣: ٣٩٦ ٤٠٨، وحركة الترجمة في المشرق الإسلامي ٣٣١ ٣٥٨.
  - ٦٩٣ عيون الأنباء ٢: ٢٤٩ .
  - ٦٩٤ عيون الأنباء ٢: ٢٤٩ .
  - ١٩٥ راجع: وفيات الأعيان ٥: ١٥٧ ١٦١ .
  - ٦٩٦ عيون الأنباء في طبقات الأطباء ٢: ٢٣٠.
  - ٦٩٧ انظر تفاصيل الخبر في: وفيات الأعيان ٥: ١٦٠ .
  - ٦٩٨ راجع عن جالينوس: شحاتة قنواتي، تاريخ الصيدلة والعقاقير ١٢١ ١٢٩ .
    - ٦٩٩ عيون الأنباء في طبقات الأطباء ٣: ٧٥ .
      - ۷۰۰ المصدر نفسه ۳: ۷۰ ۷۷ .
- ٧٠١ تاريخ التمدن الإسلامي ٣: ٢١٦ ٢١٧، وحركة الترجمة في المشرق الإسلامي
   ٣٧٣ ٣٧٣ .
  - ٧٠٢ عيون الأنباء في طبقات الأطباء ٢: ٢٠٧ .
  - ٧٠٣ تاريخ حكماء الإسلام ٨٥، وانظر: تاريخ الحكماء ٣١١ ٣١٣ .
    - ٧٠٤ إخبار العلماء بأخبار الحكماء ١١٤.

- ٧٠٥ المصدر نفسه ١١٦ .
- ٧٠٦ تاريخ التمدن الإسلامي ٣: ٢١٢ ٢١٤ .
  - ٧٠٧ تاريخ الإسلام السياسي ٣: ٤٠٣ .
- ٧٠٨ تاريخ الحكماء ٣١١، وانظر: وفيات الأعيان ٥: ١٦٧ ١٦٨ .
  - ٧٠٩ يتيمة الدهر ٢: ٣١٢ ٣٢٥ .
  - ٧١٠ زكى مبارك : النثر الفني في القرن الرابع ١: ٢٩ ٣٠ .
    - ٧١١ يتيمة الدهر ١: ٧ .
- ۷۱۲ راجع: مبحث " يتيمة الدهر و خريدة القصر " (دراسة موازنة) في كتابي "قراءات نقدية " . دار الأندلس، بيروت . ط ۲: ۱۹۲، ص ۹ ۱٦ .
  - ٧١٣ البيت للفرزدق.
  - ٧١٤ يتيمة الدهر ١: ٧ .
  - ٧١٥ منشورات دار الثقافة، الدوحة، قطر ١٩٨٥م.
- ۲۱۲ أبو العباس أحمد بن عبيد الله (ت ۳۲۸ هـ)، وزر للمقتدر فالقاهر، ثم عزل ونكب،
   ومات بالنوبة القلبية (الأعلام ١: ١٦٦) .
  - ٧١٧ يتيمة الدهر ٤: ٩٧ .
  - ٧١٨ المصدر نفسه ٢: ٢٤١ .
    - ٧١٩ المصدر نفسه ٢٤٥٢.
  - ٧٢٠ المصدر نفسه ٢: ٢٤٥ .
    - ٧٢١ معجم الأدباء ٢: ٢٠ .
  - ٧٢٧ وفيات الأعيان ١: ٥٣ ٤٥ .
  - ٧٢٣ راجع فيهما: النثر الفني في القرن الرابع ٢: ٤٣٥ ٤٤٠ و ٢٨٤ ٢٩٥ .
    - ٧٢٤ يتيمة الدهر ٤: ١٩٤ .
    - ٧٢٥ معجم الأدباء ١٥: ٧.
    - ٧٢٦ البصائر والذخائر ١: ٤ (المقدمة) .
    - ٧٢٧ أنيس المقدسى: تطور الأساليب النثرية في الأدب العربي ١٩٥ .

- ٧٢٨ المرجع نفسه ١٩١.
- ٧٢٩ النثر الفني في القرن الرابع ١: ١٤٠ .
- ٧٣٠ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع ١: ٤٢٤ .
  - ٧٣١ المرجع نفسه ١: ٧٤٧ .
  - ٧٣٢ تطور الأساليب النثرية ١٩١ .
- ٧٣٧ المرجع نفسه ٢٥٠ ٢٥١ و ٢٠٧، والحضارة الإسلامية في القرن الرابع ٤٢٧١١ و ٤٢٩ .
  - ٧٣٤ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع ١: ٤٢٩ .
    - ٧٣٥ النثر الفني في القرن الرابع ١: ٢٤٩ .
    - ٧٣٦ راجع: المرجع نفسه ١: ١٦١ ١٧٩ .
  - ٧٣٧ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع ١: ٤٤٨ ٥٥١ .
    - ٧٣٨ المرجع نفسه ١: ٤٥٠ .
    - ٧٣٩ إخبار العلماء بأخبار الحكماء ٢١٧.
    - ٧٤٠ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع ١: ٤٩١ .
      - ٧٤١ ظهر الإسلام ١: ١٧٧ .
  - ٧٤٢ وفيات الأعيان ٤: ٤٢٢ . وفي موت الشاعر غير رواية .
    - ٧٤٣ المصدر نفسه ١: ١٣١ ١٣٢ .
      - ٧٤٤ يتيمة الدهر ١: ٣١٠ .
    - ٧٤٥ وفيات الأعيان ١: ٣٠٣ ٣٠٣ .
- ٢٤٧ نسبة إلى "دار السلام". راجع فيه: يتيمة الدهر ٢: ٣٩٥ وما بعدها، ووفيات
   الأعيان ٤: ٣٠٥ ٤٠٩ .
  - ٧٤٧ يتيمة الدهر ٣: ٣.
  - ٧٤٨ السُّجْف (بفتح السين وكسرها): الستر، الحجاب (اللسان سجف).
    - ٧٤٩ يتيمة الدهر ٣٠: ٣٠ .
- ٧٥٠ المصدر نفسه ٣: ٣ . راجع فيهما كذلك: وفيات الأعيان ٤: ١٠٠ ٤١٤ (ابن سكّرة) و ٢: ١٦٨ ١٧٢ (ابن الحجّاج)، وشوقي ضيف : عصر الدول والإمارات (الجزيرة العربية العراق إيران) ص٤٠٠ ٤٠٥ .

- ۱۵۷ وفيات الأعيان ٤: ٤١٤ . وللدكتور إحسان عباس فيه كتاب قيم (بيروت ١٩٧٥م)، وقد نشرته دار صادر أخيراً.
  - ٧٥٢ المصدر نفسه ٤: ١٩١ .
  - ٧٥٢ المصدر نفسه ٣: ٣١٣.
- ٥٥٧ حقّقه حسن كامل الصيرفي، ونشر عام ١٩٦٢م (البابي الحلبي، القاهرة). راجع فيه مقدمة المحقق الوافية عن صاحبه وعصره وأدبه (ص ٣ ٤٧).
  - ٥٥٧ يتيمة الدهر ٤: ١٠١ .
  - ٧٥٦ وفيات الأعيان ٣: ٣٧٦ ٣٧٨، ويتيمة الدهر ٤: ٣٠٢ ٣٠٤ .
    - ۷۵۷ يتيمة الدهر ۲: ۱۰۳ .
- ۸۰۷ راجع مثلاً: إحسان عباس: تاريخ الأدب الأندلسي (عصر الطوائف والمرابطين)
   ۲۲۸ ۲۲۸، ومصطفى عوض الكريم: فن التوشيح ۹۳ ۹۹، وعدنان صالح مصطفى: الجديد فى فن التوشيح ٥٥ ۷۹.
  - ۷۵۹ يتيمة الدهر ۱: ۱۳.
  - ٧٦٠ الصبح المنبي ٨٨ ٦٩ .
  - ٧٦١ الصبح المنبي ٦٨، وشرح ديوان المتنبي ٣: ١٠١ .
    - ٧٦٢ الصبح المنبى ٧١ .
      - ٧٦٧ مع المتنبى ٢٦٤ .
    - ٧٦٤ المتنبي ١: ٢٥٠ ٢٥٠ .
- ٧٦٥ الطريف في أمر هذا الشاعر أنه " كان أميّاً، وشعره كله ملح وتحف، وغرر وطرف،
   ولا تخلو مقطوعة له من معنى حسن أو مثل سائر " (يتيمة الدهر٢: ٢٠٨ ٢٠٩).
  - ٧٦٦ يتيمة الدهر ١: ٨٩ ٩٣ .
    - ٧٦٧ المصدر نفسه ١: ٨٩.
  - ٧٦٨ يتيمة الدهر ١: ٩٣ ٩٥ .
  - ٧٦٩ المصدر نفسه ١: ٩٥ ٩٨ .
  - ۷۷۰ المصدر نفسه ۱: ۹۸ ۱۰۰

- ۷۷۱ المصدر نفسه ۱: ۱۰۰ ۱۰۱ .
- ٧٧٢ المصدر نفسه ١: ١٠١ ١٠٣ .
  - ٧٧٣ المصدر نفسه ١٠٤١.
    - ٧٧٤ بياض في الأصل.
      - ە٧٧ الفهرست ١٩٥ .
- ٧٧٦ يتيمة الدهر ١: ١٠٤ ١٠٦ .
- ٧٧٧ المصدر نفسه ١: ١٠٦ ١٠٧ .
- ۷۷۸ المصدر نفسه ۱: ۱۰۸ ۱۰۸ .
- ۷۷۹ المصدر نفسه ۱: ۱۰۸ ۱۰۹ .
- ٧٨٠ المصدر نفسه ١: ١٠٩ . والجلّنار: فارسي معرّب من: كل (بالكاف الفارسية المضمومة) . ومعناها الورد، ومن «آنار» ومعناها الرُّمان بحيث يكون «زهر الرمّان ».
  - ٧٨١ المصدر نفسه ١٦ .
  - ٧٨٧ المصدر نفسه ١: ٣١ ٣٤.
    - ۷۸۳ المصدر نفسه ۱: ۲۳ .
    - ٧٨٤ المصدر نفسه ١٠٤ .
    - ٥٨٧ المصدر نفسه ١٠٧١.
  - ٧٨٦ المصدر نفسه ١: ١٠١ ١٠٢ .
    - ٧٨٧ مع المتنبي ١٨٣ ١٨٤
  - ٧٨٨ عيون الأنباء في طبقات الأطباء ٢: ٣٣٢ ٢٣٣ .
    - ٧٨٩ المصدر نفسه ٣: ٢٢٣ .
    - ٧٩٠ وفيات الأعيان ٥: ١٥٣ .
    - ٧٩١ الضيغم: الأسد الواسع الشّدق.
- ۷۹۲ فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين ۱۰۳ ۱۰۵، وراجع عرضه الموجز لمجالات فلسفة الفارابي ۱۰۰ ۱۰۳ .
  - ٧٩٣ فراغ في المصدر نفسه .

- ٧٩٤ الفهرست ٣٤٣.
- ٧٩٥ إخبار العلماء بأخبار الحكماء ١٥٧.
- ٧٩٦ محمد كرد على: خطط الشام ٤: ٣١ .
- ٧٩٧ درويش الجندى: الشعر في ظلّ سيف الدولة ١٠٤ .
  - ٧٩٨ نخب أدبيّة وتاريخيّة ٢٦٨ .
  - ٧٩٩ خطط الشام ٤: ٣٠ ٣١.
- ٨٠٠ بروكلمان: تاريخ الأدب العربي ٢: ١٠٨ (ترجمة عبدالحليم النجّار) .
- ۸۰۱ وفيات الأعيان ٣: ١٥٦ ١٥٨، وراجع فيه: النثر الفني في القرن الرابع ٢: ١٩٢ ٨٠١ ، وشوقى ضيف: عصر الدول والإمارات (مصر الشام) ٨١١ ٨١٢ .
  - ۸۰۲ نخب تاریخیة وأدبیة ۲۸۰ .
  - ٨٠٣ يتيمة الدهر ١: ٢٣٦، ووفيات الأعيان ٣: ٢٠٢ .
- ۸۰٤ يتيمة الدهر ۳: ۲۳۱، وراجع فيه نماذج من شعره وكتاباته إلى سيف الدولة وغيره
   ۲۳۷ ۲۳۷ .
  - ٥٠٥ عصر الدول والإمارات (مصر الشام) ٤٩٤ .
    - ٨٠٦ بروكلمان: تاريخ الأدب العربي ٢: ١١٠ .
      - ٨٠٧ وفيات الأعيان ٤: ٢٠١ .
- ٨٠٨ حققهما عزالدين التنوخي، وطبعهما مجمع اللغة العربية بدمشق: الأول عام ١٩٦٠،
   والآخر ١٩٦١ م.
- ۸۰۹ راجع: السيوطي، بغية الوعاة ٣١٧، ومقدمة محمد أبي الفضل إبراهيم محقق «مراتب النحويين»، ص ٦ ١٠.
  - ٨١٠ رسالة ابن القارح، ص ٦٣ (منشورة مع رسالة الغفران) .
    - ٨١٨ الصبح المنبي ٨٧
  - ٨١٢ محمد عبدالجواد: مقدمته على "شجر الدر " من تحقيقه، ص ٢١ .
    - ٨١٣ اليمين الغموس: الكاذبة تعمّداً .
      - ٨١٤ معجم الأدباء ٢: ٣٣ .

- ٥١٨ المصدر نفسه ٢: ٨٨ .
- ٨١٦ المصدر نفسه ١٣ ٩٨ .
- ۸۱۷ في ابن خلكان: " يقال إنه جمعه في خمسين سنة، وحمله إلى سيف الدولة بن حمدان فأعطاه ألف دينار واعتذر إليه " (وفيات الأعيان ٣: ٣٠٧) .
  - ٨١٨ المصدر نفسه ١٣: ٩٧، وفيات الأعيان ٣: ٣٠٧ ٣٠٨ .
    - ٨١٩ يتيمة الدهر ١٦١١.
- ۸۲۰ وفيات الأعيان ۲: ۳٦۲ . راجع فيه كذلك: يتيمة الدهر ۲: ۱۱۷ ۱۸۲ ، ومعجم
   ۱۱ الأدباء ۱۱: ۱۸۲ ۱۸۹ .
- ۸۲۱ ومدح ناصر الدولة وبعض أبنائه وآخرين من بني حمدان . انظر ديوانه، ٥٧ و ٨٠ و ٨٠ و ٨٢١ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و
  - ۸۲۲ الفهرست ۱۹۵.
  - ٨٢٣ يتيمة الدهر ٢: ١٨٣ ٢٠٨ .
  - ٨٢٤ القاسم بن على الحريرى: درّة الغواص في أوهام الخواص ١٣٧ .
    - ٨٢٥ رسالة الغفران ٤٢٤ .
    - A۲٦ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع ١: ٤٦٣ .
      - ٨٢٧ الشعر في ظل سيف الدولة ١٤٨.
  - ٨٢٨ قيل ٣٧٠ أو ٣٧١ أو ٣٧٩ أو ٣٩٩ هـ و(وفيات الأعيان ١: ١٢٧) .
    - ۸۲۹ يتيمة الدهر ۱: ۲۲۰ .
    - ۸۳۰ وفيات الأعيان ١: ١٢٦ .
    - ۸۳۱ يتيمة الدهر ۱: ۲۳۱ ۲۳۲ .
      - ۸۳۲ المصدر نفسه ۱: ۲۳۳ .
      - ٨٣٣ وفيات الأعيان ٣: ٣٧١ .
        - ٨٣٤ يتيمة الدهر ١: ٢٣٣ .
    - ٨٣٥ وفيات الأعيان ٣: ٣٦٩، ومعجم الأدباء ١٣: ٢٩٠ .
      - ٨٣٦ وفيات الأعيان ٣: ٣٧٠ .

- ۸۳۷ كشاجم لقب منحوت كما يقول الشاعر من " الكاف من كاتب، والشين من شاعر، والألف من أديب، والجيم من جواد، والميم من منجم " . وقيل غير ذلك (مقدمة الديوان، ص ۸) .
  - ۸۳۸ مقدمة ديوان كشاجم ۸ ۹ .
  - A٣٩ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع ١: ٤٦٤ .
- ۸٤۰ راجع: فوات الوفيات ٣: ٢٤٠ ٢٤٥، وبروكلمان: تاريخ الأدب العربي ٢: ٨٧، وسعود محمود عبدالجابر: الشعر في رحاب سيف الدولة الحمداني ١٣٩ ١٤٤ .
  - ٨٤١ وفيات الأعيان ٣: ١٩٠ .
    - ٨٤٢ يتيمة الدهر ١: ٢٧١ .
      - ٨٤٣ الفهرست ١٩٤ .
  - ٨٤٤ الشعر في ظل سيف الدولة ١٥٧ ١٥٨ .
    - ٨٤٥ الشعر في ظل سيف الدولة ١٥٧-١٥٨.
      - ٨٤٦ وفيات الأعيان ٣:٥٠٥ .
  - ٨٤٧ يتيمة الدهر ١: ٣٥، ووفيات الأعيان ٢: ٥٩.
  - ٨٤٨ راجع الموضوع مفصّلاً في: الصبح المنبي ٨٧ ٩١ .
    - ٨٤٩ المصدر نفسه ٨١ .
    - ۸۵۰ المصدر نفسه ۹۲.
    - ٨٥١ وفيات الأعيان ١: ١٢٢ .
      - ٨٥٢ مع المتنبي ١٦٩ .
      - ۸۵۳ المصدر نفسه ۲٤۷.

\*\*\*\*

## فهرس

| ٣   | تصدير                                               |
|-----|-----------------------------------------------------|
| Υ   | هذا الكتاب:                                         |
| 11  | مدخل مكثف: بنوحمدان.                                |
|     | الفصل الأول: العصر السياسي.                         |
| Yo  | أولاً: السمات الكبر.<br>                            |
|     | ر-<br>ثانياً: أحداث الدولة الحمدانية:               |
|     | <br>١ – الأحداث الداخلية :                          |
|     |                                                     |
|     | , حم القادة والغلمان.<br>ب – مع القادة والغلمان.    |
|     | ب تتع العادة والعلمان.<br>ج – مع أهل الدن.          |
|     | ب مع القرامطة                                       |
|     | د - مع العرامطة                                     |
|     | 2                                                   |
|     | و – مع الإخشىديين                                   |
|     | ز – مع الفاطميين.                                   |
|     | ٢ – الأحداث الخارجية: محاربة الروم                  |
|     | ثالثاً: موقع أبي فراس في الدولة الحمدانية وأحداثها: |
| ٧٢  | – أسر أبي فراس                                      |
| ٧٥  | – أبو فراس بعد الأسر .                              |
|     | الفصل الثاني: العصر الاجتماعي:                      |
| ٨٠  | ١ – السكان: الأعراق والأديان والمذاهب               |
| ٩٠  | ٢ – الثراء والفقر: المظاهر والمخرجات                |
| 41  | أ – القصور وترف العيش                               |
| ١٠٤ | ب – الألعاب.                                        |
|     | ج – الأعياد والمواكب والاحتفالات.                   |
|     | ى                                                   |
|     | هـ – المرأة                                         |
|     |                                                     |

الفصل الأخير: العصر العلمي والأدبي:

| 179   | الأزدهار: أسبابه ومظاهره:                   |
|-------|---------------------------------------------|
| 179   | الأسباب                                     |
| 1 ~~  | المظاهر.                                    |
| 1 ~~  | ١ – استمرار حركة الترجمة.                   |
| 170   | ٢ – مجالس العلم والأدب.                     |
| ١٤١   | ٣ – الكتب ودور العلم.                       |
| ١     | ٤ – العلوم النقلية:                         |
| 10.   | أ – التقسير .                               |
| 1 0 1 | ب – الحديث .                                |
| 107   | ج – الفقه و علم الكلام .                    |
| 108   | د – علوم اللغة .                            |
| 1 0 V | هـ – البلاغة والنقد.                        |
| 1 01  | و – التاريخ والجغرافية .                    |
| ١ ٦٢  | ه – العلوم العقلية:                         |
| 177   | ĵ – الغاسفة .                               |
| 178   | ب – الطب                                    |
| 170   | ج – الكيمياء والصيدلة                       |
| 177   | <i>د – الرياضيات والفلك والنجو</i> م.       |
| ١٦٧   | ٦ – الإبداع الأدبي:                         |
| 179   | <i>أ – النثر</i>                            |
| 1 V T | ب – الشعر                                   |
| 1 / 7 | ٧ – موقع الحمدانيين في العصر العلمي والأدبي |
|       | لصادر والمراجع                              |
| Y•V   | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       |
| Y     | . u.s a à                                   |

## \*\*\*

ئے اجاوہ الرفع بواسلة مكتبة مجسكر

ask2pdf.blogspot.com